# EL#MUNDO

Sábado, 15 de junio de 2024. Año XXXV. Número: 12.595. Edición Madrid. Precio: 2 €



MORANTE 'Coach' y psiquiatras para ayudar a los toreros a lidiar con su salud mental



EL MUNDO CON LA REVISTA ¡HOLA! MAÑANA POR 4 €



#### RECHAZO FRONTAL CONTRA LA FINANCIACIÓN A LA CARTA DE CATALUÑA

# Rebelión regional en el PSOE: «Sánchez boquea por su cargo»

#### CASTILLA- LA MANCHA

Fuentes del Ejecutivo de Page tachan de «amoral» su trato «singular» para Cataluña ASTURIAS Apuestan por «un acuerdo multilateral, un nuevo modelo» para la reforma de la financiación autonómica

**EXTREMADURA** Advierten que «no tolerarán chantajes y que la negociación no debe enfrentar territorios»

POR MARISA CRUZ, VICENTE COLL Y DAVID VIGARIO Página 12



El Rey Felipe VI saluda, ayer, a un grupo de escolares en el Monasterio de San Jerónimo en Cuacos de Yuste (Cáceres). BALLESTEROS / EFE

#### Los fiscales del 1-O piden apartarse si García Ortiz insiste en su orden contraria a la «legalidad»

ÁNGELA MARTIALAY MADRID El fiscal general del Estado ordenó ayer a los fiscales del procés que informen a favor de amnistiar a Carles Puigdemont, algo que estos rechazan. Consideran que la orden de Álvaro García Ortiz es «improcedente» y «contraria a las leyes», al no ajustarse a los criterios de la «lógica jurídica y de la legalidad penal». Por eso, piden apartarse si insiste en su orden.

Págs. 10 y 11

BBVA Research alerta de que el turismo tocará techo en 2025 si no crece más allá del verano

POR ALEJANDRA OLCESE Pág. 28

'Txapote': 110 años por matar a Zamarreño, un caso sin resolver desde 1998

POR MANUEL MARRACO Pág. 16

### El Rey abraza una UE más «competitiva» y con peso «geopolítico»

Exalta los valores de una Europa unida en la entrega del Premio Carlos V a Mario Draghi

#### MARINA PINA CUACOS DE YUSTE

ENVIADA ESPECIAL

Los nuevos aires comienzan a entrar en la Jefatura del Estado. El jefe de la Casa, Camilo Villarino, marca su impronta en la agenda y en los discursos. Villarino es un hombre de Estado convencido de la importancia de la UE. Valores que comparte con Felipe VI. Así, el Monarca defendió ayer, durante la entrega del Premio Carlos Va Mario Draghi en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste, que «Europa debe recuperar la competitividad» buscando «una posición preeminente en el tablero geopolítico». Página 18





Unzúe, 'coach' del equipo: «Tened la conciencia tranquila. Sois unos privilegiados»

#### ESPAÑA SE CONJURA EN TORNO AL GRUPO: LA 'CHADRILLA ROJA'

Debuta hoy ante Croacia como una familia que huye del individualismo POR **EDUARDO J. CASTELAO** Pág. 38

Alemania golea con facilidad a Escocia (5-1) Pág. 40

### PRIMER PLANO

LUCES PARA LA CONSTITUCIÓN (75)

El presidente del mexicano Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) cree que su país se encamina hacia un régimen autoritario, después de que el Gobierno de López Obrador haya erosionado instituciones y contrapesos

### **«EL PODER JUDICIAL HA EVITADO LA** DESTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA ENACE AL CAMPA \*\*Contribution on Occasion designs | The Section of the Contribution o

MAITE RICO MADRID

Pregunta. El Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD), que usted dirige, nace en 1989. Una década después México dejaba atrás 70 años de régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI). ¿Tenían la mirada puesta en España cuando lo crearon?

Respuesta. Así es. El instituto fue una respuesta de sectores de la izquierda democrática-sindicalistas, académicos, intelectuales- ante lo que parecía abrirse en México. Desde la izquierda se planteaban dos escenarios. La corriente mayoritaria, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, sostenía que México entraría en una «revolución democrática», en la estela de lo sucedido en el este de Europa con la caída de gobiernos totalitarios. Y desde otra corriente apuntábamos hacia una «transición democrática»: un ciclo de negociación, de reformas, de cambio constitucional. El instituto nace como espacio no partidista para pensar y proponer esta estrategia de cambio pactado y, sobre todo, pacífico. Que fue lo que finalmente pasó. La Transición española fue nuestro referente más importante. Y no solo para la izquierda democrática: también para la derecha moderada del PAN y para los sectores más avanzados del PRI. Para el trabajo del IETD tuvimos mucho contacto con Juan Linz y Ludolfo Paramio.

RICARDO BECERRA

P. México lleva 24 años de alternancia política. ¿En qué punto está ahora, después del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)? ¿Ha habido regeneración o regresión de-

R. El Gobierno de López Obrador es una regresión democrática en sí mismo. No es que haya matado a la democracia de un golpe, la ha estado desmontando pieza por pieza a lo largo de los seis años. Y si no ha podido desmontarla del todo es porque el poder judicial lo ha evitado, echando abajo muchas de las reformas del presidente. Y porque tenemos un poder electoral autónomo. Pero todo lo que ha podido destruir lo ha destruido. Por ejemplo, ha impedido que se integren varios organismos autónomos, lo que atenta contra el sistema de contrapesos que define la Constitución: la Comisión de Competencia Económica, el Instituto de Transparencia y tantos otros que están dejando morir de inanición, esperando que ahora sí puedan darles el último estacazo.

P. Se refiere al triunfo electoral de la delfín de López Obrador, Claudia Sheinbaum. ¿Cómo se explica esa victoria arrolladora?

R. Hay que asumirla como lo que es: un aval masivo de millones de personas al Gobierno de López Obrador. Sobre todo porque es la primera vez en 40 años que la gran masa de mexicanos ha aumentado sus ingresos: un 17% desde 2018. El aumento del salario mínimo y la enormidad de los programas sociales explican este consenso social frente a López Obrador. Ahora bien, al mismo tiempo se ha creado un aparato político desde el Estado para repartir dinero que visita todos los meses millones de

neficios líquidos que reciben se los deben a López Obrador. Son las dos

en la capital. ► Fue comisionado tras el terremoto de 2017 y ha coordinado diversos libros sobre política en México. El más reciente es 2024. El daño está

hogares para recordarles que los becosas: unas políticas de redistribu-

### DNI

Nació en Ciudad de México en 1965. Ha dirigido el Instituto Electoral y ha sido subsecretario de Desarrollo Económico

para la reconstrucción hecho' (Grano de sal).

ción del ingreso y un enorme apara-

to clientelar.

P. En términos de concentración del poder en la Presidencia, el balance político que hace el instituto es demoledor. A ello hay que sumar la pésima gestión de la pandemia, los 85 homicidios diarios, los retrocesos en sanidad y educación... ¿Hay un error en los análisis o los electores tienen otra percepción?

R. Es que no es percepción, es una realidad: todos los trabajadores tienen más dinero en el bolsillo. Eso no quita lo demás: los 800.000 muertos en exceso en la pandemia-cuarta cifra mayor del mundo-; el pobre crecimiento de la economía, de un 1% a lo largo de los seis años; los 30 millones de personas expulsadas del sistema de salud; la crisis de seguridady de violencia. Pero todo esto no pesa tanto en la conciencia y en la voluntad de los mexicanos como pesó el beneficio limpio, quincena tras quincena, de las políticas de López

P. El de México no es el único caso en el que el asalto a las instituciones democráticas no le pasa factura al gobernante. El escritor Héctor Aguilar Camín habla del «ciudadano de baja intensidad», al que no le preocupa realmente el deterioro de la democracia. Al final parece que la narrativa populista logra permear.

R. Desde hace varios años. La última encuesta del Latinobarómetro es significativa. En 2023, el 51% de los mexicanos dijeron que era preferible un gobierno autoritario si te resolvía los problemas o te facilitaba cierta mejoría. Eso no había pasado desde 1993, cuando empezó esa encuesta continental. Siempre los ciudadanos respondían que preferían la democracia y vivir en libertad. El autoritarismo tenía una aceptación de entre el 20% y el 30%, pero poco a poco va aumentando, en Latinoamérica y en todo el planeta. Desde 2018 México

> muestra una marcada demanda por el populismo.

P.¿Cómo definiría el lopezobradorismo?

R. Es una política centralista y personalista. En el Gabinete de López Obrador no hay una figura importante: son personas que simplemente reciben las órdenes del presidente. Es autoritarismo, en primer lugar. En segundo lugar, militarismo. Nunca, desde los años 20, el Ejército mexicano había tenido tantos recursos y tantas facultades de intervenir en la vida pública. En tercer lugar, el lopezobradorismo es una versión diri-

gista y patrimonial de la redistribución de los ingresos. Tú tienes más ingresos porque se lo debes al presidente. Hay una idea del gran benefactor.

P. Que es herencia del PRI, con su clientelismo, ¿no?

R. Sí, pero ahora es más tosco. Las del PRI eran clientelas organizadas en corporaciones bien estructuradas. Aquí es López Obrador y el pueblo, sin intermediarios. Es muy destructivo, y ése es el cuarto punto del lopezobradorismo: la destrucción institucional. Junto a un quinto: la polarización de la sociedad.

P. Desde el instituto lamentaron, en una carta, que el PSOE se alineara con López Obrador en la campaña electoral.

R. Sí, porque apreciamos al PSOE; fue un ejemplo por su papel en la Transición. Que la secretaria de política internacional, Hana Jalloul, respaldara a Claudia Sheinbaum en una entrevista aquí en México, aludiendo al lawfare y a la defensa de la democracia, nos desconcertó, porque indicaba que no están bien informados. Quien ha perseguido a los jueces y amenazado la democracia es precisamente López Obrador.

P. Usted militó en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), fundado por Cuauhtémoc Cárdenas y el propio López Obrador, que durante años fue el gran partido de la izquierda. Hoy ha sido jibarizado por Morena. ¿Oué pasó?

R. Yo dejé de militar en el PRD en 1993. Nuestra tierra es proclive a buscar un gran líder, y eso era Cuauhtémoc, un caudillo. El caudillismo es un asunto del que no nos libramos. Pero resultó que López Obrador reforzó y potenció el caudillismo en el PRD. En 2006, tras la victoria electoral del conservador Felipe Calderón, se dedicó a denunciar un fraude que no existió, y eso provocó un cisma interno. Y al final su corriente, la más caudillista, la más radical y la más mentirosa, supo sacar provecho de los fracasos o de las carencias de la democracia mexicana.

P. Hay un paralelismo interesante con España. Morena rompió con el PRD de Cárdenas y el PSOE de Pedro Sánchez se ha desmarcado del PSOE histórico de Felipe González. ¿Es el lopezobradorismo la nueva izquierda en México y el sanchismo la nueva izquierda en España?

R. No podemos llamar izquierda a López Obrador, un personaje que le da más poder a la estructura militar y cuyos aliados fundamentalísimos son las iglesias evangélicas. Que no solo desdeña las universidades y a la comunidad científica de su país, sino que las ha perseguido. Si algo tiene de izquierda es la vocación de redistribución de los ingresos. Pero incluso ahí López Obrador se ha negado a realizar una reforma fiscal y tributaria, que le urge tanto a México. Tiene un talento especial. Los pobres lo quieren, pero también los ultrarricos, porque sus negocios son cada vez más jugosos.

P. Pedro Sánchez llama «progresista» a su alianza con comunistas y nacionalistas. ¿Qué significa ser hoy de

### PRIMER PLANO

LUCES PARA LA CONSTITUCIÓN (75)



ADRIÁN CONTRERAS / LA CRÓNICA DE HOY

izquierdas? ¿Ha muerto la socialdemocracia?

R. No, yo espero que no. Para mí tienes que conjugar la vocación por la redistribución de los ingresos, es decir, la justicia social, con una sociedad de libertades y un profundo respeto por las leyes, las instituciones y los procedimientos de la democracia. Ahora bien, hay algo que hace difícil la comparación entre México y España, y es precisamente el régimen político. El parlamentarismo español obliga a Sánchez a pactar. López Obrador no pacta con nadie: intenta avasallar. Un dato ilustrativo es que en sus seis años de gobierno no se ha reunido una sola vez con ningún miembro de la oposición. Esto te habla de una vocación de caudillo, que asume gustosamente.

P. ¿Qué espera del Gobierno de Clau-

dia Sheinbaum? Con esa mayoría calificada de dos tercios puede saltarse todos los diques.

R. No tiene mayoría calificada. Hay un espejismo que todavía no está resuelto por la autoridad electoral. En este momento, Morena y sus aliados tienen el 51% de los votos del Congreso [Cámara de Diputados y Senado]. En el reparto de plurinominales podrían adquirir más, pero la Constitución mexicana fija un límite del 8% por encima de tu votación, lo que nos llevaría en este caso a un máximo del 59%. No van a tener la mayoría calificada por ninguna vía. Es muy importante que esto se asuma porque ya se le está dando el triunfo retórico a la mayoría calificada, y eso no va a ocurrir porque tenemos esa cláusula constitucional.

P. ¿Cree que Sheinbaum va a conti-

nuar el *lopezobradorismo*? Tal vez se deslinde. En México el presidente ganador suele desmarcarse del que lo designó. ¿Teme que culmine el regreso a un presidencialismo sin contraneso?

R. No quisiera aventurarme en esas explicaciones psicológicas, psicoanalíticas casi, de que el nuevo presidente debe deshacerse del padre de quien heredó el cargo. Pero hay cuatro hechos que me hacen ser pesimista. Primero, Sheinbaum quería un candidato cercano a ella como jefe de Gobierno de la Ciudad de México. López Obrador no se lo permitió, y lo que tenemos es un ala aún más radical que Sheinbaum gobernando la principal plaza del país. Dos: todos los diputados y senadores que van a acompañar a Sheinbaum fueron impuestos por el presidente Ló-

#### **PSOE**

«Nos desconcertó que respaldara a Sheinbaum con el 'lawfare': quien ha perseguido a los jueces es López Obrador»

#### **ESPAÑA**

«En México, la Transición española fue nuestro referente más importante, y no solo para la izquierda»

#### **AMLO**

«Ha sido una regresión. Ha desmontado la democracia pieza por pieza a lo largo de seis años»

#### **ELECCIONES**

«Se ha creado un aparato político desde el Estado para repartir dinero, un enorme sistema clientelar»

#### **AUGE ILIBERAL**

«El 51% de los mexicanos dice que es preferible un gobierno autoritario si te resuelve los problemas»

#### **SHEINBAUM**

«La presidenta ha hecho suyas unas iniciativas autoritarias e inconstitucionales de López Obrador»

#### **ACUERDOS**

«El sistema español obliga a Sánchez a pactar. López Obrador no pacta con nadie: intenta avasallar» pez Obrador, que incluyó a los principales adversarios internos de su sucesora. Tercero: el 5 de febrero, López Obrador formuló una veintena de reformas que nos llevarían a un cambio de régimen. Y Sheinbaum las asumió sin chistar en su programa de gobierno.

P. Entre otras, que los miembros del Tribunal Supremo y del Instituto Nacional Electoral (INE) se elijan por voto popular, pero para eso haría falta cambiar la Constitución con una mayoría calificada.

R. Creo que López Obrador ha hecho un paraguas político para impedir que Claudia Sheinbaum pueda rectificar el rumbo. Durante estos seis años México había tenido un Gobierno autoritario, pero dentro de un régimen político democrático. Lo que van a intentar, después de estos resultados electorales, es que el Congreso valide las iniciativas autoritarias del presidente López Obrador, que Sheinbaum ha hecho suyas, y que son inconstitucionales. Creo que estamos entrando en una fase más intensa del autoritarismo.

P. En México tiene su sede el Grupo de Puebla, que acoge a las izquierdas del continente, desde dictadores a presidentes democráticos. ¿Lo que está pasando con la izquierda mexicana es extrapolable al resto de América Latina?

R. Sí, con sus matices. Esta elección ha destruido el sistema de partidos tal y como lo hemos conocido en México en los últimos 40 años. Esto había ocurrido en muchas partes de América Latina: en Perú, antes de los 90, o en Argentina o en Colombia. Pero en México, mal que bien, el PRI, el PRD y el PAN habían subsistido después de 2018. Ahora el sistema se ha desplomado. Es decir, ahora México ha entrado de lleno en un cambio de régimen, y se parece cada vez más en su proceso de autocratización a lo que vivió América Latina.

P. ¿Qué tiene que hacer la oposición, tanto de izquierda como de derecha? ¿Podrá recuperarse, quizás no en su forma tradicional?

R. Queda una derecha todavía moderada y han surgido pequeños partidos como Movimiento Ciudadano, que tienen el 10% más o menos. Y, en este tiempo, ha habido un sector de izquierda que con inteligencia y con sensibilidad convocó a lo mejor de la ciudadanía en enormes movilizaciones que cuajaron y que impidieron muchas de las reformas autoritarias de López Obrador. Creo que sí hay una reserva...

R. Así es. El hecho de que millones de personas en 32 ciudades se hayan movilizado por una causa «abstracta», como es la defensa del poder judicial, o la defensa del Instituto Nacional Electoral, es una esperanza de la supervivencia de la democracia mexicana, de que existe un sustrato, un ánimo social, que va a resistir y que va a formar la oposición más eficaz al autoritarismo.

### **OPINIÓN**

«ES BIEN cierto que, en la inmensa escala de la humanidad, cada hombre lleva escrita la indicación exacta de su rango en los ojos, y siempre estamos aprendiendo a leerla». La afirmación del filósofo estadounidense Ralph Waldo Emerson está recogida en un libro clásico sobre la desigualdad de los profesores Richard Wilkinson y Kate Pickett. Se publicó en 2009 y, desde entonces, la desigualdad no ha hecho más que escalar en los países ricos.

Llevamos escrito el rango en los ojos y no queremos ni pensar que la desigualdad causa enfermedades, ansiedad y dolor cuando la abundancia está tan mal repartida. En España se habla mucho de los ricos en los medios de comunicación. El sueldo de los ricos, los yates de los ricos, los chalés de los ricos, los beneficios de los ricos, las vacaciones de los ricos, las bodas de los ricos, las escapadas de los ricos. Se habla de los ricos y del lujo. El lujo nos desborda. De hacer caso al contenido de los medios de comunica-



ASUNTOS INTERNOS LUCÍA MÉNDEZ

#### El rango de la desigualdad en los ojos

ción, en Madrid levantas una piedra y rápidamente aparece el lujo en todo su esplendor. Hay grandes reportajes sobre planes de lujo, tiendas de lujo, hoteles de lujo, compras de lujo, relojes de lujo, marcas de lujo, turismo de lujo, propiedades de lujo, inmobiliarias de lujo, centros comerciales de lujo, restau-

rantes de lujo, urbanizaciones de lujo, esquinas de lujo, barrios de lujo y basura de lujo.

De vez en cuando, muy de vez en cuando, aparecen noticias sueltas, como perdidas en la selva digital y alojadas en lugares muy lejos del lujo. Sólo unos ejemplos. «Uno de cada tres niños españoles está en riesgo de pobreza, lo que nos sitúa en los primeros puestos de Europa en pobreza infantil». «El riesgo de pobreza y exclusión social en España alcanza a 12,7 millones de personas, así lo recoge el XIV informe de la Red de Lucha contra la Pobreza y Exclusión social». «Tres millones de personas tienen dificultades para comprar pollo, carne o pescado, según el INE». Los que sí podemos comprar carne, pollo y pescado también podemos donar dinero al Banco de Alimentos en las líneas de caja de los supermercados. La recogida aún está abierta.

El rango en los ojos de los ricos está a la vista. El rango en los ojos de los pobres, también. Aunque ambos no se suelen cruzar por la calle. Los ricos son visibles y los pobres sólo lo son para ellos mismos. A diferencia de épocas no muy lejanas, quien nace pobre, vive pobre y muere pobre. Vale, es verdad y habrá que hacer algo, pero no me seas ceniza, fijate cómo España es un cohete y Madrid, la capital del lujo.



EL ÚLTIMO ESCAÑO IÑAKI ELLAKURÍA

# Adultos que piensan y votan como zagales

A UN colega el Parlamento Europeo le encargó contactar con *influencers* españoles, que es la manera guay con la que se hacen llamar los actuales mercachifleros y oportunistas, para que protagonizaran una campaña de fomento del voto joven. Explicar antes del 9-J, utilizando el mismo lenguaje para idiotas con el que se han hecho ricos y famosos, las funciones básicas de la UE y cómo sus políticas nos afectan a todos. Tras varias semanas recibiendo respuestas vagas, mi colega asumió que no iba a reclutar a ninguno de estos tenderos en red porque –pensó– como miembros de la Generación Z les importaban casi nada las elecciones europeas.

Un desinterés juvenil respecto a la política que los resultados del 9-J matizan: justamente los partidos antisistema y ultras al alza son los preferidos por la chavalería europea. En Francia, el 36% de los jóvenes de entre 18 y 24 años apoyan a Le Pen, y el 31% de los

holandeses simpatizan con Geert Wilders; mientras que el 22% de los alemanes de entre 14 y 29 años sintonizan con AfD. En España, Bildu, Vox y este Alvise también reciben mucho voto zagal. Resulta, pues, que la generación de jóvenes más global, cuyas interacciones sociales y culturales trascienden las viejas fronteras nacionales a través de las pantallas, son a la vez uno de los motores del pujante repliegue identitario y localista, como si necesitaran un mundo cercano y familiar que les sirviera de alternativa y refugio a la realidad virtual. Un voto gamberro que tiene también algo de liberación generacional frente al mainstream progre y su turra de género, el colectivismo y el inminente apocalipsis climático. Si el mundo es una mierda y nosotros somos parte del problema -como les machacan en las escuelas y en los medios-, reventemos desde los extremos este «tinglado decadente» que es la democracia liberal.

Semejante pulsión iconoclasta no supone ninguna novedad, sino que es un trazo definitorio de la juventud de todas las épocas. Por lo tanto, no debería preocuparnos en exceso. En cambio, sí resulta peligroso el creciente número de adultos que piensan, actúan y votan igual de irresponsablemente que sus hijos y nietos. Fruto del desencanto del privilegiado occidental y su caprichoso nihilismo. Con decisiones que atentan contra sus intereses personales y colectivos. Así sucedió con el Brexit y el *procés*, dos suicidios grupales, y así puede pasar durante los próximos meses en Francia si se impone el lepenismo, en EEUU si vuelve Trump a la Casa Blanca y en España si se consolida la autocracia de Sánchez.

#### **RICARDO**





EN LA celebración de la victoria de su formación en las elecciones europeas del pasado domingo 9, Marine Le Pen cargó, una vez más, contra la globalización (mondialisation, le dicen en francés). Sostiene Marine que la mondialisation ha llenado Francia de inmigrantes que se niegan a integrarse poniendo en riesgo la supervivencia de los valores republicanos franceses. Sí, claro, en Francia hay una gran

población de origen argelino, pero Marine olvida que algo similar debieron de pensar sobre la *mondialisation* los argelinos cuando París decidió que Argelia era un departamento de Francia y que, por tanto, eran los argelinos los que tenían que

CAFÉ STEINER JOSÉ IGNACIO TORREBLANCA

Marine, grita conmigo: ¡Viva la 'mondialis ation'!

aprender francés y asimilarse a los valores republicanos.

Tiene narices que un país que ha sido una gran potencia colonial, con posesiones que se extendían desde Guayana hasta Indochina pasando por África Central, pretenda contarnos que es una víctima de la globalización. Estaría bien preguntarles a haitianos, cameruneses o camboyanos qué piensan de la *mondialisation* a la francesa.

Para acabar definitivamente con la *mondialisation*, Marine tendría que prohibir hablar francés, so riesgo de romper relaciones diplomáticas e imponerles sanciones a los 28 países, que albergan casi 250 millones de personas, donde el francés es el idioma oficial. También debería cerrar inmediatamente los 500 liceos franceses que en la actualidad imparten en 137 países clases en francés.

Tendría también sentido que Marine Le Pen renunciara al asiento permanente de Francia, con derecho de veto, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No solo se trata de un privilegio típico de aquellos que se benefician de la mondialisation: lo que es peor, fue logrado gracias a los cientos de miles de vidas de estadounidenses que lucharon y murieron en tierra francesa en dos guerras mundiales defendiendo la República de Marine. También debería renunciar Marine al 73% del PIB de Francia que representa su comercio exterior por tratarse de una fuente de crecimiento atribuible a la mondialisation y, por tanto, corrupta. Igual estoy todavía bajo los efectos del concierto de Bruce Springsteen del miércoles (¿de quién era la cita aquella de «pobres franceses, toda la guerra escuchando a Édith Piaf»), pero, Marine, gritemos al unísono: ¡Viva la mondialisation! Coincidirás conmigo en que ha hecho grande a Francia.



### OPINIÓN



**DIRECTOR:**JOAQUÍN MANSO

DIRECTOR ADJUNTO:

Vicente Ruiz

ADJUNTO AL DIRECTOR:

Francisco Pascual

Roberto Benito, Juan
Fornieles, María González
Manteca, Jorge Bustos,
Leyre Iglesias, Silvia Román
Carlos Segovia, Gonzalo
Suárez, Esteban Urreiztieta.

SUBDIRECTORES:



EDITORA: Unidad Editorial Información General, S.L.U. Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid. Teléfono de contacto: 91 443 50 00 ADMINISTRADORES: Marco Pompignoli, Laura Múgica

DIRECTOR DE NEGOCIO:

COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD: Unidad Editorial, S. A. DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD:

Sergio Cobos

# Una Europa más competitiva y con más voz en el tablero mundial

EL REY lanzó ayer un mensaje profundamente europeísta y más necesario que nunca en plena guerra de Ucrania y tras unas elecciones que han confirmado el auge de las fuerzas extremistas en la Eurocámara. Lo hizo en un escenario de enorme simbolismo, el monasterio de Yuste, durante la entrega del Premio Carlos V a Mario Draghi, un «tejedor de consensos» que, al frente del Banco Central Europeo, salvó el euro en las horas más críticas de la Gran Recesión de 2008. Y una figura crucial también hoy como uno de los intelectuales a los que la UE confía su reinvención en un mundo en radical transformación.

«Europa se juega su futuro», advirtió Felipe VI durante el homenaje a Draghi, y ante ese reto «no caben la inacción, la parálisis o la improvisación irreflexiva». Por ello hizo un llamamiento a que la

UE «recupere la competitividad y busque una posición preeminente en el tablero geopolítico». Un espacio en el que Bruselas necesita proyectar más voz en representación de los valores sobre los que fue fundada, que el monarca enumeró en su discurso: «Demo-

cracia, respeto a los derechos humanos, pluralismo, tolerancia e igualdad». Pilares hoy erosionados por el crecimiento de populismos involucionistas y la amenaza de autocracias como Rusia y China, que pretenden impugnar el orden internacional para expandir su modelo iliberal.

Las palabras de Felipe VI cobran más profundidad después de que la ultraderecha haya salido reforzada en los dos motores de la Unión, Francia y Alemania, cuyos gobernantes, Emmanuel Macron y Olaf Scholz, han quedado debilitados, como ha resultado evidente también en el G-7 celebrado en Italia. Un nuevo escenario que ha puesto de relieve la necesidad de unidad e integración en Europa, que contrasta con la fragmentación a la que se encamina España.

«Necesitaremos crecer más rápido y mejor», corroboró Draghi, a quien la Comisión ha encargado un informe para impulsar la competitividad. El mensaje del ex *premier* italiano es claro: hay que proteger la soberanía económica e industrial de los Estados miembros y reducir la dependencia estratégica de socios poco fiables. «No queremos ser proteccionistas, pero tampoco podemos ser pasivos si las acciones de otros amenazan nuestra prosperidad», dijo Draghi, días después de que la Comisión impusiera aranceles a los coches eléctricos chinos para

#### La UE necesita proteger su soberanía económica e industrial para afrontar los enormes retos tecnológicos y defensivos

combatir la competencia desleal de Pekín.

Europa precisa recuperar competitividad para abordar los desafíos demográficos, tecnológicos y defensivos que afronta. Retos que requerirán, como en el caso de la transición verde o la digital, de la colaboración público-privada para financiarlos. En palabras de Draghi, «Europa no necesita ser salvada, porque se salvará sola». Pero para ello hay que apuntalar sus cimientos democráticos y aprovechar mejor su enorme potencial de generar riqueza.

#### LA MIRADA



BERNARDO DÍAZ

#### Las cesiones fiscales a Cataluña subrayan la debilidad del Gobierno

LA CONCESIÓN de un trato fiscal específico a Cataluña que anuncia el Gobierno supone transigir ante un chantaje que quiebra la igualdad territorial. La propuesta de María Jesús Montero para articular una financiación «singular» a Cataluña, en contraste con las limitaciones impuestas a Madrid y Andalucía, subraya la debilidad del Ejecutivo justo cuando las dificultades para aplicar la amnistía coinciden con las negociaciones para que Salvador Illa presida el Govern. Ante las exigencias de ERC, que condiciona su apoyo a un concierto económico y un referéndum vinculante, Moncloa lanza su plan en materia fiscal a modo de reclamo para allanar el diálogo con los secesionistas.

El Gobierno se ha topado con una rebelión de los barones socialistas en Extremadura y Asturias, además de Emiliano García-Page, quien ha expresado su rechazo frontal a que su

partido pague «un precio demasiado caro por mantener un puesto». A ello se suma la crisis de ERC. Tras aplazar la consulta sobre su pacto con el PSC en Barcelona, el Consejo Nacional de este partido, que gravita alrededor de Marta Rovira, fijará hoy su posición sobre la investidura de Illa.

No puede haber un modelo de financiación válido para todas las autonomías si lo que se persigue es la desigualdad privilegiando a Cataluña. Máxime si se hace para retener el poder.

#### **VOX POPULI**



JAVIER ZARAGOZA

#### Coherente respuesta a la Fiscalía General

♠ El fiscal del Supremo ha firmado, en representación de los otros tres fiscales del procés, un escrito que rebate los argumentos «manifiestamente insuficientes» de la Fiscalía General, que pide amnistiar también la malversación para proteger a Puigdemont. Coherente respuesta de los fiscales en defensa de la legalidad.



**SOPHIA HUANG** 

#### Cárcel por denunciar el acoso en China

♠ La periodista china, impulsora del movimiento #MeToo en su país, ha sido condenada a cinco años de prisión por subversión del Estado, tras ayudar a varias demandantes en un caso de acoso sexual que involucraba a un profesor de la Universidad de Pekín. Una manifiesta injusticia de un régimen totalitario.



COLM TÓIBÍN

### Nueva novela para continuar 'Brooklyn'

♠ El prestigioso escritor irlandés acaba de publicar en castellano Long Island (Lumen), continuación de su conocida novela Brooklyn, que cosechó numerosos premios y fue llevada al cine. El autor regresa a la Irlanda de los años 70 para explorar el desarraigo y las segundas oportunidades.



NAIARA ZAMARREÑO

#### Resuelto el crimen de su padre tras 26 años

♣ La hija de Manuel
Zamarreño, que tenía 15
años cuando su padre fue
asesinado por ETA en junio
de 1998, pudo ayer ver al fin
cómo se resolvía el crimen:
la Audiencia Nacional
considera probado que los
terroristas *Txapote* y *Amaia*—condenados a 110 años
cada uno—segaron la vida
del concejal de Rentería.



ÁLVARO RIVAS

#### Triunfa en su gira con Alcalá Norte

♠ La banda madrileña –de la que es cantante– es una de las sensaciones musicales del momento y está triunfando con su canción *La vida cañón*, que da nombre también a su exitosa gira. Hace poco unos desconocidos, han cerrado más de 40 fechas y han colgado el «no hay entradas» en la capital.



MANUEL SAUCEDO

#### Relanza el club deportivo Somontes

♠ Tras llevar al WiZink al top mundial como centro de eventos, el CEO de Impulsa Eventos e Instalaciones se dispone a renovar el club deportivo Somontes, situado al norte de Madrid. Unas instalaciones deportivas y de ocio únicas y accesibles para todos los madrileños, que vuelven a brillar tras esta reforma.



### **OTRAS VOCES**

#### **IDÍGORAS Y PACHI**





### Jamás perdonarán a los demás haberse equivocado ellos

LA POLÍTICA española se va enredando como un sedal de pesca, y de las formas (la ley) se quiere hacer una navaja con la que cortar por lo sano. Es prioritario, pues, desalojar al navajero (democráticamente, nadie lo duda; porque irse por su cuenta no lo hará, esa decencia no la conoce y es ya tarde para aprenderla). Ha sido el político que más reyertas ha provocado en España en estos últimos 40 años. La agonía será larga para él y dolorosa para todos: han empezado por una necrosis (Yolanda Díaz, su brazo derecho). En vista de ello, le veremos agarrarse, como un púgil sonado, a la oposición. A esta (¡la mitad del país!) acaba de reducirla a «las tres ultraderechas» (y hablando así, que no le extrañe que cada día que pasa haya también más gente a la que le gusta la fruta; lo hace por eso: provocar la crispación para, a continuación, victimizarse... sin soltar la faca).

Los sucesivos conflictos y escándalos van haciendo mella en una sociedad cada día políticamente más exangüe. Y cada día es también más difícil saber qué está pasando, más allá del hartazgo.

Por eso se impone alejarse un poco. Como hemos de ver los cuadros de batallas de Paolo Uccello, como hizo finalmente Fabrizio del Dongo alejándose de Waterloo para saber que había estado en Waterloo: cinco millones de españoles han votado mal (y no cuenta uno a los que votaron peor, que no son gano de anís). Dejaos de hipocresías: si hay un lado correcto de la historia, como aseguran Zapatero y Sánchez, se puede votar mal y bien. Pero no hay un lado correcto de la historia (porque existe la libertad; J. L. Pardo, El lado correcto, The Objective), solo la desgracia de votar mal (irresponsablemente, en lenguaje preciso) cuando no se vota libremente (¿qué libertad hay en votar lo contrario de lo que piensas, sólo porque te lo ordena tu caudillo?).

Se vota mal a diario (no acaba eso de estar bien resuelto: que mi voto valga lo mismo que el tuyo, hipócrita lector, *mon frère*, y viceversa. No hay otros mimbres, qué le vamos a hacer, y esa es la grandeza de la democracia... que ha de mejorarse cada día con los votos averiados de millones de irresponsables, frívolos, ignaros, fanáticos...

Cinco millones de españoles han votado a Sánchez en las últimas elecciones europeas. Por seguir con Stendhal, los detalles exactos: 5.261.293. Redondeando: cinco. El pico son los que viven del Gobierno: sueldos, prebendas, cohechos, tráfico de mascarillas e influencias, malversaciones... Ese pico ha votado lo suyo y por lo suyo. Nada que objetar. La condición humana.

Pero cinco millones que pensaban, como Sán-

chez, que la amnistía era anticonstitucional, ya no lo piensan o no les importa que lo sea. Les dan igual también los casos de corrupción de su Gobierno, los indultos a malversadores (y qué graciosa la distinción de malversar «en beneficio propio» o para el procés y la independencia de Cataluña, que es la manera más corta que tienen los nacionalistas de llegar al beneficio propio), el empobrecimiento real de la población, la precariedad de los empleos, el difícil acceso de los jóvenes a una vivienda, la condonación de deuda a unos en perjuicio de otros.

Comprende uno los cambios de opinión de Sánchez (tiene razones para ello, seguir en el poder y librarse mientras pueda de las acusaciones de corrupción amañando los órganos judiciales y sometiendo a la prensa libre) y los de sus ministros y cargos (seguir al rebufo de Sánchez), ¿pero esos cinco millones, más allá de proclamar su identidad de izquierdas, qué sacan?

Uno cualquiera (todos conocemos a varios). Pensaba antes del 23-J, como el propio Sánchez, que lo de la amnistía era solo un bulo de las tres ultraderechas que trataban de intoxicar así el proceso electoral; y repetía, al modo de Prim, «jamás, jamás, jamás habrá amnistía, porque es anticonstitucional». Bien. Le

decía a uno el otro día: «En tanto que constitucionalista, prefiero la amnistía al 155». De risa, pero cierto. Sonaba al *goethiano* «prefiero la injusticia al desorden», si no fuera porque esa disyuntiva es falsa: la injusticia es el mayor desorden, como no se han cansado de recordarnos los propios amnistiados: volverán a delinquir (ya ha empezado en el Parlament contraviniendo, ante la pasividad de los «constitucionalistas» del Partido Socialista, una orden del Tribunal Constitucional).

¿Por qué han votado entonces lo que han votado cinco millones, contra su inteligencia, contra su honradez y contra su libertad de pensamiento?¡Qué humillación para ellos, para los que aún conserven algo de inteligencia y de honradez! (la libertad la han hipotecado a los cambios de opinión de Sánchez, y gratis, o sea, que a la larga se sentirán no solo estafados, sino idiotas).

Sánchez y su banda acabarán yéndose (a su casa, a la cárcel o al 155) y los medios afines cambiando los consejos de administración y directivos, pero esos cinco millones son nuestros *semblables*, y la reconstrucción democrá-



TOÑO BENAVIDES

tica de este país pasa por ellos. ¿O les resultará, por el contrario, insufrible que otros tuvieran la razón y comprobar que las cosas eran desde el principio como parecían: el sueño de sólo un esperpento corrupto y narcisista, personajillo del nuevo *Ruedo Ibérico*? En ese caso será más grave: jamás perdonarán a los demás haberse equivocado ellos, como tampoco perdonan que sus abuelos perdieran la Guerra Civil a los que ni la ganamos ni la perdimos, porque no es la nuestra.



### **ESPAÑA**

#### CRUCE DE CARTAS

#### UN DECRETO DE 133 PÁGINAS PARA AVALAR LA AMNISTÍA

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, emitió ayer un decreto de 133 páginas donde ordenó a los fiscales del Tribunal Supremo informar a favor de la amnistía al procés. En el documento de la izquierda, el decreto que el fiscal general entregó ayer a los fiscales de Sala. Por otro lado, los fiscales del 1-0, a través de un documento firmado por Javier Zaragoza en representación de los cuatro, consideraron que la orden de García Ortiz es «improcedente» y «contraria a las leyes» al no ajustarse a los criterios «más elementales de la lógica jurídica y de la legalidad penal» (documento de la derecha).



FISCALÍA GENERAL

El Fiscal General del Estado

#### DECRETO

Madrid, a 14 de junio de 2024

Primero. En fecha 31 de mayo de 2024, ante la inminente entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, los Excmos. Sres. D. Fidel Cadena Serrano, D. Javier A. Zaragoza Aguado, Dña. Consuelo Madrigal Martínez-Pereda y D. Jaime Moreno Verdejo elevaron al Excmo. Sr. Fiscal General del Estado una propuesta de informe en relación con los efectos que la referida norma podría producir en cuanto a los hechos conocidos en la Causa Especial núm. 3/20907/2017 seguida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Segundo. El pasado 11 de junio de 2024, mediante providencia de la misma fecha, la Sala Segunda del Tribunal Supremo acordó, a raíz de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2024, conferir traslado a las partes personadas en la Causa Especial núm. 3/20907/2017, a fin de que en un plazo máximo de cinco días informen:

 a) Sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma a los distintos hechos que se atribuyen a los encausados Carles Puigdemont Casamajó, Antoni Comín Oliveres, Lluis Puig Gordí y Marta Rovira Vergés.

b) Sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares acordadas contra ellos; prestando una particular referencia a si los hechos se entienden comprendidos en las previsiones del art. 1 de la LO 1/2024 para los delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos, así como si pueden considerarse excluidos del ámbito de aplicación de la Ley por la



FISCALÍA GENERAL

El Fiscal General del Estado

Esta cuestión se analiza de forma más exhaustiva en el documento que se adjunta al presente Decreto.

Por todo ello, en virtud de lo preceptuado en el art. 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal

#### ORDENO

A los Excmos. Sres. D. Fidel Cadena Serrano, D. Javier A. Zaragoza Aguado, Dña. Consuelo Madrigal Martínez-Pereda y D. Jaime Moreno Verdejo que procedan a cumplimentar los traslados conferidos mediante providencias de 11 de junio de 2024, en el sentido de que los delitos objeto de imputación y condena en la Causa Especial núm. 3/20907/2017 seguida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, y, por consiguiente, procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados.

Notifiquese el presente Decreto a los Excmos. Sres. D. Fidel Cadena Serrano, D. Javier A. Zaragoza Aguado, Dña. Consuelo Madrigal Martínez-Pereda y D. Jaime Moreno Verdeio.

EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Fdo. Álvaro García Ortiz

# Una orden ilegal para la amnistía

• García Ortiz impone su criterio de librar a Puigdemont de la causa del 1-O y los fiscales del *procés* lo rechazan • Los fiscales del TS avisan de que no firmarán ningún informe favorable a borrar la malversación

#### ÁNGELA MARTIALAY MADRID

«Al margen de conjeturas e hipótesis a propósito de las razones que, en opinión de los firmantes de los proyectos de informe, han motivado la aprobación de la ley, no se aporta un solo argumento objetivo que permita concluir que esta norma no contribuya a la consecución del objetivo que el preámbulo claramente dice perseguir: la normalización institucional, política y social en Cataluña. Se trata de meras observaciones que exceden del análisis jurídico y que, por consiguiente, carecen de trascendencia en el juicio de constitucionalidad de la ley». Así respondió ayer el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a los fiscales del procés que consideran que la malversación del 1-O no es amnistiable. García Ortiz formalizó ayer la orden que ya había anticipado que les daría a los fiscales de Sala del Tribunal Supremo para que informen a favor de amnistiar al prófugo Carles Puigdemont y el resto de líderes del 1-O que fueron condenados por el Tribunal Supremo e indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El fiscal general del Estado, que atraviesa sus horas más bajas al frente de la institución, dictó un decreto donde defiende que la malversación de caudales públicos debe ser borrada con la Ley de Amnistía y que «procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de la causa, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados».



Álvaro García Ortiz, ayer en un acto de la Fiscalía en La Coruña. E. PRESS

Por su parte, los fiscales de Sala activaron de forma inmediata el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y le contestaron en otro escrito que sus argumentos «para justificar la aplicación incondicional de la Ley de Amnistía a los hechos constitutivos de malversación en esta causa especial no desvirtúan en absoluto los criterios jurídicos plasmados en nuestros informes y las soluciones que se proponen en los mismos, de manera que son manifiestamente insuficientes para legitimar la viabilidad y el ajuste a la legalidad de la orden impartida por usted».

Los fiscales de Sala Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena reiteran que la orden es «improcedente» y «contra-



Héroes y villanos Pedro Sánchez, que es un mentiroso sin fronteras, miente por puro vicio, incluso cuando no lo necesita. Miente al citar a terceros, como en los plagios de su tesis doctoral y miente porque los cita mal. En cualquier caso, debería observar una precaución elemental. No debería citar a nadie que esté vivo y pueda contradecirlo. Pongamos que hablo de Vicente Guilarte, presidente interino del CGPJ, a quien citaba en El País por la mano vicaria de Carlos

**Elordi C.**, que titulaba: «Sánchez se plantea quitar al CGPJ el nombramiento de jueces del Supremo» con el añadido posterior de «por la vía Guilarte».

Guilarte no tardó 24 horas en replicar; a la gente de bien tratar con cierta clase de gentuza le viene a poner en crisis de identidad. Lo explicaba con la anécdota de un conocido que en las mañanas de resaca se enfrentaba al espejo con cierto grado de confusión: «No sé quién eres, pero te voy a

afeitar». La interpretación que el felón hizo de sus palabras le parecía aterradora, porque no es admisible cambiar de modelo para que el Gobierno influya en la renovación del CGPJ. Ayer, donde Alsina, admitía que había enviado su propuesta al Congreso y al Senado y cuando el periodista le preguntó si también la había enviado a La Moncloa dio una respuesta que explicaba a la perfección en qué consiste la separación de poderes: «Es que no tengo la dirección».

### **ESPAÑA**



Sección Penal

Causa especial 3/20907/2017

#### EXCMO. SR

Habiendo recibido Decreto de V.E. de fecha 14 de junio, al que acompaña documento adjunto rebatiendo los informes que le presentamos el pasado 12 de junio, por el que se ordena a los Fiscales de Sala del Tribunal Supremo encargados de la causa especial 20907/2017 que "procedan a cumplimentar los traslados conferidos mediante providencias de 11 de junio de 2024, en el sentido de que los delitos objeto de imputación y condena en la Causa Especial núm. 3/20907/2017 seguida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistia para la normalización institucional, política y social en Cataluña, y, por consiguiente, procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados", ponemos en conocimiento de V.E lo siguiente:

Seguimos considerando que los argumentos expuestos por V.E. para justificar la aplicación incondicional de la ley de amnistía a los hechos constitutivos de malversación de esta causa especial no desvirtúan en absoluto los criterios jurídicos plasmados en nuestros informes y las soluciones que se proponen en los mismos, de manera que son manifiestamente insuficientes para legitimar la viabilidad y el ajuste a la legalidad de la orden impartida por V.E. instando la aplicación incondicional de la ley, por lo que a nuestro juicio la orden es improcedente y contraria a las leyes al no ajustarse a los criterios más elementales de la lógica jurídica y de legalidad penal exigibles en la interpretación y aplicación de la normas.











Los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, durante el juicio del 1-0. E.M.

ria a las leyes» al no ajustarse a los criterios «más elementales de la lógica jurídica y de la legalidad penal».

#### LA JUNTA DEL 'GENERALATO'

En su decreto, García Ortiz se mostró claramente favorable a la ley que ha aprobado Pedro Sánchez como vehículo para poder llegar hasta el Palacio de La Moncloa. El máximo representante de la Fiscalía afirmó que «la Ley de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña tiene por objeto la aminoración del conflicto territorial, político y social sufrido en

Cataluña en torno al denominado *procés* independentista».

Asimismo, resaltó que «el legislador, dentro de los amplios límites que le otorga la Constitución, goza de amplia libertad y que el juicio de constitucionalidad debe limitarse a valorar de forma estricta la adecuación de la actuación legislativa a la Constitución, sin que resulten admisibles críticas o valoraciones que trasciendan el plano de lo jurídico para adentrarse en el de la estrategia o la oportunidad política».

En el documento, de 133 páginas, el fiscal general rebate la tesis de la malversación de caudales públicos defendida por los fiscales del 1-0 y los acusa de «comprometer la imparcialidad del Ministerio Fiscal». «Los borradores de informe presentados utilizan de forma profusa argumentos que desbordan el plano estrictamente jurídico, que comprometen la necesaria imagen de neutralidad e imparcialidad del Ministerio Fiscal y que, por ello, resultan de todo punto improcedentes», sostiene el fiscal general.

Y añade que no se debe confundir el «ánimo de lucro» que exige el delito de malversación con el «enriquecimiento personal de carácter patrimonial» de aquellos hechos que la Ley de Amnistía considera no amnistiables. Según el fiscal general, el perjuicio patrimonial para la Administración, resultado del delito de malversación, no es equiparable al «enriquecimiento personal de carácter patrimonial».

Esta discrepancia conlleva a que el denominado *generalato* de la Fiscalía, la Junta de Fiscales de Sala, tenga que pronunciarse sobre la Ley de Amnistía. Su criterio es preceptivo pero no vinculante. La Junta de Fiscales de Sala se reunirá el próximo martes a las 9:30 horas y es previsible que se vuelva a mostrar la división que ya se vio el pasado mes de abril cuando hubo que pronunciarse sobre la filtración de datos reservados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Además, los fiscales del 1-O señalaron ayer que si el fiscal general mantiene la orden de amnistiar la malversación deberá designar a otros fiscales –previa aplicación del artículo 25 del Estatuto– para que informen en el Supremo sobre el borrado de los delitos del *procés*.

#### El PP y Vox ven que el «ordeno y mando» de Ortiz «pudre» a la Fiscalía

#### VICENTE COLL MADRID

El decreto en el que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, defiende «declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de la causa» del 1-O, sacudió ayer a la oposición. El Partido Popular cargó contrala actitud de «ordeno y mando» de García Ortiz, que se ha excedido «de su autoridad jerárquica» y ha demostrado «ir en contra de la propia ley». Una denuncia a la que se sumó también Vox, que considera que la Fiscalía está «podrida» y «al servicio de Sánchez» con estas actuaciones.

«Si todavía le queda algo de decoro, la salida es su dimisión», consideró la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, tras recordar como 24 horas antes la fiscal de Madrid había señalado a García Ortiz como la persona que dio por «imperativo» la orden de filtrar los datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

«No puede seguir ni un minuto más ostentando esa responsabilidad por mucho que Sánchez lo necesite para que trabaje a favor de los acuerdos con sus socios o los casos que pueda tener pendientes con la Justicia su Gobierno, su partido o su entorno», reclamó la *número dos* del PP, que considera que el fiscal general ha ido más allá de sus competencias.

Esto es, a ojos de los *popula*res, una prueba más de la intención de Sánchez por «copar todas las instituciones y evitar los contrapoderes» con sus ataques a jueces y periodistas. Profundiza, dijo Gamarra, en la «degeneración democrática e institucional del sanchismo».

«Todo lo pudren», opinó por su parte el líder de Vox, Santiago Abascal, que aprovechó la polémica para cargar nuevamente contra el PP. El presidente de Vox utilizó la maniobra del fiscal general respecto a la aplicación de la amnistía para recordar al principal partido de la oposición los pactos que mantiene con el PSOE tanto a nivel nacional como en Bruselas. «No se puede pactar nada con el socialismo, ni en Madrid ni en Bruselas», incidió Abascal.

Sánchez reculó, que es lo suyo, admitiendo que aún tiene el proyecto en fase de borrador, pero que estará basado en el respeto a la independencia del Poder Judicial, que será plenamente constitucional y acorde a la normativa europea. No faltaba más, pero seguro que miente.

Guilarte me ha parecido un héroe de nuestro tiempo. Como la fiscal superior de Madrid, **Almudena Lastra**, que se opuso razonablemente y mientras pudo, a difundir los datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, por ser un delito de revelación de secretos, hasta que el fiscal general del Estado se lo ordenó por medio de dos whatsapp. Álvaro García Ortiz, el fiscalone, es uno de los subproductos más acabados del sanchismo: dio la orden para la comisión de un delito, lo hizo por escrito y asumió la responsabilidad. El asunto se desarrolló con adornos: la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, llamó al fiscal del caso, Julián

Salto, para que enviara los correos cruzados con la defensa de Alberto González Amador. Tanta era la urgencia que el fiscal Salto tuvo que abandonar el partido que disputaba el Atlético con el Inter. Cualquiera que tenga un amigo atlético sabe lo que es eso. Pues para las diez de la noche ya los había remitido. Pilar Rodríguez es la misma fiscal a la que le bastaron 24 horas para pedir el archivo de la investigación que el juez Peinado llevaba instruyendo desde abril

sobre el caso de **Begoña Gómez**.

Muy probablemente, el fiscal general ha incurrido en prevaricación. Todo en el sanchismo va adquiriendo un olor insoportable. Y luego está **Conde-Pumpido**. Nunca hubo tantos jueces en un Gobierno. Nunca estuvo tan en peligro la justicia. No soy partidario de afirmaciones muy tajantes, pero si es usted partidario acérrimo de Sánchez es usted un corrupto o un imbécil. O mitad y mitad, que también cabe.

### ESPAÑA

# El paso de Page lleva a más regiones del PSOE a exigir «multilateralidad»

En el Ejecutivo castellanomanchego tachan de «amoral» el trato «singular» a Cataluña

#### MARISA CRUZ/VICENTE COLL DAVID VIGARIO MADRID/MÉRIDA

«Sólo faltaría que la fiesta independentista la paguemos todos». Desde que el jueves por la mañana el Gobierno se abrió a ofrecer a Cataluña una «financiación singular» la tensión se palpaba en el resto de territorios, pero en un principio sólo se pronunciaron aquellos gestionados por el Partido Popular. Hasta que Emiliano García-Page levantó la veda ayer desde Castilla-La Mancha y arremetió contra el Ejecutivo, al que advirtió que ceder en esta cuestión a cambio del apoyo separatista sería «un precio demasiado caro por mantener un puesto» en La Moncloa.

La idea que acaricia el Gobierno con la que empezar a perfilar la fórmula para condonar a la Generalitat 15.000 millones de euros de deuda ha desatado la indignación en Castilla-La Mancha, única comunidad gobernada por los socialistas con mayoría absoluta, y en otras importantes federaciones socialistas, como la extremeña y la asturiana. En el Ejecutivo de García-Page, muy crítico con la deriva de un Pedro Sánchez al que ven doblegado a las exigencias del independentismo, aseguran no temer alzar la voz para hacer frente a «un argumentario que deforma la realidad y señala con dedo acusatorio precisamente a quienes defienden la primera bandera de la izquierda que es», recalcan, «la igualdad frente a los privilegios».

En el Gobierno castellanomanchego hablan de «amoralidad» y de «falta absoluta de código de conducta ético por parte de quien boquea continuamente para seguir en el sillón pero sin poder gobernar». En el entorno de Page tachan de «lamentable», que la «supervivencia» de Sánchez sea «a costa de la igualdad entre los españoles».

«Nosotros», explotó ayer el presidente castellanomanchego, «no dedicamos ni un solo euro a tener embajadas en el extranjero, ni a crear una estructura para destrozar el país ni a propaganda para romper España. Sólo faltaría que, encima, toda la fiesta independentista la terminemos pagando entre todos». Para García-Page ya es «bastante duro ver cómo se pacta o se traga con la ultraderecha catalana», que identifica expresamente con Puigdemont para, además, aceptar ahora que «se pisotee la igualdad». «De ninguna manera vamos a consentirlo», recalca.

Un rechazo que se expande por otras regiones y al que se suman ya otros dirigentes socialistas, contrarios a la desigualdad que supondría esta nueva concesión al secesionismo catalán. En la Federación Socialista Asturiana, que gobierna el Principado de Asturias en coalición con



El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en un acto en Manzanares (Ciudad Real). JCCM



El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. JERO MORALES / EFE

Convocatoria por Asturias (IU, Más País e Izquierda Asturiana), consideran que el futuro modelo de financiación ha de construirse en base a una negociación en la que todos los territorios aporten su visión y tengan voz en el reparto sin relaciones ni tratos especiales a ninguna región, como amaga con hacer el Gobierno con la «singularidad» que reconoce para Cataluña.

«Apostamos por un acuerdo multilateral para la reforma de la financiación autonómica que garantice un nuevo modelo adecuado a las necesidades de cada territorio y que reconozca el coste real de los servicios», apuntan fuentes de la FSA a

este diario. «Estamos seguros de que ese es el objetivo común hacia el que todos queremos avanzar, y por el que estamos convencidos de que va a trabajar el Gobierno».

El paso dado públicamente por Page permitió que otras regiones se posicionaran abiertamente contra el plan de Hacienda para Cataluña, incluso con severos reproches al Gobierno. Es el caso del PSOE extremeño, que en un comunicado advirtió que «no tolerará chantajes en la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica».

Para los socialistas extremeños, «los hechos o cuestiones singulares no pueden bajo ningún concepto suponer diferencias entre españoles» y añaden que «la negociación nunca podrá servir para enfrentar territorios. El modelo al que aspiran los socialistas es a uno que permita mantener los servicios públicos de calidad, basado en la igualdad, la justicia social y la solidaridad». Y explican: «Lo que no puede permitir el PSOE de Extremadura es que la negociación de la financiación autonómica se utilice como moneda de cambio en las negociaciones que se emprendan en los territorios». En este sentido, aseguran que oponen a

#### 'CASO KOLDO': CITADA LA MINISTRA ELMA SAIZ

EL 27 DE JUNIO. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien era consejera navarra de Economía y Hacienda durante la pandemia, comparecerá en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado el jueves 27 de junio.

#### COMPARECIENTES.

En la lista figuran también Teresa Cruz, ex consejera canaria de Sanidad; Conrado Domínguez, ex director del Servicio Canario de Salud, y Germán Rodríguez, quien fue jefe de gabinete de Salvador Illa cuando era ministro de Sanidad, según fuentes parlamentarias tras una reunión de la mesa de la comisión, en la que tiene mayoría el Partido Popular para la toma de decisiones.

reeditar «experiencias ya superadas como el pacto fiscal que propuso la Generalitat de Cataluña acordó cuando gobernada Mariano Rajoy».

Por último, recuerda que el pasado 22 de mayo se constituyó en la región una Comisión No Permanente de Estudio sobre Financiación Autonómica en el seno de la Asamblea de Extremadura. «Dicha comisión fue impulsada por el PSOE de Extremadura y respaldada por el resto de grupos parlamentarios. De la misma deberá salir una posición común de la comunidad autónoma extremeña de cara a la nueva negociación del modelo de financiación autonómica».

Otras federaciones consultadas por este diario avanzan que en los próximos días se pronunciarán también sobre esta cuestión, que marca ya las negociaciones para la confección del próximo Govern.

# La obsesión: el impulso oculto que cataliza la innovación

La obsesión es una fuerza ambigua y poderosa que evoca una mezcla de fascinación y temor. Instintivamente, solemos asociarla con connotaciones negativas. La palabra "obsesión" a menudo nos lleva a imaginar a alguien atrapado en un ciclo incontrolable de pensamientos, alguien que sufre y carece de dominio sobre sí mismo. Sin embargo, la historia nos ofrece una perspectiva diferente: la obsesión ha sido un denominador común en las personalidades más icónicas y brillantes.

Desde artistas y científicos hasta innovadores y pensadores, muchos de ellos han sido definidos por su inquebrantable dedicación y enfoque en sus pasiones. Nos lleva a preguntarnos: ¿Es realmente la obsesión una maldición que destruye la paz interior, o podría ser un don que impulsa a los individuos a alcanzar alturas inimaginables? Para comprender mejor esta dualidad, primero exploramos lo que la ciencia tiene que decir. Científicamente, la obsesión se describe como un estado mental donde una persona está dominada por pensamientos persistentes, recurrentes y, a menudo, no deseados. Hay estudios que sugieren que las mentes con altos niveles de actividad mental - característica fundamental de las mentes obsesivas – tienden a ser menos felices. El estudio argumenta que cuanto mayor es la actividad mental, mayor es la sensación de insatisfacción y ansiedad, fruto de un constante flujo de pensamientos y rumiaciones. Pero, ¿y si replanteamos nuestra perspectiva? ¿Podría ser que este mismo flujo incesante de pensamientos, ideas v sueños sea precisamente lo que impulsa a las grandes mentes a crear lo inimaginable? ¿No es esa sensación de insatisfacción lo que empuja a los innovadores a desafiar sus propios límites, una y otra vez? Paradójicamente, esta alta actividad mental, esta obsesión, es también una característica común entre las personas con altas capacidades. Está relacionada con una mayor actividad neuronal, lo que no solo indica una inteligencia superior, sino también una fuente potencial de brillantez, excelencia e innovación. Las personas obsesivas suelen compartir ciertos rasgos distintivos: una atención meticulosa al detalle, una búsqueda incansable de la perfección, una tendencia a la auto-superación, y una profunda sensibilidad y capacidad de observación de su entorno. Estos individuos poseen una capacidad única para sumergirse en sus intereses con una intensidad que les permite descubrir conexiones y matices que otros podrían pasar por alto. En el ámbito de la ciencia, la obsesión ha sido una fuerza impulsora fundamental. Los científicos, con su incesante curiosidad y su deseo de desentrañar los misterios del universo, a menudo pasan incontables horas realizando experimentos y explorando teorías complejas. La ciencia, por su naturaleza, requiere una dedicación casi obsesiva para avanzar en la comprensión del mundo natural. Los investigadores que se pierden en los detalles de una fórmula o en la precisión de un ex-

perimento están movidos por un impulso insaciable de descubrir la verdad. Es esta insistencia en la exploración y la verificación lo que ha llevado a descubrimientos que han cambiado nuestra visión del mundo y nuestra capacidad para interactuar con él. Desde la estructura del átomo hasta las vastas complejidades del cosmos, la ciencia avanza gracias a la obsesión por comprender lo desconocido. Cada teoría que se prueba y cada experimento que se lleva a cabo son testimonio de una mente que no puede dejar de buscar respuestas. La obsesión por descifrar los códigos de la naturaleza y desentrañar los secretos más profundos de la materia ha permitido avances impresionantes, desde el desarrollo de vacunas que salvan vidas hasta la creación de tecnologías que conectan el mundo. Sin esa obsesión por el detalle, por las constantes pruebas y verificaciones, muchos de los avances que hoy dapor sentados no habrían m o s sido posibles. Consideremos a alguien Isaac New- ton, cuya obsesión por des- entrañar los misterios de la grave- dad llevó al desarrollo de la lev de la gravitaciónuniversal, transformando así nuestra comprensión del universo. Newton pasó años perfeccionando sus teorías y es cribiendo sus obras, inclu- yendo el Principia Mathematica, uno de los libros más importantes en la historia de la ciencia. Su insaciable curiosidad y su obsesión por las leyes de la naturaleza le permitieron formular principios que han perdurado a lo largo de los siglos y que continúan siendo fundamentales para la física moderna. Otro ejemplo destacado de esta obsesión en la ciencia es Marie Curie. Su dedicación inquebrantable a la investigación en radioactividad le permitió descubrir elementos como el radio y el polonio. A pesar de los riesgos para su salud, Curie continuó sus experimentos con una tenacidad y un enfoque que fueron fundamentales para el avance de la física y la química. Su trabajo no solo le valió dos premios Nobel en diferentes campos científicos, sino que también sentó las bases para futuros desarrollos en medicina v física. En el mundo de la tecnología, la obsesión con la innovación y la mejora continua es igualmente vital. Los tecnólogos, a menudo inmersos en la creación y perfeccionamiento de nuevos dispositivos o programas, demuestran una pasión obsesiva por mejorar el estado actual de las cosas. La tecnología avanza a un ritmo rápido gracias a aquellos que no se conforman con lo que va existe. Estos innovadores buscan constantemente maneras de optimizar, de hacer las cosas más rápidas, más eficientes, y más accesibles. La obsesión en la tecnología no solo empuja los límites de lo posible, sino que también lo redefine, abriendo puertas a nuevas oportunidades y transformando la forma en que vivimos v trabajamos. Desde la primera computadora que llenaba una habitación entera hasta los dispositivos portátiles que hoy caben en nuestras manos, cada salto tecnológico ha sido impulsado por una obsesión por hacer más con menos. La miniaturización de la tecnología, la velocidad con la que se transmiten los datos, y la inteligencia cada vez mayor de los dispositivos son todos productos de mentes obsesivas que se niegan a aceptar límites. La obsesión por la eficiencia y la conectividad ha llevado al

desarrollo de redes que conectan a per-

sonas de todos los rincones del mundo v sistemas que procesan información a velocidades que antes parecían inimaginables. El arte, por su parte, es quizás el campo donde la obsesión se manifiesta de manera más visible y visceral. Los artistas, en su búsqueda incansable de expresión y belleza, a menudo se entregan completamente a su obra. La creación artística puede ser un proceso profundamente obsesivo, donde cada pincelada, cada nota o cada palabra se convierte en una pieza crucial de un rompecabezas mayor. Los artistas, movidos por una necesidad insaciable de comunicar su visión, pasan horas perfeccionando su trabajo, buscando siempre capturar la esencia de lo que quieren transmitir. La obsesión en el arte permite a los creadores explorar nuevas formas de expresión y desafiar las convenciones existentes. resultando en obras que no solo reflejan su tiempo, sino que también lo trascienden. La obsesión en el arte permite que las emociones más profundas y los pensamientos más complejos se traduzcan en formas tangibles que pueden tocar el alma humana. Cada color en una pintura, cada giro en una escultura. cada línea en un

poema, es el resul- tado de una mente que no puede de- jar de buscar la perfección en la e x - presión. Esta dedicación permite a los artistas crear obras que no solo reflejan s u tiempo y lugar, sino que también conectan con la humanidad en un nivel profundo y

universal. La obsesión por el detalle y la autenticidad en la expresión ha dado lugar a algunas de las piezas más conmo-vedoras y duraderas de la histo-ria del arte.

Pensemos en Van Gogh, uno los pintores más re- conocidos la historia, compa- ñero perpetuo de la obsesión. La intensidad de su dedicación al arte es palpable en las vibrantes v e m o cionalme nte carga das pin- ce ladas de sus obras. Vincent van Gogh es un claro ejemplo de cómo la obsesión puede influir en la creación ar- tística: A pesar de sus luchas per- sonales y su salud mental frágil, creó algunas de las pinturas más memorables y emotivas de la historia del arte. Su obsesión con la luz, el color v l a forma le permitió capturar la esen cia de su mundo con una intensidad y una belleza que han perdurado a través de los siglos. Su obra, aunque no fue apreciada en su tiempo, es ahora celebrada por su profundidad emocional y su innovación técnica. En la música, la obsesión con la perfección y la búsqueda de nuevas formas de expresión ha dado lugar a composiciones que han resonado a lo largo de los siglos. Los músicos, a menudo encerrados en sus estudios o practicando durante horas interminables, están impulsados por una pasión que los lleva a explorar cada matiz de su arte. La obsesión en la música no solo permite la creación de melodías que conmueven, sino también la constante evolución del sonido y la técnica. Ludwig van Beethoven es un ejemplo paradigmático de cómo la obsesión puede transformar la música. El genio revisaba y reescribía sus composiciones una y otra vez hasta que lograba plasmar el sonido que imaginaba en su cabeza. Esto se puede ver en las complejas estructuras en sus partituras y la profunda emotividad de su música, lo que ha dejado una huella indeleble en la historia de la música clásica. A pesar de su sordera progresiva, Beethoven se negó a dejar de componer y, de hecho, creó algunas de sus obras más revolucionarias en los últimos años de su vida. Su insistencia en seguir adelante, en experimentar con nuevas formas v estructuras, v en expresar sus emociones más profundas a través de la música, le permitió ampliar los límites de la música clásica y dejar un legado duradero que sigue inspirando a músicos y oyentes por igual. Su obra no hubiera sido posible sin la obsesión. En el ámbito de la literatura, la obsesión actúa como un motor implacable que impulsa a los escritores a profundizar en las complejidades de la condición humana. Este impulso persistente, que a menudo puede parecer abrumador y casi incontrolable, permite a los autores explorar, con una precisión meticulosa, las profundidades del alma y los laberintos de la mente. A través de la obsesión, los escritores no solo crean historias, sino que construyen mundos enteros que reflejan las intrincadas emociones y experiencias humanas. La obsesión fiesta en el literaria se mani-

deseo de capturar cada matiz de la existencia, de traducir lo efímero de las emociones y

lo inefable de los pen- s a mientos en palabras que resuenan profunda- mente con los lectores. Este fervor puede llevar a los autores a revisar y reescribir sus obras incansablemen-

cada

te, buscando la perfección en

frase y en cada diálogo. La

atención obsesiva al detalle permite que las na- rrativas se desarrollen con una au- tenticidad y una precisión que no solo cuentan una hissino que también invi- tan a los lecto- res a vivirla, a sen- t i r cada emo- ción y a compar- tir cada conflicto. Los escritores, impulsados por esta fuerza ob- sesiva, se u - mergen en la creación de m u n - dos ficticios tan detallados y co-herentes que parecentan rea - les como el propio mundo físic o . Cada ele- mento del entorno, cada ras- go de carácter, cada in-

teracci ón social se diseña con

un pro pósito v una visión clara,

pro- ducto de una mente que no puede dejar de imaginar y construir. La obsesión permite a los autores crear universos ricos y complejos que ofrecen a los lectores un escape profundo y resonante de la realidad, invitándolos a perderse en las páginas y a encontrar nuevas perspectivas sobre su propia existencia. Además, la obsesión en la literatura no se limita solo a la creación de mundos ficticios, sino que también se extiende a la exploración de temas profundos y universales. Los escritores se obsesionan con cuestiones de identidad, moralidad, amor v pérdida, abordándolas con una intensidad y una profundidad que permiten a los lectores enfrentarse a sus propias reflexiones y dilemas. La obsesión por desentrañar estas grandes preguntas de la vida lleva a los autores a construir narrativas que no solo entretienen, sino que también provocan y desa-

fían, invitando a los lectores a reflexionar

y a cuestionar. El proceso creativo mis-

mo está intrínsecamente ligado a esta

obsesión. La necesidad de escribir, de

expresar lo que se agita en el interior, se

convierte en una fuerza que guía al escri-

tor a través de días y noches de intensa dedicación. Esta obsesión por la escritura a menudo se convierte en una forma de vida, una pasión que consume y define, llevando a los autores a un estado de flujo donde la creación literaria se convierte en una extensión natural de su ser. En última instancia, la obsesión en la literatura permite a los escritores explorar las profundidades de la experiencia humana de una manera que pocas otras formas de arte pueden lograr. A través de su dedicación y pasión inquebrantable, los autores no solo crean historias, sino que también nos invitan a ver el mundo con nuevos ojos, a sentir con más intensidad v a comprender con más profundidad. La obsesión literaria, aunque a veces tormentosa, es una fuerza poderosa que enriquece nuestra comprensión de la vida v nos conecta con la esencia misma de la humanidad. Franz Kafka es un gran ejemplo de cómo la obsesión en la literatura catapulta y enriquece la creatividad. Él escribía sidad feintenbril, a menudo revisando y reescribiendo sus obras hasta la extenuación. Su obsesión por capturar las profun- didades de la ex-

Publicidad

bril, a menudo revisando y reescribiendo sus obras hasta la extenuación. Su obsesión por capturar las profundidades de la experiencia humana se refleja en la densidad psi-cológica y la complejidad te-mática de sus palabras interconectadas. El deporte es otro á m b i t o donde la obsesión juega un papel crucial. Los atletas, movidos por el deseo de superar sus propios límites y alcanzar la ex-

propios lím ites y alcanzar la excelencia, a menudo se someten a entrenamientos intensivos y regímenes estrictos. La obsesión con el rendimiento y la perfección física les permite superar obstáculos, romper récords y redefinir lo que es posible en su disciplina. La dedicación incansable y el enfoque inquebrantable que caracteriza a los grandes deportistas son testimonio del poder transformador de la obsesión. Sea cual sea el ámbito en el que se centren, las almas inquietas, siempre en busca de inspiración v belleza, son las que a menudo alcanzan niveles excepcionales de rendimiento. Son capaces de dedicar su energía a su pasión con una intensidad que a menudo se traduce en periodos prolongados de creatividad y producción. La obsesión actúa como una visitante exigente que no se va hasta que hemos superado nuestros propios límites. Esta relación simbiótica entre la obsesión y la musa creativa ha sido el motor detrás de muchas de las mayores obras de arte, avances científicos y desarrollos tecnológicos en la historia de la humanidad. Desde el descubrimiento de los secretos más profundos de la naturaleza hasta la creación de dispositivos que cambian nuestra forma de vivir y la producción de obras de arte que conmueven y desafían, la obsesión ha estado en el corazón de la innovación y la creación. Esta intensa dedicación y enfoque implacable ha permitido a los seres humanos explorar nuevas fronteras del conocimiento, la creatividad y la tecnología. Para todas las mentes obsesivas e incomprendidas del mundo: tenéis una página en blanco delante de vosotros v un universo de oportunidades dentro. No dejéis de buscar, no dejéis de soñar, y sobre todo, no dejéis de abrir esas puertas. Porque detrás de cada una de ellas se esconde el futuro más brillante que podamos imaginar. Y si lo que sientes es obsesión, puede que estés en un camino muy prometedor.

### ESPAÑA



La secretaria general de ERC, Marta Rovira, participa telemáticamente en un acto electoral durante la campaña de las europeas. EFE

### Rovira ya se abre a la vuelta a las urnas: «Estamos preparados»

El bloqueo de ERC a Illa aboca a un pleno de investidura sin candidato el 25 de junio

#### VÍCTOR MONDELO BARCELONA

La estrategia de Marta Rovira, la líder de ERC tras la dimisión de Oriol Junqueras, es nítida: plantear unas exigencias de máximos al PSC a cambio de su apoyo a la investidura de Salvador Illa y culpar a los socialistas de la repetición electoral en el supuesto de que no puedan asumirlas y la negociación zozobre.

«No cargaremos la repetición electoral sobre nuestros hombros. No tiene que ser nuestra responsabilidad», argumentó ayer la secretaria general de los republicanos, para después sostener que ERC «está preparada y tiene candidatos para parar un tren», en caso de que vuelvan a celebrarse elecciones autonómicas en Cataluña en octubre por el bloqueo de la investidura del ganador del 12-M. Hoy redundará en ese mensaje en un cónclave con los cuadros del partido para analizar la situación postelectoral.

La abundancia de presidenciables no resulta tan evidente como Rovira señala. Con Pere Aragonès amortizado y Junqueras inmerso en su particular «reflexión personal», en la formación independentista no son pocos las que la señalan como la mejor posicionada para ejercer ese rol, llegado el momento. En cualquier caso, con su afirmación, «la jefa» de ERC busca avisar de que continúa

#### Rechaza la financiación «singular» que le ofrece el Gobierno

Exige el concierto económico como condición para apoyar al PSC enrocada en su oposición a la investidura de Illa.

Entiende Rovira que todavía no ha recibido propuesta alguna de los socialistas para seducir a su formación a pesar de que la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ofreció el jueves una financiación «singular» a Cataluña que tenga en cuenta las «peculiaridades» de la región para favorecerla respecto al resto de comunidades autónomas.

«Cuando nosotros hablamos de singularidad en la financiación, hablamos de un acuerdo bilateral de Cataluña respecto al Estado español», precisó la secretaria general de ERC, quien así remarcó que aspiran a la concesión de un concierto económico a la vasca que permita la recaudación del 100% de los impuestos a través de una agencia tributaria propia, no a una financiación autonómica asimétrica que premie a Cataluña por encima del resto de comunidades, pero perpetúe su dependencia del fisco estatal.

Dos semanas atrás, Rovira fijó el pacto fiscal como requisito innegociable para que la negociación con el PSC pueda prosperar y añadió otro de gran calado: que el Gobierno se comprometa a abordar la negociación de un referéndum de autodeterminación a lo largo de la vigente legislatura española.

La segunda reclamación, la de la votación independentista, no está siendo recurrentemente subrayada en los últimos días por los republicanos, que están centrando sus esfuerzos en intentar amarrar el cupo catalán, esa «soberanía fiscal plena» que permitiría a Cataluña recaudar 52.000 millones anuales, según cal-

#### SIN FECHA PARA LA CONSULTA DE BARCELONA

#### «MOVILIZACIÓN» INESPERADA. La

presidenta de la federación de ERC en Barcelona, Eva Baró, asumió ayer «la responsabilidad de no haber calibrado bien el grado de movilización que se podía producir», en la consulta para ratificar o tumbar el pacto con el PSC para entrar en el Gobierno de Barcelona, hecho que llevó a la cancelación de la votación por falta de aforo.

**INVESTIDURA.** ERC

asegura que la votación se acabará produciendo, pero, por el momento, no aclara en qué fecha. Sostiene que esta buscando el día «más adecuado teniendo en cuenta la ronda de consultas en el Parlament», que se celebrará el próximo martes y miércoles y, tras la cual, Josep Rull, el presidente de la Cámara, deberá comunicar qué candidato se somete a la investidura el próximo 25 de junio o si esta queda desierta y comienza la cuenta atrás de dos meses hasta que se active automáticamente la repetición electoral.

culó el Govern de Aragonès antes de perder las elecciones.

El botín parece hoy tan inalcanzable como lo parecían los indultos o la amnistía, antes de certificarse. Pero existe una diferencia sustancial, en este caso. Pedro Sánchez concedió esas enormes contrapartidas para salvar su carrera política, circunstancia

#### Illa no quiere optar a la investidura sin el apoyo de ERC

#### Puigdemont también prefiere esperar a que se le aplique la amnistía

bien distinta a la actual, en la que Illa sería el beneficiado y el presidente del Gobierno el eventual perjudicado, al provocar un colosal enojo en Carles Puigdemont por entenderse con ERC, en lugar de cederle la presidencia de la Generalitat sacrificando a Illa.

Lo que puede darse por seguro es que las condiciones que ERC reclama no podrán ser satisfechas en los diez días que nos separan del 25 de junio, fecha prevista para la celebración del primer pleno de investidura en el Parlament, lo que aboca a una sesión sin candidato, un escenario casi inaudito que sólo tuvo lugar cuando nadie quiso presentarse para sustituir a Quim Torra tras ser inhabilitado.

El PSC lleva días preparando ese escenario, al sugerir que Illa no se presentará a la investidura sin tener asegurado el apoyo de ERC. En puridad lo necesitaría para que el presidente del Parlament, Josep Rull, lo designase, pero el dirigente de Junts estaría dispuesto a permitir que se expusiera a la votación para que se queme, como desea Puigdemont, aun sin haber recabado ese respaldo.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ya retó al socialista a ser el primero en optar a la investidura, pero Illa no quiere recoger el guante.

Puigdemont tampoco quiere ahora ser el primero en pedir la confianza de la Cámara para ser ungido, aunque esa era su idea inicial. La firmeza del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que ha declarado activa la orden de detención contra el fugado pese a la amnistía, aconseja al ex presidente de la Generalitat retrasar el pleno de investidura y, por ende, su vuelta; pues prometió regresar para esa primera sesión.

Tras tomar la presidencia del Parlament, Junts controla los tempos de la investidura y resulta cada vez más plausible que Rull recurra al denominado «acto equivalente», una argucia avalada por los servicios jurídicos de la Cámara tras la inhabilitación de Torra que permite activar la cuenta atrás de dos meses para la repetición electoral sin necesidad de que haya una primera investidura fallida, es decir, tras sólo constatar Rull que no hay candidato.



Lote 3, 19 JUNIO

Broche lagartija francesa de pp. S. XX con diamantes y brillantes de talla antigua

### ALCALÁ **SUBASTAS**

19 Y 20 DE JUNIO 17:30h



Lote 345, 19 JUNIO Reloj de pulsera JAEGER-LE COULTRE GRAND REVERSO **GMT Gold** 



Lote 863, 20 JUNIO **JOAQUÍN SOROLLA** Cabeza de perro



Lote 820, 20 JUNIO VIRREINATO DE PERÚ, PP. SIGLO XVIII

La flota Eucarística



Lote 921, 20 JUNIO **PABLO PICASSO** Visages aux taches (P.H. 1440)



Lote 806, 20 JUNIO



Lote 807, 20 JUNIO ESCUELA MADRILEÑA, SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVII ESCUELA MADRILEÑA, SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVII Huida a Egipto y Adoración de los Reyes Magos Anunciación y Adoración de los pastores





Lote 864, 20 JUNIO JOAQUÍN SOROLLA Retrato de María Lorente de Rodríguez

Exposición hasta el 18 de junio Núñez de Balboa 9 y 10. Horarios: L-V: 10:30 - 14:00h / 16:30-20:00h. S: 10:30-14:30h. Tel: + 34 91 577 87 97 info@alcalasubastas.es



19 Y 20 JUNIO COLECCIÓN DE PLATA ANTIGUA **VIRREINAL** 



Lote 922, 20 JUNIO JOAN MIRÓ Sin título, 1971



Visite nuestro catálogo online en nuestra web www.alcalasubastas.es

### **ESPAÑA**



'Txapote' y 'Amaia', en el banquillo de la Audiencia Nacional el pasado enero, en el juicio por el asesinato de Manuel Zamarreño. JAVIER LIZÓN / EFE

# Atentado resuelto: 'Txapote' mató al concejal Zamarreño

La Audiencia Nacional impone al etarra 110 años de cárcel por el asesinato del edil del PP, uno de los 379 casos sin resolver

#### MANUEL MARRACO MADRID

Las víctimas del terrorismo borraron ayer un atentado de la lista de
379 asesinatos de ETA sin resolver.
La Audiencia Nacional ha concluido que Francisco Javier García Gaztelu, *Txapote*, y su pareja y compañera de comando Irantzu Gallastegui, *Amaia*, fueron los autores materiales del asesinato del concejal
del PP en Rentería (Guipúzcoa) Manuel Zamarreño.

El 25 de junio de 1998, al paso del concejal, los terroristas accionaron el explosivo que habían adherido a una motocicleta. Zamarreño falleció y el *ertzaina* que le escoltaba sufrió graves heridas. Una mujer que pasaba cerca de la panadería de la que el edil *popular* acababa de salir también sufrió heridas.

No había condenados por ese asesinato de hace un cuarto de siglo, hasta ahora. La decisión no es definitiva, porque la sentencia de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional aún puede recurrirse ante el Tribunal Supremo.

Cuando fue asesinado, Zamarreño llevaba apenas 36 días en el cargo. Había aceptado sustituir a su amigo y compañero de trabajo en los astilleros José Luis Caso, al que ETA había matado unos meses antes. Por ese atentado también fue-

ron juzgados *Txapote* y Amaia, pero la sentencia de 2006 consideró que no había pruebas suficientes. Las Fuerzas de Seguridad están convencidas de su autoría, pero ese atentado sigue en la lista de asesinatos sin resolver.

El pasado enero, al concluir el juicio, Naiara Zamarreño se felicitaba por haber podido sentar en el banquillo a los dos asesinos de su padre y verles marcharse esposados. Ayer sentía «alegría» y «mucha paz por poder cerrar el ciclo» con la sentencia. «Es importante que en un asesinato tan vil, tras el acoso y derribo que sufrió mi padre, que al menos se

#### Su hija Naiara quiere que sirva de aliento a otros casos impunes

«Es importante que se sepa que hubo unos responsables» sepa públicamente que tiene unos responsables, *Txapotey Amaia*, y que quede registrado también para nuestra tranquilidad», decía unas horas después de conocer la sentencia. También celebraba que, «después de 26 años», el asesinato salga de la lista de atentados impunes y quiere que «sirva de aliento» para otros casos.

La Sección Segunda condena a los dos miembros del *comando Donosti* por un asesinato consumado, dos en grado de tentativa, lesiones, estragos y colocación de explosivos, todo ello con finalidad terrorista. La pena se acerca mucho a los 120 años reclamados por los fiscales María Luisa Llop y Marcelo Azcárraga y la propia familia.

Además, la Audiencia establece una indemnización de medio millón de euros para la viuda y para cada uno de sus dos hijos, y de 600.000 euros para el escolta por las heridas y el sufrimiento generado por el largo periodo de curación.

La condena no tiene repercusión para los dos etarras, que ya antes de esta sentencia tenían pendientes más años de cárcel que los 30 que como máximo tendrán que cumplir conforme a la legislación anterior. Sí la tiene para Naiara: «Es más una victoria moral personal que lo que les pueda afectar a ellos».



EN LA MONCLOA. Manuel, hijo del concejal del PP asesinado Manuel Zamarreño, en la recepción de José María Aznar en La Moncloa a 200 cargos 'populares' en el País Vasco, el 9 de julio de 1998.

En el juicio por el asesinato de Zamarreño –como antes en el de Caso– los dos etarras se negaron a declarar. «No voy a participar y me niego a defenderme», dijo *Txapote* al presidente del tribunal, Fernando Andreu. *Amaia* lo secundó.

Sí declaró el *ertzaina* herido, que relató así lo sucedido: «El día anterior habíamos quedado con el señor Zamarreño porque íbamos a ir a Donosti a una reunión que tenía con el partido para preparar un pleno. Llegué con el coche particular e hice una revisión de la calle de su domicilio, que era un poco peligrosa. Toqué el timbre y bajó. [...] Se metió hacia la panadería y yo le esperé. Cuando salió de comprar el pan dejé que me rebasara cuatro o cinco metros. Avanzamos un poco y se produjo la explosión».

El Tribunal considera acreditado que el atentado fue cometido por el *comando Donosti*, que en las fechas de los hechos integraban *Txapote, Amaia* y el etarra fallecido Luis Gueresta. El comando tenía como objetivo «matar a miembros del PP», como reflejan los diversos asesinatos ya atribuidos a los integrantes de este comando.

Los informes de las Fuerzas de Seguridad manejados en la investigación resaltan que ETA había decidido unos años antes dar un salto cualitativo y centrarse en políticos no nacionalistas. Zamarreño fue el séptimo concejal asesinado en tres años. A Gregorio Ordóñez, en 1995, le si-

guieron Miguel Ángel Blanco, José Luis Caso, José Ignacio Iruretagoyena, Alberto Jiménez-Becerril (junto a su mujer) y Tomás Caballero.

«La autoría material de los acusados ha quedado acreditada más allá de toda duda razonable», afirma la sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Ana Revuelta. «Los hechos se imputan al comando Donosti, único comando operativo entonces, integrado por los acusados y el fallecido Luis Gueresta, que funcionaban como una célula con los mismos objetivos e intereses; y en aquellas fechas solo ellos pudieron ser los coautores de la fabricación y colocación de la bomba explosiva en la motocicleta, adquirida personalmente por Irantzu Gallastegui días antes, puesto que los restantes colaboradores en ta-

les tareas asesinas habían sido detenidos en esas fechas. Todo ello nos lleva a la convicción fundada de la autoría de los acusados», concluyen los magistrados.

### ESPAÑA

### Muere en Ucrania un militar español que desertó

Infante de marina en San Fernando, pidió tres meses de excedencia y no regresó

#### CHEMA RODRÍGUEZ SEVILLA

En Los Corrales de Buelna, un pequeño pueblo de Cantabria, recuerdan perfectamente a los hermanos Antolín Zunzunegui. Iván, el mayor, y Sergio, el más pequeño, aunque se llevaban apenas un año. Los dos, buenos deportistas y los dos, con vocación militar. Hace años que no se les veía por este municipio de poco más de 10.000 habitantes, pero el nombre de Sergio corre desde hace días de boca en boca tras confirmarse su fallecimiento en el frente de Ucrania, víctima de la guerra desatada por Rusia tras la invasión de aquel país el 24 de febrero de 2022.

Fuentes de Defensa confirmaron ayer su muerte en el frente, un trágico desenlace que resuelve, sin embargo, el misterio sobre su paradero. Porque Sergio Antonlín Zunzunegui estaba, oficialmente, desaparecido desde diciembre de 2023. A partir de entonces se le consideraba un desertor tras no presentarse en la Brigada de Infantería de Marina Tercio de la Armada con base

en San Fernando (Cádiz), donde estaba destinado.

Fuentes militares explicaron a EL MUNDO que Sergio llegó allí en 2022, al poco de alistarse en el ejército y de firmar su primer contrato, por un período de tres años, que le comprometía a mantenerse en las filas hasta 2025. El cuartel del Tercio de Marina de San Fernando era su primer destino y allí ejerció como infante de marina sin incidencias, nada reseñable en su expediente. Hasta que en septiembre de 2023 pidió una excedencia de tres meses que justificó por «asuntos personales». Al parecer, dijo que necesitaba un descanso.

#### LA INVESTIGACIÓN

Debía reincorporarse en diciembre, pero el día señalado para que volviese a su destino no se presentó. A las 72 horas, sus superiores le dieron formalmente por no presentado y pusieron el caso en manos judiciales, quedando la investigación a cargo de la Guardia Civil. Desde entonces, nada se había sabido sobre Sergio, literalmente se lo había tragado la tierra.

Incluso, su madre, Elvira Zunzunegui había recurrido a los medios de comunicación para tratar de localizarle. Enferma, hace más de un año que abandonó, según relatan fuentes de la Policía Local de Los Corrales, el pueblo en el que había vivido siempre la familia para trasladarse a Potes.

En un reportaje publicado en *El Español*, la madre de Sergio contaba que no hablaba con su hijo desde hacía dos años y que fue su capitán el que la informó de que había desaparecido, que no se había presentado el día de Navidad en San Fernando. También contó que le habían informado de que su hijo había estado en Polonia y en Ucrania.

Allí le localizó la investigación abierta a instancia judicial, que también constató cómo el infante de marina se había desplazado a Ucrania con el objetivo de cumplir su deseo de combatir contra las fuerzas invasoras rusas, probablemente en alguno de los batallones de voluntarios extranjeros con los que cuenta el ejército de aquel país. Antes de desaparecer, dijo la madre, el soldado cerró sus perfiles en redes sociales y cortó todo contacto no solamente con ella, sino con amigos y conocidos.

En Los Corrales, Sergio y su hermano Iván no pasaron desapercibidos en el club de atletismo local, en el que entrenaron entre los años 2013 y 2015. «Eran buenos, aplicados, muy deportistas», recuerda Daniel Salmones, delegado del Club Atlético Corrales Maderas Peña Lastra. Sergio se alistó con solo 20 años y habría cumplido el próximo julio los 22 años.



Los agentes con el dinero hallado en la finca de Escatrón. GUARDIA CIVIL

### Desmantelan una secta «destructiva» en Aragón

Detenidos el líder y tres colaboradoras que captaban a mujeres y se enriquecían

#### C. RUBIO

La sociedad desaparecía en 2027, el líder de EVOL era el único que lo sabía y preparaba un «nuevo mundo» en el que captaba a mujeres, les prohibía el contacto con el exterior, no dudaba en ejercer la violencia y les obligaba a hacer cuantiosas donaciones. La Guardia Civil ha desarticulado en Escatrón (Zaragoza) esta secta «destructiva». Los agentes detuvieron al líder (en prisión) y a tres colaboradoras tras varias denuncias de víctimas de Barcelona.



#### **EL MENSAJE**



Mario Draghi durante su discurso, en el que adelantó parte del informe que entregará a Ursula von der Leyen a final de mes. BALLESTEROS / EFE

# El Rey: «Europa debe recuperar la competitividad, se juega su futuro»

Felipe VI ensalza como nunca los valores de la UE durante la entrega del Premio Carlos V

#### MARINA PINA CUACOS DE YUSTE

Los nuevos aires comienzan a entrar en la Jefatura del Estado. El nuevo jefe de la Casa, Camilo Villarino, comienza a marcar su impronta y es en la agenda diaria y los discursos donde se nota el nuevo rumbo de la Ca-

de se nota el nuevo rumbo de la Casa. Villarino, diplomático que hasta ahora se desempeñaba como jefe de gabinete de Josep Borrell, es un hombre de Estado, convencido de la importancia de la Unión Europea. Valores que comparte con su nuevo jefe, Felipe VI. El Monarca entrega todos los años el premio europeo Carlos V, un galardón que distingue a personalidades por su europeísmo. Una ceremonia marcada año a año en el calendario del Rey pero que este 2024, el primero con Villarino al frente de la jefatura de su Casa, ha tenido el tono más firme en la defensa de los valores de la Unión Europea

El Monasterio de San Jerónimo de Yuste, la que fuera la última residencia del emperador Carlos V se convirtió en el escenario de entrega del premio, que organiza la Fundación Yuste y esta edición distinguió al economista italiano Mario Draghi por su liderazgo al frente del Banco

en tiempos de incertidumbre.

Central Europeo y su defensa del euro como moneda única, decía el acta del jurado. «Yo no salvé el euro, ha sido un mensaje muy fuerte, cuando la realidad es que el euro no necesitó que le salvaran, se salvó a sí mismo», matizó sin embargo al final del acto Draghi ante los medios de comunicación, en referencia a la grave crisis económica que afrontó la zona euro durante sus años al frente del BCE. Unos minutos antes, Felipe VI le definía como «un artesano de obras y tejedor de consensos».

Y tras ensalzar la carrera de Draghi y el motor de estos premios el Monarca dedicó más de la mitad de su discurso a justificar y defender la Unión Europea. «Vivimos momentos decisivos en los que se está definiendo el mundo y la Europa que vamos a vivir. Tiempos que requieren valentía, solidaridad y compromiso para afrontar los grandes desafíos. Europa se juega su futuro», advirtió el Rey.

El Jefe del Estado recordó que el mapa geopolítico está cambiando y que, frente a ello, «Europa debe recuperar la competitividad», hacerlo buscando «una posición preeminente en el tablero geopolítico» y consiguiendo que la voz de Europa se oiga en el mundo «porque es la voz de



Felipe VI saluda a niños a su llegada al Monasterio de Yuste. BALLESTEROS / EFE

los valores que la representan». El Rey se refirió a «democracia, consenso constructivo y libertad» como los pilares sobre los que construir el proyecto común. Y para finalizar, afirmó: «Las palabras importan y estamos aquí escuchándonos. (...) Volvamos al verdadero valor de las palabras», pidió. «No dejemos de mirar a las estrellas de la bandera europea que simbolizan los ideales de unidad, solidaridad y armonía entre los pueblos de España».

Antes de las palabras de clausura de Don Felipe, Mario Draghi, demostró su carácter técnico y exper-

to en un discurso en el que aportó las líneas que él cree que Europa debe seguir para continuar siendo decisivos en el nuevo mapa geopolítico que se está configurando.

Draghi presentará a fin de mes un ambicioso informe a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una ambiciosa propues-

«Las palabras importan, volvamos a su verdadero valor»

#### «Vivimos momentos decisivos que definen al mundo»

ta con la que quiere que Europa mantenga su liderazgo. Draghi adelantó que el documento «delineará una política industrial europea que cumpla los objetivos fundamentales de los ciudadanos europeos». Felipe VI ha agradecido estas palabras, que ha bautizado, en términos de juventud, como «un spoiler».

En este sentido, Draghi anunció que su propuesta «reducirá las dependencias geopolíticas en países que no podemos continuar dependiendo» y también aseguró que «mantener altos niveles de protección social y redistribución no es negociable».

«Nos enfrentamos a dudas fundamentales sobre nuestro futuro (...) el paradigma previo que sostenía nuestros objetivos está desapareciendo. Necesitamos crecer más rápido y mejor, y el mejor camino para conseguirlo es aumentando nuestra productividad», insistió.

Draghi incidió en que son necesarias una serie de acciones políticas para terminar con la diferencia con Estados Unidos. «Lo primero de todo es que necesitamos reducir el precio de la energía», afirmó. Para justificar su argumento, a recordado que «en torno al 60% de las compañías europeas dicen que el precio de la energía es el mayor impedimento para invertir».

El ex presidente del Banco Central Europeo recordó que «el paradigma que trajo prosperidad en el pasado estaba diseñado para un mundo geopolítica-

mente estable. Pero las relaciones geopolíticas se están deteriorando». El economista aseguró que no quiere que Europa se vuelva protagonista: «Pero no podemos ser pasivos si las acciones de otros están amenazando nuestra prosperidad», reclamó antes de finalizar.





El Jefe del Estado realizando trabajo de despacho en el Palacio de la Zarzuela en las imágenes distribuidas por Casa Real. FRANCISCO GÓMEZ

### Felipe VI, en la intimidad: un Monarca que apenas duerme

Zarzuela distribuye fotos de su despacho por el X aniversario de la Proclamación

#### MARINA PINA

Son las siete de la mañana cuando los despertadores de la mayoría del equipo que trabaja en el Palacio de la Zarzuela comienzan a sonar. Entre sus rutinas está revisar lo que quedó pendiente el día anterior. Entre otros motivos, porque son muchas las mañanas en las que se encuentran anotaciones, correos electrónicos y encargos realizados de madrugada. Cuando ha terminado la jornada y Felipe VI se refugia en el Pabellón del Príncipe, continúa con su jornada.

El Rey y Doña Letizia llevan un año viviendo solos. La Princesa de Asturias está en la Academia General Miltiar y la Infanta Doña Sofía en el UWC Atlantic College de Gales, el internado donde cursa Bachillerato Internacional. Desde recién casados intentan, en la medida que lo permiten las agendas, cenar algo ligero juntos por la noche en casa. Después de aprovechar ese momento para ponerse al día -antes lo hacían con sus hijas, ahora solos-, Don Felipe continúa con el trabajo de despacho que le quedó pendiente cuando abandonó el edificio principal del complejo de la Zarzuela.

Don Felipe y Doña Letizia no se mudaron al Palacio tras la Proclamación, y prefirieron continuar en el Pabellón del Príncipe, el que había sido su hogar los diez primeros años de matrimonio. Así que el Rey reco-

En la soledad de su despacho toma las decisiones más relevantes

Le gusta el esquí y la vela, tiene una colección de relojes

rre cada mañana los metros que le separan de ese edificio para ocupar su despacho, que sí heredó de Don Juan Carlos y al que quiso dar su impronta personal. La oficina del Rey se ha visto en numerosas ocasiones, pero con motivo del décimo aniversario de la Proclamación, Zarzuela ha distribuido una nueva sesión de fotografías del Monarca realizando trabajo en el despacho.

En ellas, se ve al Rey sentado en la mesa de trabajo, bajo el amparo de Carlos III, el rey que más le inspira de la dinastía. Y con las banderas de España y la Unión Europea a sus espaldas, reforzando que el Jefe del Estado es símbolo de unidad y permanencia, como dicta el artículo 56.1 de la Constitución Nacional. Hay una tercera bandera más, y pequeña, pero al lado del Monarca. Se trata de su pendón de jefe del Estado, de color carmesí, con sus escudos de armas bordados.

Sobre la mesa, como siempre, una réplica del trofeo de Campeones del Mundo ganado por la Selección Española y de la Eurocopa. También un teléfono para realizar las llamadas necesarias y un montón de papeles pendientes de ser revisados. Entre todos esos papeles, la Carta Magna siempre está cerca del Monarca, ya que es la guía que marca el rumbo de su reinado y sus acciones.

En las instantáneas el Rey siempre aparece solo. Es en su despacho, dentro de una gran soledad, donde ha tomado importantes decisiones, que consulta con su equipo de colaboradores más estrechos, que se reúnen en una mesa circular situada al otro extremo de la sala, que cuenta con unos 20 metros cuadrados. Desde allí, por ejemplo, retransmitió a los españoles el discurso del 3 de octubre de 2017, donde llamó a restablecer el orden constitucional a determinados políticos catalanes que acababan de romperlo tras celebrar un referendum ilegal. Pero cuando las luces del despacho se apagan, Don Felipe sigue su trabajo en su casa.

Doña Letizia se acuesta temprano y se levanta a primera hora, pero da mucha prioridad, por salud, a las horas del sueño. Y es en ese momento en el que muchos dan por acabado  $ciones, hace \, anotaciones \, a \, informes \,$ que recibe de los trabajadores de la Casa y aprovecha para enviar correos, que ellos ven por las mañanas.

El Jefe del Estado trabaja por lograr el equilibrio entre su papel al frente de la primera institución del Reino y su vida personal. Porque más allá de la agenda pública que se publica cada viernes, hay un trabajo discreto en la sombra.

Un ejemplo: hace unos meses, el presidente de una compañía automovilística internacional con sede en España pidió reunirse con el Monarca. El Rey le recibió en audiencia privada. Este directivo quedó impresionado por los conocimientos de Don Felipe sobre el sector del automotor, y por los comentarios que le hizo de las fábricas que tienen en España. «Ojalá pudiera ficharle para mi empresa», bromeó después este CEO.

Don Felipe intenta disfrutar de la vida en la medida que puede. Más prudente que su padre, no ha dejado de esquiar en estos años, tampoco falta a su cita con la navegación, que se limita a la semana en la Copa del Rey Mapfre de Palma de Mallorca. En Zarzuela tiene una pista de pádel, donde sigue practicando el deporte con sus amigos. Es con los mismos con los que esquía todos los inviernos, al menos un fin de semana, generalmente en las pistas de Pirineos.

El deporte forma parte de la vida de la familia. Don Felipe, además, cuida su dieta, aunque con menos exigencias que la Reina. Toma zumo de tomate y también disfruta de cervezas o vinos. Tiene una amplia colección de relojes y gracias a la Combre de la Lengua de Cádiz se descubrió que toca el cajón flamenco, instrumento que practica en casa cuando puede. Cuando la Casa Real hizo público su patrimonio, en un ejercicio de transparencia que muestra tam-

#### DIEZ AÑOS EN UN DÍA DE FIESTA

ANIVERSARIO. Zarzuela ha preparado una intensa jornada de actos el próximo miércoles para celebrar el X aniversario de la Proclamación de Felipe VI. El día comenzará con un solemne relevo de la Guardia Real en el Palacio Real que los Reyes seguirán desde el balcón. El público podrá estar en la plaza.

CONDECORACIONES. Como acostumbra, Felipe VI entregará condecoraciones de la Orden del Mérito a 19 personas relevantes de la sociedad española en un acto con representantes de los poderes constitucionales de los últimos diez años. Seguirá un almuerzo en el Comedor de Gala.

FIESTA. Por la tarde, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía visitarán la galería de las Colecciones Reales con jóvenes de entre 17 y 21 años elegidos por la Fundación Hesperia. A continuación se proyectará un videomapping del Reinado en la fachada principal del Palacio Real.

el día cuando Don Felipe trabaja y se concentra mejor, en el silencio de la noche. Hay semanas que apenas duerme, poniéndose al día en temas de interés nacional, formándose sobre asuntos importantes para el país y tratando de hacerse una configuración mental de lo que tiene que afrontar. Es ahí cuando repasa intervenbién el carácter del Rey y su compromiso con la ejemplaridad, se descubrió que no gasta en exceso. Contaba 2,4 millones de euros en patrimonio, la suma de todos los años de asignación. Más allá de esto, las fotos distribuidas por Zarzuela muestran al Monarca en lo que más ocupa su tiempo: la Jefatura del Estado.

### ESPAÑA



SERGIO ENRÍOUEZ-NISTAL

### **JAVIER**

ABOGADO DETENIDO EN EL 'CASO FÉNIX'. Este ex colaborador de los Servicios de Inteligencia rompe su silencio tras ser encarcelado por ocultar el botín de Mario Conde y demostrarse falsa la acusación

### «La Guardia Civil me ofreció libertad a cambio de información del CNI»

ESTEBAN URREIZTIETA MADRID

El abogado Javier de la Vega (Madrid, 1967) fue detenido junto a Mario Conde hace ocho años en el marco de lo que la Audiencia Nacional bautizó como Operación Fénix. La Guardia Civil y la Fiscalía anunciaron a bombo y platillo que habían encontrado, al fin, el dinero que el ex banquero había robado de Banesto y que les habían cazado repatriando los fondos desde Suiza mediante sociedades instrumentales. De la Vega y Conde ingresaron en prisión y poco después el juez Santiago Pedraz dio carpetazo al asunto al comprobar que el dinero no procedía del banco sino del gran pelotazo previo de Conde en el sector farmacéutico que le hizo multimillo nario. Uno de los grandes fiascos judiciales de los últimos años desembocó en demandas millonarias contra el Estado que todavía siguen su curso y en la publicación de un libro, Inocente. Rejas de verdad para una acusación inventada (Almuzara, 2024), en el que De la Vega relata cómo vivió en primera persona aquel episodio en una época en la que no sólo asesoraba a Conde en sus negocios familiares sino que hacía lo propio con el CNI en operaciones sensibles. Pregunta. A usted se le acusó de traer a España el botín de Banesto. ¿Había algo de cierto?

Respuesta. Absolutamente nada. El caso Banesto estaba cerrado pero seguía abierta la pieza de responsabilidad civil, que fue impulsada por Fernando Grande-Marlaska y en la que se intentaron embargar propiedades que ni siquiera eran de Conde, como la finca mallorquina de Can Poleta, que era de su mujer. Lo que se produjo es una criminalización de un procedimiento civil y se planteó que había una serie de indicios de que Conde estaba repatriando el dinero oculto. Pero la mentira se desmontó muy pronto: el dinero procedía de la venta de Antibióticos – operación por la que Conde cobró 13.000 millones de pesetas y le catapultó como una de las grandes fortunas de España-.

P. ¿A qué atribuye usted entonces la operación judicial?

R. La causa última es un misterio. El año 2016 fue un año salvaje en el que se abrieron infinidad de causas en las que había gente con proyección mediática importante. La mayoría acabó en sobreseimientos o en absoluciones. Siempre que hay

un cambio de ciclo en España ocurren estas cosas: determinados brazos del Estado utilizan causas mediáticas con el mismo patrón. En nuestro caso se hizo un surtido variado: sólo faltaba el torero y la tonadillera. Había un banquero famoso, un colaborador de los Servicios de Inteligencia y una repatriación de 14 millones de euros. La foto era tremendamente atractiva.

P. Si el dinero que tenía Conde fuera de España tenía una procedencia lícita, ¿qué sentido tenía mantenerlo en Suiza?

R. Conde tenía dinero en Suiza cuyo saldo inicial desconozco, pero el origen la Agencia Tributaria ya ha dicho cuál es y si hubiera habido algún problema tributario con ese dinero, ya estaría prescrito. Conde vive de empresas que son conocidas y transparentes: una de cosmética, sus explotaciones olivareras... No había ni alzamiento de bienes ni los delitos fiscales de los que nos intentaron acusar.

P. Además de trabajar para Conde, usted prestaba servicios al CNI. ¿En qué consistían?

R. Meter al CNI en esta historia era muy atractivo. Yo desempeñaba una labor fundamentalmente internacional, que es mi especialidad. Los Servicios de Inteligencia no tienen todas sus necesidades cubiertas y acuden al sector privado en busca de especialistas. Desde el primer

«Un teniente coronel me sacó del calabozo y me hizo una oferta»

«Me pidió datos de pagos del CNI en secuestros en África; me negué»

«La Audiencia dice que el tiempo lo cura todo y no nos indemniza»

momento detecté un interés en información comprometida del CNI por parte de los investigadores.

P. En su libro desvela una «oferta» de de la Guardia Civil a cambio de contar secretos de La Casa.

R. En las primeras declaraciones en sede policial ya advertí que había un interés en la Guardia Civil en lanzar la caña a ver si picaba el pez. La Unidad Central Operativa (UCO) me hizo una oferta cuando estaba detenido: me dijo que me iría a mi casa si decía que los fondos eran de Banesto o podían serlo. Al mismo tiempo se me formularon preguntas sobre los supuestos pagos del CNI en secuestros en África. Me sacó del calabozo el teniente coronel Francisco Almansa, me dijo que me vendría bien estirar las piernas y me hizo esa oferta, que rechacé inmediatamente. Le expliqué que no tenía ni idea y que temas de esa naturaleza no se encargan a gente de fuera del Centro.

P. Ya en el pasado se vinculó a Conde con información confidencial de la Casa Real procedente de los Servicios de Inteligencia. ¿Disponían ustedes de datos comprometedores vinculados a la Corona?

R. Conde llegó a asociar la detención al principio con la elaboración de un libro sobre su relación con el Rey Emérito que estaba preparando.

P. ¿Volvió a recibir alguna propuesta de colaboración por parte de los investigadores?

R. Lo que se me hizo fue aislarme completamente. De Soto del Real me enviaron a Valdemoro para darme una vuelta de tuerca. La cuestión era que me había adaptado muy bien y había que apretarme. La Fiscalía fue tremendamente agresiva y se movió en un territorio de absoluta impunidad. El que se equivoca debe dar explicaciones y aquí no se ha hecho. Cuando se cayó la causa hubo un silencio porque se había producido un error que a nadie le gusta reconocer.

P. Conde y usted reclamaron una indemnización millonaria al Estado. R. Muchas veces el afectado quiere pasar página y olvida. Exigí 16 millones de euros por los daños materiales y morales que me habían ocasionado. Reclamé al Estado por un mal funcionamiento de la Administración de Justicia. Después de un año la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional me dijo que mi acción había prescrito y que el tiempo lo diluye todo. He recurrido al Supremo porque esa frase es inaceptable.

P. Los independentistas denominarían lawfare a su caso.

R. No creo que haya lawfare en España, lo que hay es un interés en politizar la Justicia. Hay determinados cuerpos de la Administración de Justicia que no tienen ningún sentido, como la Audiencia Nacional, que se ha convertido en una trituradora de vidas humanas ¿Por qué nos ocurrió a nosotros todo esto? Lo peor es que no lo sabemos: posiblemente se ha mezclado el afán de notoriedad con las guerras intestinas de cuerpos policiales contra el CNI.

### **OTRAS VOCES**



### Derecha, fango y ultraderecha, el G-7 del que nos protege Sánchez

#### **DOMINGO FRANCIA**

El Partido Popular gana las elecciones europeas en España, pero no le llega para lograr su principal objetivo: que España sea Francia.

#### <u>DIM</u>ISIÓN

Yolanda Díaz anuncia que dimite como líder de Sumar. Se hace inevitable recordar la cita de Chesterton de que el «periodismo consiste esencialmente en decir Lord Jones ha muerto a gente que no sabía que Lord Jones estaba vivo».

Como nunca se ha sabido muy bien qué es Sumar, y viendo que Díaz seguirá como vicepresidenta del Gobierno dentro del grupo Sumar, se hace indescifrable descubrir de qué ha dimitido.

Los votantes también han puesto en duda que exista este partido o, al menos, que la vicepresidenta del Gobierno exista mucho más que Alvise Pérez. En las elecciones gallegas, el PACMA fue el partido que determinó que Podemos ya no existía; y ahora Alvise se convierte en el nuevo listón, en la prueba de vida de que un partido ha dejado de existir.

La nueva marca a la izquierda de la izquierda nunca acabó de nacer, al igual que la vieja -Podemos- nunca acabó de morir. Más que competir por las elecciones europeas, parecía que ambos competían por el mejor outfit palestino. Que algo buenísimo habrá tenido que pasar el lunes en Palestina para que, de repente, todo el merchandising haya desaparecido de las conciencias

Una vez más se pone de manifiesto una jugada maestra de Pedro Sánchez Creíamos que se había aliado con Yolanda Díaz para fundar Sumar y acabar con Podemos, pero resulta que también se había aliado con Díaz para acabar con Sumar. «Sumar es el alma del Gobierno», dice la vicepresidenta segunda, aunque más bien parece el espíritu santo

#### MIÉRCOLES

#### **CGPJ**

Parece que por fin Pedro Sánchez ha encontrado la fórmula definitiva para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En vez de tratar de alcanzar un ya imposible consenso con la oposición, el presidente del Gobierno ha decidido que el consenso va a ser él. Ya conocemos la querencia de Sánchez

por hacer de la necesidad virtud y, en este momento, en los tribunales tiene mucha necesidad.

#### **PUIGDEMONT**

Para decirle a alguien que deje de liarla, o que dejen en paz a Puigdemont, o que simplemente se limiten a hacer lo que les digo, aunque sea incumpliendo las leyes, tampoco hacen falta 133 páginas.

No tengo claro que la justicia sea independiente, pero tengo clarísimo que nos está costando un pastizal en horas facturables para nada. Entiendo perfectamente a todos los jueces fiscales y funcionarios que trabajaron en el juicio del procés para llegar a esto, pero no porque Puigdemont sea inocente o culpable, que eso es lo de menos sino porque pocas cosas hacen más daño a uno que perder el tiempo. Lo mejor de todo es que ahora desde el Gobierno se anima al respeto absoluto a las decisiones judiciales.

Desde Cataluña se está desatando la tormenta perfecta entre la venida de Puigdemont, el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España. Sánchez tiene prisa, pero no

El PP gana

las europeas

pero fracasa

objetivo de

que España

sea Francia

Más que el

alma del

parece el

espíritu

En vez de

consenso con

la oposición,

decidido que

el consenso

será él

Sánchez ha

llegar al

santo

Sumar

Gobierno,

en su

porque Puigdemont venga a España y le quite el Gobierno a Illa o porque pudiera ser detenido y verse obligado a quitarle la Presidencia del Gobierno de España. Lo que teme es que pueda ser detenido cuando acuda al debate de su investidura y le haga la precampaña perfecta para la repetición electoral.

Cada día salen nuevas voces augurando el final de la legislatura de Pedro Sánchez, esta vez por parte del PNV y Miguel Ángel Revilla, un claro síntoma de que la cosa va para largo.

#### **VIERNES**

#### **MILEI**

El presidente argentino, Javier Milei, llega a la cumbre del G-7 como hace unos días llegó a una cumbre de Vox. El presidente

argentino habló y se abrazó con Meloni, Joe Biden y el resto de líderes mundia les, algo que no haría bajo ningún concepto Pedro Sánchez, y no porque no lo hayan invitado, que también, sino porque quizá preferían hablar de motosierras que del Estado palestino.

Su titánica tarea de salvar el planeta de la derecha, la ultraderecha y el fango nos está sacando del planeta

Todavía no ha empezado la Eurocopa de Alemania y España ya se ve campeona. Ya los tenemos donde queríamos

#### MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTONIO LUCAS

Esta semana Yolanda Díaz abandona sus cargos en Sumar, que se desintegra a buena velocidad / Meloni, a cambio, triunfa a la extrema derecha / Amenábar remata el rodaje de su Cervantes cautivo

### Sumar o la impericia de perder de vista el barranco

SUMAR YA POCO. Dicen por ahí: se veía venir el hundimiento.

Dicen esto y más cosas. Sumar, la coalición de izquierdas que propuso refundar algunos modales sulfúricos de la izquierda, no da más de sí. Yolanda Díaz salió de Podemos sin llegar a las manos y levantó Sumar para ser más gente. A esta hora todo es ya un poco nada. El derrumbe es fuerte y suena a definitivo. Esta operación de adioses hay que incorporarla al ideario colectivo. La izquierda vuelve a tropezar con sus mismos demonios. La izquierda

siempre se ahoga en la ola única que te hace naufragar cuando el mar aún está en calma. Dicen que si el hiperliderazgo y torpe elección de candidatas. Puede ser. La izquierda despliega una vez más su canción triste. En el peor momento, como tiene costumbre. Cada vez espera menos gente su tren. Cuando dejamos de ver en Sumar una lucha concreta asomó un peligro insalvable. Conviene leer a Montaigne: De caballos

amaestrados o de batalla.

eso mismo que

**MELONI Y EL** ABORTO. La extrema derecha es

desprende Giorgia Meloni. En algún filamento del cerebro de estos líderes regresados está el afán de cancelar derechos. El del

aborto es de sus predilectos, pues advierte quiénes son y a dónde vamos con ellos. Meloni ha impuesto que la palabra «aborto» desaparezca de la declaración conjunta del G-7. Borrar conceptos es, definitivamente, hacerlos desaparecer. Evaporarlos. Eso lo sabe todo el mundo. En asuntos de aborto, homosexualidad, parejas de hecho, diferencia o libertad individual y moral los partidos ultras nunca han sido estimulantes. A veces uno ya no sabe bien qué es ser de derechas o de izquierdas, pero cuando Meloni o sus pares europeos irrumpen y despliegan su retórica parda recobras la memoria. Demasiadas cosas

recuerdan a tiempos feos, estrechos, inquisidores. Ningún país potable invita a abortar, pero acepta la posibilidad de ejercer ese derecho sin clandestinidad. Lo otro es volver a *El secreto de* Vera Drake.

AMENÁBAR Y **CERVANTES.** El último gran estudioso del Quijote es Francisco

Rico. Esto es así. Y Francisco Rico murió hace un mes en Barcelona, a los 81 años. El Instituto Cervantes



Yolanda Díaz (Sumar). EUROPA PRESS



Giorgia Meloni, en el G-7. EFE

le rinde homenaje. Rico desplegó una inteligencia filológica abundante. En el análisis del Siglo de Oro y antecedentes era imbatible. También vitriólico, caprichoso, displicente, fumador. Nos quedamos sin saber qué diría de la próxima película de Alejandro Amenábar, El cautivo. Está rematando el rodaje en Sevilla. Entra a saco en los cinco años más confusos de Cervantes, los del cautiverio en Argel. Cómo pudo sobrevivir. A qué caprichos sirvió. Qué apetitos sació. Cómo logró salir. La película quiere alumbrar ese otro contorno del autor del Quijote juntando todo lo que se sabe para releer la historia. Ámenábar arriesga. Y arriesga con un icono formidable. Un sujeto fascinante y confuso; genial, dañado y oscuro. Será éxito.

### **MUNDO**







Francisco, con el presidente argentino, Javier Milei. AP



Volodimir Zelenski saluda al Pontífice. EUROPA PRESS

# Meloni impone su huella al G-7

• La primera ministra italiana logra excluir el aborto de la declaración final de una cumbre a su medida • El Papa Francisco, invitado protagonista del foro, aboga por regular el uso militar de la inteligencia artificial

#### RAQUEL VILLAÉCIJA

Hasta esta semana, la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, era vista por sus socios europeos del G-7 (el grupo de países democráticos más industrializados) con cierto recelo. Pero el panorama político que arrojaron las urnas el pasado domingo en las elecciones europeas, donde la extrema derecha avanzó en muchos países, le han dado una posición de fuerza inesperada. Anfitriona de la cumbre que se celebra estos días en la ciudad italiana de Bari (Italia tiene la presidencia rotatoria), de momento ya ha logrado su primera victoria: excluir del texto de declaración final el respaldo explícito al aborto, una de las líneas rojas de Meloni.

La italiana ha impreso su huella en esta cumbre, donde el jueves ya recibió exultante a líderes como Emmanuel Macron o Olaf Scholz, tocados por los comicios. En los borradores previos del texto sí que figuraba esta mención a la interrupción voluntaria del embarazo «segura y legal», pero para Roma eso generaba un conflicto. Esta decisión generó ciertas tensiones con países como Francia, que lo incluyó en su Constitución hace unos meses, y que quería reforzar el apoyo a esta medida.

La falta de sintonía entre Emmanuel Macron y Giorgia Meloni es palpable, aunque los líderes han decidido pasar por alto este asunto en una cumbre en el tema urgente era aprobar un préstamo de 46.000 millones para Ucrania. El texto no incluye de forma expresa el compromiso de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, sino que la referencia es más indefinida y se limita a señalar la voluntad de promover la salud re-

Meloni justificó que, en el contexto actual, no había motivo para generar una controversia sobre el tema. «Creo que es profundamente equivocado, en tiempos difíciles como estos, hacer campaña (para



El Papa Francisco, invitado al G-7, conversa con el presidente de EEUU, Joe Biden. GIUSEPPE LAMI / EFE

unas elecciones) utilizando un foro valioso como el G-7», señaló a los periodistas, en referencia al momento preelectoral que vive Francia. Macron acaba de disolver la Asamblea y ha convocado elecciones legislativas anticipadas.

En la declaración del G-7 de Hiroshima de 2023, sí se incluía esta alusión. Pero en un contexto geopolítico muy complejo y con Europa digiriendo los resultados electorales, los líderes han optado por el consenso. Meloni salió reforzada, pero no así el canciller alemán ni el presidente francés, mientras que el premier británico y el presidente de EEUU, Joe Biden, se enfrentan en otoño a sendas elecciones de resultado incierto.

Meloni recibió entre una gran expectación a líderes invitados al margen del G-7, como los presidentes de Argentina, Javier Milei, y el de Brasil, Lula da Silva, además del Papa Francisco. Es la primera vez que el representante de la Iglesia Católica participa en una reunión de este tipo. Si el saludo entre Macron y Meloni fue más tenso, Milei fue recibido calurosamente, con abrazos y risas. El presidente argentino, que hace meses criticó con dureza a Francisco, se mostró cariñoso con el sumo pontífice en el encuentro. La italiana le había invitado personalmente a la cita, a pesar de no formar parte del grupo. «Has hecho un largo viaje para estar aquí»,

#### CONFLICTO EN GAZA

PLAN DE BIDEN. Los miembros del G-7 respaldaron el plan de alto el fuego en Gaza del presidente de EEUU, Joe Biden, e instaron al grupo armado islamista Hamas a aceptarlo, informa Efe

AVISO A ISRAEL. Los países más poderosos del mundo urgieron a Israel a «abstenerse» de una «ofensiva militar a gran escala» en Gaza.

Los dos mandatarios participaron en una sesión sobre inteligencia artificial que protagonizó el Papa. El Sumo Pontífice abogó por una ética que regule el uso de esta nueva tecnología, una cuestión que preocupa al Vaticano. El Papa Francisco, que tiene 87 años y cuyo estado de salud es delicado, llegó en helicóptero a Borgo Egnaza, el resort de lujo donde se celebra el cónclave de líderes.

El Papa advirtió contra el uso militar de la IA y pidió que se prohíban las llamadas armas autónomas letales. «Es una drama como el de los conflictos armados, es urgente replantearse el desarrollo y el uso de estos dispositivos. Ninguna máquina debería elegir jamás poner fin a la vida de un ser humano», aseguró en su discurso.

Los expertos consideran que la IA es una gran revolución en el campo del equipamiento militar y existe el temor de que todo tipo de armas puedan llegar a transformarse en sistemas autónomos.

El grupo alcanzó el jueves un principio de acuerdo para usar los fondos rusos confiscados como castigo por invadir Ucrania para ayudar a Kiev. Este deberá ser ratificado por los líderes. Serán 46.000 millones de euros que se articularán en forma de préstamo. El presidente ucraniano se reunió este viernes con el Papa al margen de la cumbre.

«Hablamos sobre las consecuencias de la agresión rusa contra Ucrania, del terrorismo aéreo ruso y las expectativas de la cumbre de la paz», dijo Zelenski en Telegram. Se refiere a la que arranca hoy en Suiza, donde líderes de varios países se reunirán en apoyo a Kiev

Si Ucrania acaparó el debate en la sesión del jueves, ayer los líderes del G-7 también lanzaron críticas a China, a la que piden en el comunicado final que deje de enviar componentes de armas a Rusia. También la acusan de competencia desleal por subvencionar ilegalmente el coche eléctrico.

### **MUNDO**



La primera ministra italiana, Giorgia Meloni (centro), junto con el resto de líderes del G7, en la cumbre de Italia. LUDOVIC MARIN / AFP

### G7 y laberinto de la Unión



EQUIPAJE DE MANO ANA PALACIO

Finaliza hoy el G7. Este plenario reúne a los líderes de los grandes actores globales por peso económico y militar, que son democracias liberales consolidadas, Canadá, Estados Unidos, Japón y Reino Unido, junto con Alemania, Francia e Italia (la Unión Europea participa con carácter permanente, sin ser miembro). Mucho ha cambiado el mundo desde la inauguración, hace medio siglo, de esta tenida anual informal ideada por los máximos responsables de las potencias anti-comunistas para debatir preocupaciones económicas apremiantes, entre las que sobresalían en aquellos años, además del colapso del sistema de convertibilidad fijo, la inflación y la primera crisis del petróleo. Representaban entonces, en términos nominales, un 70% del PIB planetario.

Hoy los titulares rondan el 40% en esa misma escala. Y sin perjuicio del relato prevalente que enfatiza el papel del afianzado nominalmente «Sur Global» emergente y la mayor «representatividad» del G20-junto a los regodeos abiertamente derrotistas respecto del orden internacional nacido tras la Segunda Guerra Mundial y sus creadores-, se trata del foro faro de Occidente, con indudable trascendencia en los avatares de la humanidad. Al cierre de esta reflexión, todavía pendiente de publicarse el tradicional comunicado final, el balance -tanto en hitos decisorios como en imagen- supera con creces las pesimistas expectativas. En particular, después de meses de deliberaciones, se desencalló la utilización de los beneficios generados por los activos rusos congelados para ayudar a Kiev.

Las discusiones comenzaron el jueves con sesión en torno a «África, cambio climático y desarrollo», seguida del *thème du jour*—Oriente Medio y la guerra de Israel en Gaza—. Remataba la jornada la omnipresente cuestión de Ucrania. Ayer, los mandatarios trataron de «Migración», «Asia-Pacífico y seguridad económica». Completaba la jornada—antes de las «Conclusiones»—un intercambio curiosamente rotulado «Inteligencia artificial y energía/África y Mediterráneo»; y la nutrida lista de invitados reflejaba esta declinación de prioridades colectivas.

La selección de países merece, sin embargo, segunda lectura. «Por atún y a ver al duque» -descubre intereses gubernamentales de la rutilante Presidenta del Consiglio-. Está, claro, la primicia del Papa dando publicidad a la iniciativa sobre ética en el ámbito de la Inteligencia Artificial inspirada por el Vaticano, en cuyo lanzamiento (en enero de 2023) tuve el honor de participar. Y no cabe desligar el agasajo a Túnez de los acuerdos bilaterales recientemente firmados en materia de inmigración. Más relevante, incluso, la acogida en Bari de Emiratos, y sobre todo Argelia (España deberá haber tomado nota) traduce el objetivo estratégico de consolidar Roma como centro neurálgico mediterráneo-africano de seguridad energética -de presente y de futuro- para

Sin mengua de lo anterior, no podemos pasar por alto hasta qué punto los protagonistas de la instantánea —a excepción de la exultante Giorgia Meloni— transpiran dificultades, y cómo éstas se focalizan en los dos protagonistas de la Unión Europea. Cierto, el canadiense Justin Trudeau declara pensar en renunciar casi a diario; caen a pique los índices de popularidad del japonés, Fumio Kishida; el británico Rishi Sunak se enfrenta a una dura campaña desde un par-

tido conservador en riesgo de extinción; y las perspectivas de un segundo mandato de Joe Biden se tambalean.

Pero lo que ha acaparado el interés es la excepcional crudeza de la crisis desencadenada el 9 de junio en la UE. Olaf Scholz lamiéndose las heridas de los comicios europeos; la fuerza –arrolladora en los *Länder* del Este– de AfD (*Alternative Für Deutschland*). Y, mayormente, Emmanuel Macron consolidando cotas de aversión entre la ciudadanía francesa desconocidas en la historia de la Presidencias de la *République*. Porque Francia representa –hoy– en nuestro imaginario colectivo la esencia de la amenaza populista.

En términos generales, contra las virtudes tradicionalmente asociadas con el liderazgo—confiabilidad, buen juicio, dedicación al interés público, honradez y una brújula moral— prolifera la explotación carismática populista, sustentada en una supuesta conexión con la gente del común por encima de las instituciones. El peligro de esta situación reside en la pretendida

Acapara el interés la crudeza de la crisis desencadenada en la UE el 9 de junio

Francia representa hoy en el imaginario la esencia de la amenaza populista



conexión empática del abanderado demagogo con sus votantes—los únicos a contar que socava los controles y equilibrios que limitan el poder personal en una democracia moderna: los tribunales, la legislatura, los medios de comunicación independientes y una burocracia no partidista.

En este punto de la reflexión, Equipaje de Mano ha de salir de su ámbito natural de análisis internacional. Lo contrario sería limitarnos a glosar «la paja en el ojo ajeno». De esta desviación de reglas -autoestablecidas para la columna- queda motivada la sesión de control al Gobierno, el martes pasado, relacionada con las cuentas electorales del domingo, y la posterior entrevista del presidente Pedro Sánchez en TV anunciando, en tono chulesco y jactancioso («yo tengo muchos defectos, pero hablo claro») un paquete «de calidad democrática» antes de que «termine el verano». Declaración humpty-dumptiana donde las haya (como en Alicia en el país de las maravillas, «cuando yo uso una palabra, significa exactamente lo que yo quiero... ni más ni menos»), que presagia medidas deletéreas. Y están las formas. El desprecio de las formas y el respeto debido en el debate político: fardando de «vamos a ganarles [...] y si no al tiempo», el anuncio vino rodeado de descalificaciones hacia el PP -partido ganador de las elecciones-, relegado a mero comparsa de las -por él acuñadas- «tres ultraderechas».

Las democracias liberales se distinguen por su capacidad de auto-reforma y adaptabilidad, factores clave que sustentan su habilidad para prosperar con el tiempo. Esta flexibilidad inherente permite a nuestras sociedades evolucionar en pensamiento y adaptar nuestras instituciones. Esta ductilidad –entendimiento dentro del respetono puede nunca traducirse en aceptación de lo inaceptable.

El populismo—de toda laya—pone en riesgo la resiliencia que es el corazón de los principios democráticos liberales. Nos toca, a todos, reaccionar.

### EUROPA EN GUERRA

#### LA DIPLOMACIA



Soldados de la 3ª Brigada de Ucrania entrenando movimientos de asalto a posiciones enemigas en una base cercana al frente. ALBERTO ROJAS

### Los cimientos de una paz aún lejana

#### La cumbre de Suiza no detendrá a Putin, pero tampoco le regalará una victoria

#### ALBERTO ROJAS

¿Cuando se acabará la guerra de Ucrania? La pregunta que muchos se hacen en Europa desde hace dos años y medio sigue sin respuesta. La llamada cumbre de Suiza por la paz, con la participación de más de 90 países, pero sin el invasor ruso como invitado, no está concebida para acelerar el fin de las hostilidades como su nombre indica, pero sí para solidificar los cimientos sobre los que esa paz debe reposar.

Existe un consenso general: cuanto más férreas sean las convicciones de los aliados de Kiev sobre esa idea de mínimos, más difícil será para Vladimir Putin esgrimir exigencias maximalistas. «Algún día, tanto rusos como ucranianos comenzarán a negociar, lo que significará que ambos harán concesiones a la otra parte. Nuestro trabajo es hacer posible que los ucranianos tengan que hacer las menores concesiones posibles», aseguró ayer de forma anónima un alto funcionario de Estados Unidos. Es un buen resumen del sentir general de los socios de Ucrania.

Ayer, para marcar la agenda de la cumbre, el autócrata ruso lo intentó de nuevo con unas peticiones sorprendentes para sentarse a negociar: «Las tropas ucranianas deben retirarse completamente de las regiones de la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk, Jersón y Zaporiyia». No contento con eso añadió que Kiev «no podrá ingresar en la OTAN». Es decir, Moscú exige que Ucrania no sólo renuncie al territorio que Rusia ya ha ocupado, sino una buena parte de las regiones que en dos años y medio no ha podido conquistar. Esto se traduce en un intento de conseguir en las cancillerías la victoria que no ha conseguido en el campo de batalla, donde administra, a base de enormes bajas y pérdida de material, los territorios conquistados (y arrasados) sobre todo durante las primeras semanas de invasión

La propuesta fue rechazada inmediatamente por Ucrania sin que nadie se la tomara muy en serio. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, bromeó sobre ella: «Se trata de que los rusos abandonen el territorio ocupado de Ucrania, no que los ucranianos abandonen su propio territorio». Lloyd Austin, secretario de Defensa de EEUU, aseguró que «Putin no tiene ningún derecho a imponer nada».

¿Por qué vuelve ahora a hablarse de paz? Muchos analistas consideran que el recurso militar ya ha dado todo lo que podía dar de sí en una invasión como esta. Es decir, es igual de difícil que Ucrania tumbe del todo a Rusia como que Rusia lo haga con Ucrania. Como muestra, la última ofensiva rusa al norte de Járkiv ha acabado tan atascada como las todas anteriores. Miles de drones cada vez más baratos y más letales surcan los cielos sobre el campo de batalla captando cualquier movimiento e impidiendo rupturas del frente por sorpresa. Si no nace una nueva tecnología que se imponga a esa realidad la guerra se atasca.

La ventana de oportunidad que Vladimir Putin veía abierta de par en par desde este invierno comienza a cerrarse. En las mejores condiciones posibles, con un ejército ucraniano cansado, sin rotaciones y con poca munición, las tropas de la Z han conseguido en los últimos seis meses unas cuantas aldeas destruidas en el Donbás, algo consecuente con la estrategia de mancha de aceite en la que llevan en la región desde 2014, pero insuficiente para romper el frente. La Operación Militar Especial, que iba a durar tres días para los voceros del Kremlin, sigue atascada en su tercer año mientras consume vidas, territorios y recursos como un agujero

Además, en estas últimas semanas vuelven a atravesar las fronteras de Europa toneladas de munición, nuevos equipos de defensa antiaérea y centenares de vehículos blindados camino del frente para aliviar una situación que, por momentos, llegó a ser muy preocupante para Kiev. Como ya sucedió en 2023, la ayuda militar entregada, al margen de titulares grandilocuentes, permite a Ucrania seguir defendiendo el territorio que controla, pero no hacer colapsar a Rusia. Existe un miedo en Occidente a que la situación en Moscú se

La ofensiva rusa de Járkiv se ha atascado como todas las demás

Moscú pretende conseguir lo que no ganó en el campo de batalla degrade tanto que provoque la caída de Putin o la disolución de la Federación Rusa en pequeños reinos de taifas, pero con armas nucleares.

Ucrania por su parte trata de poner en marcha una segunda movilización cuyos primeros reclutas estarán disponibles muy pronto. Pero Kiev mira con preocupación los ataques a larga distancia contra infraestructuras civiles, como las centrales energéticas. Los cortes de luz durante varias horas al día son ya comunes en todo el país y este invierno pueden suponer todo un desafío para una población ucraniana cada vez más castigada. Atacar a los civiles es otra de las estrategias habituales del Kremlin y, entre las exigencias de Ucrania para una paz, está la de que sus responsables tengan que responder por los crímenes de guerra.

El Kremlin no ha enseñado desde el principio de la invasión sus verdaderas cartas, seguramente porque esas cartas han ido cambiando. Tampoco nadie conoce lo que en ciencia militar se llama «teoría de la victoria», es decir, qué objetivos se marca Moscú para ganar la guerra. Al principio, aunque ahora lo niegue, Putin diseñó una operación para tomar Kiev y tumbar el gobierno Zelenski. Pero fue derrotado y no consiguió ni acabar con el estado ucraniano, ni conquistar una sola ciudad importante, ni disuadir a los aliados de Ucrania de no ayudarla militar y económicamente. Ahora desea lograr algo que asegure su régimen, algo a lo que poder llamar «victoria» al precio que sea.

### **MUNDO**

### Preocupación por la salud de Biden

Sus lapsus causan alarma entre los demócratas y lastran su campaña electoral

PABLO PARDO WASHINGTON

Gane quien gane las elecciones del 5 de noviembre, Estados Unidos será gobernado por un octogenario. Si el vencedor es Donald Trump—que ayer, precisamente, cumplió 78 años—, estará en la Presidencia hasta que haya cumplido los 86. En caso de que sea Joe Biden, dejará el cargo con 87.

La edad de los candidatos a la Casa Blanca revela que la gerontocracia política que gobierna EEUU goza de una excelente salud. Otra cosa es la salud de los políticos que forman parte de esa gerontocracia. Ésa es una materia complicada, especialmente por el tremendo esfuerzo físico, mental y psicológico que exige el cargo más poderoso y complicado de todos: la Presidencia. Es un problema especialmente serio para Joe Biden, cuyo estado de salud mental preocupa tanto por sus constantes meteduras de pata como por el hecho de que la Casa Blanca le tiene blindado. Sus mítines de campaña suelen ser muy pequeños. Sus asesores dicen que es para preservar el carácter íntimo y directo de estos encuentros. Pero el contraste con los de Trump, que adora las multitudes, es obvio.

Son cuestiones de política interna. Y que, además, no se hablan en público. Ni siquiera los políticos de la oposición republicana utilizan el estado de salud del presidente como arma electoral, aunque sí lo hacen cuentas como el Comité Nacional Republicano. Algunos de esos vídeos -como el de esta semana en el que Biden parecía sentarse en una silla imaginaria junto a Macron-son falsos. Otros, no. Ése es el caso de su mirada perdida en la foto de familia del G-7, cuando la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tuvo que guiarle de vuelta al grupo, o su giro de 180 grados con el presidente francés Emmanuel Macron y la primera dama de ese país, Brigitte, en una ceremonia de homenaje a los héroes de Normandía. En el homenaje también estaba la esposa de Biden, Jill, a quien muchos acusan de ser la responsable de que el presidente se haya decidido presen-

El presidente Joe Biden, el pasado jueves en el G-7, en Italia. MANDEL NGAN/AFP

tar a un segundo mandato. Según esa rumorología, Jill Biden quiere seguir siendo primera dama, y ha convencido a Joe de que siga en política pese a su poco entusiasmo. La condena de su hijo Hunter, además, es un golpe psicológico adicional para Biden, que siempre ha tenido a gala su condición de hombre de familia.

Como parte de ese blindaje, Biden apenas da entrevistas ni ruedas de prensa. Cuando lo hace, es en unas condiciones extremadamente controladas. Y aun así hay motivos de sospecha acerca de las facultades mentales del presidente. En las ruedas de prensa ha sido fotografiado en numerosas ocasiones con *chuletas* en las

que no solo están las respuestas, sino incluso los nombres de los periodistas a los que va a dar la palabra. La negativa de la Casa Blanca a que Biden dé una entrevista al *New York Times* es uno de los principales factores en el desencadenamiento de la feroz guerra que libra el diario, que es un tradicional defensor del Partido Demócrata, y la Casa Blanca. El *New York Times* se ha vuelto contra Biden, con una posición editorial que ha enfurecido a numerosos demócratas, para quienes el diario de referencia

en EEUU está tratando de igual manera al presidente que a Trump, pese a que el primero nunca trató de robar unas elecciones.

Los problemas de Biden con la edad tienen un reflejo electoral que va mucho más lejos que el New York Times. En febrero, una encuesta de la cadena de televisión NBC mostraba que el 62% de los votantes consideraba que el presidente «carece de la salud física y mental para un segundo mandato», frente al 36% que opinaba eso de Trump, cuyas meteduras de pata también son gloriosas, pero que parecen deberse a todo lo contrario que las de Biden.

Donde el actual presidente aparece perdido, el republicano resulta todo lo contrario, mezclando ideas y frases a menudo inconexas, pero que generan la impresión de que su mente va más rápido que su lengua. Lo mismo sucede con sus movimientos. Biden parece que no puede andar. Trump camina deprisa. Y, cuando se equivoca de salida —lo que es muy frecuente— le pasa por ir a toda velocidad.

Desde la Casa Blanca, se afirma que todo va bien. «La cabeza de Biden está perfectamente», afirmaba el lunes una persona que se reúne con él cada 15 días, aproximadamente. «Lo que pasa es que físicamente está mayor», admitía. Eso es innegable. Biden ha experimentado un bajón enorme en la Casa Blanca. A ello se

suma un problema motriz que hace que las piernas le fallen y que esté en permanente riesgo de caer. Eso es algo que provoca terror entre su equipo, que teme que el presidente tropiece en el césped de la Casa Blanca o en cualquier pasillo de una cumbre. El resultado, a su vez, es más aislamiento. Y, con él, más rumores.



### **JOAQUÍN MANSO**

(Director de El Mundo)

presenta el libro de

ALDO CAZZULLO
"ROMA, EL IMPERIO INFINITO"

HOY SÁBADO 12:30h EN LA FERIA DEL LIBRO

Pabellón Europa (próximo caseta 208 - Harper Collins)





### **MUNDO**

### La princesa Kate «progresa bien» y reaparecerá hoy

El avance en el tratamiento contra el cáncer le permite asistir al 'Trooping the Colour'

#### EDUARDO ÁLVAREZ

No había mejor regalo para la celebración del cumpleaños del rey Carlos III que la reaparición en público de su nuera, la princesa Kate, por primera vez desde que a mediados de marzo hizo público en una valiente grabación de vídeo que padece cáncer. Y parece que, en efecto, este mediodía la esposa del heredero, el príncipe Guillermo, estará presente en la icónica balconada de Buckingham junto al resto de la familia real británica. Así se desprende del comunicado que la propia Kate hizo llegar ayer por la tarde a los ciudadanos, a través del Palacio de Kensington, en el que aseguró que está teniendo «buenos progresos» en su tratamiento y expresó su voluntad de asistir al Trooping the Color, el magnífico desfile militar en el que participan destacamentos de los tres ejércitos británicos, así como regimientos de otros países de la Commonwealth, y que sirve para festejar por todo lo grande y de modo oficial el cumpleaños del monarca de turno, en este caso Carlos III, a pesar de que el hijo de Isabel II nació el 14 de noviembre.

Había enorme expectación en los últimos días ante la posibilidad de que la princesa de Gales participara en las celebraciones, algo que conforme se acercaba el fin de semana cada vez parecía más viable ya que Kensington ni lo confirmaba ni lo desmentía, dejando la puerta abierta. Una reaparición no sólo muy esperada sino sobre todo esperanzadora, ya que vendría a poner grandes dosis de optimismo sobre la recuperación de Kate, quien, sin embargo, quiso ser muy prudente y realista en el comunicado de ayer, en el que podía leerse que «aún no estoy fuera de peligro».

«Como sabrá cualquiera que se someta a quimioterapia, hay días buenos y días malos», subrayó la princesa. «En los días malos te sientes débil, cansada y tienes que rendirte a que tu cuerpo descanse. Pero en los días buenos, cuando te sientes más fuerte, quieres aprovechar al máximo el sentirte bien. Estoy aprendiendo a ser paciente, especialmen-

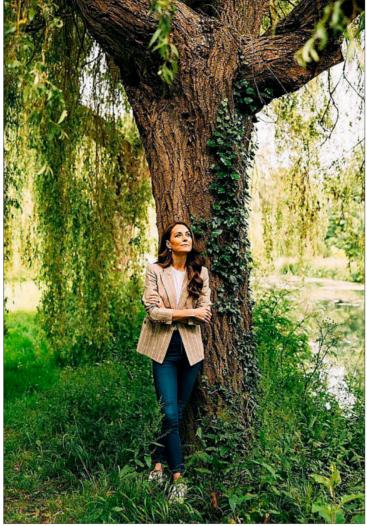

La princesa Kate, en Windsor, a principios de esta semana. KENSINGTON

te ante la incertidumbre. Tomando cada día como viene, escuchando mi cuerpo y permitiéndome tomar este tiempo tan necesario para sanar».

El comunicado fue difundido junto a una nueva fotografía de la esposa de Guillermo, tomada a principios de esta semana cerca de la mansión en la que residen los príncipes y sus hijos, en el recinto de Windsor.

EL MUNDO. Sábado, 15 de junio 2024

Kate también agradeció los mensajes de apoyo que está recibiendo durante su enfermedad, asegurando sentirse «impresionada» por tanto aliento. «Realmente ha marcado una gran diferencia para Guillermo y para mí y nos ha ayudado a ambos en algunos de los momentos más difíciles», se leía también en el texto.

Desde que el 22 de marzo explicó en un video inédito su situación y que había comenzado a recibir tratamiento de quimioterapia preventiva – algo con lo que puso fin a semanas de rumorología y a una crisis de credibilidad de la Corona a la que había contribuido su imagen trucada con Photoshop-, la princesa ha permanecido totalmente ajena al foco público, volcada en su recuperación y en su familia, en medio de un gran respeto por parte de los medios que han asumido su necesidad de privacidad máxima en estas circunstancias.

El rey Carlos, que también padece cáncer, recuperó su agenda pública a finales de abril, visitando un centro hospitalario puntero en el combate contra esta enfermedad. Desde entonces, el soberano ha reactivado el ritmo de su trabajo y la semana pasada incluso realizó su primer viaje al extranjero, acudiendo a Normandía para participar en algunos actos por el 80º aniversario del *Día D*.

La presencia de la familia real al completo en el balcón de Palacio-naturalmente, a Harry y Meghan nadie les espera-se antoja un punto de inflexión para que la Monarquía británica recupere la senda tras duros meses en un auténtico annus horribilis.



Los domingos con EL MUNDO, la revista Actualidad Económica y nuevos contenidos de Yo Dona y Viajes. Y además, también la revista ¡HOLA!, con las mejores exclusivas, bodas y eventos, de los personajes del momento. ¡Todo por solo 4 €!



### **MUNDO**



METTE La jefa del Gobierno danés se repone tras ser agredida por un polaco borracho: «Fue sobre todo FREDERIKSEN un susto del que me está costando recuperarme,

aunque más por el aspecto psíquico que por el físico» • Dos días después, obtiene en los comicios europeos el peor resultado electoral socialdemócrata en 120 años y es criticada dentro de su propio partido

PRIMERA MINISTRA DE DINAMARCA

### La semana 'horribilis' de la 'premier'

#### PEDRO POZA MAUPAIN AARHUS (DINAMARCA)

Primero fue agredida en plena calle por un polaco borracho, dos días después cosechó los peores resultados electorales de la socialdemocracia danesa en 120 años y ahora ve cómo su propio partido se le revoluciona con críticas a su Gobierno de coalición transversal con dos formaciones de centroderecha. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha vivido una verdadera semana horribilis que llena de incógnitas su futuro político.

La situación empezó a torcerse el pasado viernes, cuando un individuo de nacionalidad polaca le propinó un fuerte empujón que hizo que Frederiksen se tambalease, sin llegar a caer, y que le provocó un esguince cervical leve. Testigos del incidente, que tuvo lugar en el centro de Copenhague, relataron que la primera ministra se sentó posteriormente en la terraza de un café, saludó a los presentes y dijo: «Me ha pegado, me ha hecho daño». Después, se le acercó uno de los miembros de su equipo de guardaespaldas, que debían ir bastante despistados, y le comunicó que habían detenido al agresor.

La Policía descarta un móvil político. El polaco, de 39 años y residente en Dinamarca desde 2019, estaba ebrio y tenía, según los presentes, «aspecto desaliñado». En su comparecencia ante el juez dijo que le sorprendió «positivamente» encontrarse con Frederiksen, a quien considera «muy buena primera ministra»

La líder socialdemócrata, en una entrevista con el canal público DR, calificó la agresión de «muy grave» por suponer un ataque inaceptable a la institución que representa. Confesó también estar aún conmocionada por lo sucedido: «Fue sobre todo un susto del que me está costando recuperarme, aunque más por el aspecto psíquico que por el físico».

Frederiksen canceló su agenda durante todo el fin de semana pese a que el domingo se celebraban las elecciones al Parlamento Europeo. Por la noche quedó claro que los resultados de los socialdemócratas eran tan históricos como nefastos: un 15,6% de los votos, el peor porcentaje en unas elecciones legislativas o del Parlamento Europeo en nada menos que 120 años. 5,9 pun-



CHRISTOPHE PETIT TESSON / POOL

tos por debajo de las europeas de 2019 y 11,9 por debajo de las generales de 2022.

«Hemos conseguido tres escaños. Los mismos que teníamos. Era nuestro objetivo y, por ello, estoy satisfecha», señaló Frederiksen el martes. «Sin embargo, bajamos en cuanto al porcentaje de votos. Aunque hemos vivido grandes retrocesos en ocasiones anteriores, el de esta vez es muy considerable y ciertamente penoso».

Histórico también fue que, por primera vez, los socialdemócratas quedaron por detrás del Partido Popular Socialista, su proverbial hermano pequeño, algo más idealista, más izquierdista y más verde. Y siempre dispuesto a respaldar al hermano mayor aunque éste le ignore cada vez que considera más interesantes otras compañías dentro del Parlamento, ya sean los liberales y

los moderados, como en la actualidad, o los social liberales, como a principios de la década pasada, cuando fue primera ministra Helle Thorning-Schmidt.

Los socialistas, dirigidos por Pia Olsen Dyhr, lograron el 17,4% del voto, convirtiéndose, también por primera vez, en el partido más votado del país. No obstante, la mayoría de los sufragios, un muy apurado 50,3%, se los llevó el bloque de la derecha

Tras el fiasco electoral, las críticas dentro del propio partido socialdemócrata no se han hecho esperar. Aunque su portavoz parlamentario, Christian Rabjerg Madsen, haintentado desviar la atención con el tópico de que «el problema reside en conseguir comunicar adecuadamente el buen trabajo del Ejecutivo», varios barones socialdemócratas, que en Dinamarca suelen ser los principales alcaldes, han coincidido en que el problema es, muy al contrario, el hecho mismo de formar Gobierno con quienes normalmente son sus grandes rivales.

«Estoy convencido de que se nos van votantes a los socialistas por cuestiones relativas al Estado de Bienestar y al medio ambiente», indicó Steen Christiansen, alcalde de Albertslund, uno de los principales suburbios de Copenhague. «Debemos replantearnos la colaboración con el centroderecha y volver a nuestros aliados habituales de la izquierda».

A estas críticas se ha unido hasta la cabeza de lista socialdemócrata en las elecciones europeas, Christel Schaldemose: «Gran parte de lo que ha ocurrido trata simplemente de cómo ven los daneses el Gobierno actual. Puede calificarse de frustra-

#### La culpan del mal resultado por su acuerdo con la derecha, su rival

#### Frederiksen no tiene intención de romper su pacto de Gobierno

ción, pero en cualquier caso está claro que nuestros votantes no están satisfechos. Ahí está la principal explicación a este resultado».

De momento, a Frederiksen no le ha quedado más remedio que admitir que el bofetón en las urnas debe interpretarse como una advertencia al Ejecutivo. En efecto, los tres partidos que lo forman han sumado en estas elecciones europeas un 36,3% del voto, lo que contrasta llamativamente con el 50,1% alcanzado en las legislativas de 2022.

Aun así, Frederiksen no parece tener intención de romper su alianza con el centroderecha: «Es una colaboración que tiene un coste para nuestras identidades, pero eso no significa que este Gobierno no sea el adecuado. Me cuesta ver otra constelación que dirija el país de un modo tan seguro como nosotros».

### ACTUALIDAD ECONÓMICA

## España llega al límite de turistas

• BBVA Research advierte de que el crecimiento podría agotarse por las restricciones de oferta en verano y el cambio de sentimiento de la población • Con este freno, en 2025 la demanda externa restará al PIB

#### ALEJANDRA OLCESE MADRID El sector turístico está siendo este año uno de los principales motores del crecimiento económico en España y las previsiones que se manejan para este verano apuntan a una temporada de récord, con una recepción esperada, por primera vez, de 100 millones de turistas internacionales. Sin embargo, este ciclo virtuoso del crecimiento del sector podría agotarse, algo que los expertos de BBVA Research ya apuntan a que podría suceder en 2025: las «restricciones» del sector serán determinantes para que la demanda externa pase de ser positiva (de sumar al PIB) a negativa,

restando el próximo año 0,3 puntos al Producto Interior Bruto (PIB).

Hay que tener en cuenta que la demanda externa es el resultado de computar tanto las exportaciones como las importaciones de bienes y servicios y, por tanto, en ella influyen muchas otras cosas. Por un lado, para 2025 se prevé un incremento de las importaciones (crecerán un 5,1% interanual por la mayor demanda de bienes extranjeros, frente a un aumento del 2,7% este ejercicio), superior al previsto para las exportaciones de bienes (del 4,8%), lo que deteriorará al saldo. Además, en el ámbito de los servicios, los expertos de BBVA creen que el turismo no experimentará un crecimiento por encima de los niveles de este año.

Esto se debe, por un lado, a que el restablecimiento de las reglas fiscales en la Unión Europea llevará a muchos estados a aplicar ajustes presupuestarios (con menos gasto y/o más ingresos), lo que «estancará» las posibilidades de consumo de los no residentes y limitará el crecimiento de la llegada de visitantes en 2025. Además, se podría decir que en los meses de verano el país ha llegado al límite, por lo que la capacidad de crecer del sector dependerá de si España consigue desestacionalizar la llegada de visitantes.

«Hay limitaciones a que el crecimiento del turismo pueda continuar con la misma intensidad, y cuando hablamos de limitaciones nos referimos principalmente a que la oferta está limitada, pero se podrían construir escenarios para mejorar esa oferta. Por ejemplo, si se sigue desestacionalizando la llegada de visitantes, entonces las restricciones de capacidad serán menores. Si no vienen en verano, el sector todavía podría tener margen, pero en muchos sitios estamos alcanzando el límite de oferta», explicó ayer Jorge Sicilia, economista jefe de BBVA al presentar la actualización de sus proyecciones macroeconómicas, en las que prevén un aumento del PIB del 2,5% para este año y del 2,1% el próximo.

Según explican, la capacidad utilizada en los meses de temporada al-



Los turistas se agolpan en las inmediaciones del Palacio Real y La Almudena, en Madrid. JAVI MARTÍNEZ

### La inflación aporta 11.000 millones a Hacienda

El Banco de España avisa de que el tipo medio efectivo será récord el próximo año

#### E. M. MADRI

El Banco de España estima que la mitad del aumento de la recaudación por el IRPF en términos de PIB entre 2019 y 2023 se debe al efecto de la inflación y a la ausencia de adecuación del impuesto al alza de los precios, lo que se conoce como progresividad en frío.

Así lo asegura en un estudio titulado *Progresividad en frío: el impacto heterogéneo de la inflación sobre la recaudación por IRPF*, publicado ayer por la entidad y que actualiza un informe sobre el mismo tema publicado también por el Banco de España el pasado 30 de abril, en el que concluía que, de la recaudación del IRPF entre los años 2019 y 2023, que ha pasado de 86.000 a

124.000 millones de euros, 11.000 millones se debía al efecto de la inflación, informa *Europa Press*.

La autoridad monetaria indica que en los últimos años, la recaudación por IRPF ha crecido a tasas históricamente elevadas y superiores al incremento del PIB, convergiendo hacia niveles europeos, debido por una parte, al crecimiento real de la base tributaria (el número de empleos y de pensionistas) y, por otra, al crecimiento de la base nominal (los salarios, las prestaciones sociales y otras rentas de los hogares), que se ve influida, a su vez, por el período inflacionista experimentado recientemente.

Concretamente, el Banco de España estima que la mitad del creci-

miento de la ratio de recaudación del IRPF sobre PIB entre 2019 y 2023 se debería al efecto progresividad en frío, esto es, 0,79 puntos porcentuales de los 1,55 puntos de PIB en que se ha visto incrementada.

Además, estima que la recaudación en 2023 habría sido aproximadamente 11.000 millones inferior de haberse actualizado los parámetros fiscales plenamente, es decir, algo menos de un tercio del incremento observado entre 2019 y 2023. El restante incremento estaría explicado por el crecimiento de la base tributaria real y nominal.

Esto es así porque el Banco de España calcula que un incremento homogéneo de la renta de los hogares de un 1% ocasionaría un incremento de la recaudación de un 1,85%. De esta forma, un declarante con una renta de 33.700 euros y una cuota tributaria igual a 5.472 euros, en el caso de que su renta aumentase un 1% (337 euros), pasaría a pagar una cuota 101 euros mayor (un incremento del 1,85%).

A futuro, y en ausencia de cambios en los parámetros del impuesto, el Banco de España estima que la ratio de IRPF sobre PIB podría alcanzar el 9% en 2025, lo que representaría un 29% más que su nivel en 2019, antes de que se desatara la escalada inflacionaria. A su vez, el tipo medio efectivo se seguiría elevando hasta un 15,3%, lo que supondría un máximo en la serie histórica.

### ACTUALIDAD ECONÓMICA

ta está limitada, sobre todo considerando que «las externalidades negativas [perjuicios] del desarrollo del sector están teniendo costes importantes para buena parte de la población». Se refieren a problemas como la congestión, la contaminación o el aumento en el coste de la vida (principalmente, la vivienda), que están produciendo «un cambio de sentimiento que tendrá consecuencias en las políticas públicas». «Esto impedirá que lleguen al mercado un mayor número de plazas turísticas. De mantenerse el crecimiento de la demanda, es cada vez más probable que esto lleve a un aumento en precios, mayores impuestos o una regulación que restrinja la oferta», advierten.

No se trata de demonizar un sec-

#### España tiene margen de crecer en los meses fuera del verano

#### La capacidad de consumo de los visitantes se verá limitada en 2025

tor que es clave para la economía del país, sino de advertir de que los abusos podrían agotar su capacidad de crecimiento. Los expertos abogan por fomentar la llegada de turistas en otros meses del año y por mejorar la calidad de los servicios ofrecidos, por ejemplo, con más plazas hoteleras de alta gama. Recuerdan, en cualquier caso, que cuando se analiza la aportación de este sector y de la demanda externa al crecimiento se hace en términos reales - descontando el crecimiento derivado únicamente de la subida de los precios-, algo que resulta complicado en el sector servicios porque es muy difícil medir qué parte del encarecimiento se debe a una mera subida de precios para cubrir costes o ampliar márgenes, y cuál responde a una mejora de la calidad o valor añadido en el sector.

En lo que va de año, el sector ha mostrado un comportamiento magnífico: «El crecimiento del número de habitaciones hoteleras ocupadas, especialmente durante el invierno, sitúa los niveles de ocupación por encima de los observados antes de la pandemia. Además, existe evidencia de que la depreciación del euro frente al dólar y otras monedas emergentes está ayudando a diversificar los países de origen de los turistas. Esto es especialmente importante dado el estancamiento que sufre la economía europea. Además, los visitantes provenientes de fuera del continente están más interesados en destinos urbanos y del norte de España, lo que permite extender geográfica y temporalmente los réditos del turismo», apuntan.

Favorece a nuestro país también la ganancia de competitividad, ya que el precio de los servicios ha avanzando menos en España que en otros países competidores



Varios turistas pasean por el barrio valenciano de Ruzafa. DAVID GONZÁLEZ / ARABA PRESS

### Los dueños de pisos turísticos llevan las moratorias a los tribunales

La patronal valenciana estudia ya medidas legales ante la «inseguridad jurídica»

#### NOA DE LA TORRE VALENCIA

La proliferación de pisos turísticos ha devenido en un fenómeno que está propiciando un cambio de la fisonomía de los barrios de las principales ciudades del país. Los apartamentos de uso turístico, de hecho, se están extendiendo a costa de los bajos comerciales, muchos de los cuales cerraron con la pandemia. Poner coto a esta explosión sin freno ha sido el objetivo de grandes ayuntamientos como Madrid o Valencia, que directamente han optado por suspender la concesión de nuevas licencias con moratorias temporales. Otro ejemplo es Málaga, que por primera vez acaba de decidir limitar las nuevas licencias a los inmuebles que dispongan de entrada independiente para los pisos turísticos. El aumento de la regulación, sin embargo, puede acabar en los tribunales.

De momento, la primera en lanzar el aviso ha sido la patronal valenciana de viviendas de uso turístico ApturCV, que ha amenazado con recurrir la moratoria impulsada por la alcaldesa de Valencia, la popular María José Catalá, y aprobada a finales de mayo por todos los grupos municipales. El argumento no es otro que «el escenario de incertidumbre y de inseguridad jurídica» que ha traído consigo una medida inédita en la capital valen-

Fuentes del sector, no obstante, no descartan un aumento de la litigiosidad como consecuencia precisamente de la decisión de muchos consistorios de entrar ahora a limitar una actividad económica afectada también por el intrusismo. En el caso de la patronal valenciana, por ejemplo, se estudian medidas legales contra la suspensión de nuevas licencias porque «podría vulnerar el principio de igualdad de tra-

Es decir, se entiende que «favorece a ciertos sectores mientras penaliza a otros sin una justificación». «Estamos hablando de asociados que llevan años ejerciendo una actividad totalmente legal, que critican y luchan contra el intrusismo y los comportamientos abusivos o ilegales del sector», señalan fuentes de la organización patronal va-

En el caso de Valencia, las cifras del propio Ayuntamiento apuntan a que ya se ha rebasado la cifra de los 10.000 pisos turísticos, aunque la oposición habla de unos 4.500 ilegales. La alcaldesa desveló este viernes que ya se han emitido 200 órdenes de cierre de apartamentos turísticos ilegales, mientras que se han ordenado 300 inspecciones.

Por lo que se refiere a Madrid, que dio el paso de explorar la vía de la

ambos en el

desayuno

moratoria antes incluso que Valencia, los datos del consistorio señalan que, de los 13.502 pisos turísticos, únicamente tienen licencia y están regularizados un 7%, esto es, apenas un millar. Desde el sector, por tanto, se defiende la actividad legal y se pide poner el foco en la ilegal.

Es más, ApturCV ha entrado incluso a cuestionar los informes municipales que sirvieron de base para tramitar y justificar la moratoria en Valencia: «No son exactos ni adecuados». «Hay datos con metodología oficial y pública que acreditan que la justificación esgrimida para tomar esta medida no existe», insisten estas fuentes.

Lo que dicen los informes municipales, por ejemplo, es que en lo que llevamos de 2024 - hasta la aprobación de la moratoria-, se registraron 733 solicitudes para la apertura de nuevos apartamentos turísticos. Sólo en mayo, las peticiones fueron 506, cuando en 2023, la cifra no pasó de 456. Ahora bien, la media de solicitudes al año registrada entre 2019 y 2022 fue de 92 para toda la ciudad de Valencia. El triple, por cierto, de las cifras que se experimentaron en el periodo 2015-2018. Aun así, ApturCV señala que los datos del INE constatan que las viviendas de uso turístico representan el 1,63% sobre el total del parque de vivienda de la ciudad.

#### RUEDA CARGA CONTRA LA 'TURISMOFOBIA': «NO NOS DISPAREMOS AL PIE»

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, alertó ayer del peligro que, a su juicio, pueden suponer las tasas turísticas que se plantean desde algunos ayuntamientos gallegos porque

puede lanzar «un mensaje de un problema de masificación». Por su parte, el presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, abogó por controlar los pisos turísticos. Así se pronunciaron

organizado por el Grupo Hotusa, en el que coincidieron en erigir a sus destinos como lugares alejados de la masificación. Rueda cargó contra los discursos de «turismofobia» que, según dijo, empiezan a surgir dentro de Galicia. «No nos peguemos tiros en el pie»,

advirtió.

### ACTUALIDAD ECONÓMICA



Un avión de Qatar Airways aterriza en el aeropuerto de Heathrow, en Londres. AFP

# Ferrovial vende Heathrow para salir de los aeropuertos británicos

Finaliza una inversión de 17 años y prepara la liquidación de otras tres infraestructuras

#### CÉSAR URRUTIA MADRID

Ferrovial prosigue en su totación de activos en busca del mejor rendimiento financiero de su capital. El grupo anunció ayer un acuerdo para vender el 19,75% del aeropuerto de Londres Heathrow a los fondos Ardian y PIF por 1.711 millones de libras (2.030 millones de euros), aunque seguirá manteniendo un 5,25% del capital al ejercer el resto de ac-

cionistas su opción a vender parte de sus acciones.

El grupo presidido por Rafael del Pino adquirió en 2006 una participación relevante en el aeropuerto londinense, el mayor de Europa y uno de los mayores del mundo, como parte de su giro hacia la gestión de infraestructuras. Era la joya de la corona, el activo de más renombre de las grandes operaciones que en aquel momento protagonizaron la atracción que ejercía el mercado británico sobre grandes empresas españolas como Telefónica, que adquirió O2, Ibedrola y Scottish Power, Banco Santander y Abbey o, aún más tarde, Banco Sabadell y TSB. Eran tiempos previos al referéndum del Brexit en 2019. Previamente, Ferrovial había sondeado su entrada en Aena dentro del proceso de privatización del gestor

de los aeropuertos españoles. La inversión del consorcio liderado por Ferrovial ascendió a 14.600 millones de euros.

En este plazo de tiempo Ferrovial ha desarrollado toda una estrategia corporativa en la que ha pasado a primar Estados Unidos y la mudanza de su sede social desde Madrid a Holanda como prioridad uno en su plan de gestión y rotación de activos. En paralelo, su peso en el aeropuerto londinense se ha ido diluyendo a través de distintas operaciones de venta que han reducido su participación al 5% actual.

La operación anunciada ayer para vender su 25% del aeropuerto se remonta a noviembre del año pasado y como consecuencia de las cláu-

#### Glasgow, Aberdeen y Southampton son los siguientes

#### El grupo tiene importantes proyectos de obras en Londres

sulas que obligan a los socios de Heathrow, ha arrastrado al resto de accionistas a desprenderse de un 37,62% del capital por 3.259 millones de libras (3.867 millones de euros).

Si la operación es aprobada por los organismos regulatorios, el fondo de inversión francés Ardian adquirirá el 22,6% del aeropuerto británico mientras que el fondo público árabe PIF tendrá una participación de aproximadamente el 15%. Ferrovial también tiene intención de vender sus participaciones en los aeropuertos británicos de Aberdeen, Glasgow y Southampton.

El grupo tiene en marcha obras relevantes en Reino Unido como un túnel bajo el Támesis o la prinera fase del poryecto de alta velocidad que ha sido paralizado en sus desarrollos posteriores. En concreto, los trabajos en marcha son Heathrow Framework H7, un contrato a cinco a ños para diversas obras en el marco del aeropuerto; Tideway Central—nueva infraestructura para mejorar el sistema de alcantarillado de Londres; el mencionado tunel de Silvertown; la autovía de Norwich Western Link y HS2- el proyecto de Alta velocidad.

### El laborismo pone en el punto de mira a las 'telecos'

El partido promete terminar con las tarifas ligadas a la inflación si gana el 4 de julio

#### JOSÉ M. RODRÍGUEZ SILVA

ADRIE

El Partido Laborista británico mantiene su favoritismo para ganar las elecciones del país, que se celebran el 4 de julio, los operadores de telecomunicaciones, donde están presentes empresas como Vodafone o Telefónica, que controla el 50% del operador local Virgin Media O2, podría verse afectado, ya que el partido pretende prohibir uno de sus negocios más lucrativos.

En el mercado británico, existe una figura que lleva años generando polémica, pero pingües beneficios a los operadores en un contexto de inflación, lo que ha levantado suspicacias en la opinión pública: las subidas de precio a medio con-

trato. La práctica está extendida en el país desde 2020 y consiste en que, a mediados de año, los operadores suben los precios a todos sus clientes por una cifra que se suma al índice de inflación de enero. Por ejemplo, en el caso de Virgin Media O2 es del 3,9% más el dato de inflación para consumidores de enero.

Esto ha llevado a que los precios de las tarifas de móvil e Internet se hayan ido incrementando notablemente año a año hasta el punto de que, según Ofcom, el regulador de este mercado en Reino Unido, ocho millones de británicos tienen dificultades para asumir las facturas de Internet. Esta situación ha llevado a este regulador a lanzar una consulta en la que propone prohibir es-

ta práctica y cuyos resultados se espera que se publiquen próximamente y sirvan de guía al futuro Ejecutivo británico.

En este sentido, empresas como el operador propiedad de Telefónica reconoce en su informe anual el «creciente interés público y regulatorio» por la asequibilidad de los servicios y ha lanzado iniciativas como tarifas sociales para colectivos vulnerables, que, no obstante, llegan a una minoría.

Con todo, la llegada de Keith Starmer al número 10 de Downing Street no tendría por qué traer únicamente noticias negativas para los operadores de telecomunicaciones, ya que, de acuerdo al repaso que hace la firma de consultoría británica As-

sembly Research de las prioridades política de cada partido, este pondría en marcha una ambiciosa agenda de despliegue de infraestructura 5G y fibra óptica.

El Gobierno británico ya lleva años incentivando los despliegues de fibra óptica con un paquete de inversiones públicas valorado en más de 1.300 millones de libras que ha permitido llevar conexión avanzada a algo más de 750.000 hogares, pero aún así se encuentra por detrás de gran parte de sus homónimos europeos (y muy por detrás de España, uno de los países punteros de conectividad en el mundo). En la actualidad, el 20% del país no tiene acceso a redes que puedan aportar conectividad de un gigabit, mientras

que si se piensa en fibra óptica, el porcentaje aumenta a en torno a un 35% y es especialmente alto en el norte de Escocia.

Otro de los campos en los que tanto los conservadores como los laboristas también han prometido incentivar es la inversión en el despliegue del 5G con el objetivo de llegar a 2030 con el 100% de las islas cubierto, una aspiración que va en línea con los objetivos de la Unión Europea para la misma fecha.

Más allá de las medidas y políticas de incentivos a la inversión que ponga en marcha el nuevo Gobierno, un elemento clave será qué papel toma en la reconfiguración del mercado de telecomunicaciones del país con la fusión entre Vodafone y el operador móvil Three como gran movimiento.

La operación crearía un gigante del mercado móvil, por lo que el escrutinio de competencia está siendo intenso y cuenta con oposición de los sindicatos, cercanos a los laboristas.

### ACTUALIDAD ECONÓMICA



| IBEX 35         |                      |                             |                |         |                                    |        |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|----------------|---------|------------------------------------|--------|
| ТÍТULO          | ÚLTIMA<br>Cotización | VARIACIÓN DIARIA<br>EUROS % | AYER MIN. MÁX. |         | VARIACIÓN AÑO %<br>ANTERIOR ACTUAL |        |
| Acciona         | 115,600              | -0,300 -0,26                | 113,800        | 117,700 | -20,09                             | -13,28 |
| Acciona Energía | 20,860               | 0,240 1,16                  | 20,240         | 21,160  | -20,58                             | -25,71 |
| Acerinox        | 9,755                | -0,045 -0,46                | 9,690          | 9,800   | 26,28                              | -8,45  |
| ACS             | 39,220               | -0,420 -1,06                | 38,420         | 39,600  | 62,09                              | -2,34  |
| Aena            | 184,600              | -0,500 -0,27                | 182,300        | 184,800 | 50,73                              | 12,49  |
| Amadeus         | 64,200               | -1,460 -2,22                | 63,960         | 65,840  | 36,09                              | -1,05  |
| ArcelorMittal   | 21,830               | -0,380 -1,71                | 21,750         | 22,380  | 6,83                               | -14,94 |
| B. Sabadell     | 1,742                | -0,038 -2,13                | 1,702          | 1,776   | 32,59                              | 56,51  |
| B. Santander    | 4,379                | -0,023 -0,51                | 4,303          | 4,437   | 43,52                              | 15,85  |
| Bankinter       | 7,552                | -0,098 -1,28                | 7,342          | 7,664   | 1,72                               | 30,30  |
| BBVA            | 9,020                | -0,096 -1,05                | 8,790          | 9,100   | 62,22                              | 9,65   |
| CaixaBank       | 4,875                | -0,105 -2,11                | 4,781          | 4,989   | 17,92                              | 30,84  |
| Cellnex Telecom | 32,390               | -0,580 -1,76                | 32,250         | 32,950  | 15,54                              | -9,17  |
| Colonial        | 6,010                | -0,155 -2,51                | 5,975          | 6,190   | 14,03                              | -8,24  |
| Enagás          | 14,240               | 0,160 1,14                  | 14,020         | 14,300  | 8,95                               | -6,71  |
| Endesa          | 18,620               | 0,210 1,14                  | 18,290         | 18,640  | 16,05                              | 0,87   |
| Ferrovial Se    | 36,620               | 0,480 1,33                  | 35,780         | 36,680  | 14,12                              | 10,90  |
| Fluidra         | 21,500               | -0,220 -1,01                | 21,200         | 21,860  | 34,91                              | 14,06  |

| TÍTULO            | ÚLTIMA<br>COTIZACIÓN | VARIACIÓN DIARIA<br>EUROS % | MIN.   | ER<br>MÁX. | VARIACIÓN AÑO % ANTERIOR ACTUAL |        |
|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------|------------|---------------------------------|--------|
| Grifols           | 9,188                | -0,060 -0,65                | 9,064  | 9,320      | 43,50                           | -40,55 |
| IAG               | 1,940                | -0,043 -2,17                | 1,931  | 1,987      | 28,08                           | 8,93   |
| Iberdrola         | 12,125               | -0,065 -0,53                | 12,020 | 12,255     | 15,38                           | 2,15   |
| Inditex           | 45,960               | -0,180 -0,39                | 45,300 | 46,390     | 67,59                           | 16,56  |
| Indra             | 20,180               | -0,300 -1,46                | 19,970 | 20,600     | 34,32                           | 44,14  |
| Logista           | 26,280               | -0,040 -0,15                | 25,920 | 26,320     | 15,61                           | 7,35   |
| Mapfre            | 2,130                | -0,008 -0,37                | 2,102  | 2,150      | 20,23                           | 9,62   |
| Meliá Hotels Int. | 7,485                | -0,155 -2,03                | 7,430  | 7,665      | 30,19                           | 25,59  |
| Merlin Properties | 10,600               | -0,140 -1,30                | 10,510 | 10,800     | 23,66                           | 5,37   |
| Naturgy           | 20,980               | -0,060 -0,29                | 20,820 | 21,240     | 17,57                           | -22,30 |
| Redeia            | 17,060               | 0,160 0,95                  | 16,710 | 17,130     | -0,68                           | 14,42  |
| Repsol            | 14,305               | 0,150 1,06                  | 14,070 | 14,530     | -2,69                           | 6,36   |
| Rovi              | 86,800               | -0,500 -0,57                | 85,050 | 87,200     | 72,15                           | 44,19  |
| Sacyr             | 3,390                | -0,048 -1,40                | 3,316  | 3,434      | 28,54                           | 8,45   |
| Solaria           | 12,560               | 1,120 9,79                  | 11,070 | 12,660     | 8,70                            | -32,51 |
| Telefónica        | 4,110                | -0,029 -0,70                | 4,057  | 4,120      | 12,86                           | 16,30  |
| Unicaja Banco     | 1,244                | -0,023 -1,82                | 1,221  | 1,270      | -5,39                           | 39,78  |

### La crisis política en Francia asusta a los mercados y lastra al euro

La Bolsa gala se deja un 6,2% en la semana y la prima de riesgo se dispara

#### M. HERNÁNDEZ MADRID

El terremoto político desatado en Francia tras los resultados de las elecciones europeas del pasado domingo ha contagiado la incertidumbre y los temores de una crisis financiera al resto de mercados europeos, que cerraron ayer una de sus semanas más aciagas de los últimos meses: las caídas en Bolsa lastradas por el sector de la banca han estado acompañadas del estrés en las primas de riesgo y el castigo al euro en su cambio con el dólar.

El adelanto electoral francés ha golpeado directamente en la confianza de los inversores, que temen que la crisis política acabe contagiándose a la economía y a las finanzas. El escenario de una victoria de la extrema derecha o, eventualmente, de la nueva coalición de izquierda del Frente Popular en los comicios del próximo 30 de junio y del 7 de julio es una opción plausible y eso es precisamente lo que pone en alerta al mundo financiero y económico.

Las alertas han desplazado el foco hacia los tipos de interés de la deuda, especialmente en Francia, donde el déficit público ya supera el 5%. Tampoco tranquiliza que el ministro galo de Economía, Bruno Le Maire, reconociera ayer que su país corre el riesgo de sufrir una crisis financiera si la extrema derecha gana las elecciones. En una entrevista con la emisora France Info recogida por Europa Press, Le Maire señaló que los responsables de que la situación política pueda acabar desembocando en una crisis financiera serían «todos aquellos que apliquen programas que no se sostienen» y señaló tanto a los representantes de la izquierda como a los de la extrema derecha. «Cuando miramos el programa de la extrema derecha, francamente, no es más brillante», afirmó Le Maire, para quien las bajadas del IVA planteadas para la gasolina, el gas, la electricidad y los alimentos, representan un gasto adicional de unos 24.000 millones de euros, que es el equivalente de lo que el país necesita ahorrar en 2024 para equilibrar el presupuesto.

El temor se dejó notar en la cotización de su deuda. Los tipos de interés para los títulos emitidos por Francia subieron a un ritmo que no se veía desde hacía años. La prima de riesgo del país (el diferencial entre los tipos de los bonos alemanes a diez años, que sirven de referencia, y los franceses) se amplió ayer a más de 80 puntos básicos, su nivel máximo desde 2017.

En el caso español, el interés exigido al bono a 10 años cerró en el 3,133% tras restar dos décimas en la semana, con la prima de riesgo en los 93 puntos. Las declaraciones de Le Maire fueron la puntilla para



Bruno Le Maire, ministro de Finanzas francés, esta semana en un acto del Gobierno en París. / EFE

una semana en la que los focos también han estado en las principales plazas europeas. París ha caído un 6,23% en su peor semana desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania; Milán se ha dejado un 5,76%; Fráncfort, un 2,99% y el Ibex 35, un 3,62%, rubricando así los peores cin-

La banca es el sector más afectado por las caídas en Europa

El euro perdió un 1% semanal en su comparativa con el dólar co días desde marzo de 2023. El sector financiero ha sido el principal lastre en todos los selectivos. En Francia, los tres grandes bancos galos estuvieron entre las ocho mayores caídas del Cac-40: Sóciété Générale, con un -14,87%, BNP Paribas, con un -11,99% y Crédit Agricole, con un -10,96%.

En España, Banco Sabadell se ha dejado un 9,32%, hasta los 1,742 euros por acción, y volvió así al nivel anterior al 29 de abril, cuando BBVA reconoció por primera vez su interés de compra. BBVA también está por detrás del valor en esa fecha (9,020 euros) y ha retrocedido un 8,83% esta semana. Banco Santander ha bajado un 7,51%; Caixabank, un 7,32%; Unicaja, un 5,11% y Bankinter un 4,72%.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar ha caído un 1% en la semana, hasta los 1,0684 *billetes verdes*, regresando a mínimos de principios de mayo por la divergencia entre el BCE – que re-

cortó tipos la pasada semana– y la Reserva Federal (Fed), que optó el pasado miércoles por no hacer cambios y ha enfriado la posibilidad de más de un recorte en lo que resta de año



La Autoridad Portuaria de Huelva inicia proceso de selección por el sistema de concurso-oposición para la cobertura de trece plazas de Policía Portuaria, adscritas al Departamento de Explotación, como personal laboral fijo dentro de Convenio Colectivo.

Las bases de la convocatoria están disponibles en la página web: https://www.puertohuelva.com/oferta-de-empleo-publico/

El plazo de recepción de solicitudes finalizará a las 23:59 horas del día 12 de julio de 2024

### **MOTOR**

#### LA IMPORTANCIA DE MEDIR MÁS ALLÁ DEL ESCAPE





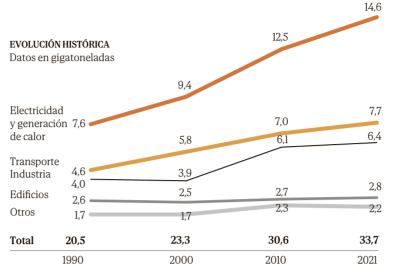

#### CO<sub>2</sub> EMITIDO POR UN VEHÍCULO DURANTE TODO SU CICLO DE VIDA

En toneladas. Datos medio coches del Grupo Renault año 2019. Ciclo de vida: 200.000 kms

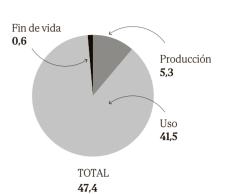

 $FUENTE: \ Renault \ Group \ y \ Agencia \ Internacional \ de \ la \ Energía.$ 

#### **MEDIO AMBIENTE**

### Las emisiones de 'la cuna a la tumba'

• Tras suavizar la Euro 7 y enfrentarse a la amenaza china, la UE podría dar un nuevo paso y legislar sobre la descarbonización teniendo en cuenta todo el ciclo de vida de un automóvil

#### FÉLIX CEREZO MADRID

El pasado fin de semana, la Unión Europea celebró elecciones al Parlamento y el resultado dejó un mensaje claro: el avance de derecha, especialmente de las formaciones más radicales. Aún es pronto para imaginar cómo el nuevo reparto de fuerzas afectará al automóvil, uno de los aspectos sobre los que más ha regulado la UE, así que es el momento de plantear ideas. Como adoptar una visión más amplia a la hora de legislar sobre las emisiones.

Ahora mismo, la norma CAFE regula solo la contaminación que sale por el tubo de escape y obligará a que en 2025, el dato medio de emisiones de CO2 de la flota de un fabricante baje un 15 % respecto a 2020, hasta los 94 gramos por kilómetro; que se quede en los 50 gramos en 2030 y sean cero en 2035, que es cuando está previsto que no se puedan vender en la UE coches con motor de combustión. Quien no cumpla con esos hitos, se enfrenta a multas milmillonarias, de 95 euros por gramo excedido y coche, de forma general.

Las razones que justifican este planteamiento son varias, empezando por el Acuerdo de París de 2015, que busca la descarbonización completa en el año 2050 y limitar el calentamiento global por debajo de los dos grados centígrados. La gran parte de la industria del automóvil se ha sumado a ese pacto.

En segundo lugar, en ese reto, la automoción tiene mucho que decir: según la Agencia Internacional de la Energía, el transporte es responsable de hasta el 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, al mismo nivel que la industria y solo por debajo de la contaminación que produce el carbón. Y casi la mitad de aquella cifra, la producen los turismos y furgonetas, lo que en el argot se conoce como vehículos ligeros.

Así que parece lógico incidir en este aspecto cuando, además, hasta el 88% de las emisiones de un automóvil a lo largo de su vida útil son las que se derivan de su uso. Pero también hay otras palancas sobre las que actuar, como señala Josep María Recasens, director mundial de Estrategia del Grupo Renault. Se refiere a la filosofía 'de la cuna a la tumba', que engloba hasta cinco etapas: cadena de suministro y logística; producción; generación del combustible o energía que usa el vehículo; uso de éste y reciclaje. De modo que la UE solo está actuando sobre la cuarta de ellas.

#### El 88% de las emisiones de un automóvil se deben a su uso

Un eléctrico será más limpio en un país con mucha energía renovable Esa aproximación holística «es más justa que considerar sólo la norma CAFE» a la hora de abordar la descarbonización, apunta el directivo. Aunque se parte de un problema de base: no es una norma y tampoco hay ninguna entidad que la certifique. Solo algunas que aportan conocimiento o 'vigilan' los resultados, caso de las asociaciones ecologistas.

#### RESULTADOS CURIOSOS

Sin embargo, considerar todo el ciclo de vida de un automóvil aporta datos interesantes. Por ejemplo, que las emisiones totales medias de un coche del grupo galo durante ese horizonte temporal llegan a las 47 toneladas de CO2, «el equivalente a un viaje en avión de ida y vuelta entre Madrid y Nueva York». Otra cifra curiosa. Según este enfoque y según Renault, un Audi A8 PHEV (hibrido enchufable) de 2,6 toneladas termina teniendo una huella de carbono total equivalente a la de un Clio de combustión que pesa la mitad.

Obviamente, si de aquellas 47 toneladas de CO2 que decíamos, más de 37 las genera el automóvil circulando, está clara la primera palanca: eliminar al máximo las emisiones del tubo de escape.

Pero también se puede incidir en obtener las materias primas de la forma más ecológica posible; usar materiales sostenibles procedentes de la economía circular; apostar por fábricas autosuficientes en energía y que ésta sea renovable o dar una segunda vida, incluso para fabricar nuevos vehículos, al mayor número posible

de componentes. Especialmente, las baterías, ya que este elemento es el que más reducción de emisiones puede aportar. De hecho, más que el resto de los otros materiales (acero, aluminio, ruedas, polímeros, etc) juntos.

Dicho lo cual, incluso hay campo

de mejora introduciendo automóvi-

emisiones, como los que se mueven con una pila de combustible). Los estudios que ha hecho Renault señalan que, usándolo durante 200.000 kilómetros y 15 años, un monovolumen Scénic diésel expulsa a la atmósfera 50 toneladas de CO2. La cifra se

les 100% eléctricos (u otros de cero



### **MOTOR**

#### EMISIONES DE LA CUNA A LA TUMBA SEGÚN TECNOLOGÍA\*



# Renault Scénic E-Tech batería 60 kWh. Datos en toneladas Fin de vida Escape Tipo combustión Industria Suministro So UE Francia Reino Unido Unido Scénic diesel MT Scénic E-TECH 60 k

BALANCE DE CO2 SEGÚN LA COMBINACIÓN ENERGÉTICA DE USO

EL MUNDO

reduce hasta las 28 toneladas si la alternativa es un nuevo Scénic E-Tech con la batería más grande (87 kWh) y desciende a las 25 toneladas en ese mismo modelo, pero con la pila de 60 kWh de capacidad. Aunque esta última cifra se puede reducir hasta las 10 toneladas actuando sobre las otras

variables del ciclo de vida que citábamos antes. No es posible llegar al cero emisiones, aunque para esto se pueden introducir medidas de compensación. Por ejemplo, plantando bosques que absorban el CO2.

Queda un último apartado a considerar y tiene que ver con las fuen-

tes de las que se obtiene la electricidad que mueve esos vehículos. Y de ahí resulta que España es uno de los países donde más beneficios aporta introducir esta tecnología. La mayor aportación de renovables al mix energético hace que las 25 toneladas que se citaban en un Scénich E-Tech se reduzcan hasta las 22 en nuestro país. O a 20 en el caso de Francia. En cambio, en Alemania, que es más sucia en estos términos, la cifra se dispara casi un 30% y llega a las 32 toneladas.

#### COMO LA EURO 7

Dado el peso de este país dentro de la UE, es difícil pensar en que su Gobierno permitiera introducir esta variable en la ecuación. Aunque Recasens se conforma con que las cosas sigan el rumbo ya marcado. El pasado año, señala, fue «el primero de la historia en que se lanzaron al mercado más nuevos modelos a pilas que de combustión» y si el legislador «ya nos forzó el paso en este sentido, lo importante es que ahora no lo cambien de nuevo». Habrá que ver, porque la decisión de prohibir los vehículos térmicos en 2035 está sujeta a revisión y los partidos que más apostaron por ella son los que han perdido representación ahora.

«Lo que deseo es que alguien se inspire en lo que ocurrió con la Euro 7, que se introduzca cierta flexibi-

Cientos de coches atascados en en una autovía cercana a Murcia. EFE lidad que nos permita invertir en electrificación para ser competitivos con los chinos», señala.

El pasado mes de abril la UE daba luz verde a la nueva nor-

ma, que no entrará en vigor para los turismos y furgonetas hasta 2027, dos años más tarde de lo previsto. Además, se mantienen los límites y los protocolos de pruebas y mediciones de la actual Euro 6. Como gran novedad, se tendrán en cuenta la contaminación que emiten las ruedas y los frenos. En el caso de los camiones y autobuses, la Euro 7 sí se ha vuelto más exigente.

Si hubiera salido la propuesta original de la Comisión, mucho más dura para los vehículos ligeros, la industria habría tenido que destinar miles de millones de euros en investigación. Un gasto que añadir al que supone la «ultrarregulación del sector, que nos obliga a atender entre seis y ocho nuevas normas cada año y a gastar una gran cantidad de recursos». Hasta el 25% de ellos, señala el directivo.

Como si alguien le hubiese oído, unos días después de hacer estas declaraciones, Bruselas confirmaba la imposición de aranceles provisiona-

Renaul

Josep María Recasens, de Renault. EL MUNDO

### RECASENS, ¿SUCESOR DE WAYNE GRIFFITHS EN LA PRESIDENCIA DE ANFAC?

Este jueves, Wayne Griffiths, CEO de Cupra y de Seat, dimitía de irrevocable e inmediata de la presidencia de Anfac, la patronal de los fabricantes de vehículos en España. La razón: las promesas sin cumplir y la inacción del Gobierno respecto a la electrificación. Griffiths se mantendrá de forma interina hasta que haya un sucesor y ya hay quien coloca como sucesor a Josep Maria Recasens. Este ejecutivo español es, de facto, el número dos mundial del Grupo Renault al ser director de estrategia y de la división de eléctricos Ampere. Cargos que compagina con los de presidente-director general del consorcio en España y Portugal. Desde Anfac, sorprendidos todavía por la salida de Griffiths, se limitan a decir que «es miembro de la Junta Directiva y, como tal, elegible para el cargo».

les a los automóviles eléctricos chinos que se importen a Europa.

La decisión supone un respiro para la industria europea, por detrás en esta tecnología e incapaz de competir en precios con los de las marcas del gigante asiático. Unos precios que, según dice Bruselas haber descubierto, estaban basados en sub-

venciones injustas. Por ejemplo, transferencias directas de fondos públicos, ingresos «condonados o no recaudados» y suministros gubernamentales «por una remuneración inferior a la adecuada».

La propuesta es que los coches cero emisiones de BYD paguen un 17,4% más que hasta ahora; los de Geely (dueña de Volvo y Polestar), un 20% más y el 'premio gordo' es para SAIC

(matriz de la exitosa MG). Para esta última, la penalización es del 38%, ya que ha sido la que menos ha colaborado en la investigación que se inició el pasado mes de octubre. En todos los casos, esas cifras hay que añadirlas al 10% que ya paga cualquier vehículo importado desde China. El resto de las marcas que no han sido no citadas por Bruselas, tendrán que abonar un arancel extra del 21% y está por ver qué pasa con Tesla y con los automóviles de marcas occidentales fabricados en aquel país a través de joint ventures con empresas locales.

#### **DESDE JULIO**

Si no hay cambios, o la fuerte presión que Alemania y sus fabricantes están haciendo, los nuevos aranceles entrarán en vigor el 5 de julio, aunque no serían definitivos previa negociación con los países miembros-hasta comienzos de noviembre. Y es muy difícil saber el impacto que tendrá sobre los precios. Primero, porque la base sobre la que se aplican esos gravámenes-siempre an-

tes de la tarifa sin los impuestos locales- es «información sensible» en las marcas. Y segundo, porque cada fabricante puede decidir qué parte replica y cual asume contra su cuenta de resultados. Bueno, Tesla ya ha dicho que sí subirá los suyos en los modelos que importe desde su planta de Shanghai.

### **MOTOR**



El SUV japonés ha ganado muchos enteros con las llegada de versiones más potentes, de hasta 223 CV. TOYOTA

#### TOYOTA C-HR PHEV

### Evolución eco-lógica

**CERO EMISIONES.** La versión híbrida enchufable no es barata. pero compensa en agrado de uso, eficiencia... y por etiqueta

Recuerdo hace años cuando una compañera del trabajo me pidió opinión sobre el C-HR. Había cosas que me gustaban, otras no y, sobre todo, no

era barato. «Uff, no puedo» me dijo. Semanas después, la vi llegar con su flamante C-HR. «Mehe dado el capricho» se justificó.

Y es que este SUV japonés, más grande lo que aparenta (mide 4,36 metros), ha roto muchos corazones en España. De hecho, se quedó a muy pocas unida-

des de ser el tercero más vendido en 2023, apoyado en tres bazas: el llamativo diseño, la fama de fiabilidad que 'persigue' a la marca y sus motorizaciones híbridas, frugales y siempre con la etiqueta ECO.

Pues bien, su segunda generación refuerza varias de esas facetas. Por un lado, afila todavía más ese aspecto futurista que tantas miradas atrae. Por

el otro, la llegada de mecánicas siempre con más caballos; la posibilidad de montar tracción total y, como gran estrella de la gama, una alternativa híbrida enchufable (PHEV).

Curioso que en la marca que lleva casi 30 años trabajando la tecnología híbrida, esta alternativa ha-

ya tardado tanto. A cambio, llega completamente madura.

La primera impresión al acceder al interior es la habitual en muchos Toyota: calidad y muy buenos ajustes, pero sobriedad y pocos dispendios salvo que accedamos a los acabados más deportivos, que gozan, por ejemplo, de mejores asientos. En la parte delantera, la cuestión queda resuelta gracias a la prestancia de las dos grandes pantallas digitales de hasta 12,3 pulgadas. La central cuenta con conectividad inalámbrica y se gestiona de forma intuitiva, aunque sus grafismos no son los más modernos.

Detrás, otro gallo nos canta. Entre que no se accede bien, las ventanillas son pequeñas y la línea de cintura alta, la sensación es claustrofóbica (pida el gran techo solar si puede). Además, tampoco hay asideros o salidas de aire. Es, sigue siendo, el mayor hándicap del coche, aunque dependerá de cuántos vayan a viajar y de su tamaño. Y lo mismo podemos decir de la capacidad del maletero. Si

#### AL DETALLE



Salpicadero. Mucha información y posibilidad de 'head up display'. Un acierto los botones físicos y separados para el clima.





Habitáculo. Buenos asientos en las versiones GR Sport. La banqueta trasera está bastante baja y la plaza central es muy incómoda.



Maletero. El C-HR no brilla en este aspecto, ni por el volumen ni las formas del hueco, sin doble fondo. Pero ya era así antes..

ya en los otros C-HR es pequeño, en este la ubicación del cargador interno de la batería lo deja en sólo 310 litros de capacidad.

Pues, vaya, todos son quejas, dirá. Bueno, es que las hay. Pero todo lo demás, nos ha gustado. Y mucho.

Para empezar, disponemos de hasta 223 CV de potencia entre la suma de la parte eléctrica y la de gasolina, por lo que la marcha-que ya es muy fluida en ciudad- se vuelve mucho más agradable en carretera. No son tanto las buenas prestaciones, o el vigor al acelerar o adelantar. Es que el particular cambio CVT se torna mucho más suave y el coche gana en silencio de marcha, algo a lo que también contribuye la mejor insonorización. Este C-HR PHEV sólo se vuelve 'chillón' si seleccionamos el programa Sport (uno de los cuatro disponibles) y abusamos del acelerador.

#### RENDIMIENTO ELÉCTRICO

Aunque el hecho diferencial está en la parte eléctrica. Con 13,8 kWh, la batería se puede cargar a 6,6 kW y estaremos listos para recorrer sin grandes esfuerzos hasta 80 km sin gastar una gota de gasolina en ciudad y alrededores. O unos 50 km si salimos a carretera y avivamos el ritmo, con el añadido de que cuando la pila ya no puede dar más, el coche no dispara su gasto -como en muchos PHEVpues pasa a trabajar como un híbrido convencional. En estas circunstancias, piense en un gasto de entre cinco y seis litros a los 100 km.

Aparte, disponemos de varias opciones para decidir cómo y cuándo usamos la electricidad y para recuperarla, hay tres modos de regeneración, uno casi equivalente a un sistema one-pedal. Pero también podemos dejar que lo decida el propio coche, para lo cual cuenta con navegación predictiva o reconocimiento de zonas de bajas emisiones.

Dinámicamente, es muy agradable y la mayor potencia enmascara los 180 kilos de peso extra. Además, lleva una suspensión más sofisticada que optimiza la respuesta del chasis, haciéndolo más confortable o estable según las circunstancias.

Por último, ya dijimos que el precio no es bajo. Tampoco el equipamiento de serie, especialmente en lo que se refiere a seguridad o asistentes como el piloto semiautomático.

#### **JEEP WAGONER S**

### El más lujoso, grande e imponente Jeep

ELÉCTRICO. Tiene un impresionante interior y 600 CV. No llegará hasta 2026

#### JAIME HERNÁNDEZ FRÁNCFORT

Jeep acaba de mostrar su primer modelo global 100% eléctrico, el Wagoneer S, un SUV de gran tamaño (roza los cinco metros) y depurada aerodinámica –su Cx es de 0,29– que pretende competir con los más lujosos rivales del segmento D. Construido sobre la plataforma STLA Large de Stellantis, dispondrá de una batería con 100 kWh, que se puede cargar del 5 % al 80 % en menos de media hora y tendrá un alcance de 500 km.

La tracción integral se consigue a



El Jeep Wagoneer S, el SUV de gran tamaño de la marca. JEPP

través de los motores eléctricos en ambos ejes, que suman 600 CV y más de 800 Nm de par. Se anuncia una aceleración de o a 100 km/h en sólo 3,4 segundos, una cifra interesante para su tamaño y peso.

Aunque no es, ni mucho menos, un coche para terrenos abruptos, dispone de cinco modos de conducción, uno para caminos de tierra. El listado de elementos de seguridad y ayudas es inmenso, incluso cuenta con un sistema de aparcamiento completamente autónomo.

Las líneas exteriores son muy depuradas, aunque resulta más espectacular el interior, con un salpicadero dominado por tres grandes pantallas que suman 45 pulgadas. Incorpora el sistema de conectividad más moderno de la marca, el Uconnect5 , y un equipo de sonido McIntosh, con 19 altavoces y 1.200 vatios.

Si está interesado, ármese de paciencia. A Europa no llegará antes del primer cuatrimestre de 2026.



### **MOTOR**

#### MESONERO-ROMANOS.17-06-24.

El diseñador jefe de Alfa Romeo recibirá el premio *El abrazote de Manolo*, una distinción de los jurados españoles del Coche del Año en Europa en homenaje al desaparecido Manolo Doménech. Alejandro Mesoneros-Romanos tiene una larga trayectoria y ya dirigió el area de diseño en Seat/Cupra y Dacia.



BOSCH. 18-06-2024. La compañía alemana celebra su Tech Day de 2024, centrado este año en los desarrollos del software como una pieza clave en la movilidad del futuro. En el encuentro, la multinacional presentará seis desarrollos específicos que podrán ser testados a bordo de otros tantos vehículos.

**BUGATTI. 20-06-2024.** La legendaria marca hoy dentro del Grupo VW dice que este día comenzará una nueva etapa en sus 115 años de historia. Así, tiene previsto desvelar su nuevo *hypercar* con motor V16 y tren de propulsión electrificado. Su diseño, afirman, se inspira en los antiguos Type 57 SC Atlantic, Type 41 Royale y Type 35. Ahí es nada.



Sergio Martínez, CEO de Hispano Suiza, junto al Carmen Sagrera, el tercer modelo que lanzan desde su renacimiento en 2019.

#### **HS CARMEN SAGRERA**

### Hispano Suiza se 'regala' un coche por sus 120 años

**ELÉCTRICO.** Es un superdeportivo con 1.100 CV y 480 km de alcance a 2,5 millones de euros la unidad

#### ANA MONTENEGRO BARCELONA

Hispano Suiza (HS), la mítica marca española de automóviles renació en 2019 – presidida por Miguel Suqué Mateu, bisnieto el fundador– como exclusivo y artesanal creador de deportivos eléctricos de superlativas prestaciones. El primero fue el HS Carmen y ahora, que se cumplen 120 años de su fundación, desvela la tercera evolución de este modelo, el Carmen Sagrera, un homenaje a la fábrica más grande que tuvo la marca, inaugurada en el barrio barcelonés del mismo nombre en 1911.

Sergio Martínez Campos, CEO de HS, anunció en una especial fiesta de cumpleaños en la finca Mas Solers de la familia que «2024 va a ser el año de la aceleración». Del Sagrera, que venderán a 2,5 millones de euros la unidad, esperan que el 50% vayan a EEUU y otro 25% se quede en Europa.

HS fue a principios del siglo XX la primera multinacional del automóvil española, con plantas en París, Ripoll (Gerona), Sevilla, Guadalajara y en La Sagrera (Barcelona). Fabricaba lujosos coches 'de paseo', motores de aviación, autobuses, camiones y... monoplazas.

Nació del talento de los empresarios Francisco Seix y Damian Mateu, origen de la saga, y del ingeniero suizo Marc Birkigt. La combinación de nacionalidades dio el nombre y en 1904 crearon Hispano Suiza. El golpe de suerte llega cuando el Rey Alfonso XIII, apasionado del automóvil, encarga un coche a medida y termina comprando hasta un 8% del capital.

El nuevo Sagrera es una evolución, pero también una pequeña revolución del Carmen de 2019 y del Carmen Boulogne de 2020. Del primero se hicieron 19 unidades, a 1,5 millones cada una, sin contar extras, y cinco del Carmen Boulogne, desde 1,65 millones.

El coche tiene innovadores elementos de diseño, sobre todo en la trasera, que suponen también un avance aerodinámico. El enorme alerón posterior está divido en dos piezas que imitan las alas de una cigüeña, el símbolo de Hispano Suiza, que los modelos originales llevaban en el morro.

Este spoiler está fabricado en fibra de carbono, Se combina con un gran difusor y otros apéndices para lograr un mayor agarre, mejor paso por curva y mayores aceleraciones laterales. La otra gran novedad es la batería con 103 kWh (80 kWh antes), pero el mismo volumen y una autonomía de 480 km (100 más). Se combina con un sistema de refrigeración más ligero y sencillo fabricado con materiales sostenibles.

Juan Fernández, director técnico de HS destacó que «esta tecnología se ha desarrollado y fabricado al 100% en las instalaciones de la empresa». Los nuevos HS, como los antiguos, se fabrican en Barcelona, pero ahora en un pequeño taller artesanal en Montmeló.

El HS Sagrera lleva cuatro motores eléctricos que suman 1.100 caballos y un par máximo de 1.160 Nm que le permiten acelerar de 0 a 100 Km/h en 2,6 segundos.

Los neumáticos se han desarrollado con Michelin y llevan un gráfico que se inspira en las cigüeñas

y los mosaicos de Antonio Gaudí. Los frenos también han mejorado, con pinzas 500 gramos más ligeras y más rígidas, lo que unido a una mejora refrigeración y a que se trata de discos carboceramicos de 400 mmm consiguen aumentar la potencia de frenada un 5%. Para las suspensiones se ha utilizado un material de ori-

gen militar que tiene una resistencia ocho veces superior al acero.

Como color de lanzamiento se ha optado por el Cava Gold, un homenaje a la familia que ha preservado la marca y su esencia durante más de un siglo. El estreno sobre la pista del Carmen Sagrera tendrá lugar en julio en el Goodwood Festival of Speed y un mes más tardetambién se dejará ver por Pebble Beach, en California.

#### **CONCENTRACIÓN**

#### FurgoVolkswagen: dos décadas de un evento que nació entre amigos

Hace ahora 20 años, un grupo de propietarios (y fans) de furgonetas de Volkswagen se reunieron, de forma espontánea, en la localidad gerundense de San Pere Pescador. Al año siguiente, la 'quedada' coincidió con una de las pruebas del mundial de Windsurf, ya que las costas de esta zona son propicias para esta práctica deportiva. Hasta 200 vehículos y 1.600 asistentes participaron en esa segunda edición.

Conocida antes como FurgoVolkswagen y rebautizada hace tres años como *The Original Fest*, esta concentración se ha convertido en el evento más importante de su tipo en España. Se celebra siempre en el camping La Ballena Alegre y los números de su última edición, celebrada el pasado fin de semana, fueron de récord: casi 1.000 furgonetas y 7.000 personas.

El evento cuenta con la participación activa de VW Vehículos Comerciales desde hace años y tiene como protagonistas a las furgonetas de todas las épocas (las T1 Bulli originales son legión), procedencias y estado. Algunas, son piezas casi de museo. Pero alrededor de ellas y de su contemplación, se proponían actividades de todo tipo y para todas las edades.

Por ejemplo, el desfile de clásicos por la cercana población de L'Escala. O el tradicional concurso de disfraces (de personas y vehículos) que tuvo como temática los Juegos Olímpicos. También había puestos donde hacerse un tatuaje con motivos 'furgoneteros' y otros dedicados a los The Originals, la comunidad virtual de propie-



Dos de las furgonetas de la última edición. EL MUNDO

tarios que supera ya los 3.400 socios. Aparte de mucha música, con el colofón de un concierto sorpresa de Macaco.

Y como la cosa va de pasado y de futuro, VW aprovechó para mostrar dos de sus próximas novedades: la variante de batalla alargada y siete plazas de la ID. Buzz eléctrica, con batería de 86 kWh, tracción total y 340 CV en versión GTX; y la esperadísima nueva California, ya con segunda puerta lateral y variantes híbridas enchufables. FÉLIX CEREZO



LUIS DE LA FUENTE. «Nos cuesta tener sentimiento nacional, eso hay que

mejorarlo como país», dijo el seleccionador, y anunció que no jugará Laporte

#### GRUPO B | ESPAÑA-CROACIA



Los jugadores de la selección española hacen un pasillo de 'collejas' a Unai Simón, que ha celebrado su cumpleaños durante la concentración en Dounaueschingen. LLUÍS GENÉ / AFP

# Una 'cuadrilla' en Berlín

**SELECCIÓN.** España debuta ante Croacia con el mantra de la 'familia' esparcido por la concentración, donde no hay fotos individuales / La visita de Unzúe impactó / Oyarzabal: «¿Amigos? Sí, pero si hay que decir cuatro cosas...»

«Espero que seáis conscientes de que sois unos privilegiados», dijo Juan Carlos Unzúe, enfermo de ELA. Y continuó: «Si a mí me hubiesen preguntado hace años: ¿crees que podrías ser feliz en una silla de ruedas? Hubiese dicho que no. ¿Y sabéis qué? Que me habría equivocado. Con

esta silla de ruedas llevo más de tres años y tengo, y he tenido, muchos momentos de felicidad».

En el gimnasio de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el auditorio de Unzúe, la selección española de fútbol, concentrada el día anterior, estaba en silencio. El ex portero terminó: «Lo más importante es que, cuando os miréis al espejo, os sintáis orgullosos y tengáis la conciencia tranquila». Poco a poco empezó un aplauso, sobrecogidos muchos de ellos toda-



EDUARDO J. CASTELAO BERLÍN

vía por lo que acababan de escuchar en labocade quien lo acababa de decir.

«Nos dijo que lo primero es el grupo, y nos llegó mucho. Cuando una persona en su situación te dice que es feliz, es para darle una vuelta a todo», recuerda Mikel Oyarzabal, uno de los tipos más sen-

satos en este grupo, que incide en esto: «Es importante ese ambiente de cuadrilla que tenemos, porque estas competiciones las gana el equipo. Pero ciudado, que en el campo, si hay que hablar o decirle cuatro cosas a alguno, se dicen. Se puede enfadar, pero luego lo importante es arreglarlo después del partido. Somos amigos, pero también hay que competir». De otro modo, asiente Mikel Merino, también de la Real. «Los post partidos son casi igual de importantes».

El primero de ellos, de los post partidos, tendrá lugar esta tarde noche en Berlín, pues la selección, al contrario que en las últimas grandes citas, no regresará a su casa en la Selva Negra después del partido. Haga lo que haga ante Croacia, dormirá en Berlín y volverá mañana. Al margen de las cuestiones puramente futbolísticas (Nacho jugará en lugar de Laporte, será el momento de testar las bandas de Nico y Lamine, ver a Pedri por detrás del delantero, etc...) Luis de la Fuente y López Vallejo, el psicólogo, han cubierto la concentración, desde el primer día, con el mantra de la cuadrilla, o de la familia, entendidos los términos, en cualquier caso, como la unión del colectivo por encima de las individualidades. Consciente quizá de la ausencia de grandes estrellas, el grupo por encima de todo.

«Luis insiste mucho en que, en lugar de ser una selección, seamos un



Estadio: Olímpico de Berlín. Arbitro: Michael Oliver (ING). Hoy: 18.00 h. La 1. equipo», cuenta Morata, el capitán, de nuevo en mitad de una tormenta por sus palabras. «Cuando estás muchos días fuera, la unión es clave, tenemos que arroparnos unos a otros», resuelve Jesús Navas, el único que sabe qué es ganar algo realmente grande (Liga de Naciones al margen). «Antes de la final contra Croacia en la Nations, los más jóvenes me preguntaban cómo fue ganar el Mundial, qué hacíamos antes de la final y ese tipo de cosas», cuenta el sevillano.

El plan del seleccionador y del psicólogo es visible en la concentración de Donaueschingen. No hay ni una foto de un jugador solo. Todas las imágenes que decoran la sala de prensa, el centro de trabajo o el gimnasio son de un grupo de ellos celebrando. Alrededor, los mensajes: «Unión», «grupo», «trabajo», «compañero», y aquella famosa frase de Di Stéfano: «Ningún jugador es tan bueno como to-

#### **ZLATKO DALIC.** Al seleccionador croata le preguntaron ayer si le hubiera

gustado que Dani Olmo jugase con su selección. No dudó: «Claro que sí»



dos juntos». «Lo he dicho muchas veces: lo más importante es el grupo», insistió ayer mismo el seleccionador, el ideólogo de todo esto, el tipo que tiene en cuenta la convivencia para elegir a sus jugadores, y ahí está el caso de Ceballos, por ejemplo.

No conviene equivocarse. No es que dentro de la concentración los 26 hagan todo a la vez. Desayunan, comen, cenan, escuchan las charlas tácticas y entrenan juntos, pero luego hay grupos, cómo no. Los jóvenes se juntan

#### **ONCE** Lamine, el más joven de la historia

Luis de la Fuente tiene bastante claro el once que debutará esta tarde en Berlín. Sus centrales titulares son Le Normand y Laporte, pero las molestias musculares del futbolista de origen francés le han abierto la puerta a Nacho, que llega aquí en plena forma. Sin embargo, todos los focos apuntarán a Lamine Yamal, que hoy, 15 de junio, con 16 años, 11 meses y tres días, se convertirá en el debutante más joven de la historia de las Eurocopas, superando al polaco Kacper Kozłowski, que debutó en la fase final de la Euro 2021 con 17 años y 246 días de edad, precisamente contra España. Si marca, superará al goleador más joven de la historia, que es el suizo Johan Vonlanthen, quien batió hace 20 años a Francia con 18 años y 141 días.

con los jóvenes y los veteranos con los veteranos. Unos siempre se tratan de «Bro» y «Hermano» y otros utilizan unos términos más clásicos. Unos apuestan por la Play y otros por jugar a las cartas, o por el tenis de mesa. Unos no dejan el móvil ni para ir al baño (Nico Williams) y otros prefieren el ajedrez (Dani Olmo). «Los más veteranos estamos para decirles a los más jóvenes que si necesitan cualquier cosa, aquí estamos. Es buena la mezcla de veteranos y jóvenes que tenemos, somos un buen mix. Ellos, los recién llegados, igual piensan que van a jugar tres Mundiales y tres Eurocopas, pero quizá eso no ocurra, así que lo que tenemos que hacer es aprovechar esta oportunidad», cierra Morata.

Decía Oyarzabal lo de competir. Esta tarde eso es fundamental. No van por mal camino teniendo en cuenta las risas del staff viendo cómo los jugadores, en los entrenamientos, se hacen trampas unos a otros en los juegos para ganar. Cuando pierden, se cabrean. Que se lo pregunten a Carvajal, que el martes, tras perder uno de esos juegos, estampó las botas contra la pared del vestuario.



Alen Halilovic (a la izquierda) y Luka Modric durante una concentración de Croacia en 2016. EL MUNDO

#### **ALEN HALILOVIC** CENTROCAMPISTA CROATA

Llegó al Barça con 17 años como futura estrella y ahora, con 27, juega en Países Bajos y no está en la Euro. Asume sus errores, pero quiere volver. «Le dije al Barca 'o me quieres, o me voy'», recuerda

# «Siendo joven no escuchas a nadie»

#### ABRAHAM. P. ROMERO MÚNICH

Podría ser la típica historia de un juguete roto, pero Alen Halilovic (Dubrovnik, 1996) rechaza darse por vencido. Han pasado 10 años desde su fichaje por el Barcelona, cuando sólo tenía 17 años y parecía la futura estrella del fútbol europeo, y ahora ve la Eurocopa desde casa, pero quiere volver. En la charla con EL MUNDO lo admite todo, sus errores, las dificultades y su deseo de un título para Luka Modric.

Pregunta. Este año en el Fortuna Sittard de la Eredivisie ha conseguido cuatro goles y dos asistencias en 31 partidos, sus mejores números. Mentalmente, ¿cómo han sido estos últimos años?

Respuesta. Desde el año pasado bien. En los últimos tres o cuatro años tenía mucha prisa en mi cabe-



Halilovic, en el Fortuna Sittard. EM

za, pensaba todo el rato: «Tengo que demostrar». Me metía mucha prehe querido estar tranquilo.

sión y no era fácil. Y este año sólo P. Sobre la Eurocopa. ¿Qué tiene

Croacia para sacar tanto talento? R. Es difícil de explicar. Tenemos algo más de tres millones de habitantes pero mucha gente vive para esto. Desde pequeños todos quieren ser Modric y luego equipos como Dinamo Zagreb y Hajduk Split siempre tienen talento. Se entrena mucho. Yo recuerdo cuando estaba en el Dinamo con 11 años y ya era como un profesional. Cada día dos entrenamientos, sin tiempo para ir al colegio, te aprietan...

P. A los 17 fichó por el Barcelona. ¿Cómo llevó que siendo adolescente le vieran como a una estrella? R. Está bien cuando dicen que eres el nuevo Modric, nuevo Messi, la nueva estrella o blablabla... Si haces bien las cosas todo está bien, pero si no eres Modric o Messi la gente te dice que tienes problemas, que te lo crees... No es fácil salir al campo y demostrar cuando la gente dice eso. Yo siempre pensaba que estaba mejor que Xavi o Iniesta, pero no, no puedes pensar así. Necesitas ayuda, tranquilidad y confiar en el club. Pero cuando eres joven no escuchas a nadie, piensas que eres el mejor.

«Cuando te llaman el 'nuevo Modric' todo va bien, hasta que no eres como él»

«Tenía que haber escuchado al Barça. Te crees que lo sabes todo y no sabes nada»

P. Con 20 años y después de varias cesiones, el Barça le vendió al Hamburgo. ¿Cree que se equivocó usted o que fue falta de confianza del club? R. Creo que las dos cosas. Ahora lo pienso y creo que el Barça tenía razón, pero yo venía de jugar mucho en Gijón, no quería salir cedido y dije: 'O me quieres aquí o me voy'. Quería que todo pasara rápido, ser Messi en un año. Y no podía ser. Cuando eres joven no escuchas, te crees que lo sabes todo.

P. Hamburgo, Las Palmas, Milan, Lieja, Heerenveen, Birmingham City, Reading, Rijeka, Fortuna... Ha cambiado mucho de equipo, ¿por qué? R. No me salían las cosas. No me sentí bien. A veces era culpa mía, a veces culpa del club... Creo que he perdido años, pero todavía tengo tiempo, tengo 27 años y me queda mucho. Mira Modric, con 27 fichó por el Madrid y dijeron que era el peor fichaje del club. Ahora es uno de los mejores centrocampistas de la historia. No digo que vaya a hacer eso, pero todo puede pasar.

P. Que se retirara Modric le abriría un hueco en la selección.

R. Amí y a muchos (risas), pero ningún joven es mejor que Luka. El mejor es él. Y si sigue así con 43 años debe seguir jugando.

P. ¿Ha hablado con Luka?

R. He hablado mucho con él. Cuando jugué con la selección él era el capitán y le conozco bien. En los últimos meses sólo hablamos para felicitarle por los títulos (risas). Pero es una persona increíble, ya no hablo del fútbol. Si le llamo ahora y le pregunto qué es lo mejor para mí sé que me va a dar un buen consejo. Para Croacia, una de las personas más importantes. En esta Eurocopa creo que la gente de todo el mundo estará feliz si él gana.





#### HEIDI BECKENBAUER. El torneo arrancó con un tributo al ídolo alemán

en el que participaron su viuda, Juergen Klinsmann y Bernard Dietz



Kroos controla el balón ante el marcaje de Callum McGregor, ayer, en el encuentro inaugural de la Eurocopa 2024. ARIEL SCHALIT / AP

# Kroos dirige el baile

#### **ESTRENO.** Alemania, imponente, logra la mayor goleada en un inaugural de la Eurocopa

Toni Kroos volvió a hacer suyo el Allianz Arena, ayer Múnich Football Arena por cuestiones de patrocinio, y dirigió el baile de fin de curso de los jóvenes Wirtz y Musiala, estrellas emergentes de una Alemania que pasó por encima de Escocia y abrió la Eurocopa metiendo miedo a sus rivales El regreso del % a la /

rivales. El regreso del '8' a la *Mannschaft* no es un homenaje, es una declaración de intenciones. Quiere ganar.

El conjunto de Nagelsmann ha vivido una montaña rusa de sensacio-



también de verticalidad y rapidez. Detalles de campeón.

Nagelsmann situó a Andrich, vital para Xabi Alonso en el Leverkusen, al lado de Kroos e insistió en la movilidad de los cuatro de arriba, con Havertz más anclado como delantero centro pero todos en constante movimiento, haciendo daño a la espalda de la defensa británica. Demasiado para Escocia, débil en todas sus líneas y sólo capaz de superar líneas a base de balones largos. Poco fútbol.

Y eso que el fútbol a veces es demasiado fácil. Una diagonal de Kroos sirve igual en el Bernabéu que en Múnich. Con el Madrid que con Alemania. Un pase largo, un buen control de Kimmich, o de Carvajal, y un gran remate al primer toque de Wirtz, otras veces Rodrygo. Tres acciones

básicas para el 1-0 que abrieron el camino a la goleada para dar un golpe sobre la mesa del torneo. Era sólo el minuto nueve.

Gunn, portero del Norwich, intentó detener el disparo, pero el palo terminó ayudando al mejor jugador de la Bundesliga esta temporada. A Wirtz lo pretende el Madrid y aunque decepcionó, como su equipo, en la final de la Europa League, ha iniciado el torneo continental con ganas de mostrarse todavía más.

Nagelsmann parece haber creado parejas en ataque a pesar de la continua movilidad de sus hombres. Wirtz más pegado a la izquierda, conectando con Kroos, Musiala combinando con Kimmich en la derecha y Gündogan entendiéndose con Havertz por el centro. Seis hombres superiores a sus rivales. Así llegó el segundo tanto.

Con la defensa británica preocupada por las carreras de Wirtz y Musiala a la espalda, Gündogan recibió entre líneas y dibujó un pase elevado a Havertz que Escocia no supo leer. El delantero del Arsenal avanzó, recortó a su rival y dejó para Musiala, que con un amago se quedó solo en el punto de penalti. Misil y 2o en el 18'.

Con el resultado a favor, Alemania se dedicó a jugar con su rival, siempre con Kroos como timón en la base izquierda de la jugada, co-

mo en el Madrid. El fútbol, lo decíamos, es sencillo. Tan simple como el rondo que dibujó la selección germana ante la impotencia escocesa. De izquierda a derecha hasta que el balón llegaba a Wirtz o Musiala para acelerar el ritmo.

Rozando el descanso, Gündogan remató de cabeza un centro, Gunn detuvo el disparo y el rechace quedó muerto de nuevo para el futbolista del Barça, que recibió una plancha al tobillo por parte del escocés Porteous. No lo vio Turpin, pero sí el VAR, que avisó al colegiado para que acudiera a la pantalla. El videomarcador del estadio lo dejó claro por primera vez en esta Euro: «Penalti del número 15 por poner los tacos de forma peligrosa en el tobillo de su rival». Penalti y roja para el defensa escocés, que dejaba la misión imposible para los británicos.

Havertz, desde los once metros, anotó el tercero y Nagelsmann se fue a vestuarios pensando en la segunda jornada, el miércoles contra Hungría. El técnico usó el segundo tiempo para ir metiendo en ritmo a su segunda unidad, liderada por Sané y Füllkrug, y le salió bien. El partido fue lo que quisieron Kroos y Musiala, líderes rítmicos del baile alemán. Uno pone el control, el otro la magia. En el 68 y con Escocia pidiendo la hora para descansar de cara al duelo ante Suiza, la perla del Bayern encontró a Gündogan en la frontal y el balón suelto lo recogió Füllkrug para enviarlo a la escuadra de Gunn.

Rüdiger, en propia puerta, hizo el gol del honor de Escocia tras el saque de una falta y Can marcó en el descuento para dejar el marcador en un contundente 5-1. La mayor goleada en el partido inaugural de una Eurocopa. Alemania ya está aquí. **SYLVINHO.** El técnico de Albania recela de Italia: «No vienen a pasar el

rato. Ellos siempre buscan ganar, pero nosotros también vamos a luchar»



#### GRUPO B| ITALIA-ALBANIA

# El sargento Luciano

**CAMPEONA.** Italia lucha contra sus propias dudas lastrada por la falta de gol y sometida al régimen militar de Spalletti

LIDÓN

«Sólo hay un azul más bonito que el del cielo, el de la camiseta de la selección nacional». Usa Luciano Spalletti (65 años) un lenguaje zalamero para alentar las esperanzas de los italia-

nos en una Eurocopa a la que llegan con su vieja autoridad resquebrajada, inmersos en un mar de dudas y bajo un estricto régimen de concentración impuesto por el seleccionador toscano para evitar distracciones. Son los vigentes campeones, sí, pero los pilares de un *Calcio* que reverdece en Europa

a nivel de clubes se ven azotados por el tránsito que vive la *Naziona-le*. «Somos los protagonistas del sueño de todo italiano que, de niño, dejaba la escuela para ir a jugar al fútbol. Les he dicho a los jugadores que somos héroes y gigantes», añadía.

Italia se refugia en el campeonato de Europa para lamerse las heri-



#### Les ha regalado a los jugadores un libro sobre el éxito y el legado de los 'All Blacks'

das que la han dejado fuera de los dos últimos Mundiales (Rusia y Qatar) y expulsada con vergüenza en la fase de grupos de los dos anteriores (Sudáfrica y Brasil). A esos varapalos le siguieron el apretón de dientes que les ha servido al menos para acabar entre los ocho mejores equipos continentales y alzar el último título. Sin embargo, después vino el vapuleo de Argentina en la *Finalissima*, el tropezón de la *Nations Lea-*

gue y la regeneración en el banquillo. «Este es el mayor reto de mi carrera, aquí están en juego los sentimientos de todos los italianos», confesó Spalletti, y buena muestra de

ellos es que el camino hacia Alemania fue tortuoso y el pasaporte se logró sobre la bocina.

Emparejada con Inglaterra, lograron la clasificación directa gracias a la diferencia de goles ganada con Ucrania tras cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. Y lo que es peor: sólo 16 goles a favor,

muy lejos de los números de Portugal (36), Francia (29), España (25) o Inglaterra (22). La comparación con la clasificación para el torneo de hace cuatro años evidencia el problema: entonces los *azzurri* no cedieron ni un punto y marcaron 37 goles.

Aún así, Spalletti aventa optimismo y alerta a España y a Croacia de que puede repetir sorpresa. «Vamos a Alemania a ganar, no a participar. Nos lo pide nuestra historia. Podemos estar a la altura de Inglaterra, Francia, España y Alemania», no dudaba en advertir estas últimas semanas. Después, encerrado en Coverciano y alimentándose de pescado -«porque el fósforo ayuda al cerebro», recuerda-, da vueltas a una fortaleza defensiva discutible, a la recuperación in extremis de Nicola Barella, duda para el debut, y, sobre todo, a cómo solventar lo que es el talón de Aquiles: el ataque.

Sólo Chiesa se mantiene del grupo de campeones, pero sus nueve goles en la temporada han llevado al seleccionador a mirar más allá. El foco en Scamacca, delantero de Atalanta y máximo goleador nacional de la Serie A con 12 tantos, y Retegui, del Genoa, con nueve dianas. De momento el atacante de la *Dea* es quien ha tomado ventaja en los partidos de preparación, pero Italia sólo ha marcado un gol a Bosnia, y fue del centrocampista Frattesi.

El relevo generacional se está haciendo costoso y, aunque el futuro no se ve con pesimismo con los títulos europeos para la Sub'19 y la Sub'17, hay que mirar de reojo a este grupo. «Italia está subestimada», viene advirtiendo Gianluigi Buffon,



Luciano Spalletti posa con un niño en la concentración de Italia en Iserlohn. ALBERTO PIZZOLI/AFP

# Donnarumma Darmian Buongiorno Bastoni Di Lorenzo Di Marco Jorginho Cristante Frattesi Chiesa Scamacca Broja Seferi Asani Bajrami Asllani Ramadami Mitaj Djimsiti Ajeti Hysaj Berisha

Estadio: Signal Iduna Park. Árbitro: Felix Zwayer (GER). Hoy: 21.00 h. La 1. convertido en jefe de delegación y enlace con el vestuario, una especie de hermano mayor con 21 años de experiencia en selección.

Y es que más allá de los números, Spalletti apunta también a la actitud. Con mano de hierro, intenta que nadie descarrile. Su primera decisión: regalar a cada jugador el bestseller de James Kerr sobre el legado que dejó el éxito de los All Blacks. Leer es de lo poco que no está prohibido o limitado en la concentración. No se permiten PlayStation individuales en las habitaciones, no están permitidos los auriculares y sólo se puede usar el móvil y las redes antes del desayuno y la cena. La distracción quedará restringida a la sala de juegos con ping pong, billar, futbolín y una máquina de pinball de los 80. «Se viene a la Nazionale a ganar la Euro, no el *Call of Duty»*, advirtió en marzo, cuando dejó fuera de Scamacca por su comportamiento en las citaciones.

«Quiero concentraciones de antes, con viejas conductas. Si no saben a qué jugar ya les inventaré un juego, pero aquí no entran gilipollas», insistió. Ha rebajado esa tensión en los últimos días. «Hay dos PlayStation modernísimas en la sala de juegos, incluso yo he jugado. Pero por la noche hay que descansar, como dicen los psicoanalistas». Spalletti ejerciendo de padre para que los resultados lleguen, empezando por hoy ante Albania, donde un fallo sería imperdonable. «Italia está lista», advertía Donnarumma. Necesitan crecer en este campeonato y creer en que la vieja Italia no se

transformado al equipo en uno de los favoritos. Pero luego hay más candidatos, España, Portugal, Inglaterra,

P. Usted fue parte del primer equipo del Liverpool entre 2007 y 2013, al inicio de su carrera. ¿Qué recuerda? R. Fue una oportunidad increíble. Rafa era el entrenador y acababan de perder la final de la Liga de Campeones. Era su nivel más alto. Con Pepe tuve una relación increíble, yo llegué joven y él para mí era uno de los mejores del mundo. Era una persona increíble con la que trabajar. Me acuerdo de Xavi Valero, un entrenador de porteros fantástico que ahora está en

Italia, Bélgica, Francia...

SHEVCHENKO. El ex jugador dice que la presencia de Ucrania supone un

triunfo contra la adversidad. «Todos recordarán lo que estamos pasando»



#### «Es importante que nos respetemos. No importa el color ni la sexualidad»



#### «El dominio de Xabi Alonso es algo nuevo en Alemania, pero no me sorprendió»

# el West Ham y que tuvo un impacto enorme en mi carrera. En el equipo estaban Riera, Alonso, Torres... Gente fantástica. Yo no llegué a jugar un partido oficial con el Liverpool, pero tuve la oportunidad de verles todos los días, viajar con ellos... Una experiencia muy importante en mi carrera. Aprendí mucho con todos ellos.

P. ¿Aprendió español?
R. No (risas). Es que estos chicos hablaban muy bien inglés y eran muy estrictos. Era muy importante para ellos respetar la tradición del club. Cuando estaban entre ellos hablaban español, pero con el equipo hablaban inglés. Ver a gente tan profesional tuvo un gran impacto en mí.

P. Xabi acaba de ganar la Bundesliga. ¿Le ha sorprendido?

R. Teniendo en cuenta su corta experiencia podría ser una sorpresa, pero conociéndolo como jugador, lo inteligente que era, los entrenadores que ha tenido... No es una sorpresa. El dominio que ha tenido el Leverkusen este año es algo nuevo en Alemania. P. En 2021 usted escribió un post hablando de amor y tolerancia en respuesta a una ley de su país que prohibía los contenidos referentes a la homosexualidad y recibió críticas. ¿Siente que los futbolistas deben dar un paso adelante?

**R.** Es importante que nos respetemos, que no importa el color ni la sexualidad... Como futbolistas podemos utilizarlo para una buena causa.

#### PÉTER GULÁCSI PORTERO DE HUNGRÍA

Es el líder de su selección, que debuta hoy ante Suiza. Empezó su carrera con Benítez, Reina, Torres y Alonso en Anfield y este año, con el Leipzig en la Champions, casi da la sorpresa en el Bernabéu

# «Aprendí mucho en el 'Spanish Liverpool'»

#### ABRAHAM. P. ROMERO MÚNICH ENVIADO ESPECIAL

Empezó su carrera en el Liverpool de Benítez, Reina, Alonso y Torres, ha crecido con el Leipzig desde Segunda hasta la Champions, donde se enfrentó al Madrid en los últimos octavos, y ahora lidera a Hungría, una de las candidatas a revelación. Péter Gulácsi (Budapest, 1990) disfruta las entrevistas, recuerda aquel *Spanish Liverpool*, reflexiona sobre la Eurocopa y el fútbol en el Este y no se calla cuando tiene que dar una opinión contraria a la del Gobierno de Orbán.

Pregunta. Hungría viene de ganar la clasificación y de quedar segunda en su grupo de la Liga de Naciones junto a Italia, Alemania e Inglaterra. Un buen momento, ¿no?

Respuesta. Totalmente. Llevamos seis años con el mismo entrenador, Marco Rossi, que cogió el equipo cuando no estábamos siendo exitosos y paso a paso nos ha dado equilibrio. Hemos tenido un cambio generacional, con muchos jugadores jóvenes, y una evolución continua. Esos resultados son algo grande para el fútbol húngaro y ahora competimos contra los mejores equipos de Europa. Aunque haya plantillas mejores, como equipo podemos estar al mismo nivel. **P.** Históricamente, las selecciones que dominan la Eurocopa son las occidentales. ¿Ve alguna mejora en las del

Este para alcanzar ese nivel?

R. Hay dos temas diferentes. Uno es la infraestructura, que va paso a paso. Puedo decir que en Hungría, por ejemplo, ha habido una mejora masiva en la última década. Y lo segundo es que las selecciones menores que tienen éxito, como puede ser Croacia, no viven de sus ligas nacionales, los jugadores juegan en las ligas occidentales y las ligas locales desarrollan jóvenes y luego los venden. Eso empieza a pasar en nuestra selección, la columna vertebral de nuestro equipo no juega en la liga húngara. Tener más jugadores que juegan en las mejores ligas es clave para los países de

la parte central u oriental de Europa.

P. Alemania es su segunda casa. Lleva jugando en el Leipzig casi 10 años y además se enfrenta a ellos en la fase de grupos. ¿Cómo lo vive?

R. Es especial. Mi carrera ha llegado

# GRUPO A Duelo entre candidatas a revelación

Suiza llegó a octavos del último Mundial y a cuartos de la última Euro, pero llega con dudas y con parte de su columna vertebral ya entrada en años. Eso sí, siempre se crecen en los grandes torneos. Hungría, por su parte, aparece en la lista de posibles revelaciones del torneo, junto a Ucrania o Turquía. Ha ganado su grupo de la fase de clasificación, tiene a los muros del Leipzig (Gulacsi y Orban) y su capitán, Szoboszlai, es vital para el Liverpool. Hoy se disputan sus opciones.

a otro nivel desde que llegué aquí. Y la selección alemana pues qué voy a decir, tuve a Nagelsmann durante dos años como entrenador, un técnico fantástico, y ya se puede ver cómo ha



Estadio: Colonia. Árbitro: Slavko Vinčić (ESL). Hoy: 15.00 h. La1

#### INGRESOS. La presencia de turistas extranjeros durante la Eurocopa

aportará a Alemania unos beneficios estimados de 1.000 millones de euros



#### CALENDARIO, RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

| PRIMERA FASE  |                                              |                                               |                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| RESULTADOS    |                                              |                                               |                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| VIERNES, 14   |                                              |                                               | Grupo A  Alemania Escocia  Wirtz, Musiala, Havert: Früllkrug, Can. Rüdiger (p,p) |  |  |  |  |  |  |
| SÁBADO, 15    | Grupo A (15.00 h. La1)<br>Hungría<br>Suiza   | Grupo B (18.00 h. La1) España Croacia         | Grupo B (21.00 h. La1 )<br>Italia<br>Albania                                     |  |  |  |  |  |  |
| DOMINGO, 16   | Grupo D (15.00 h. La1) Polonia Países Bajos  | Grupo C (18.00 h. La1) Eslovenia Dinamarca    | Grupo C (21.00 h. La1) Serbia Inglaterra                                         |  |  |  |  |  |  |
| LUNES, 17     | GrupoE (15.00.La2/TD) Rumanía Ucrania        | Grupo E (18.00.La2/TD) Bélgica Eslovaquia     | Grupo D (21.00 h. La1)<br>Austria<br>Francia                                     |  |  |  |  |  |  |
| MARTES, 18    |                                              | Grupo F (18.00.La2/TD) Turquía Georgia        | Grupo F (21.00 h. La1) Portugal R. Checa                                         |  |  |  |  |  |  |
| MIÉRCOLES, 19 | Grupo B (15.00 h. La1)<br>Croacia<br>Albania | Grupo A (18.00 h. La1)<br>Alemania<br>Hungría | Grupo A (21.00 h. La1)<br>Escocia<br>Suiza                                       |  |  |  |  |  |  |
| JUEVES, 20    | Grupo C (15.00.La2/TD) Eslovenia Serbia      | Grupo C (18.00 h. La1)  Dinamarca Inglaterra  | Grupo B (21.00h. La1)<br>España<br>Italia                                        |  |  |  |  |  |  |
| VIERNES, 21   | Grupo E (15.00.La2/TD) Eslovaquia Ucrania    | Grupo D (18.00 h.La1 ) Polonia Austria        | Grupo D (21.00h. La1) Países Bajos Francia                                       |  |  |  |  |  |  |
| SÁBADO, 22    | Grupo F (15.00h. La1) Georgia R. Checa       | Grupo F (18.00h. La1) Turquía Portugal        | Grupo E(21.00h.La1 )<br>Bélgica<br>Rumanía                                       |  |  |  |  |  |  |
| DOMINGO, 23   |                                              | Grupo A (21.00h. La1) Suiza Alemania          | Grupo A (21.00.La2/TD) Escocia Hungría                                           |  |  |  |  |  |  |
| LUNES, 24     |                                              | Grupo B(21.00.La2/TD) Croacia Italia          | Grupo B (21.00. La1) Albania España                                              |  |  |  |  |  |  |
| MARTES, 25    |                                              | GrupoD (18.00. La2) Países Bajos Austria      | GrupoC (21.00.La2/TD) Dinamarca Serbia                                           |  |  |  |  |  |  |
|               |                                              | GrupoD (18.00. La1) Francia Polonia           | Grupo C (21.00. La1) Inglaterra Eslovenia                                        |  |  |  |  |  |  |
| MIÉRCOLES, 26 |                                              | Grupo E (18.00 h. La1) Ucrania Bélgica        | Grupo F (21.00 h. La1)<br>Georgia<br>Portugal                                    |  |  |  |  |  |  |
|               |                                              | Grupo E(18.00 La2/TD) Eslovaquia Rumanía      | GrupoF (21.00 La2/TD) R. Checa Turquía                                           |  |  |  |  |  |  |

#### CLASIFICACIONES

| GRUPO A  |   |   |   |   |   |   |     |
|----------|---|---|---|---|---|---|-----|
|          | J | G | Е | P | F | С | Pt. |
| Alemania | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3   |
| Escocia  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0   |
| Hungría  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   |
| Suiza    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   |

| GRUPU D      |   |   |   |   |   |   |     |
|--------------|---|---|---|---|---|---|-----|
|              | J | G | Е | P | F | С | Pt. |
| Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   |
| Francia      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   |
| Polonia      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   |
| Austria      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   |

| <b>GRUPO B</b> |   |   |   |   |   |   |     |
|----------------|---|---|---|---|---|---|-----|
|                | J | G | Е | P | F | С | Pt. |
| España         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   |
| Croacia        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   |
| Italia         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   |
| Albania        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   |

**GRUPO C** 

Eslovenia Dinamarca Serbia

Portugal

R. Checa Georgia

Turquía

 J
 G
 E
 P
 F
 C
 Pt.

 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0

 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0

0 0 0 0 0 0 0

J G E P F C Pt.

 0
 0
 0
 0
 0
 0

 0
 0
 0
 0
 0
 0

0 0 0 0 0 0 0

| GRUPO E    |   |   |   |   |   |   |     |
|------------|---|---|---|---|---|---|-----|
|            | J | G | Е | P | F | С | Pt. |
| Ucrania    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   |
| Eslovaquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   |
| Bélgica    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   |
| Rumanía    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   |

|                                                                                                                            | FASE FINAL                                                                  |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OCTAVOS DE FINAL  Domingo, 30 1° Grupo B 3° Grupo A/D/E/F Colonia, 21.00  Sábado, 29 1° Grupo A 2° Grupo C Dortmund, 21.00 | FINAL  Domingo, 14  - Berlín, 21.00  SEMIFINAL  Martes, 9  Miércoles, 10  - | CUARTOS DE FINAL  Sábado, 6 Berlín, 21.00  OCTAVOS DE FINAL  Martes, 2 1° Grupo E 3° Grupo A/B/C/D Múnich, 18.00  Martes, 2 1° Grupo D 2° Grupo F Leipzig, 21.00 |
| Lunes, 1 1° Grupo F 3° Grupo A/B/C Fránckfurt, 21.00  Lunes, 1 2° Grupo D 2° Grupo E Düsseldorf, 18.00                     | Dortmund, 21.00                                                             | Sábado, 6 - Gelsen., 18.00  Domingo, 30 1° Grupo C 3° Grupo D/E/F Gelsen., 18.00  Sábado, 29 2° Grupo A 2° Grupo B Berlín, 18.00                                 |

#### HERZLICH WILLKOMMEN!

#### PEDRO SIMÓN



#### 'Cariño, por qué ves un Georgia-Turquía'

Si España golea mañana a su rival, diremos que somos claros favoritos -que ya lo había dicho usted, que lleva mucho fútbol visto en el sofá con el chándal y el Marlboroy miraremos el cuadro de la competición para ver quién nos toca en semis. Si España pierde mañana con su rival, diremos que ya se veía venir el desastre, que vaya convocatoria de lisiados –que ya lo había dicho usted, que lleva mucho fútbol visto en el sofá con el chándal y el Marlboro-, que vaya entrenador calvo y con gafas que tenemos.

Si **Morata** falla un uno contra uno, empezaremos con el debate del 9 desde el primer día. Y si mete un *hat-trick*, que cómo es que había dudas con Morata. Si Morata tiene cosas de Van Basten. Si atraviesa el mejor momento de la temporada. Si nunca está en fuera de juego Morata.

Si nos meten gol en el minuto 1 es que tenemos un problema de falta de concenmismo. Y si gana Bélgica –un suponer–, leeremos que a su zurdito revelación ya lo tiene medio atado Florentino.

Entonces –si sabemos lo que viene– para qué nos quedamos a vivir un mes entero frente al televisor.

Si a los 4.590 minutos de los 51 partidos les sumas cinco de añadido por encuentro y media docena de prórrogas, serán unos 5000 minutos de fútbol. Como si te tirases tres días y medio sin hacer nada más –ni trabajar ni comer ni dormir– que ver la Eurocopa.

Cuando tu pareja pasa por el salón y te pregunta que por qué –si tan listo eres– estás viendo un Georgia-Turquía, la tienes que querer igual.

Vemos un Georgia-Turquía porque lo mismo ahí está en nuevo fichajazo del Leganés y tú no lo estabas viendo venir. Porque igual acaban empate a cinco y tú habías preferido salir a dar un paseo. Porque cada vez suceden menos



Un aficionado escocés, antes del partido inaugural de ayer. AP

tración (cosa de los jóvenes). Y si es en el 85, es que tenemos un problema de falta de forma física (cosa de los viejos).

Si gana la Francia de **Mbappé**, sabremos que ha ganado **Florentino**. Si gana la Inglaterra de Bellingham, diremos que ha ganado Florentino. Si gana la Croacia de **Modric**, escucharemos que ha ganado Florentino. Si gana la Alemania de **Kroos**, que ya no está en el Madrid, lo

cosas imprevistas en un partido y tú quieres estar ahí, por si las moscas, como fedatario de la historia. No tanto por si ocurre la maravilla de un gol imposible o de un regate inventado. Sino para sentirte como ese niño que ve pasar una estrella fugaz.

Y después decir: yo estaba allí ese día, fue en la Euro de 2024, yo lo vi, adónde demonios estabas mirando tú.

#### L TIEMPO

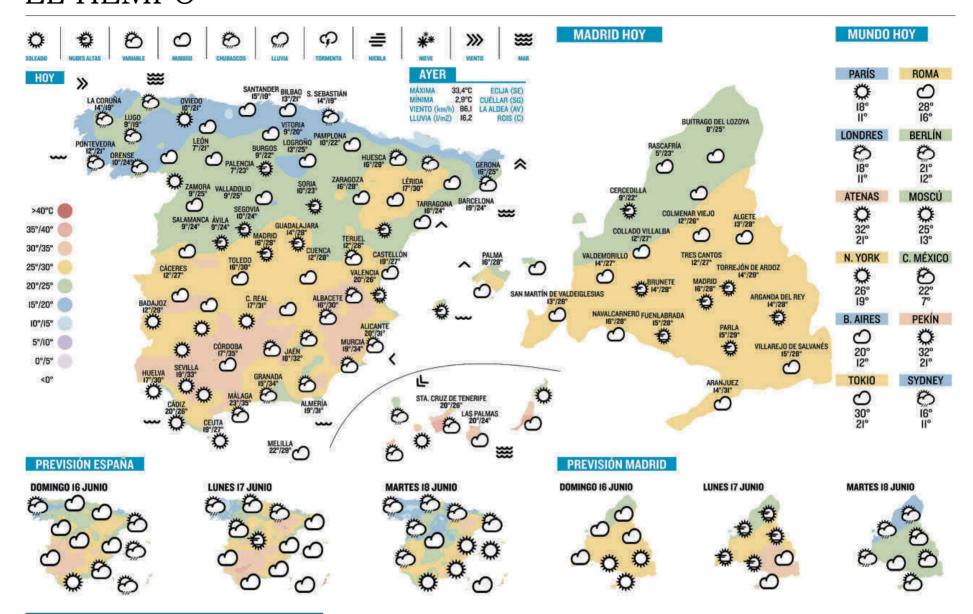

#### SORTEOS

#### **BONOLOTO**

Combinación ganadora del viernes: 5-17-38-41-42-48 (C 44, R 2)

| Acertantes | Euros                           |
|------------|---------------------------------|
| 0          | воте                            |
| 3          | 48.018,20                       |
| 57         | 1.263,64                        |
| 3.837      | 28,16                           |
| 71.885     | 4,00                            |
| 448.349    | 0.50                            |
|            | 0<br>3<br>57<br>3.837<br>71.885 |

Combinación ganadora del jueves: 7-9-1927-35-38 (C 8, R 8)

#### **EURO JACKPOT**

Combinación ganadora del viernes: 10-21-27-42-46 (soles: 2, 6)

#### **EUROMILLONES**

Combinación ganadora del viernes: 2-13-16-24-32 (E I, 7)

#### EL MILLÓN DGM78225

| Acierto | Acertantes | Euros      |
|---------|------------|------------|
| 5 + 2   | 0          | EUROBOTE   |
| 5 + 1   | 10         | 109.895,30 |
| 5 + 0   | 19         | 13.518,07  |
| 4 + 2   | 88         | 909,10     |
| 4 + 1   | 1.604      | 91,88      |
| 4 + 0   | 3.325      | 46,85      |
| 3 + 2   | 3.742      | 29,26      |
| 2 + 2   | 42.911     | 12,76      |
| 3 + 1   | 64.389     | 9,48       |
| 3 + 0   | 142.255    | 7,99       |
| 1 + 2   | 214.237    | 6,43       |
| 2 + 1   | 848.501    | 5,11       |
| 2 + 0   | 1.847.351  | 3.78       |

#### TRIPLEX DE LA ONCE

423 - 065 - 902 - 946 - 501

#### **SUPER ONCE**

Combinación ganadora del viernes:

1º Sorteo: 05-10-15-16-22-26-30-32-35-42 53-55-57-59-60-62-67-68-74-85 2º Sorteo: 02-03-08-18-28-30-31-40-41-42-48-50-52-60-61-62-74-77-78-79 3º Sorteo: 06-11-13-21-23-24-34-39-44-49 58-64-65-71-73-74-75-79-81-84

4º Sorteo: 02-10-14-15-23-27-33-38-4 47-49-55-57-60-70-72-76-81-84 5º Sorteo: 10-12-20-35-36-40-41-43-45-46 50-54-56-62-70-72-74-76-81-83

#### **LOTERÍA PRIMITIVA**

Combinación ganadora del jueves:

#### 2-5-9-10-19-33 (C 27, R 0)

| Aciertos | Acertantes | Euros        |
|----------|------------|--------------|
| 6 + R    | 0          | 0            |
| 6        | 1          | 1.189.708,93 |
| 5 + C    | 11         | 17.538,71    |
| 5        | 279        | 1.267,73     |
| 4        | 14.364     | 35,82        |
| 3        | 240 894    | 8 00         |

Jóker: 7720007

Combinación ganadora del lunes: 2-5-12-19-28-43 (C 30, R 2)

#### **CUPONAZO**

#### 30.006 SERIE: 131

El premio de este sorteo es de 6.000.000 de euros a las cinco cifras más serie: 40.000 euros a las cinco cifras; 500 euros a las 4 primeras cifras; 500 euros a las 4 últimas cifras; 50 euros a las 3 primeras cifras; 50 euros a las 3 últimas cifras: 6 euros a las 2 primeras cifras: 6 euros a las 2 últimas cifras; 3 euros a la última cifra; 3 euros a la primera cifra

#### CRUCIGRAMA

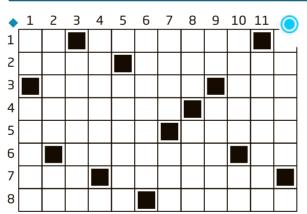

#### PASATIEMPOSWER.COM

HORIZONTALES.- I. Pronombre personal de 3º persona masculino. Tempestad, tromba. 2. Cavidad grande y muy profunda en la tierra. Reunir ordenadamente libros, papeles, naipes, herramientas, etc., cuando han dejado de usarse. 3. Media. Fruto comestible de la vid de forma redonda que crece con otros en forma de racimo. 4. Encarnado, berme-Ilón, El hermano de Ahel, según la Riblia, 5. Acción irreflexiva o desatinada, que implica imprudencia o temeridad. Dividí algo. 6. Apropiadas. Sufijo de pertenencia. 7. Antiestética, desagradable, deforme. Conquistar, subyugar, pacificar un pueblo o provincia. 8. Decisión tomada por persona competente sobre cualquier asunto dudoso o disputado. Menudas, microscópicas.

VERTICALES.- I. Extensión de dominio de España. Farol, desilusión. 2. Escuela, colegio. Interjección para dar ánimos. 3. Relativo a la guerra, la milicia o los militares. 4. Obra sobre la ley judía. 5. Que se parece a la cera. 6. Animal que no tiene marca en las orejas ni en otra parte del

cuerpo. 7. Cantidad de dinero restante luego de las deducciones. Nombre de consonante. 8. Cerca de este lugar. Se sueltan del lugar al que estaban unidos. 9. Denominación de Origen. Franja de tierra que está junto a una gran extensión de agua, especialmente junto al mar. 10. Añadir agua en exceso. Al revés, símbolo del neón. 11. Impedirá que ocurra algo malo. 12. Producto que se vende sin envasar o empaquetar.

SOLUCIONES: HORIZONTALES.- I. El. Tronada. G. Z. Sima. Recoger. 3. Calceta. Uva. 4. Bermejo. Caín. 5. Locura. Corré. 6. U. Idóneas. Al. 7. Fea. Someter. 8. Fallo. Enanas. VERTICALES.- I. Es. Bluff. 2. Liceo. Ea. 3. Marcial. 4. Talmud. L. 5. R. Ceroso. 6. Orejano. 7. Neto. Eme. 8. Acá. Caen. 9. Do. Costa. 10. Aguar. En. II. Evitará.

#### HORÓSCOPO

#### **LOS** (C)

#### **ARIES**

(21 marzo - 20 abril)
Tienes la capacidad de desarrollar un proyecto que tenga un gran impacto en el mercado actual, pero debes ser preparado para los desafíos.



#### TAURO

(21 abril - 20 mayo) Es posible que pienses en abandonar ciertas costumbres propias de la inma-durez, sobre todo si tienes intención de encajar en la sociedad.



#### **GÉMINIS**

(21 mayo - 21 junio) La eco nía de tu hogar cambia por leto cuando alguien hace un gesto roso hacia ti. Agradece el favor y trata de ser lo más efectivo posible.



#### CÁNCER

(22 junio - 22 julio) y un asunto profesional que te preo-aba bastante, pero finalmente se Hay un asu resolverá de forma satisfactoria y será un tema cerrado.



#### LE0

(23 julio - 22 agosto) Un cambio en tu trabajo o carrera se avecina muy pronto, y esto puede ser positivo si eres abierto a las nuevas



#### ortunidades que aparezcan. VIRGO

(23 agosto - 21 septiembre) Empiezas a percibir ciertos cambios de actitud en tu pareja y, por ese motivo sin dudarlo empezarás a indagar en su vida privada.



#### LIBRA

(22 septiembre - 22 octubre) Quizás te des cuenta que debes aumen ar el ritmo de trabajo para así adelan tar un poco tus tareas y poder ir más tranquilo durante un tiempo



ESCORPIO (23 octubre -(23 octubre - 21 noviembre) Un amigo o alguien cercano a ti te dirá algo importante que cambiará tu forma de ver las cosas. Fortalece tus lazos con esa persona.



#### SAGITARIO

(22 noviembre - 22 diciembre) En un buen día para realizar algunos mbios en casa, sobre todo ahora que ieza el buen tiempo y dispones de más horas libres.

PASATIEMPOSWEB.COM

CAPRICORNIO

No dejes que el estrés del día a día te gane la batalla, practica técnicas de relajación para mantener tu mente fresca v despeiada.



#### **ACUARIO**

(22 enero - 21 febrero) Si ves algo que no te gusta, haz lo posible para que cambie porque no todo puede ser tan complicado, la vida siempre puede ser más sencilla.



PISCIS (22 febrero - 20 marzo)



#### PAPEL | EN PORTADA

Por **Rodrigo Terrasa** (Madrid) Ilustración de Josetxu L. Piñeiro

a primera medida que prometió Alvise Pérez antes de las elecciones europeas fue sortear el 100% de su sueldo como eurodiputado entre todos los españoles que leyeran su newsletter. Tal cual. También anunció la mayor prisión de Europa a las afueras de Madrid para meter dentro a narcotraficantes, corruptos, amnistiados, pederastas, personas con tatuajes de alguna banda y, por qué no, a Pedro Sánchez. Su partido, -Se Acabó La Fiesta, se llama-, no tenía ni programa electoral. Qué más da. Le votaron 800.763 personas, casi el doble que al partido de Puigdemont, 228.000 más que a Podemos y sólo 10.000 menos que a Sumar, la papeleta de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz.

La chirigota no es una anécdota made in Spain. Al menos no exclusivamente made in Spain. Grecia ha elegido como eurodiputada a una estilosa abogada de extrema derecha llamada Afroditi Latinopoulou que se viralizó en internet por criticar a los gordos y censurar las axilas femeninas sin afeitar. Y en Chipre, un tal Fidias Panayiotou, de 24 años y youtuber de profesión, se ha convertido en la tercera fuerza del país en el Parlamento europeo. Fidias, que también llamó Fidias a su marca electoral, apenas apareció en los medios tradicionales durante la campaña, pero sus casi tres millones de seguidores ya le habían visto en las redes sociales pasar 100 horas dentro de una bolsa de hámster, sobrevivir cinco días sin dormir o abrazar a las 100 personas más famosas del mundo. Para el 20% de los chipriotas que votaron el pasado domingo, la mejor opción fue Fidias, un candidato que se enterró vivo durante más de una semana para retransmitirlo por YouTube.

Tras la crisis de los partidos tradicionales y del bipartidismo clásico en buena parte de Europa, la irrupción y desguace de la llamada nueva política, el auge de los populismos en todo el mundo y el avance de la extrema derecha, la serie de ficción en la que se ha convertido la política internacional estrena ahora nueva temporada...

Con ustedes, la era de la postpolítica. Sea esto lo que sea. La política sin intermediarios, sin ideología, sin relación alguna con la verdad, la política sin

«La postpolítica sería aquella en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de las decisiones públicas que los pensamientos y creencias basados en los prejuicios, las obsesiones o las falsedades», vaticinó hace ya siete años en un artículo el asesor de comunicación y consultor político Antoni

personas conectando con unas ideas, con una puesta en escena y un nivel de radicalidad que ahora responde a una demanda muy concreta».

–¿Cuál es exactamente la demanda de los 800.000 votantes de un personaje como Alvise?

-El voto a Alvise es una enorme peineta electoral. Los ciudadanos, cuando se cabrean, se hartan, se decepcionan y pierden confianza y esperanza en la progresividad de las reformas políticas como instrumento del interés general o incluso en las alternativas políticas como solución, lo que hacen es una peineta a todo. Le han dado una patada al sistema y han convertido el grito, el desafecto, el insulto en un nuevo formato electoral. Esa plasticidad para convertir la emoción en acción electoral es algo nuevo. Eso es la postpolítica.

La fórmula Alvise, la que le ha permitido atrapar tres escaños en Bruselas, no es muy distinta a la que han replicado otros estrafalarios candidatos alrededor del mundo. Alvise Pérez, voluntario de UPyD en sus tiempos, ex jefe de gabinete de Toni Cantó en Ciudadanos y hoy algo así como un agitador profesional, no sólo ha construido su campaña atizando a los medios de comunicación y exprimiendo su descrédito para sembrar el terreno de bulos, conspiranoias y patrañas. También, como Panayiotou o Latinopoulou, ha demostrado que no necesita a la prensa tradicional para colar su mercancía. De hecho, ellos han llevado el uso y abuso electoral de las redes sociales de los últimos tiempos a un nuevo nivel.

«Alvise no ha pisado un solo plató de televisión, se ha movido entre Instagram, Telegram y otras redes de impacto y lo ha hecho mucho mejor para sus intereses que otros partidos tradicionales tienen unos reparos para alimentar el algoritmo que él no tiene», explica Toni Aira, profesor de comunicación política en la UPF

sus arengas, también sus mentiras, sin apenas réplica ni contestación pública. «Su capacidad de penetración es enorme en comparación con el resto de partidos políticos e incluso comparándolo con los medios de comunicación», apunta Gutiérrez-Rubí. «Sus contenidos son muy visuales, provocadores, políticamente incorrectos, innovadores, bien diseñados y con temas que refuerzan y retroalimentan sus mensajes dentro de la comunidad que ha construido, que confían en él y comparten sus contenidos a otros

Alvise, como Fidias en Chipre, no tiene militantes, ni siquiera votantes. Alvise tiene fans, seguidores, followers, suscriptores. «Ardillas y simpatizantes», presume él. Sólo un 44,6% de la población española le conocía antes de las europeas. También dio igual. personas hicieron cola durante horas alrededor de la Plaza del

Ayuntamiento para recoger directamente su voto de manos del influencer.

¿Les parece todo extravagante? Pues sí, lo es. Nos adentramos irremediablemente en los tiempos grotescos de los que habla el ensayista francés Christian Salmon en su último libro: La tiranía de los bufones (todavía pendiente de traducción al español). Tras anticipar primero en Storytelling cómo la obsesión por el relato iba a sustituir a la verdad. Y después, en La ceremonia caníbal, los peligros de convertir a los políticos en un producto de la subcultura mediática, el último texto de Salmon sirve el cóctel final y alerta de cómo en los últimos años, sobre todo a raíz de la crisis del coronavirus, se ha ido extendiendo otra pandemia: la de la política irracional, el pensamiento mágico y el estado perpetuo de estupefacción.

«Nunca bufones, payasos y payasadas tuvieron tanta aura y tanta influencia en la vida política», sentencia Salmon a través del correo electrónico. «Desde 2016, asistimos a un preocupante proceso de descomposición política. Mires donde mires, lo grotesco parece haberse apoderado de todo: Donald Trump en



públicos».

«En unas elecciones donde hubo poca participación es su comunidad la que se movilizó a su favor», explica el asesor político. En el cierre de su campaña, en la plaza Colón de Madrid, repartió 350.000 papeletas entre sus groupies. Días antes, en Valencia, miles de

que no saben jugar esa liga porque Barcelona School of Management

"Los votos de Alvise han dado una patada al sistema y han convertido el grito, el desafecto, el insulto, en formato electoral"

#### "Su propuesta tiene elementos de la derecha alternativa, pero por encima de eso está la ausencia de ideología"

Gutiérrez-Rubí. El tiempo le ha dado la razón con la misma velocidad con la que se ha encarroñado nuestra democracia.

«Desde hace tiempo había señales que no queríamos ver, nos quedamos con la punta del iceberg y despreciamos todo lo que estaba sumergido bajo la parte más histriónica, detrás de los bulos, del fake y de la astracanada», explica hoy Gutiérrez-Rubí. «Pero por debajo había miles, centenares de miles, millones de

y autor de La política de las emociones (Arpa).

Alvise Pérez acumula cerca de un millón de seguidores en Instagram y, sobre todo, una fiel comunidad con otro medio millón de personas en Telegram, un espacio más privado que otras redes sociales que le permite distribuir

#### **CIENCIA** PAPEL

EEUU, Jair Bolsonaro en Brasil, Boris Johnson en Gran Bretaña, Javier Milei en Argentina, Matteo Salvini y Beppe Grillo en Italia, Narendra Modi en India... La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto una tiranía de bufones mundial basada en el resentimiento de masas. La desmesura se ha convertido en una norma y lo burlesco en un nuevo estilo político. La escena política está patas arriba, agitada por espectros, presa

derechas o es centro centrado? ¡Baah! ¿A quién narices le importa la ideología en la pista central del circo?

Las encuestas preelectorales dicen que el éxito de Se Acabó La Fiesta se nutrió sobre todo de votantes de Vox (un 19,6% de sus electores en las últimas generales se pasaron al partido de Alvise), pero también del PP, de los rescoldos de Ciudadanos... y de la abstención. Casi todos son hom-

Meloni pidiendo el voto con dos melones en Italia, al delirio Trump en Estados Unidos...

«Los nuevos partidos y las nuevas causas políticas generaron una expectativa tan elevada que parecía obvio que en cuanto formaran parte del escenario político, o incluso llegaran a tocar poder, generarían una gran frustración y caerían en picado», explica Toni Aira.

Ahí tienen lo que queda de

Podemos y lo que ya no queda de Ciudadanos. «Su fracaso ha llevado a redoblar la apuesta por una parte de la sociedad que aún vive enfadada, que se siente agraviada por la política en

general», argumenta el autor de *La política de las emociones*. «Pero la apuesta se redobla ahora en clave destructiva. Ya no se trata de desplazar a los partidos tradicionales como antes, ahora hay que cargárselo todo. Ya no se trata de asaltar los cielos, sino de reventarlos desde dentro. Hoy ha calado la idea de que todo político es inútil, un ladrón, un aprovechado y Alvise sólo explota una dinámica que antes alimentaron los partidos clásicos».

Alvise no pretende tener militantes... Pero, ¿acaso algún partido escucha hoy a sus militantes? Alvise no tiene programa político... Pero, ¿acaso alguien se lee o se cree los programas políticos? Alvise miente sin rubor... Pero, ¿acaso alguien piensa que los demás políticos no lo hacen?

«Su éxito es descriptivo de la degradación general de la política», insiste Aira. «Él lo lleva al extremo de lo grotesco, al punto siguiente de degradación. Si todo está podrido, ¿por qué no matarlo?».

La única incógnita que queda por resolver en el show de Alvise es cuánto durará la broma. Si su éxito en las europeas es realmente extrapolable al tablero político nacional o no. «En las elecciones europeas siempre se vota en una clave diferente, más gamberra, con un desahogo que no se permite en otras elecciones», recuerda el profesor de comunicación política. «En su día Ruiz-Mateos ya obtuvo representación en Europa vistiéndose de abeja Maya, pero eso no significa que fuera trasladable a otros ciclos electorales. El problema ahora no es que alguien como Alvise sea capaz de hacer diana en el desencanto sobre todo de la gente joven, sino que la inacción política del resto enquiste a esos votantes en la desafección».

# "Nunca los bufones, los payasos y las payasadas tuvieron tanta aura y tanta influencia en la vida política"

#### "Ya no se trata de asaltar los cielos, sino de reventarlos. Su éxito es descriptivo de la degradación general de la política"

de una especie de embrujamiento de la razón política».

Analiza Salmon cómo las redes sociales han amplificado las teorías conspirativas y los bulos sobre las que se ha cimentado la seducción de estos personajes y cómo el poder basado en la racionalidad, la tradición o el carisma se ha esfumado para dar paso a la negación de la democracia, la transgresión y la charlotada. «La razón por la que los bufones son tan fuertes es que derivan su legitimidad del descrédito de la acción política», apunta. «Con ellos, ya no se trata de gobernar dentro del marco democrático, sino de especular a la baja sobre su desprestigio basando la credibilidad de su discurso en el descrédito del sistema».

Y ésta es la clave del fenómeno, aquí y en Nicosia también. La postpolítica triunfa porque el escenario se ha convertido en una gigantesca caricatura global. La gente ha llevado a Alvise hasta el Parlamento europeo igual que envió a Rodolfo Chikilicuatre a Eurovisión a bailar el *brikindans*. Para chotearse del sistema.

«Nadie le reclama a Alvise un programa electoral que ni siquiera tiene. Nadie le pide convertir esos 800.000 votos en una alternativa de gobierno o en propuestas concretas. Lo que él haga ahora ya da un poco igual», admite Gutiérrez-Rubí. «El voto a Alvise es un desafío burlesco. En él hay algo de farsa irónica, de reírse del proceso electoral, de su formato viejuno, aburguesado y caduco, de las propuestas de los otros, del instrumento... Esa especie de risa burlona, esa ironía desafiante iconoclasta, siempre ha conectado con las clases populares y la gente perdedora porque al perdedor lo último que le queda es la risa bufa».

¿Y qué ideología tiene el tal Alvise? ¿Es de izquierdas, de bres. Y mayoritariamente jóvenes. Muchos de ellos votantes primerizos.

«Su propuesta tiene muchos elementos de la derecha alternativa, pero por encima de eso está la ausencia de ideología», matiza el sociólogo Luis Miller, autor de Polarizados (Deusto). «Trump ya rompió en su momento el eje clásico de la política y aprovechó el clima de polarización extrema para apelar a una nueva forma de voto antisistema a través de mensajes simples y directos que no necesitaban ser coherentes dentro de una estructura ideológica. Alvise repite el mismo esquema, se presenta como una opción macarra y en lugar del muro de Trump contra la inmigración promete construir una cárcel».

«La anticorrupción y el antiestablishment son su único mensaje y tema», añade Gutiérrez-Rubí. «Como cualquier populismo, ataca a todos los partidos y se victimiza ante lo que considera persecución judicial. De ahí que necesite el escaño para estar aforado y que sea más complicado acusarlo de mentir y de compartir noticias falsas. Él lo admite y lo defiende, al igual que lo entienden sus fans».

Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, cómo la política europea puede pasar hoy por las manos de alguien que pasó 100 días encerrado en una bola gigante de hámster, hay que echar otra vez la mirada atrás. A la gigantesca recesión económica y financiera que arrancó en la primera década del siglo, a la crisis de representatividad que vino después, a aquello de «lo llaman democracia y no lo es», a nuestro 15-M, a los nuevos partidos, a la aparición de Syriza en Grecia o de Podemos y Ciudadanos en España. A los chalecos amarillos en Francia, al Brexit en Reino Unido, a

#### RECREA SU CEREBRO

#### LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL DISEÑA UNA RATA VIRTUAL

Por Miriam Leva González

ómo el cerebro controla y coordina nuestros movimientos sigue siendo un misterio para los neurocientíficos, y hasta la fecha, ningún robot ha podido emular la agilidad humana y animal. Sin embargo, una rata virtual creada por la Universidad de Harvard en colaboración con el Google DeepMind está ayudando ahora descifrar el funcionamiento del cerebro.

Basándose en datos de movimientos registrados en ratas reales, los investigadores de un estudio publicado esta semana en la revista *Nature* han sido capaces de recrear una rata en 3D que ha sido entrenada para moverse en el plano digital como lo haría una rata real. Estos datos se introdujeron en una red neuronal artificial que emula el cerebro de la rata para que controle su cuerpo virtual.

Bence Ölveczky, profesor del Departamento de Biología Organísmica y Evolutiva e investigador principal del estudio, ya había realizado entrenamientos con ratas reales para estudiar sus circuitos neuronales. Ahora, gracias a la inteligencia artificial (IA), asegura el investigador principal del estudio en el comunicado de prensa, las simulaciones virtuales pueden abrir toda un área sin explotar de la neurociencia. Los animales simulados con IA son entrenados para comportarse como animales reales y proporcionan modelos totalmente transparentes para estudiar sus circuitos neuronales. Entre las aplicaciones de este modelo virtual, señala el experto, se puede observar cómo ciertas enfermedades pueden afectar a los circuitos neuronales.

Por su parte, Matthew Botvinick, coautor y director senior de investigación de Google DeepMind, asegura









Modelo de roedor virtual recreado con inteligencia artificial.

GOOGLE
DEEPMIND

que han aprendido mucho recreando sistemas de IA que no solo tienen que pensar de manera inteligente, sino que también deben traducir ese pensamiento en acción física en un entorno complejo.

La red neuronal artificial desarrollada por este equipo aprendió a reproducir los movimientos deseados tras recibir una trayectoria de referencia y, con ello, la rata aprendió a imitar una serie de comportamientos, incluso aunque no hubiera sido entrenada explícitamente para algunos. El siguiente paso será dar autonomía a la rata virtual para enfrentarse a tareas similares a las de las ratas reales.

Aunque la investigación está dirigida a descubrir el funcionamiento del cerebro, sus autores añaden que esta plataforma puede tener otras aplicaciones, como diseñar mejores sistemas de control robótico.

#### PAPEL CULTURA



Joaquín Manso, ayer, durante la presentación de los carteles taurinos de la Feria de Begoña. ARABA PRESS

#### FERIA TAURINA DE BEGOÑA

#### "GIJÓN ES SÍMBOLO DE LIBERTAD PARA LA FIESTA"

Por **El Mundo** 

oaquín Manso, el director del diario EL MUNDO, leyó ayer en Gijón el pregón taurino de la Feria de Begoña que se celebrará del 15 al 18 de agosto en la Plaza de Toros de El Bibio. Será la segunda temporada consecutiva en Gijón después de la suspensión de la edición de 2022. Aquella fue una decisión política de la entonces alcaldesa Ana González (PSOE) que, en parte, explica el papel de Manso en el acto de ayer. Gijón había tenido toros todos los agostos desde 1888, con la excepción de los años de la Guerra Civil y del verano del coronavirus. Cuando la alcaldesa González anunció la cancelación de la feria, el diario EL MUNDO denunció su política como un ejemplo de sectarismo antitaurino. Un año después, Gijón cambió de Gobierno y la nueva alcaldesa, Carmen Moriyón, restituyó la feria en el verano de 2023. El reencuentro fue un éxito de público y de resonancia. Un año después, la comunidad taurina de Asturias ha agradecido a EL MUNDO su defensa al invitar a su director a apadrinar la feria de este año. El crítico taurino de este periódico, Zabala de la Serna, presentó a Manso en su ciudad, el lugar «al que están asociados todos los momentos de euforia de mi juventud», según dijo el director de EL MUNDO.

El pregón de Manso fue en parte eso, un relato de referencias personales y de recuerdos que vinculan a su familia con la Plaza de El Bibio y con su afición. Y, en parte, fue también un ensayo dedicado a explicar por qué merece la pena defender la Fiesta en un momento de acoso político. «Las corridas, la Feria de Begoña, no son el pasado, ni la España negra, ni el franquismo. No son un folclorismo racial y anacrónico. Es un patrimonio cultural vivo, una síntesis de tradición y modernidad que representa el gran regalo cultural de España a la Humanidad», dijo Manso, que se refirió estos días al diario EL MUNDO como «el periódico de los toros».

Como ensayo, el pregón de Gijón rebatió los principales argumentos de los antitaurinos: la «posmodernidad tóxica» que convierte la muerte «en un motivo de vergüenza»; el animalismo bienintencionado pero equivoado que confunde un ruedo con un matadero; y, sobre todo, la politización del debate... «Hay militancias ciegas como la de la anterior alcaldesa, incapaz desde sus prejuicios de abordar en profundidad un asunto de tan colosal calado humanista. Que denuncian como un mal vicio la afición taurina porque no aprecian su expresión artística». Por eso, el reto es que los toros estén por encima de los cambios políticos. «Gijón es ya un símbolo de libertad para la fiesta de los toros», teminó Manso, que fue agasajado por las peñas de Asturias.

### "BUENA SUERTE A QUIEN QUIERA SACAR UN MENSAJE DE NUESTRAS LETRAS..."

Entrevista a Alcalá Norte. Con un sabio dominio de la alquimia sónica, estos madrileños se niegan a ser fácilmente clasificados. Triunfa con su temazo 'La vida cañón', que ha bautizado su gira de este año. Han cerrado más de 40 fechas y han vendido todas las entradas de su concierto en la capital en un día

Por Silvia Lorenzo. Fotografía de Bernardo Díaz

i usted no sabe quiénes son Alcalá Norte, le bastará con una búsqueda en Google Maps. Bajo el rombo tricolor que ilustra la parada de metro de su barrio, Ciudad Lineal, y el monolito que señala el centro comercial del que la banda ha tomado el nombre prestado, aparecen tres zumbaos por la música. Ellos son Alcalá Norte, la banda. Han llegado a todas partes, incluso al coche todopoderoso que registra Google Street View.

La deflagración del grupo tuvo lugar hace algunas semanas. Ahora Álvaro Rivas (voz), Jaime Barbosa (batería), Juan Pablo Julià *Juampi* (guitarra), Pablo Prieto *Admin* (bajo), Laura de Diego (teclados) y Carlos Elías *Dr. Rock* (guitarra) atraviesan ese dulcísimo momento que todas las bandas anhelan: son la comidilla de la música, el grupo del que todo el mundo habla (porque dan para hablar).

Una iglesia mozárabe reformada acoge las oficinas de su sello discográfico. Allí reciben a EL MUNDO Rivas, Barbosa, Pablo Admin y el Dr. Rock, recostados sobre el sofá con aires de domingo y de resaca. En realidad, cada uno viene de sus respectivos trabajos. Todos compaginan como pueden la recientemente adquirida condición de rockstar con empleos que en nada se parecen. Todos, menos el Admin, al que acaban de despedir: «Ahora soy desempleado», dice esbozando una sonrisa con un inquietante sosiego.

«La banda nace a finales de 2019», arranca Barbosa, el batería. Cualquiera de ellos podría salir de Stranger Things: cardados ochenteros, zapatillas desgastadas, vaquero roto y aspecto de estar pasando un mal viaje, aunque ninguno consume sustancias: «Ya no tenemos 20 años como para ir de flipaos con las drogas», dice Pablo Admin. Barbosa es el más heavy, aunque su grupo no tanto. Es fan de los Burning y los Suaves y para sus actuaciones sobre el escenario se inspira en los Judas Priest. «Rivas, Juampi y yo montamos el grupo. Siempre hemos sido totalmente diferentes», explica. Su disco homónimo es un fiel reflejo de todas las diferencias que, lejos de separarlos, los unen.

Definir a Alcalá Norte sería encorsetarlos. El sonido abrasivo y amateur permea unas voces poco pulidas de la misma manera que la fanfarronería impregna sus letras lisérgicas. Este último fue un detalle de discordia durante su etapa embrionaria. Llegaron a separarse, y Alcalá Norte volvió a ser sólo un centro comercial. «Tuvimos un trauma, fue mucho tiempo de mucha presión, cabreo y mucha... mierda», explica Barbosa. «Pronto nos dimos cuenta de que podíamos empezar de nuevo sin los miembros que habíamos recolectado por el camino y eso hicimos», cuenta

La formación ha cambiado veces incontables: «La foto de grupo siempre ha sido una frikada». Ahora, con Laura, Pablo y Carlos, los conciertos en directo



y movimientos realizados sin ninguna clase de pudibundez. Y su música ha seguido el mismo curso. Suenan a The Cure, pero también a Carolina Durante; son post-punk aderezado con toques de rock «no muy fuerte»; encarnan la movida madrileña, pero también el «rollo Manchester» de Oasis y The Stone Roses. Su destreza para la alquimia sónica y su desafío a la definición los sitúan a la cabeza de la escena indie.

El petardazo vino de la mano de *La vida cañón*, un tema encumbrado en redes por artistas del calibre de Rosalía o Leiva. El éxtasis está justificado: la historia se basa en un recorte de prensa de 1935. «La cosa viejuna siempre me

Rivas, Barbosa y el Dr. Rock de Alcalá Norte en el edificio de su sello discográfico.

BERNARDO DÍAZ

#### **CULTURA** PAPEL



ha *tirao*», cuenta Barbosa, «leí un artículo antiguo de *Mundo Gráfico* en Facebook y me hizo gracia. De ahí sale la canción». Terminó comprándose el ejemplar. «El año que viene es el 90 aniversario. Hacemos una fiesta», bromea.

Tan sólo ha pasado un mes desde que lanzaron el álbum y ya piensan en celebraciones. Normal. Este miércoles anunciaron las más de 40 fechas de su *Gira cañón* y en menos de 24 horas el Teatro Eslava de Madrid reventó un *sold out* para octubre. Pronto sacarán otra fecha a la venta. Sin embargo, maniobran en torno al éxito con cautela. «Antes de todo esto [el éxito] nos creíamos los Beatles. Nos tenían que dar un toquecito en el hombro para que nos

bajáramos. Ahora ya no nos pasa», cuenta Rivas.

Liam Gallagher e Ian Brown también aspiraban a parecerse al cuarteto de Liverpool. Alcalá Norte, en cambio, es otra cosa. El espíritu de barrio y el aura de Ciudad Lineal son las vértebras de esta banda, su esencia. Sin embargo, Rivas y Barbosa niegan tajantemente el canto a la casticidad que se les ha atribuido hasta ahora. «El Madrid castizo está en Alcalá Norte en una canción igual que está Calvino en otra», explica Rivas. Barbosa extiende su tesis: «Hay una de Calvino, otra que habla de la Primera Guerra Mundial, otra de un pavo que fuma porros en Valladolid...», repasa.

Quizás *La vida cañón* sea el tema del álbum de concepto más sencillo. «Barbosa visualizaba esa canción para tus viejos», indica Rivas: tendido bajo en Las Ventas, un mantón para la parienta, tintes de *Cuéntame* y Antonio Alcántara al volante de la historia. Temas como *La Calle Elfo, Los Chavales* o *No llores, Dr G* son algo más complejas de definir. «Buena suerte al que intente sacar un mensaje concreto», expresa Rivas. Lo cierto es que sus letras son un festival. Su primer álbum es un bingo absoluto donde el enigma y la complejidad son los protagonistas de un éxito rotundo. «Que sea misterioso hace que llame más la atención», explica Barbosa.

Alcalá Norte (álbum) traduce el viaje espiritual que ha emprendido Alcalá Norte (banda) a lo largo de los años. Todas las canciones son un recorrido por su trayectoria como banda y expone una amplísima variedad de estilos musicales dentro del mismo disco. «Si entra peña pensando que va a escuchar música indie y escucha Westminster, tendrá que reflexionar», dice el Dr. Rock que, por cierto, no sólo opera sobre la mesa de mezclas del estudio, sino que sabe usar un bisturí.

Si hay algo, o alguien, capaz de curar las heridas de Alcalá Norte es Cristiano Ronaldo. «Es como un dios más», señala Rivas, que dice elevarse cuando piensa en el futbolista portugués. El infierno es una ausencia y la de Ronaldo en el Madrid ha llegado hasta las letras de Alcalá Norte. «Yo estaba en mi año de intercambio y vi la final solo. De repente, cuando acaba, dice que se pira. ¿Por qué haces eso, tronco? ¿Por qué esos brazos en jarra tras la batalla de Kiev?», cuenta Rivas. El frontman de la banda deja migajas por todas las canciones del álbum que, finalmente, llevan a su audiencia al ex delantero del Real Madrid. Hay amores que rebasan todas las fronteras, incluso las de la lógica.

La aparente falta de coherencia en las letras, y todas estas historias que se esconden entre líneas son cebo para los tiburones que en ocasiones son los medios de comunicación. Así, Rivas confiesa montar «movidas» de cara a la prensa. La canción de *Supermán* habla de Ronaldo, aunque a los medios les contó una versión diferente: «La final de la Champions era en el Olímpico de Kiev, pero en la nota de prensa del *single* lo mezclé con mi trayectoria profesional en Glovo, durante la cual mantuve contactos en Kiev». Este tipo de gamberradas de espíritu anárquico y socarrón son las que encajan a la banda en el género de post-punk.

A las puertas del inicio de su gira de 2024, los chicos de Alcalá Norte tienen más presión que

"Antes nos creíamos los Beatles. Nos tenían que dar un toquecito para que nos bajáramos. Ahora ya no nos pasa"

"Lo mejor del directo son los cinco minutos de antes porque se me olvida todo, desaparecen los putos problemas"

nunca: «Estamos en un momento muy tensionado. A veces hay pequeñas mierdas», explica Pablo. Pero esto es la vida cañón para ellos: «No es el éxito», aclaran todos al unísono, «es estar con los colegas sin alardes, lo sencillo».

Alcalá Norte disfruta del directo como nadie. Rivas dice que se eleva cinco centímetros del suelo; Laura hace bailes detrás del teclado; el *Dr. Rock* fluye con el ambiente y se contagia del espíritu del público; Barbosa no ve nada detrás de la batería, pero no le importa; de *Juampi* no sabemos nada porque no ha venido. ¿Y el *Admin*? En su salsa: «Lo mejor son los cinco minutos de antes, se me olvida todo, todos los putos problemas». Incluso el despido deja de importar. Esto es Alcalá Norte, póngase a la fila.

Retrato de Yazmin Rodríguez, que mañana ofrece su testimonio sobre salud mental en el periódico.

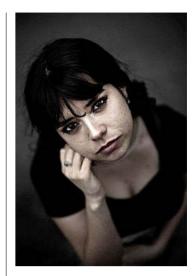

#### MAÑANA

#### EL TABÚ DE LA SALUD MENTAL PERSISTE EN EL TRABAJO

Por **El Mundo** 

ste domingo, además de poder adquirir la revista *¡Hola!* junto al periódico, la revista *Papel* pone el foco en la salud mental en los espacios laborales. Pese a las campañas de concienciación, la aceptación de los problemas psicológicos sigue siendo una asignatura pendiente. Contamos con los testimonios de varias personas que han sufrido discriminación en el trabajo por su ansiedad, fobia social u otras enfermedades mentales.

En las páginas de Culturista, Luis Martínez entrevista al director de la película Del revés 2, «el último y más esperado trabajo de Pixar», y que est á destinada a recuperar el trono de la animación. El lector también hallará un reportaje con los actores Clara Lago y Tamar Navas, estrellas de la nueva serie de Netflix Clanes. Así como la sección habitual de Alberto Rey sobre series. En la sección de Salud, exploramos la vida sin olfato a través del caso de Silvia Anguera, que padece anosmia congénita. Una historia que destaca los esfuerzos y estudios para recuperar este sentido esencial.

En las páginas de Yo Dona encontrarán una entrevista con la mítica modelo de los años 90 Naomi Campbell, antes de que se inaugure unae exposición dedicada a su persona en el Museo Victoria&Albert de Londrés. Finalmente, en la sección de Viajes nos trasladamos a Santorini, revelando la magia de la isla griega. Y hasta el hotel más vibrante de Singapur.

#### PAPEL CULTURA



#### "¿POR QUÉ EN IRLANDA SÓLO TIENE QUE HABER IRLANDESES? ¡QUÉ ASCO!"

Entrevista a C. Tóibín. El novelista viaja a la Irlanda de los 70 en 'Long Island', que explora el desarraigo y las segundas oportunidades a través de un triángulo amoroso

Por Andrés Seoane Fotografía Sean Mackaoui

dio todas las secuelas, excepto El Padrino II», exclama Colm Tóibín (Enniscorthy, 1955) con cierto aire culpable. «Imagínate que Flaubert decide escribir la segunda parte de Madame Bovary o Jane Austen de Orgullo y prejuicio. Eso lo habría devaluado todo». Por suerte, el escritor irlandés ha decidido no hacer caso de su propio consejo y, 15 años después, devuelve a sus lectores los personajes de Brooklyn, su novela más famosa, llevada al cine por John Crowley con guion de Nick Hornby en 2015.

Long Island (Lumen) continúa narrando la historia de Eilis Lacey, la joven irlandesa que emigraba a EEUU dejando atrás a un amor y eligiendo a otro. Veinte años después de esta decisión es una mujer casada de mediana edad con dos hijos, un trabajo y una cierta culpa por no haber vuelto nunca a su pequeño pueblecito del este irlandés. Su idílica vida en los suburbios estalla en la primera página del libro, cuando un desconocido se presenta en su puerta diciendo que en unos meses le llevará al hijo que su marido Tony le ha hecho a su mujer. «Es una imagen muy potente, y fue lo que me inspiró la novela», confiesa Tóibín. «No es que

quisiera volver a los personajes de *Brooklyn* porque sí, para contar algo anodino, sino porque de pronto, hace cuatro años, me vino esta idea y me pregunté cómo reaccionaría Eilis, que lleva acompañándome muchos años. Una novela debe tener siempre drama, emoción, y después dejar que los personajes actúen y sorprendan». La reacción de Eilis es viajar a

Irlanda huyendo de su crisis matrimonial y de la absorbente familia italiana de su marido, de la que vive rodeada. Allí, pronto se debaten en ella la melancolía de un regreso imposible y el desarraigo de quien ya no es del lugar que abandonó. Palpita en estas páginas, ambientadas en los años 70, la última década en la que Tóibín vivió en su pueblo antes de emigrar a Barcelona. «Lo que siento no es nostalgia, es que lo conozco. No sólo las calles, sino quién juega a qué deporte, quién va a Dublín, qué pubs visita cada cuál. No lo imagino como recuerdos, todo me parece muy reciente», explica. «La emigración, por lo menos en Irlanda, siempre deja una sensación muy ambigua. Te entristece marcharte de estas calles pequeñas a lugares enormes como San Francisco, Londres o Australia, pero tampoco tanto. Y luego vuelves de vacaciones y estás contento, pero eso dura un día o dos. De pronto es martes y recuerdas por qué te fuiste, y quieres volver a tu hogar. Quien emigra nunca consigue un estado emocional fijox

A caballo entre EEUU y su país, Tóibín se muestra preocupado por la ola antiinmigratoria que recorre Occidente,muy virulenta en Irlanda. «Es ridículo que eso pase aquí, por nuestra historia y por nuestra realidad. Somos una isla llena de

gente blanca y muy religiosa, necesitamos gente de fuera. Cuantos más polacos, nigerianos, chinos o españoles vengan, tanto mejor para la sociedad. El problema es que la gente que piensa así, por suerte mucha, no alza la voz ni se presenta a las elecciones», lamenta. «En las últimas europeas ha habido aquí muchos candidatos y en el fondo ves que todos esos líderes antiinmigración son gente con profundas inseguridades. Necesitamos gente distinta, dejar de comer sólo patatas y beber cerveza. ¿Por qué tenemos que ser sólo irlandeses en Irlanda? ¡Qué asco!».

Como acostumbra la literatura de Tóibín, esta es una novela de silencios y secretos, donde los sobreentendidos campan a sus anchas y lo que piensan los personajes queda muchas veces en manos del lector. Por eso, el escritor quiso contraponer a dos hombres muy diferentes para Eilis. «Está Tony, que es todo ruido y buen humor, pero le ha sido infiel. Parece una mala peli porno, sí, el fontanero que se acuesta con el ama de casa», concede. Por otro lado, ella se reencuentra con su amor de juventud, Jim, un hombre bueno, tolerante, estable y majo, que mantiene una relación con otra mujer y las engaña a ambas. «Quería que fuera el taciturno, el calladito y amable, el que peor se porta», confiesa.

El final de *Long Island* es tan ambiguo y abierto como el de *Brooklyn*. Preguntado sobre si sabremos más en el futuro de la vida de Eilis, el escritor contesta socarrón. «Dentro de otros 15 años tendré 84. Ya te mandaré el nombre de mi residencia de ancianos y entonces podrás venir y preguntarle a la enfermera si me dedico a escribir», concluye entre carcajadas.

#### GALA BENÉFICA

#### TELVA' Y LA ROCHE POSAY, CONTRA EL CÁNCER

Por **EL MUNDO** 

El novelista

su última

NUR PHOTO /

ALBERT LLOP

irlandés Colm

Tóibín durante

visita a España.

a revista *Telva* y los laboratorios dermatológicos La Roche-Posay celebraron la noche del pasado jueves la II edición de la Gala benéfica contra el cáncer *Fight with care*, cuyo objetivo es visibilizar la enfermedad y la importancia de conseguir fondos para su investigación.

La directora de Telva, Olga Ruiz, junto a la directora general de La Roche Posay en España, Mónica Serra; la directora general y consejera de Unidad Editorial, Laura Múgica; el director general de Publicidad, Sergio Cobos, y la directora de Negocio de Telva, Adelina Giménez, fue la encargada de recibir a los más de 200 invitados del evento, que tuvo lugar en el Teatro Real de Madrid y estuvo conducido por la periodista y presentadora Isabel Jiménez.

Fueron muchos los rostros conocidos que asistieron a esta gran cita solidaria, además de personalidades relevantes del mundo del arte y la cultura. Cuando se cumplen cuatro años del fallecimiento del artista, *Telva* y La Roche Posay concedieron el Premio Icono de Valentía al cantante y compositor Pau Donés como reconocimiento a su figura y legado, por su actitud de mirar cara a cara a la enfermedad, sin más pretensiones que el deseo de vivir y seguir siendo un ejemplo para muchos pacientes.

Durante la gala, La Roche Posay entregó un cheque por valor de 100.000 euros al Centro Nacional de



Isabel Donés recoge el premio a su hermano, Pau Donés.

Investigaciones Oncológicas (CNIO) que recibió su directora científica, María Blasco. Además, se celebró un bingo solidario, dirigido por Ion Aramendi, cuya recaudación fue donada por los laboratorios dermatológicos al Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC).

### **TELEVISIÓN**

#### GENERALISTAS

11.00 Audiencia abierta. 11.30 Comando actualidad

12.25 Españoles en el mundo. 13.55 D Corazón.

14.40 UEFA Euro 2024. «Hungría-Suiza». En directo. 17.00 Camino a Berlín. 17.40 UEFA Euro 2024.

«España-Croacia». En 20.00 Camino a Berlín. 20.30 Telediario 2.

**20.40** UEFA Euro 2024. «Italia-Albania». En directo 23.00 Más estrellas que en el cielo. «Juego de patrio-

0.50 Cine. «Ella Schön: Bautismo de fuego». **2.20** Noticias 24 horas.

#### Antena 3

Tu cara me suena. 12.50 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 13 20 Cocina ahierta con

Karlos Arguiñano. 13.50 La ruleta de la suerte. 15.00 Antena 3 Noticias I.

Deportes. 15.55 El tiempo.

16.00 Multicine. «Eres mía» 17.50 Multicine. «Tal como 19.30 Multicine, «Romance

21.00 Antena 3 Noticias 2.

21.45 Deportes. 21.55 El tiempo 22.10 La Voz Kids La Voz Kids: grandes 1.30

momentos.

The Game Show. La tienda de Galería del Coleccionista

#### Telecinco

8.20 Got Talent España.

11.00 Más que coches. Presentado nor Gonzalo Serrano 12.15 Got Talent España. mentazos.

13 15 Socialité 15.00 Informativos Te-15.35 ElDesmarque Te-

lecinco. 15.45 El tiempo. 16.00 ¡Fiesta! Presentado ma García. 21.00 Informativos Te-

**21.35** El tiempo. 21.45 EIDesmarque Te-

22.00 La vida sin filtros. 1.35 Supervivientes.
Resumen diario. Presentado por Laura Madrueño.

#### **VEO DMax**

9.00 Onmotor. 9 30 Cazasuhastas 11.02 Container Wars. Emisión de tres enisodios

12.11 El liquidador.13.17 Ingeniería abandonada. Incluye «La perdición de El Dorado», «Secretos de la isla de la mafia» v «Ruinas del cinturón de óxido»

15.58 Desmontando la historia. Incluye «La víctima secreta del Vesubio», «La gran muralla de Roma» y «El búnker perdido de Hitler» 18.47 Seprona en acción.

Emisión de cinco episodios 21 03 091: Alerta Policía Emisión de cinco episodios 1.48 Destino terror, «Hospital Estatal de Norwich

Winamax Live Ses-

#### Movistar Plus+

8.38 Cine. «Gru III, mi villano favorito». 10.02 Núñez.

10.02 Núñez. 14.14 Perdidos en el Amazo-

**15.13** Ilustres ignorantes. 15.45 El consultorio de Berto. «Te lo agradecemos 16.15 Cine «Malditos veci-

nos II». EEUU. 2016. 92 min. Director: Nicholas Stoller. 17.47 Secretos de los dinosaurios jurásicos.

18.40 El Barrio: un reino sin

**20.00** Telefónica IOO LIVE. 1.05 Tras las huellas de 2.03 El hiphop contra el

poder. 5.32 MTV. La revolución del videoclip

#### AUTONÓMICAS

#### Telemadrid 10.55 La Otra agenda.

11.30 Madrid mejora tu vida. 11.55 Sabor a Madrid.

12.20 Madrileños nor el undo «Amsterda Telenoticias.

15.05 Deportes. 15.25 El tiempo. 15.40 Cine. «Una vida por

17.30 ¡Ole, toro! «Valdetor-

res del Jarama». 18.00 Copa Chenel. 20.15 Disfruta Madrid. Lo

Telenoticias. 21.00 Deportes.

21.10 El tiempo. 21.15 Madrileños por el mundo. «Bolivia»

**22.15** Ruta 179. **23.15** Madrileños por el

#### TV3

12.05 La travessa, «La

resistència». 13.45 Zona zàping. 14 30 Telenotícies migdia

15.45 Tarda de cine. «Jexi». EEUU, Canadá. 2019. 84 min. Directores: Jon Lucas, Scott

Moore. 17.10 Tarda de cine. «Per l'honor d'un fill». Francia. 2020. Director: Olivier Guig-

18.55 Tarda de cine. «Les hereves». Francia. 2021. 80 min. Directora: Nolwenn

20.25 Atrapa'm si pots. «Els millors moments».

21.00 Telenotícies vespre.

22.10 Col·lapse. «Amics per

sempre». **0.40** Cine. «Misteriós assassinat a Manhattan»

#### La 2

10.35 Para todos La 2. 11.05 Objetivo igualdad.

11.25 En lengua de signos 11.55 Caminos de la música.

12.25 De tapas por España.

13.55 Lugares sagrados 14.50 La costa británica de

15.35 Saber v ganar fin de

16.20 Grandes documen-

18.05 La costa británica de Kate Humble.

18 50 Jardines con historia Lugares sagrados.

20.15 Paul va a Hollywood 21.00 Fortaleza: La historia del espía que salvó a Europa 22.00 El cine de La 2. «4

23.40 La noche temática.

#### Cuatro

9.40 Volando voy. Viaieros Cuatro.

12 00 Planes Cuatro. Viajeros Cuatro. 14.00 Noticias Cuatro

14.55 ElDesmarque Cuatro. **15.20** El tiempo.

15.35 Home cinema «Blancanieves y la leyenda del cazador».

17.55 Home cinema, «Cor nor, Simon». 20.00 Noticias Cuatro.

ElDesmarque Cuatro. 21.15 El tiempo.

21.20 First Dates

22.50 El blockbuster. «Rambo: Last Blood» Cine Cuatro. «John

2.15 3.00 The Game Show En el punto de mira.

#### La Sexta

7.35 Zapeando. 10.40 Equipo de investi-

**14.00** La Sexta noticias la

15.10 La Sexta deportes. 15.25 La Sexta meteo. 15.30 Cine. «Inmersión». España, R.U., Alemania. 2017. 100 min. Director: Wim

17.45 Cine. «Frente al tor nado». Canadá, EEUU. 2021. 108 min. Directora: Lindsay

Gossling. **20.00** La Sexta noticias 2ª

edición. 20.45 La Sexta meteo. 20 55 La Seyta denortes 21.15 Sábado clave. 21.45 La Sexta Xplica!

Encarcelados. «El

1.45

#### TRECE

11.00 Santa misa. Palabra de vida.

11.40 Rosario.

12.00 Ángelus. 12.05 Solidarios por un bien

12.45 Cine. «El rey de Texas». EEUU. 2001. 95 min. Director: Uli Edel.

14.30 Trece y Cope. Es

14.40 Cine. «Hermandad - La levenda de Winnetou regresa: Un nuevo mundo» 16.50 Cine. «Winnetou: el secreto del lago de plata». 18.15 Cine. «Winnetou: La

última batalla». 21.00 Cine. «Justice». 22.25 Cine. «La isla de los condenados».

0.15 Cine. «Entrega pelig-

rosa»

#### TEN

9.55 Venganza: millonarios

asesinos. 10.55 La casa de mis sueños. Emisión de tres episodios.

13 50 Caso cerrado 19.45 La casa de mis sueños. Emisión de tres

episodios. 22.30 Crímenes en Nueva

23.25 Mi vida con un asesino. Emisión de dos enisodios

European Poker Tour. 2.40 La tienda de Galería del Coleccionista Venganza: trabaja-

dores asesinos Killer. Emisión de dos

6.00 Mujeres ricas de

#### ETB 2

11.00 Euskadiko Orkestra. «Beethoven, Sinfonia No 7». 11.50 Historias a bocados

12.45 Habitación para dos. «Contrastes en los valles navarros».

14.05 Atrápame si puedes.

14.58 Teleberri. 15.35 Teleberri kirolak.

16.00 Eguraldia. 16.20 Siempre cine. «Asesinato en Nancy». 18.05 Cineaventura. «Asesi-

nato sin resolver». 19 45 Asesinato en el norte

«Pura avaricia». 21.00 Teleberri.

21 40 Teleberri kirolak 22.05 Eguraldia.

22.20 No matarás Cine 2. «La trampa de la araña»

#### Canal Sur

10.15 Enreda2.

11.30 Patas arriba. Presen-

tado por Mar Vega. **12.20** Destino Andalucía. 12.50 Todo caballo.

13.45 Salud al día. 14.30 Canal Sur noticias I.

15.35 Cine «La ruta del Caribú». EEUU. 1950. 95

min. Director: Edwin L. Marin. 17.00 Cine. «Vestida de novia». España. 1967. Directora: Ana Mariscal.

18.50 El legado de... «Miguel de Molina». Presentado por Enrique Romero. 20.15 Primera Federación

«Málaga-Club Gimnàstic de Tarragona». En directo. 22.30 Tierra de talento. Pre-

sentado por Manu Sánchez. 4.00 Canal Sur música.

#### 5.30 Lo flamenco.

#### PARA NO PERDERSE

Eurocopa

#### 17.40 / La I Primer partido de España en la

La Selección Española dirigida por Luis de la Fuente, encuadrada en el Grupo B, debutará ante Croacia el sábado a las 18.00, con Juan Carlos Rivero en la narración y Mario Suárez en los comentarios. El siguiente partido de la Fase de Grupos llegará el jueves 20, a las 21.00, España-Italia, con Rivero, Suá-



La selección española.

rez y Verónica Boquete; y el 24, lunes, les llegará el turno de medirse a Albania, a las 21.00, narrado por Juan Carlos Rivero y los comentarios de

Mario Suárez y Carlos Marchena.

Desde la sede de RTVE en Berlín y desde los estadios de la Eurocopa, Marcos López, Paco Caro y los enviados especiales ofrecerán toda la información de las selecciones y lo que suceda en el torneo en todas las ediciones del Telediario y en el programa especial de la Eurocopa. Un espacio que prestará especial atención a la an-

#### 22.00 / Telecinco Vuelve 'La vida sin filtros'

Vuelven las emociones a flor de piel, las sorpresas y los testimonios puros, genuinos, y auténticos que demuestran que la realidad siempre supera la ficción.

Historias asombrosas, insólitas e impredecibles, que Cristina Tárrega abordará sin filtros, serán la piedra angular de la nueva tem-



porada de La vida sin

Además, incorpora a sus contenidos El secreto de mi vida, nue-

Cristina Tárrega.

filtros.

va sección.

#### A PUNT

8.50 Música de banda. 10.00 Valencians al món. 11.45 Dejavú. «L'atempta que va canviar el món, 2001». 12.55 La ciència darrere de les forces de la naturalesa. 14.00 À Punt Notícies. Cap

de setmana. **15.15** Animalades, un món 15.45 Cine. «Un funeral de

mort». 17.05 Cine. «Més enllà de les paraules». 18.35 De mar i bancal. «De

pares i fills».

20.05 La cuina de Morera.

21.00 À Punt Notícies. Cap

de setmana. 22.00 Check-in Hotel. 23.40 Duel de veus. 2.15 À Punt Notícies. Cap

de setmana

#### IB3 TELEVISIÓN

9.55 Postals. 10.45 Balears des de l'aire.

Extra. 11.20 Tríada, «Crear».

11.40 Ben trobat. 12.30 Illencs pel món. 13.30 Cuina amb Santi

Taura. «Altre peix farcit».

13.59 IB3 Notícies migdia. 15.05 El temps migdia. 15.15 Passejades.

15.40 Gent de la mar. 16.50 Uep! Com anam? 17.45 Dissabte de Cinc 18.45 El club del tupper Dissabte de Cinc dies.

20.00 La setmana en 20

20 30 IB3 Notícies vesnre 21.30 El temp 21.40 A dins. El temps vespre. 22.05 Cine. «La niebla y la

doncella». 23.50 Cine. «Vigilados».

#### dadura de La Roja. sulte la programación c eta de 127 canales en www.elmundo.es/television

#### **SUDOKU**

FÁCIL 15-06-2024

9

#### 3 1 7 2 2 9 8 9 1 7 4 2 8 4 7 1 3 5 4 8 5 4 7 1 5 8 2 5 9 3 7 1 2024

2

7

6

#### **DIFÍCIL 15-06-2024**

|   | 4 |   |   |   | 7 |   |   | 7 |                        |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------|
| 6 | 2 |   | 4 |   |   |   |   | 7 |                        |
|   | 7 |   |   |   | 9 |   |   |   |                        |
|   | 9 | 3 |   |   |   |   |   |   | шоз                    |
|   |   |   |   | 7 |   |   | 6 |   | sweb.                  |
| 5 |   |   |   |   |   | 4 |   |   | www.pasatiemposweb.com |
|   |   |   |   |   | 4 |   | 9 | 6 | w.pasa                 |
|   |   |   | 8 | 1 |   |   |   |   |                        |
|   | 3 | 1 |   |   |   | 5 |   | 4 | © 2024                 |

Complete los tableros (subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado **SOLUCIÓN DIFÍCIL 14-06-2024** 

#### **SOLUCIÓN FÁCIL 14-06-2024**

CÓMO SE IUEGA AL SUDOKU

| 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 9 | 6 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 9 | 7 | 1 |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 |
| 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 9 | 6 |
| 4 | 3 | 9 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 |
| 2 | 6 | 8 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 9 |
| 8 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| 6 | 9 | 7 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 |

#### 6 7 2 4 5 3 9 1 8

| _ | 1 - |   | - | _ | _ | _ | _ | _ |
|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5   | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 |
| 4 | 3   | 8 | 6 | 9 | 1 | 5 | 7 | 2 |
| 1 | 9   | 4 | 7 | 3 | 2 | 8 | 5 | 6 |
| 5 | 2   | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 4 | 7 |
| 7 | 8   | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 |
| 3 | 6   | 5 | 9 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | 1   | 9 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 |
| 8 | 4   | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 |



MADRID: Avenida San Luis, 25. 28033. Madrid. Tel.: 91 443 50 00. © Unidad Editorial Información General, Madrid 2024. Todos los derechos

reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en parte reproducida, distribuida, comunio núblicamente utilizado o considera e. utilizada o registrada



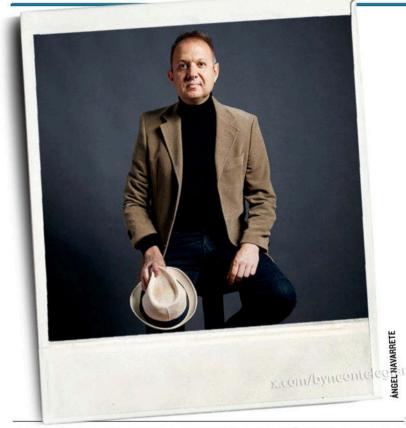

#### CONTRACORRIENTE EXUPERIO DÍEZ TEJEDOR

QUIÉN. Es catedrático de Neurología en la Autónoma, dirige el Grupo de Neurología y Enfermedad Cerebrovascular y coordina el área de Neurociencias de IdiPAZ, Hospital Universitario La Paz-UAM QUÉ. Sin salud cerebral no hay salud mental. [1] [1]

# retrasar la demencia»

Pregunta. ¿Se cuida suficientemente la salud cerebral? Respuesta. Ni en España, ni en el mundo. Según un reciente articulo en Lancet Neurology, el 43% de la población mundial tiene enfermedades que afectan al cerebro, sobre todo neurológicas, y este dato es más acentuado en los países con bajo desarrollo porque tie-

nen más dificultad para acceder a

P. ¿Cuál es la enfermedad cerebral que tiene más impacto en la población? R. Parece que las que tienen más pre-



UNA ENTREVISTA DE **EMILIA LANDALUCE** 

vasculares. Los ictus son las que llevan epidemiológicamente mayor carga, pero también las demencias en sentido muy amplio, sobre todo las que se relacionan con el envejecimiento de la población. Además, contaríamos con las alteraciones del neurodesarrollo, traumatismos

valencia en la actualidad son

las enfermedades cerebro-

cerebrales, infecciones y todas las enfermedades psiquiátricas.

P. Salud cerebral.

R. La prevención de las enfermedades debe comenzar en la gestación, seguir en el nacimiento... todo el proceso vital hasta el envejecimiento. Así que el tipo de alimentación, estilo de vida y educación pueden influir en el desarrollo cerebral actuando sobre la plasticidad cerebral; de hecho, algunas enfermedades aparecen muy pronto en los niños. Si tenemos a un niño aislado y metido en un cuarto oscuro no aprende a andar, ni a hablar, no sabrá relacionarse. El cerebro se desarrolla en función de los estímulos que va recibiendo de su entorno y del ambiente en que vive, con factores favorables y desfavorables. Así que es muy importante prevenir los factores de riesgo como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, la alimentación no saludable, el consumo de tabaco, alcohol, drogas, etc. Todos esos factores condicionan enfermedades del cerebro que conllevan un trastorno funcional.

R. ¿Soluciones?

R. Si eliminamos los riesgos, incluso en personas que pueden ser portadoras de una demencia, el trastorno tardará más en manifestarse y progresar; con buenos hábitos de salud se atenúan esos factores de riesgo. El cerebro forma parte de un organismo, no está aislado. Si el organismo enferma, el cere-

Los ancianos

aislamiento.

necesita

estímulo

El 43% de la

que afectan

al cerebro

enfermedades

población

padece

deben evitar el

El cerebro elegiam

bro también, y si es el pyneomelegiam cerebro el que enferma, el organismo también lo hace. La vida saludable permite que las personas puedan envejeger sin desarrollar una demencia grave. Incluso algunos pueden ser portadores de alzhéimer y no expresarlo hasta mucho más tarde precisamente porque han cuidado estos aspectos; de modo que si conseguimos retrasar la aparición de las manifestaciones de demencia unos cinco años, posiblemente se reduciría la expresión de la enfermedad.

P. ¿Qué hay que hacer? R. Evitar el aislamiento y mantener relaciones sociales. Este problema es muy marcado en ancianos. Mantener actividad tanto motora como mental. El cerebro necesita estímulo externo continuado con el medio, porque es una de las funciones que estimula su plasticidad. Es como si no ejercitamos los músculos: también van perdiendo capacidad funcional y se atrofian.



#### La cara y el grano

El final de la carrera política de un Luis Pérez está perfectamente escrito mal que le pese a su principal valedor, Pedro Sánchez, que necesita desesperadamente promocionar esta escisión terraplanista de Vox para dividir a la alternativa y movilizar a su menguante rebaño con un monstruito novedoso. Buenos amigos del oficio han lamentado que los medios convencionales no hayan informado suficientemente del fenómeno como si eso hubiera servido para algo, como si la claridad del periodismo cumpliera algún papel en los hábitats subterráneos por donde hormiguean a ciegas el resentimiento de unos, el fanatismo de otros, la ignorancia de la mayoría y la codicia de uno solo. Lo seguro es que la prensa dará en su momento rutinaria noticia del fin de la estafa y de sus correspondientes condenas judiciales, si es que Pedro no acaba amparando bajo la amnistía a su nuevo novio de pinza en justa reciprocidad. Porque si algo sabemos desde Catilina hasta Ruiz Mateos es que el populismo devora a sus hijos. Al menos aquella Paola Saulino que se oponía a Matteo Renzi prometió mamadas a todos sus seguidores, mientras que Pérez solo les ha prometido una pedrea a cargo de la fiesta con la que dice querer acabar, suponemos que después de toda una legislatura en el after.

Lo interesante aquí, más allá de la didáctica decepción de los neófitos según vaya secándose el acné, es la medida del influjo que el grano ejercerá sobre el rostro de Vox. Hasta ahora su monopolio en un extremo del tablero le permitía explotar en solitario posicionamientos que el PP no puede permitirse. Ese cómodo régimen ha terminado: ahora compiten directamente con el lumpen sin dejar de ser un partido institucional con responsabilidades de gobierno. ¿Veremos a Abascal atacando a Felipe VI y a la Policía Nacional para cerrar ese flanco antisistema por el que se escapan los votos de cuantos solo desean verlo todo arder? Que el líder de Vox no es inmune a las sirenas coprófagas del inframundo digital lo probó al negarse a confesar que se había vacunado. Hay un camino a la derecha, afirmó Vox mirando al PP. El problema del camino del heterodoxo es que siempre surgirá otro menos ortodoxo que él.

Nadie ya discutirá a Pedro el título a pulso de mayor fabricante de ultraderechistas de la historia de España desde Largo Caballero. Y en cuanto a los tiernos avisos de cabales periodistas de izquierdas que le afean la peligrosa táctica de cebar al bicho para presentarse luego como insecticida, la respuesta presidencial será una ley que les recuerde quién avisa a quién a ese lado del muro.



**GRUPO RETIRO** Líderes desde 1996





SU VIVIENDA LE GARANTIZA LA MEJOR JUBILACIÓN

- RENTA VITALICIA INMOBILIARIA: cobre una renta mensual de por vida y siga viviendo en su casa.
- VENTA NUDA PROPIEDAD: perciba un único capital y mantenga el uso vitalicio de su piso.
- HIPOTECA INVERSA: consiga una pensión vitalicia sin perder la propiedad de su vivienda.
- VENTA CON ALQUILER GARANTIZADO: reciba el precio de su piso y quédese en él pagando un alquiler.

Oficinas Centrales: Velázquez 18, 2º izq. 28001 Madrid - gruporetiro@gruporetiro.com Delegaciones: Cataluña, Islas Baleares, País Vasco, Navarra, Cantabria, Andalucía, C. Valenciana, Aragón y La Rioja

POLÍTICA. El PP de Ayuso impulsa la dimisión de los alcaldes de Aranjuez y Humanes, un año después de las elecciones, para cumplir el compromiso de evitar duplicidad de cargos / PÁGINA 2

# GRAN MADRID



EL MUNDO. Sábado, 15 de junio 2024

#### **GRAN MADRID**



#### **EN BUSCA DE UNA NUEVA BANDA DE ROCK**

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participó ayer en la presentación de 'Rock a la par', cuyo objetivo es buscar el talento musical en personas con discapacidad intelectual, junto a la consejera de Políticas Sociales, Ana Dávila, y los impulsores del proyecto, David Summers, cantante de Hombres G, y el compositor Pedro Andrea. Los músicos interesados tendrán de plazo hasta el 10 de septiembre para enviar sus candidaturas y a lo largo del otoño los promotores realizarán una serie de audiciones presenciales para construir una banda que participará en el ciclo regional Radar Joven del próximo año. FOTO: CAM. DE MADRID

**POLÍTICA** COMPROMISO DE LA PRESIDENTA

# Dos dimisiones para evitar duplicidades

Ayuso promueve la salida de los alcaldes de Humanes y Aranjuez, ahora sólo diputados

#### PABLO R. ROCES MADRID

La semana del PP de Madrid se ha saldado con la dimisión de dos de sus alcaldes en la zona sur de la región apenas un año después de que tomaran el bastón de mando tras haber sido reelegidos el 28-M: José Antonio Sánchez en Humanes y María José Martínez de la Fuente en Aranjuez. Ambos con acta de diputados en el Parlamento autonómico al que ahora se dedicarán en exclusiva

Porque la salida de ambos regidores responde a la intención que maneja Isabel Díaz Ayuso de que no existan duplicidades dentro del partido. De hecho, según ha podido saber EL MUNDO, desde el equipo de la presidenta regional en el partido, capitaneado por el secretario general, Alfonso Serrano, se apostó por la salida de ambos de sus respectivos ayuntamientos. Fuentes populares, de hecho, aseguran que «este era el mejor momento» para ejecutarlas.

Ni José Antonio Sánchez ni María José Martínez, situados en los puestos 88 y 89 de la lista autonómica, consiguieron en un primer momento su acta de diputado ya que el PP escaló hasta un total de 70 en las elecciones del 28-M. Sin embargo, el movimiento de la lista ha sido más rápido del esperado y desde julio y septiembre del pasado año respectivamente ya son parlamentarios. La espera hasta su dimisión se debe a los plazos establecidos por la cúpula del PP de Madrid para «estabilizar» los gobiernos municipales y para alejarlo lo suficiente de los comicios municipales, donde los ciudadanos votaron por sus candidaturas.

«Este es el momento perfecto porque todo ha echado a rodar, ya llevamos un año, y además quienes les sustituyan tienen una legislatura casi completa por delante para ir haciendo su trabajo y posicionándose como candidatos», aseguran desde el PP de Madrid, donde confirman que esa intención de evitar que haya duplicidades de puestos es una cuestión fijada por la propia Ayuso.

Sin embargo, sí existen casos en los que estas duplicidades se producen, como con el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, que es en primer lugar regidor, en segundo diputado autonómico y en tercero vicesecretario de Acción Política en el PP de Madrid. Lo que destacan en el partido es que Moreno no participa en ninguna comisión de la Asamblea de Madrid ni suele tener intervenciones en el Pleno y que su presencia en la Cámara es, sobre todo, testimonial como vicesecretario para que la presidenta regional esté arropada por la cúpula del partido ya que todos los vicesecretarios, a excepción de Inmaculada Sanz que es vicealcaldesa de la capital, están en el Hemiciclo.

También comparten acta de diputadas y Alcaldía María Mercedes López Moreno y Rut Alcocer, regidoras de Canencia y Pozuelo del Rey. Esta última a falta de tomar posesión una vez deje su escaño Alma Ezcurra, que el pasado domingo en las elecciones europeas consiguió entrar como eurodi-

putada en la lista popular. La excepción en esos casos se da porque ambas localidades apenas superan los 500 y los 1.000 habitantes y su puesto no requiere dedicación exclusiva como en municipios de mayor tamaño.

Ese sí es el caso, por un lado, de José Antonio Sánchez, que durante los últimos meses ha compaginado su posición como alcalde de Humanes con la actividad parlamentaria

como vocal de las comisiones de Digitalización; de Turismo y Deporte; de Políticas Integrales de la Discapacidad; y de Vivienda, Transportes e Infraestructuras. Lo mismo sucede con María José Martínez de la Fuente, que, además de estar al frente del Ayuntamiento de Madrid, en la Asamblea ejercía como vocal de las comisiones del Estatuto de Autonomía; de Presidencia, Justicia y Administración Local; de Medio Ambiente, Agricultura e Interior; y de Cultura, donde también es secretaria.

En lo que difieren las situaciones de ambos regidores es en el clima que se respira en los gobiernos municipales de ambos municipios. Mientras en Aranjuez existe un Gobierno «cohe-

sionado» de PP y Vox, según confirman desde ambos partidos, en Humanes la inestabilidad lleva instalada desde el pasado mes de abril, cuando los populares se quedaron en minoría ante la salida del Ejecutivo municipal del portavoz de Vox, Héctor Barreto, que mantiene su acta como concejal no adscrito y que ha sumado un efecti-

vo más a la oposición de PSOE, Vecinos por Humanes y Podemos.

De hecho, una vez tome posesión el sustituto de José Antonio Sánchez al frente del Consistorio, no está garantizada la continuidad del Gobierno municipal, tal y como ya contó EL MUNDO el pasado martes, ante la posibilidad de que se pueda articular una moción de censura por parte del resto de grupos políticos.



Ayuso y Martínez. EFE

#### **AYUNTAMIENTO**

#### Almeida admite filtración de datos de la pareja de Ayuso

#### C. GUISASOLA MADRID

Ayer, durante la presentación de los Veranos de la Villa, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reconoció que se ha producido una filtración del expediente de la reforma irregular del piso de Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. «Somos los primeros interesados en esclarecer quién ha accedido indebidamente a la base de datos del Ayuntamiento de Madrid y ha hecho un uso espurio y, posiblemente, ilegal de datos», sostenía el regidor madrileño.

Fue la respuesta de Almeida tras la denuncia interpuesta contra el Consistorio madrileño por el propio Alberto González. Desde Cibeles mostraron ayer predisposición «total y absoluta» para colaborar en las investigaciones que se puedan abrir por parte de la Agencia Española de Protección de Datos.

Además, insistió en que tiene plena confianza en Jaime González Taboada, concejal del distrito de Chamberí, donde se encuentra la vivienda de González. «No se puede culpar a nadie. Aquí tienen acceso funcionarios y concejales de todos los signos políticos», recordaba ayer Almeida.

#### **MÚSICA** MAD COOL

#### Vía libre tras el acuerdo entre Cibeles y la Delegación

#### C. GUISASOLA MADRID

Ayer quedó zanjada una de las numerosas polémicas entre la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid: la referente al festival Mad Cool (10-13 julio). Como quien anuncia un fichaje de fútbol, antes del mediodía se hizo público un «principio de acuerdo» entre ambas instituciones y el propio organizador del evento. «El promotor necesita entrar a lo largo de la próxima semana en esa parcela para empezar el montaje, y le garantizamos que va a tener el permiso para poder acceder», detallaba antes del mediodía el concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, desde el Palacio de Cibeles, tras mantener conversaciones telefónicas con el delegado del Ejecutivo, Francisco Martín.

El anuncio pilló un poco por sorpresa a la Delegación del Gobierno, que se apresuró a mandar el comunicado oficial para confirmar el acuerdo. Un pacto que, tras semanas de polémica y chispazos, llevará a establecer un dispositivo «muy parecido» al del año anterior, pero con condiciones acordadas con el Ayuntamiento de Getafe y el ente gubernamental. «Con el refuerzo del transporte público y de Policía y Guardia Civil, estamos todos de acuerdo en que ese dispositivo permite garantizar las condiciones de movilidady seguridad de ese recinto», detallaba el propio Carabante.

Antes de la celebración de Mad Cool, habrá una reunión política entre el delegado del Gobierno, Francisco Martín, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la alcaldesa de Getafe, Sara



La pasada edición de Mad Cool. EUROPA PRESS

Hernández, «para analizar las perspectivas de futuro».

Es decir, que en menos de un mes se celebrará sin problema el Mad Cool, donde se duplicará el número de tornos para acoger a las cerca de 300.000 personas que se esperan para esta edición, en las instalaciones del Iberdrola Music de Villaverde.



Carteles denunciando al presunto estafador colocados a las puertas de la Cervecería Carril. DANIEL J. OLLERO

#### **DENUNCIA** CON CARTELES DE 'SE BUSCA'

# «Me da vergüenza, pero me estafó 14.000 euros»

El camarero se inventó una vida paralela para sacar dinero a su jefe

#### DANIEL J. OLLERO MADRID

Dos carteles al estilo *Se busca* de tamaño A3 flanquean la puerta del local. En ellos, aparece una fotografía de un hombre acompañado de una leyenda: «Denunciado por estafa y robo». Pese a que la escena parezca sacada de una película del Oeste, tiene lugar en la Cervecería Carril, situada en la plaza de Olavide.

«Como camarero era un fenómeno, pero como persona era un hijo

de...», cuenta a GRAN MADRID, con la voz entrecortada, José Luis, autor del cartel de advertencia.

El camarero protagonista es José Manuel C.P., de 51 años y oriundo de Ponferrada. Se encuentra denunciado por el propietario de la Cervecería Carril después de que, mediante artimañas y «reventán-

dome la caja registradora», consiguiera sustraerle una cantidad cercana a los 15.000 euros.

«Resulta una persona muy carismática, era como una estrella y nos ganó a todos», explica José Luis, intentando autojustificarse por caer en las garras de su estafador. «A día de hoy, los clientes me preguntan si los carteles son una broma. Ojalá...».

Mediante una extensa y detallada narración, José Luis explica cómo el hombre que acabó robándole «todo el dinero que había en la caja, e incluso un billete de 100 euros firmado que teníamos colgado en la pared de cuando abrió el bar», decía ser una persona de familia de guardias civiles y con hijas en la Policía.

Hasta el penúltimo día de trabajo, durante los 15 meses que estuvo de camarero en la Cervecería Carril, José Manuel parecía un empleado modelo: «Llegaba antes de que abriese el bar, era muy trabajador, se hizo muy amigo de sus compañeros...». Hasta el punto de que el dueño le dio una copia de las llaves del local.

#### Un día antes de desaparecer dijo a un compañero que tenía cáncer

Fingió que sus padres habían muerto para pedir varios préstamos La primera vez que el estafador le pidió dinero fue a los tres meses de empezar a trabajar. Le dijo que necesitaba costear su divorcio. Meses después, le contó que su padre había muerto y le enseñó fotos «del entierro de un guardia civil» con personas de uniforme. Un poco más adelante, que su madre también había fallecido. En otra ocasión, que su ex mujer había dejado algunas deudas... Así, una historia tras otra. ¿Cuánto dinero en total? «14.000 euros. Me da hasta vergüenza reconocerlo».

El tabernero tuvo las últimas noticias de su empleado el sábado: «Me dijo que compraba el pan antes e iba al bar». Nunca más se volvió a saber de él. Al llegar al local, se encontró con la caja vacía, de la que se había llevado «hasta las bolsas con céntimos para el cambio». Unos 1.000 euros más.

Un día antes, horas después de supuestamente someterse a una biopsia, mandó un audio con noticias aciagas a un compañero: «Tengo cáncer de próstata avanzado y el PH en 10,5».

Al preguntar a antiguos empleadores y denunciar los hechos ante la Policía, el tabernero descubrió que su camarero estrella no tenía padres ni hijas (eran de su exmujer y descubrió que ambas no eran policías, sino que «ejercían la prostitución»), que le habían detenido decenas de veces y que había cometido fechorías similares en otros dos bares de Madrid.

#### **JUSTICIA** PELEA

#### Condenado a pagar 20.000 euros a un guardia civil

#### LUIS F. DURÁN MADRID

Un guardia civil de Madrid recibirá una indemnización de 20.000 euros por la rotura del hombro y otras lesiones sufridas en la detención, en julio de 2022, de un delincuente de 42 años en Colmenarejo que había cometido un presunto delito contra la seguridad del tráfico en la modalidad de conducción temeraria.

El agente del Instituto Armado, de 35 años y destinado en el cuartel de Galapagar, estuvo 200 días de baja como consecuencia de la agresión sufrida por este hombre, según la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) de Madrid, cuyo abogado, Andrés Díaz Moñino, ha ganado este caso. Además, el agresor ha sido condenado por un juzgado de lo Penal de Madrid a un total de 15 meses de prisión por los delitos de lesiones, conducción temeraria y resistencia a la autoridad.

El penado conducía de noche una minimoto a las 23.45 horas del día 18 de julio de 2022 por una travesía de la localidad madrileña de Colmenarejo sin portar casco ni luces, cuando es obligatorio. Al observar esta infracción, los agentes que estaban en el municipio procedieron a efectuar señales luminosas y acústicas para que se detuviera, pero éste hizo caso omiso, emprendiendo una huida por las calles de esta localidad de la sierra de Madrid.

El conductor se saltó varias señales de circulación, «invadiendo zonas peatonales e incluso realizando maniobras para no atropellar a las personas que se encontraban en la vía en ese momento». Una vez interceptado, los guardias civiles actuantes procedieron a su detención, pero esta persona opuso una gran resistencia, causando la rotura del hombro y otras contusiones a uno de los dos agentes.

El individuo, vecino de Galapagar y con varios antecedentes, se negó a declarar tras su detención. En el momento en el que se celebró el juicio, el condenado estaba en prisión por otras fechorías. El hombre deberá pagar con su dinero o sus bienes la indemnización al agente. En caso contrario, será el Estado el que correrá con los gastos, según el letrado Díaz Moñino.

AUGC considera que este caso es «una demostración más de que el principio de autoridad está obsoleto y que por ello se deberían endurecer las penas». Por ello, han instado al Gobierno a que tome medidas.



El club Somontes cuenta con dos piscinas olímpicas y otras dos para niños y una amplia pradera con más de 200 sombrillas. E. M.

#### **DEPORTE** PÚBLICO

#### Somontes: de club elitista a espacio abierto a los madrileños

Cuenta con 21 pistas de pádel y 11 de tenis

#### ANA DEL BARRIO MADRID

Un total de 21 pistas de pádel, 11 canchas de tenis, 64 puestos para entrenar al golf, dos piscinas olímpicas, circuito de karts eléctricos, zona de eventos, quioscos, restaurantes... En el kilómetro tres de la carretera de El Pardo —a 10 minutos de Moncloa—, justo a un lado de la entrada hacia el Palacio de la Zarzuela, se esconde el club Somontes, un espacio de 19 hectáreas repleto de instalaciones deportivas.

Inaugurado en los años 60, los terrenos pertenecen a Patrimonio Nacional y, en sus comienzos, era un club elitista al que acudía la flor y nata del Franquismo. En 1997, pasó a ser gestionado por Ilunion, la empresa de la Once y, desde el año 2022, está en manos de Provenue, la gestora del recinto WiZink Center, que ha invertido seis millones de euros en renovar el lugar.

Pese a los años transcurridos, el club Somontes no ha logrado quitarse de encima la fama de club privado y exclusivo, pese a que actualmente se trata de una instalación pública abierta a todos los madrileños. Nunca pudo competir en populari-

dad con el Parque Sindical –actual Parque Deportivo Puerta de Hierro–, que llegó a batir el récord de aforo y que contiene la que fue en su día la piscina más grande de Europa.

La cercanía a El Pardo también ha jugado en contra del club Somontes, porque mucha gente sigue asociando esta localidad con el dictador Francisco Franco, ya que allí tenía su residencia oficial. «Numerosos madrileños no saben que existe este club ni que se puede entrar gratis. A la gente le evoca tiempos pasados cuando Franco era cadete. Pero ahora no tiene nada que ver. Es un espacio muy familiar y tenemos clientes de hace 40 años», afirma David Luque, uno de los empleados más antiguos.

Los nuevos gestores están haciendo una gran apuesta en mejorar el espacio y en darlo a conocer: «Es un club abierto a todos los ciudadanos. No hace falta ser socio. Aquí cualquiera puede venir, pasear al perro o jugar al pádel o al golf. Invito a la gente a que venga a visitarlo», asegura a GRAN MADRID Manuel Saucedo, CEO del WiZink y presidente de la sociedad Somontes Deporte y Ocio.

El club se encuentra en un enclave privilegiado, rodeado de naturaleza, justo al lado del Monte del Pardo y de la senda fluvial del río Manzanares. Por eso a veces recibe visitas inesperadas de familias de jabalíes o se escuchala berrea de los ciervos a finales del mes de septiembre.

Los gestores del WiZink han decidido mantener el sello de centro especial de empleo de integración de las personas con discapacidad que logró la Once, por lo que el 75% de los 34 empleados de la plantilla cuentan con alguna diversidad funcional.

Jaume Llambi es uno de estos trabajadores y se ocupa de la parte administrativa y de los números. «Cuan-



La piscina repleta de bañistas durante los años 90. E. M.



Cuatro personas jugando al pádel en el club Somontes. J. BARBANCHO

Contará con un nuevo centro de adiestramiento canino este año do comencé a trabajar aquí en el 97, venía gente más adinerada. Ahora, se ha abierto y acude un público más diverso», declara Llambi, mientras recorre las oficinas del club en su silla de ruedas con una gran soltura.

Llambi recuerda que, al principio, había dos pistas de pádel y ahora hay 21, lo que da una idea del

enorme auge que vive este deporte, que le ha comido mucho terreno al tenis. De hecho, las canchas de tenis han pasado de 16 a 11 y una de estas antiguas pistas ahora se usa para jugar al *pickleball*, un nuevo deporte de palas, que triunfa en Estados Unidos, y que combina tenis, pádel, bádminton y ping-pong.

Pero, sin duda, las joyas de la corona del club Somontes son sus dos piscinas olímpicas de 50 metros de largo por 25 de ancho, rodeadas de una enorme pradera con más de 200 sombrillas. La zona cuenta también con dos piscinas para niños, un quiosco de helados y un enorme chiringuito con pasta, croquetas, tequeños y el plato estrella de la temporada: la paella. La piscina posee además una zona VIP con camas balinesas, hamacas, sombrillas y mesitas, que se pueden reservar *online*.

El Club Somontes atesora una amplia zona para eventos corporativos y un área infantil con castillos hinchables y circuito de karts, que se puede reservar para celebrar cumpleaños. Allí también se ubica el clásico restaurante La Perdiz, que no está gestionado por los promotores del WiZink.

La transformación del club continúa y se va a construir un gimnasio con la idea de crear también una zona de estar para niños, y una ala de trabajo, con el fin de que la gente que hace deporte luego pueda conectarse al wifi y trabajar desde allí. Somontes es un recinto abierto a los perros y, de hecho, Saucedo anuncia que quiere montar un centro de adiestramiento canino para que empiece a funcionar a finales de año. «Deseamos consolidar Somontes como una opción de ocio y cultura y convertirlo en el mejor club de todo Madrid», concluye el gerente Jesús Tena.

#### LAS CALLES DE RÉPIDE A HOY

Regresamos hoy, tras los fastos taurinos de la Feria de San Isidro, a nuestro recorrido por el callejero de Madrid que el cronista de la villa Pedro de Répide nos dejó escrito hace un siglo, y lo hacemos con una de las calles más peculiares de nuestra ciudad: la calle del Pinar es muy corta, de acceso muy difícil para los vehículos, su existencia ignorada por la mayoría de los madrileños, pero fue escenario de uno de los fenómenos culturales más importantes de nuestra historia contemporánea. Allí estuvo la Residencia de Estudiantes, creación de la Institución Libre de Enseñanza (ILE) de Francisco Giner de los Ríos, que hasta la Guerra Civil concentró en ese aislado pinar a todos los mejores pensadores

Tan sólo se conoce bien su breve tramo inicial, de una semiesquina con la Castellana y López de Hoyos hasta María de Molina, pero allí está cortada por el seto central –y, hoy, la entrada del túnel– y pocos saben que continúa del otro lado. Direcciones prohibidas, barreras, accesos sólo para vehículos autorizados... Vayan a conocerla a pie, aconsejamos.

y artistas de su época.

Répide no sólo mencionaba ya esta calle — «recibe su nombre por haber sido abierta en el frondoso pinar de la Castellana»-, sino que recordaba que tenía una historia incluso antes de haber sido abierta: «A la entrada se encontraba, y aún queda algún vestigio suyo, el famoso tiro de pistola, donde se prepararon muchos desafíos, y la no menos célebre fonda de la Castellana, lugar de recreo, a veces muy tumultuoso, muy frecuentado cuando, a mediados del pasado siglo, era un paraje apartado y campestre y estación jaranera».

Y también: «En el hotel que hace esquina a la de López de Hoyos murió hace algunos años la infanta Fernandina, de la que queda el admirable retrato de Ribera conservado en el Museo de Arte Moderno». Ese cuadro de CarCALLE DEL PINAR

No es ni muy larga ni muy famosa, pero acogió uno de los fenómenos culturales más importantes de los últimos tiempos: nada menos que la Residencia de Estudiantes

### Desconocida pero culta, deportiva y gastronómica

**VÍCTOR DE LA SERNA** MADRID



 $\it La\ calle\ del\ Pinar,\ una\ ma\~na soleada\ reciente.$  Bernardo díaz

los Luis de Ribera está hoy en el Prado.

Répide admiraba «el progreso del arte arquitectónico» que mostraban las modernas y elegantes viviendas ajardinadas de Pinar. Y señalaba en la parte alta el Grupo Universitario de la Residencia de Estudiantes, escindido por falta de espacio de sus edificios originarios en la calle de Fortuny, y compuesto por «estos amplios y hermosos edificios de las alturas del Hipódromo». Ese hipódromo estaba donde vemos hoy los Nuevos Ministerios, y esta zona era puro campo. Mencionaba el cronista de la Villa que en aquel momento, 1925, había «una propuesta municipal para cambiar el nombre de Pinar por el de María Tubau, la gran actriz madrileña, que allí residió largo tiempo». Pues es una pena que no llegara a fruición la propuesta. En aquella colina del pinar la ILE construyó la Residencia y también su Instituto-Escuela, pionera institución de enseñanza primaria y secundaria moderna de Madrid, que también desaparecería con la guerra. Sobre la Residencia existen numerosos testimonios y datos de aquel experimento cultural sin precedentes.

De lo mucho publicado sobre ella entresacamos que Giner de los Ríos pretendía enriquecer la enseñanza universitaria creando un centro con ambiente intelectual y de convivencia enriquecedor para los estudiantes, atrayendo a lo más granado de nuestra cultura joven. Allí residieron y trabaron amistad, entre otros muchos, Federico García Lorca, Salvador Dalí, Luis Buñuel y Severo Ochoa. Y la visitaban para cortas estancias Miguel de Unamuno, Manuel de Falla, Juan Ramón Jiménez, José Ortega y Gasset, Pedro Salinas, Eugenio d'Ors o Rafael Alberti. Casi nada.

En aquellos edificios se instaló tras la guerra el Instituto Ramiro de Maeztu, hoy toda una institución madrileña, en la educación como en el deporte, ya que un profesor de latín, Antonio Magariños, propició la naciente afición al baloncesto entre sus alumnos, y desde 1948 su equipo se llamó Estudiantes, con una distinguida historia que pasa un momento difícil ya que lleva tres años descendido a la liga LEB Oro, la segunda división del baloncesto.

Desde 2003 está restaurada la Residencia de Estudiantes, que se puede visitar y tiene hasta restaurantes. Aunque para restaurante famoso, junto a María de Molina, A'Barra, sucesor de aquel legendario El Bodegón creado hace medio siglo por el 'barman' Jacinto Sanfeliú.





Un grupo de participantes en una ruta terapéutica se adentra en un bosque montaña arriba. RUTA B

#### RUTAS Y PSICOLOGÍA TERAPIA EN MITAD DE LA NATURALEZA

# Descubrir la Sierra en su versión terapéutica

Excursiones al monte para calmar la mente, trabajar miedos, liberarse de fobias y lograr mejoras en la vida diaria

#### ELENA MORO MADRID

«Bolsa de lona o de otro material resistente que, provista de correas para ser cargada a la espalda, sirve para llevar provisiones o equipos en excursiones, expediciones, viajes...». Esta es la definición de «mochila» en el diccionario de la RAE, un componente del equipo montañero imprescindible en nuestras salidas al aire libre que llenamos con una cantimplora, un plumífero por si hace frío, la comida, un frontal por si se hace de noche... Una carga física de la que nos libramos cuando nos quitamos la mochila al final de la jornada.

Pero hay una carga no física que también llevamos a nuestra espalda y de la que no nos desprendemos tan fácilmente: preocupaciones, miedos, inseguridades, traumas... Una carga emocional que va aumentando de peso y volumen a esa mochila que no se puede palpar, pero sí sentir. Y soltar ese lastre es lo que propone Beatriz García con Rutas B, que organiza rutas terapéuticas por la Sierra de Madrid en las que combina la psicología

con los beneficios de salir a la naturaleza.

Beatriz, psicóloga sanitaria, tuvo la idea de crear este proyecto tras la consulta con una paciente. «Estábamos en plena pandemia, y tenía una paciente muy joven con varios intentos de suicidio. Un día después de verla me quedé pensando qué hacer con su situación: esta persona tiene una depresión de caballo, no puede salir, ¿y lo estamos hablando entre cuatro paredes? ¡Si lo que tiene que hacer es salir física y psicológicamente al mundo!, ¿y si me la llevo a hacer una ruta en la naturaleza? Porque realmente una terapia es muy parecida a hacer una ruta o ascender a una cima. Tú partes de un lugar con tu mochila y sabes lo que llevas en ella, pero no sabes lo que va a pasar durante la marcha: si a lo mejor no hay fuentes donde rellenar la cantimplora de agua, si te vas a encontrar con un nevero que tienes que sortear... El psicoanálisis, que es mi especialidad, va precisamente de que cada persona tiene que construir su propio camino, salirse del sendero

preestablecido, y las rutas en la montaña sirven para representar ese camino vital; además, estar en contacto con la naturaleza aporta muchos beneficios para la salud mental y emocional».

De hecho, hay una Terapia de Naturaleza y Aventura, Wilderness Therapy, nacida en EEUU a mitad de los 60, con toda una metodología detrás y respaldada por estudios que han demostrado que los escenarios naturales aumentan la actividad en regiones cerebrales asociadas con la capacidad de tener una perspectiva mental positiva, la estabilidad emocional y la empatía; o que pasar tiempo en contacto con la naturaleza reduce los síntomas de la depresión, la ansiedad y el TDHD (5 minutos en un bosque o en la montaña pueden aumentar los sentimientos positivos y disminuir los negativos).

La *Wilderness Therapy* pretende ayudar a las personas en su proceso de cambio a través de actividades de aventura al aire libre diseñadas con objetivos específicos. «Salir de la zona de confort es uno de los objetivos de la terapia», nos explica Beatriz. «Juega mucho con la naturaleza, el riesgo percibido y la parte de reto. Cuando tú te sometes a un reto asequible, sin entrar en la zona de pánico, hay un aprendizaje extrapolable a otros aspectos de la vida. Te enfrentas a una situación complicada que superas acompañado de un grupo y un técnico. Y al lograr ese reto, le das sentido a esa experiencia, integrándolo en la vida».

Rutas B organiza excursiones terapéuticas de una jornada o fin de semana (no terapias, que es un proceso más largo, aclara Beatriz) en colaboración con Sendero Vertical (que aporta los técnicos de montaña) y

*Un momento de una ruta terapéutica.* RUTA B

Experientia, una entidad sin ánimo de lucro pionera en nuestro país en la metodología de Terapia de Naturaleza, bajo temáticas como *Ruta Lobo* (en la que se usa la naturaleza y el grupo para abordar temas como autoestima, límites y vínculos), *Yo* 

te cuido, yo me cuido, dirigido a familiares con personas con dependencia, y Sube y Crece o Migrando la Mochila: sesiones en grupo dirigidas a quienes quieran realizar un trabajo personal introspectivo «en las que la actividad deportiva, la psicología, la naturaleza y el poder del grupo son las herramientas movilizadoras que te acompañarán para alcanzar tu cima», cuenta Beatriz.

«En cada salida se facilita un tema para trabajar y profundizar a nivel grupal, que se irán elaborando en cada parada que hacemos en la ruta a través de diversas dinámicas. El final de la marcha es un momento que integra una parte desenfadada en torno al picoteo de la cena elaborada entre todos y otra de intros-

pección para recoger lo ocurrido a lo largo del día», sigue Beatriz.

«Compartir la experiencia es tan importante como disponer de un espacio de intimidad para asimilar lo que te ha sorprendido. Al integrar distintas formas de entender y abordar el malestar de un sujeto, subrayamos que los aspectos físicos, psíquicos y sociales forman un todo que interactúa constantemente en lo que hacemos y sentimos, aunque no tengamos conciencia de ello. La experiencia que proponemos va en esta direc-

ción: conocernos mejor... ¡y engañarnos menos!». Y al final de esta ruta terapéutica, podremos soltar ambas mochilas, la física y emocional, y dormir a pierna suelta...

Información en Rutas B (www.rutasb.es)



#### FASCISMO SIN FRONTERAS

#### POR **LUIS MARTÍNEZ**

#### GREEN BORDER ★★★★

DIR: AGNIESZKA HOLLAND.
INT: BEHI DJANATI ATAI, AGATA
KULESZA, PIOTR STRAMOWSKI, JALAL
ALTAWIL DURACIÓN: 147 MINUTOS

NACIONALIDAD: POLONIA

El cine empezó en una fábrica. No en un palacio ni un boulevard burgués ni un bosque debidamente bucólico. Los hermanos Lumière colocaron su cámara delante del edificio que ocupaba la firma fotográfica de su familia en Lyon y esperaron. Se abrió la puerta y no salieron vaqueros a caballo ni príncipes ni dinosaurios ni barbies. Salieron obreros. Es un plano frontal cuya virtud es ésa, la de la literalidad. En realidad, se trata de una toma de postura. La idea no es tanto denunciar nada como colocarse en el sitio correcto.

Agnieszka Holland pertenece a este grupo de, digamos, situacionistas. Y para demostrarlo, ahí está Green Border, su último y más inspirado –además de descarnado–trabajo en mucho tiempo. La directora de Europa,



Un momento de 'Green Border'.

Europa (1990) viaja hacia atrás, pero no tanto. Se diría que antes que del pasado reciente habla de un presente continuo. Estamos en la frontera entre Polonia y Bielorrusia y los inmigrantes acuden allí atraídos por la propaganda de Alexander Lukashenko

que promete un paso seguro a Europa. Cuando lleguen allí, se darán cuenta (y de qué manera) de que son simplemente peones en una brutal pelea geopolítica. Son solo carne en el mercado que defiende los privilegios de unos pocos.

Holland cuenta la misma historia desde varios puntos de vista: desde los que sufren, desde el lado de los guardianes y desde la mirada de los pocos que se comprometen. La película deja poco espacio para las dudas. La idea es conmocionar y hacerlo con todas las armas al alcance. Sí, la película es vocacionalmente melodramática, por momentos desmañada y, sin falsas excusas, hasta maniquea. ¿Podría ser acaso de otro modo? Son, si se quiere, defectos, por utilizar el lenguaje de la academia, tan conscientes que, en verdad, son otra cosa: dinamita para los ojos. Desde el lugar correcto, como enseñaron los Lumière.

Pocas producciones tan oportunas como este retrato de la Europa que se nos está quedando.

Holland no es una directora sutil. Otro asunto es saber para qué sirve tanta sutileza.

#### **CINES**

#### **MADRID**

| CINE CAPITOL   | Gran Vía  | a, 41. Tlf | no: 915 | 222229 |
|----------------|-----------|------------|---------|--------|
| Venta de entra | dae: cani | tolaranı   | da com  |        |

| Bad Boys: Ride or Die | 16.00 | 19.00 | 22.00 |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| El exorcismo          | 22.00 |       |       |

#### CINE DORÉ FILMOTECA ESPAÑOLA Santa Isabel 3. Tlfno 913691125.

913691125. Venta de entradas: 913691125. El pirata 19.00

| Festival Filmadrid | 20.00 - |  |
|--------------------|---------|--|
|                    |         |  |

#### CINE IBERIA Plaza Cibeles 2. Tlfno: 915954800 Venta de entradas: 915954800. El mundo de Nelsito 19.30

#### CINES CALLAO Pza. Callao 3. Tlfno: 902221622. Venta de entradas: 902221622 y reservaentradas.c

| Bad Boys: Ride or Die | 18.00 | 22.15 |
|-----------------------|-------|-------|
| Vidas perfectas       | 16.00 | 20.20 |

#### CINES PRINCESA Princesa 3. Tlfno: 902221622. Venta de entradas: 902221622 y pillalas.com.

| Back to Black          | 18.10 - 20.20 - 22.00 -               |
|------------------------|---------------------------------------|
| Civil War              | 22.40 <sup>-</sup>                    |
| Furiosa: De la         | 19.00 - 21.50 -                       |
| Hasta el fin del mundo | 16.00 - 17.40 - 20.10 - 21.50 -       |
| Iris                   | 16.00 <sup>-</sup>                    |
| La casa                | 16.00 18.30 20.10 22.40               |
| La patria perdida      | 16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30 -       |
| La quimera             | 16.10 <sup>-</sup> 18.40 <sup>-</sup> |
| Los vigilantes         | 18.25 - 20.30 -                       |
| Paradise is Burning    | 18.00 - 22.20 -                       |
| Rivales                | 16.00 ° 21.30 °                       |
| Segundo premio         | 16.00 18.10 20.20 22.40               |
| Siempre nos quedará    | 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.25 -       |
| The Arctic Convoy      | 16.00 - 20.10 -                       |
| Un año difícil         | 16.20 <sup>-</sup>                    |
| Vidas perfectas        | 16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.30 -       |
|                        |                                       |

#### CINES VERDI MADRID Bravo Murillo 28. Tifno:

| Venta de entradas: 914   | 473930 y cines-verdi.com.       |
|--------------------------|---------------------------------|
| Back to Black            | 16.00 - 22.15 -                 |
| Benedetti, sesenta       | 11.30 17.50                     |
| Furiosa: De la           | 22.10 -                         |
| Green Border             | 19.20 -                         |
| Hasta el fin del mundo   | 16.00 -                         |
| Hit Man. Asesino         | 11.30 - 18.05 - 20.15 - 22.25 - |
| La bandera               | 11.30 18.25                     |
| La casa                  | 18.20                           |
| La última sesión de Freu | id 11.30 ° 16.00 ° 20.15 °      |
|                          |                                 |

#### CINESA LA GAVIA 3D Calle del Alto del Retiro s. n. Tifno:

16.00 - 20.10 - 22.20

90233231.
Venta de entradas: 902333231 y cinesa.es.
Amigos imaginarios 15.50 17.15 18.40

| Amigos imaginarios    | 15.50 | 17.15 | 18.40 |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Back to Black         | 16.10 |       |       |       |       |
| Bad Boys: Ride or Die | 16.30 | 18.00 | 19.15 | 20.45 | 21.20 |
| Bad Boys: Ride or Die | 22.00 |       |       |       |       |
| El reino del planeta  | 18.20 | 22.15 |       |       |       |
| Furiosa: De la        | 21.45 |       |       |       |       |
| Garfield: La película | 16.25 | 17.30 |       |       |       |
| Hit Man. Asesino      | 16.00 | 19.25 | 21.35 |       |       |
| Los vigilantes        | 20.00 | 22.25 |       |       |       |

# Respira 15.45 18.55 22.05 Sombras del pasado 16.20 19.05 22.10 Tarot 19.45 \*\*\* Vidas perfectas 17.00 19.35 21.50

#### CINESA LAS ROSAS 3D Avda. Guadalajara 2. Tlfno

| 902333231.                  |               |
|-----------------------------|---------------|
| Venta de entradas: 90233323 | 1 y cinesa.es |

| Amigos imaginarios    | 16.05 | 18.40 |       |       |       |  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Bad Boys: Ride or Die | 16.30 | 18.00 | 19.20 | 20.45 | 21.35 |  |
| Bad Boys: Ride or Die | 22.05 |       |       |       |       |  |
| El reino del planeta  | 19.10 |       |       |       |       |  |
| Furiosa: De la        | 16.10 | 22.15 |       |       |       |  |
| Garfield: La película | 15.45 | 17.25 |       |       |       |  |
| Hit Man. Asesino      | 16.00 | 18.50 | 21.35 |       |       |  |
| Los vigilantes        | 19.45 | 22.20 |       |       |       |  |
| Sombras del pasado    | 16.20 | 19.00 | 21.55 |       |       |  |
| Vidas perfectas       | 16.45 | 10 20 | 21 25 |       |       |  |

#### CINESA MANOTERAS Avenida de Manoteras, 40. Tlfno

| Venta de entradas: 90 | 2100842 | y cine | sa.es. |       |       |
|-----------------------|---------|--------|--------|-------|-------|
| Amigos imaginarios    | 12.15   | 14.00  | 15.55  | 17.05 | 18.25 |
| Amigos imaginarios    | 19.35   |        |        |       |       |
| Arthur                | 16.40   | 19.10  |        |       |       |

15.50 19.15 21.00

Back to Black

| Bad Boys: Ride or Die     | 12.25    | 15.45 | 16.45 | 18.30 | 19.30 |
|---------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Bad Boys: Ride or Die     | 21.15    | 22.15 |       |       |       |
| Campeón                   | 12.45    | 16.05 |       |       |       |
| Civil War                 | 21.50    |       |       |       |       |
| El reino del planeta      | 12.10    | 15.45 | 18.55 | 20.45 |       |
| Ex Maridos                | 12.55    | 21.50 |       |       |       |
| Furiosa: De la            | 12.40    | 15.55 | 18.40 | 21.55 |       |
| Garfield: La película     | 12.00    | 14.30 | 15.50 | 16.50 | 18.15 |
| Garfield: La película     | 19.20    |       |       |       |       |
| Green Border              | 12.35    | 15.50 | 18.20 | 21.30 |       |
| Haikyu!! La batalla       | 12.30    | 14.40 |       |       |       |
| Hispanoamérica, canto     | 20.30    |       |       |       |       |
| Hit Man. Asesino          | 12.45    | 16.00 | 17.00 | 18.45 | 19.45 |
| Hit Man. Asesino          | 21.30    | 22.30 |       |       |       |
| La mujer dormida          | 11.55    |       |       |       |       |
| La promesa de Irene       | 21.35    |       |       |       |       |
| La última sesión de Freud | 16.20    |       |       |       |       |
| Lassie (Una nueva aventu  | ıra)12.1 | 0 1   | 4.35  |       |       |
| Los vigilantes            | 12.25    | 19.00 | 22.10 |       |       |
| Pandilla al rescate       | 11.50    | 14.55 |       |       |       |

#### CINESA MÉNDEZ ÁLVARO 3D Acanto 2 Tifno:

Pico de Oro y sus amigos 12.20 14.30 15.45 18.05

12.00 16.15 19.05 21.25

12.50 17.00 18.50 21.25

| 9021  | 00842.                               |
|-------|--------------------------------------|
| Venta | a de entradas: 902100842 y cinesa es |

Sombras del pasado

The Arctic Convoy

| Venta de entradas: 902100842 y cinesa.es. |       |       |       |       |       |  |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Amigos imaginarios                        | 12.10 | 14.45 | 16.35 | 18.20 | 19.10 |  |
| Arthur                                    | 12.05 | 17.30 |       |       |       |  |
| Back to Black                             | 22.05 |       |       |       |       |  |
| Bad Boys: Ride or Die                     | 12.00 | 12.15 | 15.00 | 16.00 | 17.00 |  |
| Bad Boys: Ride or Die                     | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 21.30 |  |
| Bad Boys: Ride or Die                     | 22.00 | 22.40 |       |       |       |  |
| Campeón                                   | 12.15 | 17.00 |       |       |       |  |
| El exorcismo                              | 22.45 |       |       |       |       |  |
| El reino del planeta                      | 18.20 | 22.15 |       |       |       |  |
| Ev Maridaa                                | 16.05 |       |       |       |       |  |

#### Furiosa: De la 15.45 18.30 21.50 Garfield: La película 12.20 15.05 15.45 17.45 Haikvu!! La batalla. 12.10 Hit Man. Asesino... 12.25 12.30 16.45 18.45 19.30 Hit Man. Asesino 21.30 La última sesión de Freud 19.50 Los vigilantes 12.35 16.00 19.25 21.50 Pico de Oro y sus amigos 12.00 15.10 16.50 Respira 12.45 16.15 20.15 22.15 12.40 16.15 18.45 21.25 22.40 12.05 12.15 17.25 19.45 22.05

#### CINESA PRÍNCIPE PÍO 3D Paseo de la Florida s/n. Tlfno 902333231.

| Venta de entradas: 902333231 y cinesa.es. |       |       |       |       |       |  |  |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| Amigos imaginarios                        | 16.20 | 18.00 |       |       |       |  |  |
| Back to Black                             | 16.00 |       |       |       |       |  |  |
| Bad Boys: Ride or Die                     | 16.30 | 17.45 | 19.15 | 20.45 | 22.00 |  |  |
| El reino del planeta                      | 18.30 |       |       |       |       |  |  |
| Furiosa: De la                            | 19.00 | 21.45 |       |       |       |  |  |
| Garfield: La película                     | 17.40 |       |       |       |       |  |  |
| Haikyu!! La batalla                       | 15.50 |       |       |       |       |  |  |
| Hit Man. Asesino                          | 16.00 | 19.40 | 22.15 |       |       |  |  |
| Los vigilantes                            | 17.10 | 20.10 | 22.40 |       |       |  |  |
| Respira                                   | 19.45 | 22.25 |       |       |       |  |  |
| Sombras del pasado                        | 18.50 | 21.30 |       |       |       |  |  |
| Tarot                                     | 22.45 |       |       |       |       |  |  |
| Vidas perfectas                           | 17.20 | 20.30 | 22.10 |       |       |  |  |

#### CINESA PROYECCIONES 3D Fuencarral 13

|                       | cinesa proyecciones 3D Fuencarral 136.<br>Venta de entradas: cinesa.es. |       |       |       |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--|--|
| Amigos imaginarios    | 15.40                                                                   | 18.00 |       |       |  |  |
| Arthur                | 15.45                                                                   |       |       |       |  |  |
| Back to Black         | 16.40                                                                   |       |       |       |  |  |
| Bad Boys: Ride or Die | 16.30                                                                   | 19.15 | 21.15 | 22.00 |  |  |
| El reino del planeta  | 18.15                                                                   |       |       |       |  |  |
| Furiosa: De la        | 18.30                                                                   | 21.45 |       |       |  |  |
| Garfield: La película | 17.30                                                                   |       |       |       |  |  |
| Hit Man. Asesino      | 16.00                                                                   | 18.45 | 19.30 | 21.30 |  |  |
| Los vigilantes        | 20.15                                                                   | 22.40 |       |       |  |  |
| Rivales               | 22.15                                                                   |       |       |       |  |  |
| Vidas perfectas       | 16.15                                                                   | 19.50 | 22.25 |       |  |  |

#### CINETECA Plaza de Legazpi, 8. Tlfno: 915170903 Venta de entradas: www.entradas.com. CineZeta: jóvenes programando 19.00

CÍRCULO DE BELLAS ARTES Marqués de Casa Riera 4. Tifno: 902488488.

#### CONDE DUQUE AUDITORIO MORASOL Calle Pradillo, 4. Tifno: 910524380.

| Venta de entradas: 9105  | 524380         | y reser | vaentradas.com. |
|--------------------------|----------------|---------|-----------------|
| Amigos imaginarios       | 16.45          | 17.45   |                 |
| Arthur                   | 17.15          |         |                 |
| Back to Black            | 19.00          | 21.45   |                 |
| Bad Boys: Ride or Die    | 17.10          | 19.15   | 21.30 -         |
| Garfield: La película    | 17.15          |         |                 |
| Hit Man. Asesino         | 17.00          | 19.15   | 21.30 -         |
| La promesa de Irene      | 19.15          | 21.30   |                 |
| La última sesión de Freu | <b>d</b> 17.25 | 19.45   | 21.15           |
| Siempre nos quedará      | 19.15          | 21.30   |                 |
| Sombras del pasado       | 19.30          | 21.35   |                 |

17.30 19.30 21.30

#### **GOLEM** Martín de los Heros 14. Tlfno: 902221622. Venta de entradas: 902221622 y golem.es.

| Back to Black       | 17.00 -                         |
|---------------------|---------------------------------|
| El cielo rojo       | 16.10 - 18.15 - 20.20 - 22.30 - |
| Eureka              | 16.30 - 19.30 -                 |
| Ex Maridos          | 16.10 - 18.15 - 20.20 - 22.30 - |
| La casa             | 18.15                           |
| Segundo premio      | 22.30                           |
| Siempre nos quedará | 19.30 - 22.00 -                 |
| Tatami              | 16.10 - 20.20 - 22.30 -         |

#### **MK2 PALACIO DE HIELO** CC Dreams Palacio de Hielo, Silvano 77. Tlfno: 914061785.

| Venta de entradas: reser  | vaentra | adas.co | m.      |         |       |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| Amigos imaginarios        | 16.00   | 18.10   | 20.20   |         |       |
| Arthur                    | 12.00   | 16.00   | 18.10   |         |       |
| Back to Black             | 17.00   | 19.30   | 22.00   |         |       |
| Bad Boys: Ride or Die     | 11.45   | 16.30   | 17.35   | 19.00   | 20.00 |
| Bad Boys: Ride or Die     | 20.35   | 21.30   | 22.15   | 22.30   |       |
| Campeón                   | 12.15   | 17.00   |         |         |       |
| El cielo rojo             | 19.30 - | 21.45   |         |         |       |
| El especialista           | 21.35   |         |         |         |       |
| El reino del planeta      | 11.45   | 16.10   | 19.10   | 22.10   |       |
| El último late night      | 22.30 - |         |         |         |       |
| Ex Maridos                | 16.30   | 18.30   | 20.30 - |         |       |
| Furiosa: De la            | 16.00   | 19.00   | 22.00   |         |       |
| Garfield: La película     | 12.00   | 12.15   | 16.00   | 18.05   | 20.10 |
| La última sesión de Freud | 17.00   | 19.15   |         |         |       |
| Los vigilantes            | 20.00   | 22.05   | 22.30 - |         |       |
| Pico de Oro y sus amigos  | 12.00   | 16.00   | 18.00   |         |       |
| Respira                   | 19.00   | 21.00   |         |         |       |
| Robotia                   | 15.45   | 17.35   |         |         |       |
| Sylvanian Families        | 16.15   | 18.00   |         |         |       |
| Vidas perfectas           | 12.15   | 16.00   | 18.00   | 19.30 - | 20.00 |
| Vidas perfectas           | 21.30 - | 22.00   |         |         |       |
|                           |         |         |         |         |       |

#### ODEÓN MULTICINES ALCALÁ NORTE Centro Comerci Alcalá Norte, Calle de Alcalá, 414

| Amigos imaginarios    | 16.00 | 18.00 |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Arthur                | 16.00 |       |       |       |       |
| Back to Black         | 17.00 |       |       |       |       |
| Bad Boys: Ride or Die | 16.00 | 17.00 | 18.30 | 19.30 | 21.00 |
| Bad Boys: Ride or Die | 22.00 |       |       |       |       |
| El exorcismo          | 22.00 |       |       |       |       |
| El reino del planeta  | 22.00 |       |       |       |       |
| Furiosa: De la        | 19.15 |       |       |       |       |
| Garfield: La película | 16.00 | 18.00 |       |       |       |
| Haikyu!! La batalla   | 20.00 |       |       |       |       |
| Los vigilantes        | 18.00 | 20.00 | 22.00 |       |       |
| Respira               | 20.00 | 22.00 |       |       |       |
| Sombras del pasado    | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |       |
| Vidas perfectas       | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |       |

#### RENOIR PLAZA DE ESPAÑA Martín de los Heros 12. Tlfno 902229122.

| Venta de entradas: 90222  | 29122              | y pillalas.com.         |
|---------------------------|--------------------|-------------------------|
| Calladita                 | 20.00              | 22.00                   |
| El mal no existe          | 16.00 -            | 18.05 - 20.10 - 22.15 - |
| Green Border              | 16.15              | 19.10 - 22.00 -         |
| La promesa de Irene       | 18.00 -            | 22.20 -                 |
| La última sesión de Freud | 16.00 -            | 18.10 - 20.20 - 22.30 - |
| Los buenos profesores     | 16.00 -            | 20.20 -                 |
| Maria Montessori          | 16.00 <sup>-</sup> | 18.00 -                 |

#### RENOIR RETIRO Narváez 42. Tlfno: 902229122. Venta de entradas: 902229122 y pillalas.com.

| La promesa de Irene      | 18.00 - |         |         |         |  |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| La última sesión de Freu | 16.00 ° | 18.10   | 20.20 - | 22.30 - |  |
| Segundo premio           | 16.00   | 20.15   | 22.30   |         |  |
| Siempre nos quedará      | 16.00   | 17.45   | 20.15   | 22.00 - |  |
| Vidas perfectas          | 16.00   | 18 15 - | 20 00 - | 22 30 - |  |

#### VERDI KIDS HD MADRID Bravo Murillo 28. Tlfno: 914473930. Venta de entradas: 914473930 y www.cines-verdi.com.

Venta de entradas: 914473930 y www.cines-verdi.com.

Lassie (Una nueva aventura)11.30 16.00 18.20

#### YELMO CINES IDEAL Doctor Cortezo 6. Tifno: 902220922. Venta de entradas: 902220922 y www.entradas.com.

|                       | ,                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Amigos imaginarios    | 12.00 - 18.35 -                         |
| Back to Black         | 12.10 - 17.20 - 19.50 - 22.25 -         |
| Bad Boys: Ride or Die | 12.25 14.45 17.10 19.30 20.50           |
| Bad Boys: Ride or Die | 22.00 - 23.15 -                         |
| Civil War             | 22.45 <sup>-</sup>                      |
| El especialista       | 14.40 -                                 |
| El exorcismo          | 14.20 <sup>-</sup>                      |
| El reino del planeta  | 16.30 - 19.20 - 22.10 -                 |
| Ex Maridos            | 13.50 - 20.35 -                         |
| Food for Profit       | 12.20 -                                 |
| Furiosa: De la        | 12.30 - 16.00 - 19.00 - 21.50 -         |
| Garfield: La película | 12.05 - 16.25 -                         |
| Haikyu!! La batalla   | 12.00 16.05                             |
| Los vigilantes        | 12.15 - 16.20 - 18.25 - 20.25 - 22.35 - |
| Rivales               | 14.20 - 17.00 - 19.40 - 22.20 -         |
| Segundo premio        | 14.10                                   |
| Tatami                | 14.15                                   |
| Vidas perfectas       | 12.40 - 16.40 - 18.40 - 20.40 - 22.40 - |

#### YELMO CINES ISLAZUL 3D CC Islazul, Avda. Calderillas 1. Tlfno: 902220922.

nta de entradas: 902220922 y www.entradas.con

| venta de entradas. 902  | .220922  | y www | .emac | ias.coi | 11.   |
|-------------------------|----------|-------|-------|---------|-------|
| Amigos imaginarios      | 16.40    | 19.00 |       |         |       |
| Back to Black           | 20.10    |       |       |         |       |
| Bad Boys: Ride or Die   | 16.00    | 17.00 | 18.30 | 19.30   | 21.00 |
| Bad Boys: Ride or Die   | 22.00    | 23.25 | 23.30 |         |       |
| Campeón                 | 18.35    |       |       |         |       |
| El especialista         | 22.25    |       |       |         |       |
| El exorcismo            | 17.55    | 22.45 |       |         |       |
| El reino del planeta    | 15.45    | 18.45 | 21.45 |         |       |
| Furiosa: De la          | 16.00    | 19.00 | 22.00 |         |       |
| Garfield: La película   | 15.45    | 17.35 | 18.00 | 20.10   | 20.25 |
| Los vigilantes          | 18.25    | 20.35 | 22.45 |         |       |
| Menudas piezas          | 15.45    |       |       |         |       |
| Pandilla al rescate     | 16.20    |       |       |         |       |
| Pico de Oro y sus amigo | os 16.15 |       |       |         |       |
| Respira                 | 20.40    | 22.45 |       |         |       |
| Sombras del pasado      | 17.00    | 19.30 | 21.50 |         |       |
| Tarot                   | 21.15    | 23.15 |       |         |       |
| Vidas perfectas         | 17.30    | 19.35 | 21.40 |         |       |
|                         |          |       |       |         |       |

#### YELMO CINES PLENILUNIO 3D CC Plenilunio, Pl. Las Mercedes. Tifno: 902220922. Venta de entradas: 902220922 y www.entradas.com.

|                        |                   | ,     |       |       |       |
|------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| Amigos imaginarios     | 16.20             | 18.25 | 20.35 |       |       |
| Arthur                 | 17.55             |       |       |       |       |
| Back to Black          | 16.35             | 19.10 |       |       |       |
| Bad Boys: Ride or Die  | 16.00             | 17.00 | 18.00 | 18.30 | 19.30 |
| Bad Boys: Ride or Die  | 20.30             | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 23.25 |
| El especialista        | 23.30             |       |       |       |       |
| El exorcismo           | 22.30             |       |       |       |       |
| El reino del planeta   | 16.10             | 19.05 | 22.05 |       |       |
| Furiosa: De la         | 15.55             | 18.55 | 21.55 |       |       |
| Garfield: La película  | 16.15             | 16.50 | 18.20 | 19.35 | 20.25 |
| Haikyu!! La batalla    | 17.10             |       |       |       |       |
| Lassie (Una nueva aven | <b>tura)</b> 16.0 | 15    |       |       |       |
| Los vigilantes         | 15.40             | 17.50 | 20.00 | 22.10 |       |
| Respira                | 20.10             | 22.20 |       |       |       |
| Sombras del pasado     | 19.00             | 21.15 |       |       |       |
| Sylvanian Families     | 16.30             |       |       |       |       |
| Tarot                  | 22.45             |       |       |       |       |
| Vidas perfectas        | 16.05             | 18.10 | 20.15 | 22.15 |       |
|                        |                   |       |       |       |       |

: V.O.S.E. \*: 3D

ranmadrid@elmundo.es

LA LEY DE LA CALLE

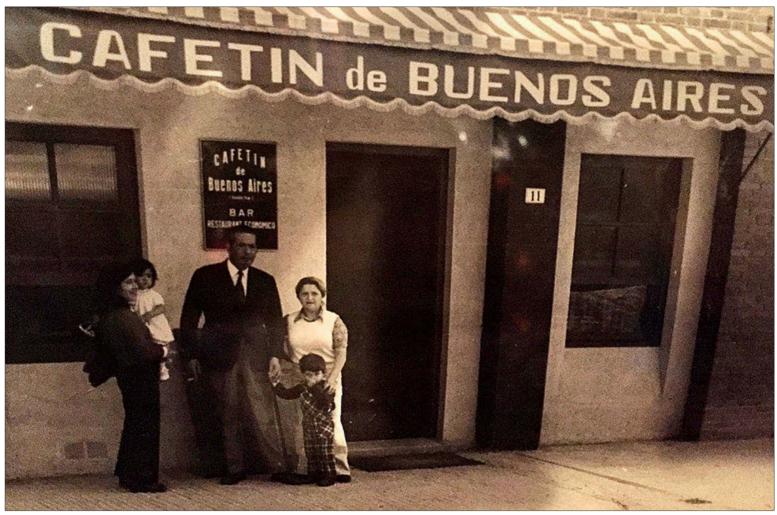

La fachada del Cafetín de Buenos Aires, en Saconia, a mediados de los años 70. E. M

El Viejo Almacén de Buenos Aires fue fundado en 1971 por una pareja argentina, un hombre de origen polaco y

# Los bautizos 'rojos' del Viejo Almacén

El primer restaurante argentino de Madrid se abrió en las humildes calles de Saconia, convirtiéndose en refugio del PCE

fundado en 1971 por una pareja argentina, un hombre de origen polaco y una mujer nacida en Asturias. El primer restaurante se originó en Muñera, pueblo asturiano. Según César, hijo de la pareja y dueño del Viejo Almacén, se trató del primer restaurante argentino de España. Ninguno de sus fundadores había trabajado en hostelería con anterioridad. Como comenta César: «Las circunstancias los llevaron a eso. El restaurante surge de la necesidad». En 1975 la familia se mudó a Madrid para abrir un local en la calle San Gerardo, en el barrio de Saconia (apodado informalmente como Rojonia, por ser un vecindario de izquierdas). Conocido como el Cafetín de Buenos Aires, se trataba de un local pequeño, con seis o siete mesas. Años después, se trasladaron a un local mucho más amplio en el número 277 de la calle Villaamil.

«Eso era una zona de extrarradio total», me comenta César. «Era todo casas bajas. El local era un antiguo baile de los años 60, que se llamaba Viña Lidia. Era un baile de barrio que tenía un patio de 800 metros cuadrados, con un escenario y una pista de baile. La gente de la zona iba a bailar ahí. Era un local muy grande en un barrio muy, muy, muy humilde. Todo el mundo le decía a mi padre que estaba loco, que no iba a ir nadie, pero no fue el caso». Continúa: «A finales de los 70 se tocaba mucha canción protesta en el local, venía mucho argentino que

huía de la represión. Nosotros no estábamos involucrados en eso, pero eran nuestros clientes. Los *bautizos* del Partido Comunista se celebraban ahí. El *bautizo* era cuando daban el carnet de miembro a una persona. Como era ilegal, traían un bebé y ese bebé era el que supuestamente era bautizando [de modo que no se levantaban sospechas al realizar una gran reunión de muchas personas]. Por el restaurante iban los abogados de la matanza de Atocha, iba mucho el Lute también».

En un principio los vecinos no aceptaron de buen grado la llegada del restaurante al barrio, pero los dueños se esforzaron en ganarse a la gente. «Una vez hicimos un asado para el barrio, mi madre montó un equipo de fútbol para los chavales, y, poco a poco, fuimos siendo aceptados», dice César. «Ahí estuvimos 30 años, del 77 al

#### IÑAKI DOMÍNGUEZ

2007». Cerca había varios poblados, algo que nunca supuso un problema: «Esa fue la primera zona con asentamientos de marroquís. Había una pequeña mezquita en una casa baja. No eran realmente chabolas, eran casas bajas que se construyeron en los 50 y 60... Era gente humilde. Pero, es verdad que en los 80 había trapicheo de drogas. Eso estaba en Peñachica, colindante con Puerta de Hierro».

En el barrio había dos o tres bares y una mercería, donde los vecinos compraban los regalos de navidad. «Javi, que era el hijo de Pili, la dueña de la mercería, iba repartiendo los regalos por el barrio en la víspera de Navidad». A pesar de la pobreza del barrio, nunca sufrieron atracos, entre otras razones, gracias a la protección del patriarca de la zona. «Agustín era el capo de la droga en el barrio», me dice César. «Agustín era alguien que estaba siempre en la esquina y ayudaba a los vecinos. Siempre estaba en el bar Amado, pero era el capo. Manejaba todo. Mi madre tenía buen rollo con él, porque una mujer que trabajaba en nuestra cocina también trabajaba para Agustín. Era payo. Fue asesinado por un hombre, que le arrancó su traqueotomía y lo mató con un cenicero. El asesino era conocido como El Rambo. Nada más salir de la cárcel, se acercó a tomar algo en el bar de al lado y dijo a todos que iba a matar a Agustín. Nadie le creyó. Pero, finalmente, cumplió su amenaza», relata de aquello.

César me cuenta, también, como el barrio declaró la independencia en 1990. «Cuando los vecinos se enteraron de que toda esa zona iba a ser expropiada, una abogada que tenía propiedades en el barrio movilizó al barrio para que se levantase contra la expropiación y el vecindario declaró la independencia». Este levantamiento vecinal fue conocido como las protestas del Cerro Belmonte. Los vecinos hicieron huelgas de hambre, acampadas, conciertos y encierros en iglesias como la Colegiata de San Isidro. También pidieron asilo político a Cuba. Crearon su propia moneda y cortaron las calles del barrio, en una historia inolvidable para Madrid.

«Nosotros estábamos en medio de todo eso», me dice César. «Los clientes tenían que caminar un kilómetro para llegar hasta el restaurante porque la zona estaba cerrada a los coches. La abogada y otros tres o cuatro líderes del movimiento salieron beneficiados y el resto negoció su salida lo mejor que pudo». Al Viejo Almacén le pasó exactamente eso y en 2007 acabó por trasladarse a calle Ramón Gómez de la Serna, 4. César se había hecho cargo del restaurante en 1992, cuando falleció su padre. Tenía solo 19 años.

A día de hoy su idea es jubilarse cuando llegue el momento y cerrar el Viejo Almacén para siempre. Ni él ni sus dos hijos tienen interés en perpetuar el legado a los fogones del restaurante. Saben que cada cosa tiene su tiempo, un tiempo que, en caso del Viejo Almacén de Buenos Aires, se irá desvaneciendo, poco a poco.

#### **EL**MUNDO

# EL CORREO DE BURGOS 4



Sábado 15 de Junio de 2024. Número: 8.922. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO DE BURGOS

# Un nuevo edificio central para la piscina de El Plantío rondará los 1,5 millones

El bipartito sopesa el derribo del anterior inmueble para levantar otro, ya que considera que será más económico que rehabilitar el existente, que presenta un estado ruinoso, así como por los problemas de cimentación

#### BURGO

El estado ruinoso del edificio central de las piscinas de El Plantío obliga a tomar decisiones al equipo de Gobierno de Cristina Ayala que, en estos momentos, ve más viable el derribo para construir un nuevo inmueble adaptado a las necesidades actuales, que la rehabilitación de las instalaciones existentes. Así, las previsiones presu-

puestarias que se manejan hablan de 1,5 millones de euros, en los que estaría incluida la demolición. Este es uno de los puntos de partida para decidir el futuro de esta construcción que data de 1979 y que está apuntalado en gran parte, con graves problemas de cimentación y con un viejo 'aljibe' en el sótano donde no estaba previsto intervenir de acuerdo al proyecto que viene del año 2019. Deportes ha comenzado a redactar un nuevo proyecto, en lugar de modificar el anterior, según confirmó el concejal de Deportes, César Barriada. Pág. 2



#### UN RECORRIDO POR UN ARQUITECTO CLAVE EN LOS SIGLOS XIX Y XX

ICA

La exposición 'Un arquitecto para Burgos' repasa los trabajos más destacados de Vicente Lampárez, Un arquitecto madrileño, «imprescindible para entender la configuración de la ciudad entre el siglo XIX y el

XX». Suyos son edificios como el Mercurio, en la Plaza Mayor. A su obra se suma sus décadas de trabajo dedicadas a la restauración del edificio de referencia la ciudad, la Catedral.

Pág. 15

#### Burgos rompe la tendencia de descenso regional y la violencia machista crece un 3%

Durante el primer trimestre de este año se ha pasado de 259 a 268 mujeres denunciantes

#### BURG(

Buenos pero 'engañosos' resultados globales en violencia machista de la Castilla y León en el primer trimestre del año. La Comunida anota una caída del 9% de víctimas al pasar de 1.607 a 1.455 casos, pero este dato se consigue 'solo' gracias al

gran descenso de tres provincias de la región. La drástica caída en Segovia (-65%) arrastra a un descenso global en la región del -9%, pero Zamora (+19%) y León (+18%) aportan notables incrementos. En el caso de la provincia de Burgos suben un 3%.



#### De la Rosa cree que la ciudad está «bajo un gobierno radical sin proyecto»

#### BURGOS

El PSOE afirma rotundo que la ciudad de Burgos está bajo «un gobierno radical que no cuenta con un proyecto ni de presente ni de futuro y que recela de todo lo anterior. De todos y de todo». Pág. 3

#### Las monjas de Belorado exigen a Iceta que les pague seguridad privada

#### BURGOS

Las monjas de Belorado exigen al Arzobispado seguridad privada por sentirse acosadas, pero a la vez siguen sin reconocer su autoridad. Pág. 6

#### **CAMPAÑAS**



Piden reforzar la concienciación ante el aumento del abandono de animales

Pág. 5



Zona de la antigua enfermería en el edificio central de las piscinas que está apuntalada por seguridad. TOMÁS ALONSO

# Un nuevo edificio central para la piscina de El Plantío rondará 1,5M€

• El bipartito sopesa el derribo del anterior inmueble para levantar otro ya que considera que será más económico que rehabilitar el existente por su estado ruinoso y los problemas de cimentación

#### N. ESCRIBANO BURGOS

El estado ruinoso del edificio central de las piscinas de El Plantío obliga a tomar decisiones al equipo de Gobierno de Cristina Ayala que, en estos momentos, ve más viable el derribo para construir un nuevo inmueble adaptado a las necesidades actuales, que la rehabilitación de las instalaciones existentes. Así, las previsiones presupuestarias que se manejan hablan de 1,5 millones de euros, en los que estaría incluida la demolición.

Este es uno de los puntos de partida para decidir el futuro de esta construcción que data de 1979 y que está apuntalado en gran parte, con graves problemas de cimentación y con un viejo 'aljibe' en el sótano donde no estaba previsto intervenir de acuerdo al proyecto que viene del año 2019.

Así, a pesar de que PP y Vox modificaron el presupuesto a finales de 2023 para introducir 989.000 euros para acometer la remodelación de este edificio, esta cantidad pasará a los remanentes porque resulta «insuficiente» para ejecutar la obra prevista en un proyecto que se redactó hace cuatro años. El equipo de Gobierno no ha llegado a licitar la mencionada actuación en este tiempo al

frente del Ayuntamiento de Burgos, aunque tenía previsto hacerlo este 2024, al comprobar el grave deterioro de esta construcción.

Además, se dieron cuenta de que el proyecto de partida no contemplaba una intervención integral. En este edificio se prestaban servicios como aseos, enfermería, cafetería y terraza, zona de solarium y otras dependencias que han servido de biblioteca de verano o para el personal municipal. La cafetería estará abierta este verano con el mismo adjudicatario que el pasado año.

Deportes ha comenzado a redactar un nuevo proyecto, en lugar de modificar el anterior, como ha confirmado el concejal del área, César Barriada, que ha visitado los vestuarios de las piscinas de El Plantío, después de la inversión de 1.046.000 euros, de los que la Unión Europea aportó 741.000 a través de los fondos Next Generation

Ese proyecto permitirá conocer con mayor exactitud el presupuesto necesario para acometer las obras que se incluirá en los próximos ejercicios. Desde el Gobierno municipal confían en que el nuevo proyecto pueda estar redactado de cara a 2025, por tanto, las obras llegarán meses después, ya que quedarían trámites administrativos importantes como redactar unos nuevos pliegos y sacar la oportuna licitación.

Con respecto a ese viejo aljibe, Barriada explicaba que está acompañado de una red de tuberías que, en su momento, se pensaron para 'calefactar' el agua de las piscinas de verano y es una instalación obsoleta que lleva décadas en desuso.

Deportes redactó en 2019 un proyecto que incluyó la reforma del vaso de la piscina familiar, por una cuantía de dos millones de euros, la mejora de los vestuarios por algo más de un millón y el edificio central al que se destinaba otro millón de euros.

Dos de las tres iniciativas han salido adelante en diferentes fases de obras, lo que representa una importante remodelación de las instalaciones de El Plantío; sin embargo, la tercera tendrá que posponerse. «No se ha abandonado esta tercera cuestión y es muy necesaria para completar la renovación de las piscinas de verano», aseguraba el edil de Deportes, que desconoce si los 989.000 euros del anterior proyecto que irán a los remanentes podrán pasar de

nuevo al área para reinvertirlos en otras necesidades de las instalaciones deportivas municipales.

#### VESTUARIOS Y CÉSPED

Por otro lado, el Servicio Municipalizado de Deportes recepcionó ayer la obra en el edificio de los vestuarios destinada a mejorar su eficiencia energética y dar un lavado de cara a las instalaciones en las que se ha invertido algo más de un millón de euros, de los cuales 742.000 han sido financiados por la Unión Europea.

César Barriada ha destacado que los trabajos han permitido colocar un sistema de placas solares en su cubierta. Esta instalación, además de reducir a cero el gasto eléctrico en las dependencias estivales, que serán del todo autosuficientes, contribuirán a rebajar de manera considerable la factura en las que permanecen en uso durante todo el año, porque se ha conectado con las instalaciones cubiertas. «Se ha calculado que el ahorro en la factura energética en las de invierno estará entre el 20% y el 25%», comenta.

La inversión ha servido para sustituir el antiguo método de producción de agua caliente sanitaria, a todas luces insuficiente y con carencias, incluso desde el punto de vista de salubridad, por un sistema de aerotermia con apoyo de un sistema de caldera de gas.

Uno de los principales retos de esta intervención era acabar de una vez por todas con las filtraciones en la cubierta y las consiguientes y «numerosas» goteras, solventadas gracias a una nueva impermeabilización cuya fiabilidad se ha comprobado en las últimas semanas. Para completar la inversión se han pintado y reparado los vestuarios, aseos y duchas.

Además, también en pro de la sostenibilidad, se optaba por reutilizar las planchas de cerámica colocadas en el tejado como suelo del vestíbulo de acceso a las piscinas.

En cuanto al césped se ha optado por realizar una nueva plantación de hierba, según ha explicado Barriada, a través de otro contrato que ha supuesto 90.000 euros para los presupuestos del Ayuntamiento.

Las instalaciones de verano abren este lunes, 17 de junio, con cafetería incluida, después de que este fin de semana se recorte el césped para dejarlo a la altura óptima para los usuarios

### De la Rosa opina que Burgos está bajo «un gobierno radical sin proyecto»

El grupo municipal socialista ha hecho balance del primer año de Gobierno de PP y Vox para afirmar que ambas formaciones políticas «comparten la misma política e ideología»

N. ESCRIBANO BURGOS

El grupo municipal socialista afirma rotundo que la ciudad de Burgos está bajo «un gobierno radical que no cuenta con un proyecto ni de presente ni de futuro y que recela de todo lo anterior. De todos y de todo». Estas han sido algunas de palabras que ha utilizado el líder de la oposición, Daniel de la Rosa, para hacer balance del primer año de Gobierno compartido por PP y Vox bajo la presidencia de Cristina Ayala.

El PSOE ha sido duro en la crítica hacia el bipartito y con un tono mitinero se ha erigido en «la voz de la mayoría social» de la ciudad para recordar que ganaron las últimas elecciones y, por ello, son el grupo con más concejales del Ayuntamiento, con 12.

De la Rosa ha animado a Ayala a rectificar en su pacto con Vox para que la ciudad deje de estar «secuestrada» por las políticas de la ultraderecha y ha enumerado todas esas medidas que el PP ha asumido como suyas en este tiempo. Desde el recorte en el 50% de las ayudas a Cooperación al Desarrollo, hasta la reducción a mínimos de la zona de bajas emisiones. Y ha recordado las amenazas del vicepresidente del Gobierno regional de Vox, Juan García-Gallardo, «de dejar tirada a Ayala si no se sometía al dictado de Vox con la persecución policial a determinados vecinos y vecinas de nuestra ciudad por ser inmigrantes»

El socialista considera que la alcaldesa puede liberarse del «yugo de Vox» porque tiene la salida de go-



Diez de los doce concejales del PSOE hicieron balance frente al mercado provisional de plaza de España. ECB

bernar en minoría con apoyos puntuales que podrían venir del PSOE, como en su momento sucedió con su antecesor Javier Lacalle. De la Rosa opina que Ayala se siente «cómoda» con la situación con Vox, algo que propicia que cada vez sea más difícil diferenciar entre los dos partidos que controlan la ciudad. Según ha dicho, «comparten la misma política y la misma ideología».

Diez de los doce concejales del gru-

po se dieron cita frente al mercado norte provisional de la plaza de España para reivindicar que este proyecto se impulsó en el pasado mandato y ha trascendido a este y, previsiblemente, al siguiente porque Ayala dio marcha atrás en su intención original, recién llegada al Ayuntamiento, cuando pensó en «partir de cero».

Según declaraba, «los socialistas promovimos la mayor inversión que ha acometido jamás el Ayuntamiento por sí solo y que va a copar el protagonismo de la política municipal como el principal proyecto de ciudad en tres mandatos municipales». Y se refirió a la posibilidad de inaugurar de nuevo como alcalde la dotación comercial en un nuevo Gobierno socialista salido de las urnas en 2027.

Desde el grupo municipal socialista, han lamentado la política de tierra quemada del bipartito de tratar de acabar con todo lo que venía del mandato presidido por Daniel de la Rosa. «Ni todo lo de antes era tan malo ni todo lo de ahora tan bueno», afirmó, para repasar algunos de los proyectos que Cristina Ayala ha condenado a estar al fondo del cajón: Burgos río, el plan municipal de vivienda, la remodelación de la avenida del Cid y Francisco de Vitoria, así como de Fernán González y Alfonso VIII, en el barrio de Huelgas.

#### Califica el túnel de la calle Santander como una «ocurrencia»

#### El PSOE cree que este año se ha perdido el tren para Burgos 2031

También se ha cuestionado De la Rosa si en este primer año de PP y Vox se ha perdido el tren para luchar por la candidatura a la Capitalidad Cultural Europea para 2031. «Hace un año las ciudades rivales situaban a Burgos a la cabeza, pues hoy me temo que hayamos perdido el liderazgo ante un Gobierno que lo único que ofrece a nivel cultural son bailes de salón para nuestros mayores», añade para recalcar que la sociedad de promoción, donde se trabajaba el proyecto, «solo ha estado dedicada a echar a personal directivo para contratar a su gente».

En relación con las propuestas del PP y Vox con proyectos como el «antojo» de peatonalizar la calle Santander o construir un túnel, así como edificar aparcamientos en altura «en mitad de viales públicos», el portavoz de la oposición los califica de «ocurrencias» que salen a la luz «cuando no tienes un proyecto de ciudad, pero necesitas hacerte propaganda».











TOMÁS ALONS

#### ELSALÓN ROJO RESPIRA TOROS

Las fiestas de San Pedro v San Pablo están cada vez más cerca y la feria taurina forma parte de las celebración. Dentro de la agenda cultural organizada por Tauroemoción, el Salón Rojo acogió ayer por la tarde un encuentro con los diestros El Fandi, Ismael Martín y Manuel Escribano, así como el ganadero Antonio Bañuelos. Todos ellos serán los participantes en la corrida del 29 de junio, fiesta de San Pedro y San pablo. La periodista Leticia Ortiz presentó el acto. Antes de la celebración del evento, los diestros estuvieron en una tienta en La Cabañuela, la finca de la ganadería de Bañuelos,

### Las carrozas se expondrán en Derechos Humanos durante el día de la Cabalgata

Durante la mañana del viernes 28 las nueve propuestas a concurso estarán en la avenida para que se pueda contemplar el trabajo de las agrupaciones

#### FUENCISLA CRIADO BURGOS

Era uno de los deseos de la corporación municipal este año. Mostrar a los burgaleses el trabajo realizado por las nueve agrupaciones que se presentan al concurso de la Cabalgata de este año.

Finalmente, quedarán expuestas durante todo el viernes 28 en la avenida de los Derechos Humanos para que puedan ser contempladas de cerca. Para ello, ese día, se cerrará al tráfico dos de los carriles de la avenida. Es la decisión final que el área de Festejos ha consensuado con las Peñas tras desechar primero el Paseo de la Isla «por miedo a los posibles actos vandálicos». Y en segundo lugar, los jardines del Palacio de la Isla «porque no caben por la puerta de entrada». Así lo indicó Carolina Álvarez, responsable del área que añadió, «el próximo año se incluirán en las bases, se incorporará una anchura tope, de 3 metros aproximadamente, para que puedan entrar en el jardín del Palacio y queden cerradas y seguras»

De momento, estas fiestas las carrozas se podrán contemplar desde primera hora del viernes 28. Listas y a la espera de iniciar el recorrido que, recordamos, será a partir de las 21.30 desde la Casa de Cultura de Gamonal.

Otro de los puntos a determinar es el momento en el que se dará a conocer los ganadores. Posiblemente, se conozca al final de recorrido, y no al inicio, como ha sido siempre habitual. Es una de las peticiones que han realizado las agrupaciones a concurso que pedían que se evaluara su trabajo con la carroza en marcha e iluminada. «La idea que estamos evaluando, y parece que a las Peñas ellos les encaja, es que el jurado estará con la corporación, el Teatro Principal», explica Álvarez, «para dar la puntuación una vez que pasen por delante, en su pleno esplendor».

Ayer viernes se reunió por primera vez el jurado que este año estará formado por «cinco o seis miembros». Ya que el ayuntamiento ha elevado la invitación a las asociaciones en lugar de realizarse de forma unipersonal. Por ese motivo están a la espera de la respuesta final de algunos de estos organismos. El jurado contará con representantes de la Asociación de la Prensa de Burgos y el Colegio Técnico de Aparejadores, entre otros.

En esta edición participan las agrupaciones de Chamarileros, Antonio José, Los Calores, Real y Antigua, Jóvenes de Gamonal, Colón, Blusas del Metal, Los Gamones y Los Sanjuanes. Todas las carrozas incluirán el logotipo de la Capital Europea de la Cultura 2031 y el Ayuntamiento cuenta con un presupuesto de 68.000 euros para la elaboración de las carrozas.

Por otro lado, según la responsable de Festejos, se están cerrando ya los nombres, horarios y grupos que actuarán tanto en los Cuatro Reyes, como las actividades que darán cuerpo a Isla Fantasía.

#### PUNTOS DE LECTURA

Por otro lado, la Gerencia de Cultura

dió el visto bueno a la reapertura de los puntos de lectura de verano que desde la pandemia no habían vuelto a abrir sus puertas.

Estarán disponibles del 8 de julio al 8 de septiembre, en dos lugares. En el Parque de la Isla y el Parque de la Luz. Estarán abiertos desde las 11 de la mañana a las 14.00 y de las 18.00 a las 20,30.

Ha sido necesario realizar reparaciones en las casetas. La concejal de Cultura, Marta Alegría, adelantó que ya se ha arreglado el rótulo del punto de La Isla, programado el servicio de limpieza. Será necesaria la eliminación de los grafitis del exterior de las casetas, «porque se han vandalizado y esto está comprometido con el área municipal de parque y jardines que lo realizará a finales de junio».

Los puntos estarán dotados con 1500 libros de préstamo, prensa diaria para leer al aire libre, revista de interés general y también CDS de música. El contrato es de 11.000 euros.

#### PP y PSOE se enzarzan a costa de los contratos de patrocinio

PP denuncia actuaciones realizadas en epoca del Gobierno del PSOE sin expedientes ni justificación documental

#### F. CRIADO BURGOS

Si hace unas semanas el Partido Socialista no dudó en calificar como un «escándalo económico» que las áreas de Alcaldía, Protocolo y Comunicación acumulen casi 100.000 euros en 42 facturas sin contrato por servicios. Es ahora el Partido Popular el que denuncia este tipo de actuación, pero realizada en el tiempo en el que go-

bernaba el ayuntamiento los socialistas.

Más concretamente, a la que fuera titular del área de Festejos Blanca Carpintero, que esta misma semana aseguraba que en la actuación de los populares «había contratos que no eran tal, sino encarguitos que se hacen con el teléfono, llamando, de palabra... a la vieja usanza».

Carolina Álvarez, la actual concejal popular del de Área de Festejos, ha presentado ante el Consejo de la Gerencia de Cultura un expediente en el que se recoge un caso en el que es, según Álvarez, fue la propia Carpintero la que «levantó el teléfono para realizar un encargo, en el que ahora no consta ni contrato ni expediente».

El caso llega a su conocimiento tras la reclamación de pago de un medio de comunicación de la capital burgalesa, por actividades realizadas en abril del año 2021 y junio del 2023. Es en ese momento cuando Álvarez inicia la tramitación para buscar el expediente que avale el contrato. Al no encontrarlo le reclama al medio, que no ha querido desvelar cuál es, la documentación base.

La contestación llega a través de un correo electrónico, sin pruebas, y refiriéndose a Blanca Carpintero como máxima responsable de haber dado el visto bueno a dicha actividades en concepto de «patrocinio».

En el intercambio de correos con dicho medio de comunicación, es cuando les aseguran que fue la propia Carpintero la que «levantó el teléfono y dijo que se hiciese», explica Álvarez.

La responsable de Festejos actual quiso recalcar este hecho, ya que precisamente fue Carpintero la que afeó esa actuación a los populares.

El equipo de gobierno actual quiere continuar la investigación para poder abonar al «proveedor» las actividades realizadas. Por dichas actuaciones, el ayuntamiento adeuda 4.600 y 7.500 euros.

Álvarez quiso dejar claro que la presentación del caso ante la Gerencia no es una cuestión de «venganza» Simplemente, asegura, « que lo que nosatribuyó es absolutamente mentira».

# El aumento de abandono de animales requiere un refuerzo en concienciación

Medio Ambiente lanza dos campañas con más de 70 abandonos en lo que va de año

M.R. BURGOS

El abandono de animales de compañía en Burgos es un fenómeno creciente. En lo que va de año, se han rescatado ya 74 animales, 41 gatos y 33 perros, «lo que quiere decir que, por desgracia, este año parece que el asunto va a ser muy complicado en este sentido», lamenta la representante de Proambur Pilar Fidalfurdo.

Esta preocupación se fundamenta en los datos del pasado año, en el que se recogieron 121 perros y 92 gatos, de los que se encontraron sin microchip 26 perros y 90 gatos, «devueltos a su propietario fueron 36

perros 6 gatos», apuntó el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño. En lado positivo, se adoptaron 46 perros y 15 gatos. Proambur rescató 106 animales, 66 gatos y 43 perros.

Estos datos siguen haciendo necesaria la activación de campañas de concienciación como las impulsadas desde Medio Ambiente. La primera de ellas es 'Este verano no abandones', una «concienciación previa a las vacaciones con el objetivo de reducir el abandono y evita decisiones irresponsables». Niño indicó que es «difícil» cuando llegan las vacaciones «convivir» con

las mascotas, pero «hay que tener un poco de responsabilidad». En este sentido, recordó que en la página web del Ayuntamiento hay un apartado de animales que se pueden adoptar. Y valoró la labor que desarrollan las asociaciones de protección animal.

La otra campaña que se presentó, 'Feliz verano con tu mascota' trata de dar consejos sobre el cuidado del animal cuando las suben las temperaturas por golpes de calor y sed. Se repartirán trípticos junto a bolsa de recogida de excrementos y botellas limpia orines.

La representante de Proambur in-

dicó que además de estas campañas sería necesario «hacer una concienciación conjunta a través de los colegios para que los niños, ya desde pequeñitos, se conciencien», que sepan que «un animal no es juguete». En sentido, «notamos un gran número de abandonos por falta de compromiso de la gente».

Por ello, abogó por «adopciones responsables». En la presentación de las campañas estaba Tyson, un perro recogido que estaba en malas condiciones que ahora está en adopción. Y se incidió en los llamados perros de presa, que «merecen una oportunidad como el resto».

#### El Fórum acoge el Día Regional de la Parálisis Cerebral

BURGOS

El Palacio de Congresos y Auditorio-Fórum Evolución de Burgos acoge hoy la celebración del XXIII Día Regional de la Parálisis Cerebral de la Federación ASPACE CyL, una jornada que pondrá en valor nueve inquietudes del colectivo con el fin de alcanzar un objetivo mediante la «unión de fuerzas, brindar apoyos y logrear un futuro para todos».

Durante este acto, al que está previsto que acuda el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, entre otros, se pretende «sensibilizar» sobre la situación de las personas con parálisis cerebral y se «pondrá a las personas en el centro, y especialmente, un año más, a las familias», que transmitirán sus inquietudes, situación y necesidades como padres, madres o hermanos de personas con parálisis cerebral.

Este encuentro reúne a centenares de personas con parálisis cerebral, familias, profesionales y personas voluntarias, así como diferentes autoridades, que cada día trabajan por una mejor calidad de vida para el colectivo de personas. En España hay 120.000 personas con parálisis cerebral, de las cuales 2.291 se cuantifican en Castilla y León. Aproximadamente, uno de cada 130 niños de esta Comunidad nacen en esta situación. La parálisis cerebral engloba un grupo de trastornos producidos por una lesión en el cerebro, y que afecta a la movilidad física y postural de la persona y puede venir acompañada de otra u otras discapacidades, como la intelectual, cognitiva o sensorial.



ÓSCAR CORCUERA

#### TORNEO DE TENIS DE LAS FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO

Cajaviva acogió ayer la presentación del tTenis Cajaviva Caja Rural Fiestas de San Pedro, que ya suma su XII edición. Germán Martínez, gerente de Fundación Caja Rural Burgos, y Sergio Blanco, delegado provincial de la Federación de Tenis, dieron los detalles de una competición que se desarrollará entre los días 21 y 30 de junio

#### Burgos participa en la V edición del Día Mundial de la Tapa este domingo

El encuentro acercará el producto burgalés a profesionales ingleses

BURGO

La ciudad de Burgos participará en un evento especial organizado por Saborea España con motivo del Día Mundial de la Tapa, que se celebra el próximo domingo, 16 de junio. Este encuentro virtual, coordinado con la Oficina Española de Turismo de Londres, permitirá a unos 30 profesionales del sector turístico del Reino Unido conocer y disfrutar de algunos de los productos típicos burgaleses.

La iniciativa de promoción gestionada por ProBurgos, en colaboración con la Federación de Empresarios de Hostelería de Burgos, busca acercar las características únicas de la gastronomía del destino a través de la degustación de productos locales. En el evento, que contará con la participación del establecimiento Paquita Mariví, el chef Isaac Montoya elaborará una tapa con alimentos típicos como el lechazo, el vino y el queso castellano.

El proyecto, denominado Tasting BOX, tiene como objetivo principal presentar la oferta cultural y gastronómica de Burgos a diferentes profesionales pertenecientes a agencias de viaje del Reino Unido. La jornada se desarrollará en formato de taller virtual. Una experiencia interactiva en la que los participantes aprenderán a elaborar una tapa con una selección productos gastronómicos cuidadosamente seleccionados que previamente habrán recibido por correo postal. Con esta acción, Burgos busca fortalecer su posición como un destino gastronómico de excelencia y atraer a más visitantes internacionales interesados en su rica tradición culinaria.

#### El HUBU reforzará el servicio de Farmacia de Miranda

BURGOS

La plantilla del Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro se encuentra inmersa en un proceso de cambios, al igual que las del resto de centros de Castilla y León, fruto de los concursos de estabilización y de traslados iniciados en las últimas semanas. De este modo, el Servicio de Farmacia se ha visto reforzado gracias a un acuerdo alcanzado con el HU-BU, mediante el que varias facultativas se trasladarán, de forma rotatoria, semanalmente a Miranda, para cubrir las necesidades de plantilla. Junto a ellas, un FIR del mismo Complejo también dará apoyo compartido de forma presencial. Además, para facilitar su adaptación, un profesional se desplazará unos días desde Ponferrada para ayudar temporalmente en la formación de las recién llegadas, dada su experiencia en el pasado en el Hospital de Miranda. Todo esto, sumado al farmacéutico que ya formaba parte de la plantilla, asegura la asistencia a los pacientes, que podrán continuar recibiendo atención sin mayor alteración. Hay también dos plazas interinas ofertadas, a la espera de que puedan cubrirse.

Por otro lado, Hematología mantendrá uno de sus profesionales, cubriendo las necesidades presenciales de la población local. Los pacientes con procesos más complejos seguirán, como hasta ahora, siendo atendidos en Burgos, dado que el HUBU se mantiene como Centro de Referencia para dicho servicio.

En este sentido, desde la Gerencia del Santiago Apóstol se comprende el posible malestar ante los movimientos de plantilla acontecidos, pero también entiende que son procesos marcados por una ley en la que están inmersos todas las provincias de la Comunidad, teniendo cada centro hospitalario unas necesidades que cubrir con poblaciones que necesitan, a su vez, de profesionales que den cobertura a sus zonas básicas de salud. Por ello, se mantienen conversaciones diarias para intentar lograr diferentes puntos de encuentro entre los Hospitales, siempre queriendo favorecer a los profesionales y, por ende, a los pacientes.

Este es un proceso largo, pero siempre basado en el diálogo y en una normativa que debemos cumplir. Como última aclaración, los pacientes oncológicos no se están derivando al Hospital Universitario de Burgos, ni tampoco los tratamientos, dado que estos se preparan en el HSAP y se aplican, in situ, en Miranda.

### Las monjas de Belorado exigen a Iceta que les pague seguridad privada

Rechazan trasladar sus necesidades al arzobispo, pues sería «reconocer la legitimidad de la usurpación». Han difundido una cuenta para recabar

#### L.BRIONES BURGOS

Suma y sigue. Las cuentas bancarias de las religiosas de Belorado protagonizan el nuevo capítulo del cisma. Y es que con el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, a los mandos de los bienes de la comunidad, en calidad de comisario pontificio designado por el Vaticano, las monjas 'sedevacantistas' han perdido el control de sus cuentas bancarias.

Bloqueado el acceso a los fondos por el nuevo gestor, que como tal le han reconocido las entidades implicadas -ateniéndose a la legalidad, según el prelado, y guiadas por la confusión mediática, según las afectadas-, las clarisas denuncian una asfixia económica derivada de no poder contar «con el fruto de nuestro trabajo diario».

Así lo relatan en su última publicación en Instagram, en la que lamentan que «esta realidad tiene como consecuencia directa la imposibilidad de comprar desde productos básicos para mantenernos, como el alimento y los materiales de cuidado de las hermanas mayores, hasta la materia prima para la elaboración de nuestros chocolates, el alimento

de los animales de nuestra granja doméstica, hacer frente al abono de las nóminas o a los demás pagos para mantener a flote el monasterio».

Tanto el Arzobispado de Burgos, en un comunicado remitido al hilo de las afirmaciones de las religiosas, como las propias monjas, coinciden en un punto. Y es que existe una solución para su escasez: solo tendrían que pedir dinero a lceta para sufragar sus gastos habituales. «Deseamos que nos comuniquen las necesidades concretas. Por nuestra parte seguimos con la mano tendida y en ningún caso existe la más mínima intención de condicionar económicamente a la comunidad», afirman desde el equipo del comisario pontificio.

Pero las religiosas no se fían y se niegan en redondo a pedir dinero, pues consideran que, de facto, sería como reconocer «la legitimidad de la usurpación» de la que dicen ser víctimas.

Así, no parece fácil una resolución inmediata de un conflicto que lejos de suavizarse parece ir a más por días. Tras obviar la petición de entrega de un juego de llaves del convento, las clarisas -que aún lo son al



Las clarisas de Belorado en su visita a los juzgados. SANTI OTERO

no haber sido todavía excomulgadas- siguen enrocadas en su postura y rechazan recibir a cualquier persona del entorno de Iceta. Tampoco «son bienvenidas» sus hermanas de la Federación Nacional. Solo acceden a departir con la notaria de Belorado, que era la encargada de entregar los distintos requerimientos oficiales a los que, hasta la fecha, no han hecho caso alguno.

Crece además la expectación generada por este singular caso y con ello la presión mediática. El pasado martes las monjas requerían la presencia de la Guardia Civil al considerar que la presencia de periodistas en los alrededores del cenobio

rozaba el hostigamiento. De hecho, según relatan en redes sociales, barajan contratar seguridad privada para garantizar su integridad física y la conservación del patrimonio. «Parece que todo vale contra las monjas: lanzamientos de petardos y botes de humo, gritos e incluso intrusiones en el perímetro de la clausura, también de madrugada, cámaras ocultas y acoso a todo aquel que entra o sale», explican.

Tan desesperada es la situación que para este fin se llegaban incluso a poner en contacto vía correo electrónico con el Arzobispado de Burgos. Así lo relata el comunicado remitido por la institución eclesiástica, en el que se subraya que, tras el anuncio de esa posible contratación de un servicio de seguridad, el mensaje añade: «Entendemos que el arzobispo debe asumir los costes». A tal sentencia se aferran desde la Diócesis para interpretar que «aquí sí se reconoce la autoridad» del prelado.

Con todo, para el comisario pontificio «llama la atención que se pida dinero para esto-aunque sin precisar empresa, ni condiciones-, pero no para la compra de género para la vida ordinaria de todos los miembros de la comunidad».

Quizá las religiosas esperen cubrir esos gastos con las aportaciones privadas que esperan recibir en la cuenta corriente que, con el propósito de recabar colaboraciones, comparten en Instagram al término de su último mensaje, muy al estilo de lo que hace la Pía Unión de San Pablo Apóstol, secta creada por el falso obispo que ahora les tutela.

# Cae un ladrón muy activo por 24 robos en Burgos y otras provincias

Entraba en bares para forzar tragaperras y máquinas registradoras

#### BURGO

La Guardia Civil ha detenido, en una investigación conjunta culminada por las Comandancias de Zaragoza y Burgos, a un varón de 28 años de edad, como presunto autor de 24 delitos contra el patrimonio, un delito de hurto de placas de matrícula y un delito de robo y uso vehículo.

Los hechos ocurrieron entre octubre de 2023 y marzo actual, en las provincias de Burgos (3), Navarra (1), Segovia (12), Soria (2), Teruel (1) y Zaragoza (5).

En Burgos, a lo largo del primer trimestre de 2024, se detectó un incremento inusual de delitos contra el patrimonio en establecimientos hosteleros, centrados en localidades de la comarca de Pinares. Paralelamente, en Zaragoza, se investigaron numerosos robos cometidos en el ámbito de este mismo sector profesional, perpetrados en distintas localidades de la provincia, en donde se obtuvieron indicios que evidenciaban que los mismos se habrían cometido por las mismas personas y bajo mismo modus operandi

El autor o autores accedían al inte-

rior de los locales con el empleo de la fuerza; forzaban las máquinas tragaperras y cajas registradoras para sustraer la recaudación. En ocasiones se llevaban la propia máquina abandonándola en caminos próximos y aislados, tras apoderarse del dinero.

Estas acciones habían creado cierto malestar y gran preocupación entre los vecinos de las localidades asaltadas y los profesionales del sector ya que, a la pérdida del propio 'botín', había que sumar el valor de los daños ocasionados y el propio lucro cesante por reposición y cierre temporal de negocios.

Las investigaciones que iniciaron por separado ambas Unidades Orgánicas de Policía Judicial -en las que ha sido determinante las conclusiones aportadas por los Laboratorios de Criminalística que la Guardia Civil dispone en sendas Comandancias, tras el estudio de las evidencias obtenidos en las distintas 'escenas'-, confluyeron en un mismo punto.

Se compartió información e indagaciones, que permitieron centrar las sospechas sobre un varón, vinculado a hechos similares. Con indicios suficientes de su implicación en los hechos, una vez identificado y localizado, ha sido detenido en Zaragoza; no es la primera vez que se le vincula con hechos contra el patrimonio similares, incluso en otros países. La investigación sigue abierta y no se descartan próximas detenciones.

El resultado es fruto de la labor de investigación coordinada entre las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de la Guardia Civil de Burgos, Segovia y Zaragoza.

Delincuencialmente muy activo, actuaba de noche, realizaba largos desplazamientos en coche para asaltar rápidamente establecimientos hosteleros para apoderarse del dinero de tragaperras y cajas registradoras, de manera organizada y especializada en connivencia con otra persona.

Empleaba ciertas medidas de seguridad para no ser detectado o dificultar su seguimiento como, por ejemplo, portar y utilizar diversas prendas para evitar ser identificado o viajar en un vehículo previamente sustraído al que cambiaba las placas de matrícula para dificultar su localización.

# Detenido por romper el cristal de un bar y dañar 7 coches aparcados

Este mes había cometido otros 2 ataques

#### BURGO

La Policía Nacional de Burgos detuvo durante la madrugada del pasado 7 de junio a un hombre como presunto autor de un delito de daños y otro de atentado a agentes de la autoridad. El individuo se encontraba en estado de gran agitación y acababade provocar daños en un local hostelero, así como en varios coches aparcados en la vía pública.

Fue la empleada de un establecimiento de hostelería quien edio avisoal Servicio de Emergencias 112, tras observar como el hombre fracturaba la cristalera del local lanzando un botellín de cerveza contra la misma. Tras el aviso los agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana y procedieron a rastrear los alrededores tratando de localizarle.

Entretanto, se recibió un nuevo aviso, en el cual otro testigo informaba de que un hombre, con un palo de madera en mano, estaba golpeando varios coches aparcados en la zona del Paseo de los Cubos.

Desplazada una dotación, y con

la colaboración de este testigo se logró interceptar al hombre, quien blandía un palo de grandes dimensiones.

Acometió a los agentes para intentar evitar su detención, causando lesiones en una pierna a uno de los policías. Una vez arrestado, se procedió a localizar hasta siete vehículos afectados por esta violenta acción

Presentaban daños en la propia carrocería, rotura de retrovisores, parabrisas y ventanillas laterales. Los propietarios de los coches afectados han sido informados, procediendo desde la Comisaría Provincial a recabar las correspondientes denuncias.

Se da la circunstancia de que este individuo es reincidente en hechos de esta naturaleza, habiendo sido detenido por la Policía Nacional de Burgos en dos ocasiones recientes por realizar, presuntamente, idénticas conductas

El pasado día 2 de junio era detenido tras causar daños en siete vehículoscon un palo de madera.



Momento inagural de la tienda que ha creado 21 empleos directos. ÓSCAR CORCUERA

# Kiabi abre su tienda en Burgos en el Centro Comercial de El Mirador

La cadena francesa es la primera que se pone en marcha en el nuevo espacio comercial / Durante los próximos meses abrirán sus puertas MediaMarkt y Kiwoko

#### FUENCISLA CRIADO BURGOS

Minutos antes de las diez de la mañana ya se había formado una pequeña cola de burgaleses que esperaban la apertura de la tienda Kiabi. Es la primera que la cadena francesa pone en marcha en Burgos en el nuevo espacio del centro comercial

El Mirador.

Kiabi, una marca de ropa «a pequeños precios» ha elegido Burgos para poner en marcha su comercio número 70 en España. La nueva tienda cuenta con una superficie de 1.511 metros cuadrados y está configurada como 'full family', es decir, con

prendas dirigidas a toda la familia, con una variedad de colecciones de moda accesible.

La apertura de esta propuesta supone un doble estreno, ya que es también el pistoletazo de salida de la nueva área comercial que comenzó a habilitarse en octubre de 2023. La zona albergará tres establecimientos; a la tienda de ropa se unirá durante los próximos meses Mediamark y la tienda de animales, Kiwoko

En el estreno estuvo presente la alcaldesa Cristina Ayala, encargada de cortar la cinta inuagural. La alcaldesa destacó la importancia de que esta cadena de ropa haya apostado por Burgos «una tienda en la que se ha invertido 1,5 millones de euros en Burgos, con la creación de puestos de trabajo», explicó Ayala que también destacó que ha supuesto la creación de 21 puestos de trabajo directos.

Por su parte, Mercedes Porro, directora de estrategia de Kiabi España, señaló el deseo de la empresa de asentarse en la capital. «Tenemos seguidores de la marca que nos demandaban un punto de compra en la ciudad. Llevamos mucho tiempo estudiando las opciones para llegar a esta capital de relevancia en el norte de España y, por fin, lo hacemos en el centro comercial El Mirador de la mano de Carrefour Property».

Para celebrar esta inauguración, Kiabi ha llevado a cabo por primera vez una campaña publicitaria en la que cinco familias de la capital han sido seleccionadas como embajadores de la marca. Una iniciativa pionera para Kiabi que ha elegido a personas anónimas, para representarla, buscando reflejar la identidad y diversidad de la comunidad local.

Más de 200 familias burgalesas se registraron en la web de Kiabi para participar en el proceso de selección, en el que participaron más de 5.000 personas con su voto. La campaña, contó también con activaciones tanto de street marketing, con un photocall itinerante que ha recorrido la ciudad, como de publicidad exterior, para animar a las familias a participar en el casting.

La de Burgos es la tercera que abre en Castilla y León, después de la de Valladolid y Salamanca. España destaca como el segundo mayor mercado de la compañía a nivel internacional, con una plantilla de 1.300 empleados. Con proyectos como el fortalecimiento de la segunda mano, con una politica empresarial que apuesta por la sostenibilidad y la adaptación a las tendencias del mercado. La empresa abrió su primera tienda en España en 1993. Actualmente, está presente en 27 países.

#### El 98% de estudiantes supera la EBAU de junio

Tanto la mejor nota de la prueba (9,975) como la mejor calificación final y nota de acceso (9,99) ha correspondido al mismo estudiante, Rodrigo Puras, del Félix Rodríguez de la Fuente

#### BURGOS

La EBAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad), en su convocatoria ordinaria de junio, presenta un año más una tasa de éxito muy elevada en el distrito universitario de Burgos, ascendiendo a un 98.07% del total de los 1563 estudiantes de bachillerato presentados a la fase obligatoria en este curso académico.

A estos alumnos, hay que añadir otros 52 estudiantes que se han presentado para subir nota, procedentes de los Ciclos Formativos de Grado Superior (FP), o que han superado la EBAU en convocatorias

anteriores, lo que supone que, en el cómputo global, 1615 personas han sido convocadas a las pruebas de acceso en la fase ordinaria de junio.

Este dato arroja un mínimo descenso de una décima con respecto al curso pasado, en el que el porcentaje de aprobados fue del 98,18 % en esta fase del proceso, es decir, antes de la solicitud de revisión.

Tanto la mejor nota de la prueba (9,975) como la mejor calificación final como nota de acceso (9,99) ha correspondido al mismo estudiante, Rodrigo Puras Ridruejo, del IES Félix Rodríguez de la Fuente y alumno el Bachillerato de Investigación y Excelencia (BIE), que se realiza en colaboración con la Universidad de Burgos. Además, Rodrigo participó en las Olimpiadas de Química y Matemáticas celebradas en la UBU, resultando ganador de la fase local de esta última.

Por sedes, Miranda de Ebro ha obtenido un 99,24% de aprobados, Aranda de Duero un 99,01%, Burgos un 97,84% y Medina de Pomar un 97,01%.

Del total de presentados, solo 227 optaron por presentarse solo a la fase obligatoria. Esto significa que una gran mayoría de estudiantes -1336se decantan por realizar, además de las cuatro pruebas correspondientes a la fase obligatoria, exámenes de materias optativas que sirven para ponderar dentro del proceso de admisión a la universidad.

Dentro de las novedades de la prueba de este año, la más destacada ha sido sin duda la posibilidad de elegir en fase obligatoria entre Historia de España (obligatoria hasta el curso pasado) e Historia de la Filosofía (elegida en esta convocatoria por aproximadamente el 40% de estudiantes).

El 22,5% de los estudiantes que han realizado la prueba han obtenido una calificación superior a 8,50

puntos sobre 10, lo que supone que más de uno de cada cinco estudiantes burgaleses ha superado la EBAU con una calificación entre notable alto y sobresaliente.

En cuanto a la fase voluntaria, las asignaturas con mayor número de matriculados han sido Química, con un total de 487 estudiantes y un porcentaje de 81,72 % de aptos, y Biología, con 470 estudiantes y un 84,04 % de aprobados.

A cierta distancia de estas dos asignaturas se sitúan Física, con 320 y un 72,19% de aprobados), Empresa y Diseño de Modelos de Negocio (260 estudiantes y un 90,0% de aptos) y Dibujo Técnico, con 229 personas y un 86,90% de aprobados.

La Universidad de Burgos ha habilitado un enlace donde, a partir de las 10:00 h de hoy viernes 14 de junio, el estudiantado podrá consultar su calificación introduciendo su DNI.

### Más de la mitad de los enoturistas de la región eligen Ribera del Duero

La Ruta del Vino se consolida entre las tres principales de España

#### LORETO VELÁZQUEZ ARANDA

Ribera del Duero está de enhorabuena. El informe realizado por el Observatorio Turístico de Rutas del Vino de España vuelve a situar a la Ruta del Vino Ribera del Duero en el pódium de las más visitadas del país. De hecho, supone el mayor atrayente de turistas en la comunidad autónoma y más de la mitad de los enoturistas que visitan Castilla y León lo hacen para conocer esta Ruta.

Con un total de 368.537 visitantes, el territorio se mantiene en tercera posición tras Rioja Alta y Penedés. Con una evolución ascendente, la región acumula desde 2008, casi 3 millones de enoturistas, habiendo incrementado en estos años alrededor de un 900%. Además, en la actualidad, Ribera del Duero sigue siendo la Ruta con mayor número de servicios, situándose en 2023 con un total de 344, un 10% más que en el ejercicio anterior.

Los datos del último año arrojan que el 67% de los turistas se corresponden a visitas a bodegas, frente al 33% que lo hacen en museos. En el caso de la procedencia de los viajeros sigue observándose una gran mayoría de nacionales, que superan el 90 por ciento de quienes se desplazan a la Ruta.

En el caso de los meses de mayor afluencia de visitantes, la Ribera se desmarca de los datos generales del resto de Rutas, imponiendo agosto como momento álgido frente a septiembre y octubre, meses en lo que se concentra la vendimia. El mes con menos turistas sigue siendo enero.

Los datos del nuevo informe realizado por Rutas del Vino de España presentan un incremento notable del gasto total que se ha visto también reflejado en la Ruta del Vino Ribera del Duero. El documento indica que en 2023 se ingresaron 8'3 millones de euros en bodegas y museos, con un gasto medio de 32,7 euros.





Imagen de unos turistas en un viñedo. ECB

Estas cifras suponen una pequeña parte de lo que los turistas invierten, puesto que, según el informe de Demanda Turística, también realizado por ACEVIN, el gasto en la Ribera del Duero arrojaría un impacto económico del enoturismo en el territorio de 165 millones de euros.

#### EVOLUCIÓN POSITIVA

El aumento de visitantes en la Ruta del Vino Ribera del Duero es, sin duda, un aspecto muy positivo que refleja el duro trabajo que siguen realizando tanto el cuerpo técnico, como los socios y adheridos que componen el Consorcio. A lo largo de los últimos años, Ribera se ha situado entre las Rutas mejor valoradas, siendo, también, una de las más deseadas, y manteniéndose entre las tres más visitadas en los últimos 10 años, todo esto a pesar del crecimiento de Rutas certificadas en España, que ya suman 37.

Miguel Ángel Gayubo, presiden-

te de la Ruta, asegura que «los datos de visitas e impacto económico son una gran noticia, pero aún lo es más conocer que el grado de satisfacción de los turistas sigue siendo uno de los más alto del país". Para el representante de la organización, el mejor resultado es conseguir que los enoturistas sigan eligiendo regresar a Ribera del Duero para seguir disfrutando de sus bodegas, museos y demás establecimientos.

La Ruta del Vino Ribera del Duero es un consorcio turístico integrado por entidades y empresas turísticas de la Ribera del Duero. Recorre las cuatro provincias castellanoleonesas que engloba la Denominación de Origen homónima, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid y está integrada por 341 asociados y adheridos. Entre ellos se encuentran 97 pueblos, 5 asociaciones, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero y 239 establecimientos turísticos.

#### El juzgado tumba la sanción de la exalcaldesa de Aranda contra el portavoz de los bomberos

El trabajador estuvo suspendido de empleo y sueldo tres meses

#### L. VELÁZQUEZ ARANDA

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Burgos ha tumbado el expediente disciplinario por falta grave que la ex alcaldesa Raquel González promovió contra el portavoz de los bomberos, al que se sancionó con tres meses sin empleo y sueldo. El juez estima el recurso presentado por el trabajador, Javier Puente, que no descarta abrir un nuevo proceso judicial para solicitar daños y perjuicios «por las consecuencias sufridas durante meses».

Por el momento, la sentencia que ya es firme considera que el expediente no se hizo conforme a derecho por lo que deja «sin efecto la sanción» e impone al Consistorio el pago de 500 euros en concepto de costas. «Con esta resolución, la Justicia deja en evidencia la gestión realizada por la anterior alcaldesa, Raquel González, el ex concejal de Personal, Vicente Holgueras; apoyados y amparados por la secretaria General y el jefe del Personal del Consistorio», celebra el trabajador convencido de que el Ayuntamiento actuó fuera de la legalidad y lejos del interés público.

El expediente sancionador a la cabeza visible de las reivindicaciones de los bomberos data de febrero de 2020 y respondía, según el jefe de Personal, a dos faltas graves. En concreto, se le imputaban faltas por «obstaculización» de ejercicio de las funciones a un compañero y «desconsideración» a los superiores.

Según explica Javier Puente, aunque los hechos habían sucedido casi tres años antes, el expediente se retomó «casualmente» después de que él, como representante sin-

dical, pidiese públicamente la dimisión de la alcaldesa por la inseguridad generada por la ausencia del retén de guardia. «Llama la atención que el proceso había 'prescrito' para el resto de los compañeros afectados, a pesar de que se les adjudicaban los mismos hechos sancionados y sólo siguió adelante en este caso concreto», argumenta.

El expediente se tradujo primero en siete meses de suspensión de funciones para reducirse más tarde a tres, aunque en el inicio del proceso se llegó a plantear la posibilidad de imputarle tres faltas graves con una posible sanción de 18 años de suspensión de empleo y sueldo (seis años por cada falta grave). Incluso el expediente se remitió a Fiscalía para que determinara si se había incurrido en un delito, pero fue archivado.

Ahora, la sentencia del Contencioso Administrativo ha acogido el recurso del trabajador que ve una «falta de igualdad de trato en relación a otros implicados en el expediente». También se aduce la vulneración de su derecho a la liberal sindical y la vulneración del derecho a la intimidad por admisión de una grabación privada. Respecto a varios WhatsApp que se esgrimían por parte del Consistorio como prueba, el juzgado considera que algunos están prescritos y otros responden a opiniones que no están dirigidas a una persona concreta.

En opinión de Puente, esta resolución «demuestra la persecución vivida por el portavoz de los bomberos a través de una clara política para generar el miedo y silenciar a trabajadores no afines, que se llevó a cabo en el anterior mandato con la cooperación necesaria de algunos altos funcionarios».

#### El puente Bigar recupera la normalidad y se reabre por completo al tráfico

La obra ha durado casi nueve meses más de lo que estaba planteado en un principio

L.V. ARANDA

Es una noticia que sin duda los arandinos y ribereños van a celebrar. El Ayuntamiento de Aranda ha reabierto el puente Bigar, una arteria principal de la ciudad que llevaba cerrada desde julio de 2023.

Aunque el proyecto contemplaba un plazo inicial de tres meses complicaciones sobrevenidas requirieron de un modificado que ha alargado el tiempo de ejecución en más de 9 meses. Por el momento, informa Policía Local, el tráfico es fluido en la zona.

Aunque la apertura es completa en el puente, todavía hay un estrechamiento en la confluencia con los Jardines de Don Diego.



aaaaaaaaa. AAAAAAA

# El número de víctimas de violencia de género desciende en la Comunidad

• La drástica caída en Segovia (-65%), arrastra a un balance de descenso (-9%) a pesar de que suben en Zamora (19%), León (18%), Valladolid (14%) y Burgos (3%) / Es la segunda región con menos tasa de delitos

#### Í. A. VALLADOLID

El número de víctimas de violencia de género en Castilla y León descendió un 9% en el primer semestre del año, al bajar de 1.607 a 1.455 casos, una cifra que mejora el resultado de España, que anota una caída del 3,28%. En ambos territorios son los mejores datos desde la pandemia, ya que bajan por primera vez desde los años del Covid-19.

Así lo refleja el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género relativo al primer trimestre de 2024 que hizo público ayer el CGPJ. Un estudio que da otra alegría a la Comunidad, ya que es la segunda de España con menor tasa de víctimas de violencia machista por cada 10.000 mujeres. En concreto, su tasa es de 10,2: cinco puntos menos que la media nacional (17,5) y muy lejos de casos como Navarra (30,1), Islas Baleares 27,3) o Murcia (24), autonomías que encabezan la lista. En el primer trimestre de 2023 la tasa regional fue 13,3, también de las más bajas. Con todo, ha logrado mejorar el dato.

Por provincias, Ávila contabilizó 108 mujeres víctimas (-19%); Burgos 268 (3% más); León 282 (18% más); Palencia 101 (-40%); Salamanca 123 (-19%); Segovia 76 (-65%); Soria 52 (repite los mismos datos); Valladolid 340 (suben un 14%) y Zamora 105 (suben un 19%). Como se ve, la drástica caída el provincia segoviana, que baja de 218 a 76 casos, tiene un efecto determinante para el balance negativo de la Comunidad.

#### **469 ÓRDENES PROTECTORAS**

En el conjunto de Castilla y León se decretaron 469 órdenes de protección de las mujeres afectadas (se adoptaron 333), que son cinco menos que en el primer trimestre de 2023, período en el que se solicitaron 474 medidas y se concedieron 368. La evolución con respecto al primer trimestre de 2023, es que se incoaron -1,1% medidas y se adoptaron -9,5%.

Se trata de una de las regiones, a pesar de tener 9 provincias, con menos órdenes de seguridad adoptadas de España por número de habitantes. Encabeza la lista Andalucía (1.522), seguida de la Comunidad Valenciana (1.033), Cataluña (693), Galicia (637), y Cantabria (340) que, como se ha dicho, tiene pese a ello una sola provincia.

#### 81% DE CONDENAS

Respecto a la forma de terminación de los procedimientos en Castilla y León, se contabilizaron 134 sentencias condenatorias, cuarenta menos que en 2023, con una caída del 23%. Los fallos absolutorios fueron 32 (un 18.5% más), y los sobreseimientos provisionales alcanzaron la cifra de 627 (una subida del 7,9%).

Con estos datos el porcentaje de resoluciones judiciales condenatorias ha sido del 80,7%, frente al 86,6% del pasado año.

Los datos del conjunto de España reflejan que los juzgados de Violencia Sobre la Mujer registraron 45.899 denuncias presentadas por 43.580 víctimas, datos que son un 1,17 % y un 3,28 % más bajos que hace un año, respectivamente. Un leve descenso pese al que el número diario de mujeres víctimas en los primeros 91 días del año ascendió a 479 y el de denuncias, a 504.

Los datos trimestrales nacionales muestran un descenso del 16,44 % de las mujeres víctimas que se acogen a la dispensa de la obligación de prestar declaración y unas cifras de órdenes de protección que apenas han variado respecto al primer trimestre de 2023: se han acordado un 1.8 % menos.

En cuanto a las sentencias, los órganos judiciales dictaron un total de 15.479, de las que el 79,94% fueron condenatorias. El número de medidas civiles consistentes en la suspensión del régimen de visitas, que los juzgados de violencia sobre la mujer dictan para proteger a los hijos e hijas de las víctimas, mantuvieron la tendencia al alza mostrada desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Así, durante el primer trimestre de 2024, se adoptaron 1.014 medidas de este tipo, un 2,5 % más que hace un año. Durante el primer trimestre de

### Mujeres víctimas de violencia de género Comunidades Denuncias Mujeres víctimas I trim. 2024

| ~/4//                | presentadas<br>I trim. 2024 | ,                    |                            |
|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|
| autónomas (55)       |                             | Número de<br>mujeres | Tasa por<br>10.000 mujeres |
| ■ Andalucía          | 9.296                       | 8.912                | 19,9                       |
| ■ Aragón             | 1.152                       | 976                  | 14,3                       |
| ■ Asturias           | 813                         | 769                  | 14,6                       |
| ■ Baleares           | 1.793                       | 1.686                | 27,3                       |
| ■ Canarias           | 2.566                       | 2.511                | 22,1                       |
| ■ Cantabria          | 614                         | 517                  | 17                         |
| ■ Castilla y León    | 1.459                       | 1.455                | 12                         |
| ■ Castilla-La Mancha | 1.474                       | 1.408                | 13,4                       |
| ■ Cataluña           | 5.751                       | 5.635                | 13,8                       |
| ■ C. Valenciana      | 6.292                       | 6.046                | 22,3                       |
| ■ Extremadura        | 824                         | 718                  | 13,5                       |
| ■ Galicia            | 1.724                       | 1.708                | 12,2                       |
| ■ Madrid             | 7.331                       | 6.571                | 17,9                       |
| ■ Murcia             | 1.948                       | 1.886                | 24                         |
| ■ Navarra            | 1.033                       | 1.033                | 30,1                       |
| ■ País Vasco         | 1.627                       | 1.575                | 13,8                       |
| ■ La Rioja           | 202                         | 174                  | 10,6                       |
| ■ España             | 45.899                      | 43.580               | 17,5                       |

FUENTE: Observatorio contra la violencia doméstica y de género

este año, los juzgados españoles recibieron un total de 45.899 denuncias, un 1,17 % menos que en el mismo periodo de 2023, en el que se registraron 46.443. Las mujeres víctimas de la violencia machista fueron 43.580, un 3,28 % menos que hace un año, cuando se contabilizaron 45.060. El 65,16 % de las víctimas tenía nacionalidad española. El número de víctimas menores tuteladas as-

#### ANÁLISIS DE LOS DATOS

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, advierte de que hay que ser prudentes en el análisis de los datos del primer trimestre del año y no avanzar conclusiones hasta comprobar si la disminución de las denuncias (de un 1,17%) y víctimas (de un 3,28%) responde a un hecho aislado o al inicio de una tendencia a la baja en las cifras que recoge la estadística.

Añade, en este sentido, que no deben sacarse conclusiones preci-

pitadas pues existen dos posibles causas que requerirían de actuaciones diferentes: podría tratarse de una disminución de los casos de violencia machista, situación ante la que cabría mostrarse optimistas pero sin bajar la guardia y sin dejar de invertir y de desarrollar medidas de prevención, de atención integral a las víctimas y de persecución del delito por las Fuerzas de Seguridad del Estado y por la Justicia.

«Y podría tratarse también», añaden fuentes del CGPJ «de una reducción de las denuncias, circunstancia muy preocupante que requeriría un análisis en profundidad de sus causas y la puesta en marcha de nuevas medidas que contribuyeran a aumentar la confianza de las víctimas en las instituciones, poniendo de manifiesto la importancia de la denuncia como único medio para evitar la impunidad de los maltratadores y para dotar de mayor protección a las mujeres y a sus hijos e hijas».

Carmona destaca que, pese a la reducción de las denuncias, los procesos de separación que ingresan en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer han aumentado un 9,4 % con respecto al año anterior. Un dato significativo en la medida en que es un hecho comprobado que el simple anuncio de la voluntad de separarse del maltratador, «es uno de los principales factores de riesgo para la vida de la víctima y sus hijos». Por su parte, la disminución de los procedimientos penales apenas ha alcanzado el 1%.

La presidenta del Observatorio destaca también el dato de las víctimas que se acogieron a la dispensa del deber de declarar contra su agresor. Fueron 4.014, casi una de cada diez víctimas, lo que ha supuesto un descenso del 16.44 % respecto a 2023. Para Carmona se trata de un dato importante puesto que la declaración de la víctima es, en muchos casos, el único elemento de prueba que permite avanzar en el esclarecimiento de unos hechos delictivos que con enorme frecuencia ocurren sin terceras personas como testigos.

«La renuncia a la dispensa – señala – evita la impunidad». Otro dato relevante para Carmona es el aumento, en un 17,5%, del número de menores de edad juzgados por violencia de género, un dato representativo del incremento que se observa en los últimos años de este tipo de delitos entre los más jóvenes.

#### MENORES CONDENADOS

También muy elevado ha sido el porcentaje de menores condenados, que en el primer trimestre del año ha alcanzado el 91,49 % de los enjuiciados. Por este motivo, la presidenta del Observatorio insiste en recordar a todas las instituciones con competencias en materia de educación y, en general, a toda la sociedad la importancia de educar en valores como la igualdad y el respeto desde edades muy tempranas. Y pide la colaboración de los centros educativos en la detección de posibles situaciones de violencia machista entre el alumnado. La contribución de estos profesionales resulta fundamental, aseguró la responsable del Observatorio.



LEÓN **SALAMANCA SORIA PALENCIA SEGOVIA** 90.2 FM 101.9 FM 103.4 FM 99.8 FM 88.1 FM ÁGREDA ÁVILA BÉJAR ARENAS DE SAN PEDRO **ASTORGA** 93.2 FM 88.4 FM 97.7 FM 89.6 FM 94.1 FM ARANDA DE DUERO **BURGOS CIUDAD RODRIGO VALLADOLID ZAMORA** 91.6 FM 92.9 FM 103.4 FM 102.8 FM 97.1 FM

### CASTILLA Y LEÓN 🛑





#### CLAVES DE FUTURO: ENERGÍA, VIVIENDA Y JÓVENES











# CLAVES DE FUTURO: ENERGÍA, VIVIENDA Y JO

Pablo Lago, director de El Mundo de Castilla y León, Ricardo Fortuoso, director de la linea de Negocio de Energía y de Relaciones Institucionales en WSP, María Pardo, directora general de Vivienda de la Junta, Sergio Walter Martínez Nieto, socio fundador de AWA-A, y Gonzalo Jolín, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Castilla y León. PHOTOGENIC

## Profesionales del sector piden regular el mercado de la vivienda para evitar «precios excesivos»

La Junta apuesta por edificios que reduzcan la contaminación para mejorar la eficiencia energética: «Somos líderes en España en redes de calor» / Arquitectos y promotores inmobiliarios apuestan por un «consumo bajo»

#### JOSÉ JAVIER ÁLAMO VALLADOLID

El acceso a la vivienda, las ayudas de la administración para la compra o el alquiler, las dificultades que encuentran los jóvenes a la hora de buscar el dinero y las respuestas que encuentran, así como la necesidad de disponer de casas eficientes y sostenibles, fueron abordados ayer en el Club de Prensa El Mundo. Claves de futuro: energía, viviendas y jóvenes fueron abordadas por Gonzalo Jolín, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Castilla y León (Aspricyl), Sergio Walter Martínez Nieto, doctor arquitecto y socio fundador de AWA-A, Ricardo Fortuoso, director de la Línea de Negocio de Energía y director de Relaciones Institucionales en WSP Spain, y María Pardo, directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta. El debate fue moderado por Pablo Lago, director de El Mundo de Castilla y León.

La búsqueda de una vivienda se

convierte en el principal objetivo de los jóvenes. Son multitud quienes permanecen en el hogar familiar durante muchos años al no contar con el dinero suficiente para comprar un piso, o alquilarlo. Retrasan la salida de la casa de sus padres porque después de hacer cuentas comprueban que les resulta necesario seguir trabajando mucho tiempo más para hacer frente a la hipoteca.

El acceso a la vivienda constituye uno de los pasos más importantes en la vida de los jóvenes. Si complicado les resultó encontrar un puesto de trabajo, disponer de una vivienda propia es casi imposible. Los participantes en el Club de Prensa de El Mundo también debatieron sobre las ayudas de la administración y el elevado coste que supone a los jóvenes ya que son muchos los trámites y los gastos se encarecen.

El problema que existe entre la juventud en las capitales de provincia de Castilla y León se acentúa en el medio rural. La despoblación es una de las grandes preocupaciones de quienes están al frente de las instituciones de la Comunidad. Un joven que viva en la actualidad con sus padres tendrá muy complicado iniciar un proyecto de vida en su municipio si no dispone del dinero necesario para la compra o el alquiler de un piso.

Los cambios en la normativa europea contemplan numerosas reformas en los edificios y de eso no se libran las viviendas. El Club de Prensa de El Mundo abordó por ello también los cambios que se llevarán a cabo en Castilla y León.

La directora general de Vivienda, Arquitectura y Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta indicó que las actuaciones que lleva a cabo el Gobierno regional están bien estudiadas y tienen dos claros objetivos, por una parte ayudar a los jóvenes a la adquisición o el alquiler y establecer un camino que reduzca la contaminación: «Los pilares son los jóvenes, necesitan la ayuda de

los poderes públicos. En la acción de la Junta, la preocupación son las personas, Nuestro objetivo es reducir la contaminación al medio ambiente y no de forma aislada. Tenemos una hoja de ruta», señaló.

La atención no sólo se centra en las capitales de provincia, sino también en el medio rural. En el Ejecutivo regional tienen muy en cuenta los problemas de despoblación y son conscientes de que los jóvenes que vean dificultades para disponer de una vivienda propia se irán a otros comunidades autónomas.

En el caso de la sostenibilidad, María Pardo destacó la firme apuesta de la Junta por las redes de calor. «Somos líderes en España para establecer medidas a coste cero con el fin de mejorar la calificación energética y pagar menos factura».

El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Castilla y Leon (Aspricyl), Gonzalo Jolín, se refirió a la importancia que tiene el hecho de que no se repita la crisis de hace 15 años y puso especial hincapié en cuidar el mercado para que los jóvenes no tengan que pagar precios muy elevados a la hora de comprar o alquilar una vivienda. Con ello se refirió al riesgo de que los precios sean «excesivos» si los inversores y los fondos adquieren viviendas para luego alquilarlas. «Es importante que el mercado se regule», señaló Jolín.

Sergio Walter Martínez Nieto, doctor arquitecto y socio fundador de AWA-A, habló de la importancia de tener viviendas «más atractivas» y disponer de «otras formas de vida». «Hay que ofrecer lugares de vida que revitalicen las zonas». También habló del consumo de energía en las viviendas y señaló que los jóvenes y cualquier persona en general que acceda a la vivienda tenga un consumo bajo y también confort».

En ocasiones es necesario hacer reformas y puede darse el caso de que acceder a una casa ya construida resulte más caro que comprarla nueva. En el Club de Prensa de El





#### CASTILLA Y LEÓN



Mundo se planteó que a veces «es más caro rehabilitar que hacer una casa», como indicó Martínez.

ÓVENES

El director de la Línea de Negocio de Energía y director de Relaciones Institucionales en WSP Spain, Ricardo Fortuoso, destacó la importancia de que los pisos sean más económicos. «Nuestro trabajo está más enfocado a la tecnología y al diseño en el sector industrial. El consumo en los edificios genera ahorros en el ciclo de vida». En este sentido, Fortuoso apuntó a la energía fotovoltaica, la aerotermia y la geotermia.

Los participantes en el Club de Prensa de El Mundo abordaron también las medidas fiscales a la hora de hacer frente a la vivienda. «Tiene que haber más viviendas para los jóvenes y hay que mejorar la eficiencia energética», dijo María Pardo. «No hay que tener miedo, hay que seguir avanzando. Lo que no se puede hacer es retroceder», señaló Sergio Walter Martínez, quien habló también de la necesidad de adquirir compromisos que permitan «cero consumo y cero emisiones». Por su parte, Gonzalo Jolín habló de la subida del Iva, que pasó del 4 al 10, lo que contribuyó a encarecer el precio de la vivienda. Ricardo Fortuoso insistió en la importancia del diseño en la industria «sin perder confort» y se refirió al hecho de que las viviendas sean más sostenibles y más descarbonizadas».

MARÍA PARDO DIRECTORA GENERAL DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA DE LA JUNTA

#### «Tenemos marcada una hoja de ruta para la venta y el alquiler»

**J. J. Á. VALLADOLID** general de Vivienda,

La directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta, María Pardo, destacó el apoyo del Gobierno regional para facilitar a los jóvenes el acceso a una casa, «Los pilares son los jóvenes, que necesitan ayuda de los poderes públicos para tener acceso a la vivienda. El trabajo que realiza la Junta no es de forma aislada, tenemos marcada una hoja de ruta para el alquiler y la venta, también en el medio rural. Somos líderes en España en redes de calor para tener viviendas eficientes energéticamente», indicó.

Pardo habló también de las gestiones realizadas por la Junta para comprar viviendas a la Sareb, que posteriormente salgan al mercado para la compra o alquiler. «Tenemos una línea de adquisición pero muchos de estos pisos no son habitables. Quienes estén interesados en disponer de una vivienda lo tienen difícilmente asumible si no cuentan con el apoyo de la administración», añadió.

La directora general de Vivienda se refirió también a las actuaciones del Ejecutivo regional con Somacyl en el programa de viviendas colaborativas y destacó la importancia de la agilidad a la hora de formalizar los trámites. «Hay que eliminar las trabas. En ocasiones nos vemos desbordados por los trámites, tenemos que acercarnos más a lo que nos demandan. Europa exige agilidad y en Castilla y León pensamos en los jóvenes y hacemos el trabajo en tiempo récord», añadió.

El Ejecutivo regional contempla, además de las ayudas para la compra y alquiler de viviendas, unas medidas que facilitan entrar a residir en una casa en Castilla y León y aunque son varias las franjas de edad de las personas que ahorran para disponer una vivienda, Pardo insistió en el apoyo a los jóvenes. «Tiene que haber más viviendas para los jóvenes y es necesario mejorar la eficiencia energética». «Reaccionaremos solos si no somos acompañados», indicó en referencia a la ayuda a jóvenes.

PROMOTORES INMOBILIARIOS CASTILLA Y LEÓN

**GONZALO JOLÍN PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE** 

#### «La política de ayudas de la Junta para el acceso a la vivienda es la correcta»

J. J. Á. VALLADOLID

El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Castilla y León (Aspricyl), Gonzalo Jolín, considera fundamental que los interesados en la adquisición o alquiler de una vivienda no se encuentren con problemas que puedan poner los inversores y los fondos que compren los pisos para su posterior venta o alquiler. «El mercado debe regularse, que no haya precios excesivos. Y es importante la colaboración del sector privado». Jolín hizo hincapié al referirse a los movimiento del mercado y al problema que pueden encontrarse ya que si se reduce la oferta los precios suben. «Hay que establecer medidas de ayuda y la política de la Junta es la correcta».

En el Club de Prensa de El Mundo también se trató el incremento de los costes a la hora de conocer el precio de una vivienda. En este sentido, Jolín resaltó la necesidad de mejorar los procesos para afrontar el iva y los impuestos. Uno de los aspectos que se abordó en el Club de Prensa de El Mundo fue la

eficiencia energética de las viviendas. En este sentido, Jolín señaló que es «primordial». «Tener la etiqueta A genera más confianza». Son varios los aspectos a tener en cuenta para entrar a vivir en un piso que reúna las mayores garantías posibles y Jolín habló también del ahorro que pueden conseguir los inquilinos a través de la climatización en las casas. Ha habido cambios en la normativa y el presidente de Aspricyl se refirió a la importancia que tienen el colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros para poder contar con «viviendas muy buenas».

A la hora de negociar la compra o alquiler de un piso hay que valorar muchos aspectos y en este sentido Jolín habló del «equilibrio entre la oferta y la demanda». «El mercado es muy cambiante y el encorsamiento es nefasto. El mercado nos pide flexibilidad». El presidente de Aspricyl se refirió también a la «falta de suelo», un aspecto que resulta fundamental a la hora de valorar las dificultades para tener acceso a la vivienda».

RICARDO FORTUOSO DIRECTOR DE NEGOCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES EN WSP SPAIN

#### «La descarbonización aporta ahorro y mejora edificios y viviendas»

J. J. Á. VALLADOLID

El director de la Línea de Negocio de Energía y Director de Relaciones Institucionales en WSP Spain, Ricardo Fortuoso, planteó un trabajo bien encaminado con el fin de que la compra o el alquiler de una vivienda «sea más econónimo». «Nuestro trabajo va más enfocado a la tecnología y al diseño del sector industrial». Fortuoso se refirió a las actuaciones que se llevan a cabo para disponer de viviendas que dispongan de la mayor calidad posible y en este sentido habló de la energía eólica y de las redes de calor.

Fortuoso resaltó el trabajo de Somacyl, «pionero europeo», y fue más allá en su análisis al señalar que también resulta importante la limpieza de los montes.

Un trabajo metódico sirve para mejorar la eficiencia de las casas y el director de la Línea de Negocio de Energía y director de Relaciones Institucionales en WSP Spain puso especial hincapié en las actuaciones para ahorrar dinero. «El consumo de los edificios genera ahorros en el ciclo de vida». Fortuoso abordó la importancia que tiene la energía fotovoltaica, la aerotermia y la geotermia. «Hay que atraer talento y conseguir que el sector se modernice. La descarbonización de los edificios y de las viviendas aporta ahorro y contribuye a su mejora».

Las buenas actuaciones por parte de quienes tienen la responsabilidad de mejorar la calidad de las viviendas va en beneficio de los compradores y Fortuoso se refirió al valor que tiene disponer de una red de calor y concedió una gran importancia al trabajo que se desempeña para contar con «viviendas más sostenibles y descarbonizadas», dijo.

Las viviendas eficientes energéticamente ayudan a la descarbonización, aspecto en el que Europa insiste para contar con edificios y viviendas sostenibles, y Fortuoso destacó la importancia de disponer de redes de calor, al tiempo que puso en valor la necesidad de que haya «flexibilidad» por parte de la administración.

**SERGIO WALTER MARTÍNEZ NIETO** DOCTOR ARQUITECTO Y SOCIO FUNDADOR DE AWA-A

#### «Hay veces que es más caro rehabilitar una vivienda que hacerla»

J. J. Á. VALLADOLID

Sergio Walter Martínez Nieto, doctor arquitecto y socio fundador de AWA-A, comenzó su intervención en el Club de Prensa de El Mundo destacando la importancia de tener «viviendas más atractivas y revitalizar zonas». El trabajo que desempeña en los proyectos de Somacyl permite dar respuesta a los aspectos «sociales y económicos».

El acceso a la vivienda puede retrasarse si la persona que quiere entrar a vivir considera necesario realizar algún tipo de obra. «Es más caro rehabilitar una vivienda que hacerla nueva. La normativa de Castilla y León es obsoleta. En el caso de las normativas medioambientales se necesita un sistema nuevo, hay que solventarlo y dar un marco nuevo para actualizarlo», señaló Sergio Walter Martínez.

En el transcurso del Club de Prensa de El Mundo, el socio fundador de AWA-A se preguntó ¿qué buscan los jóvenes? para indicar a continuación que no resulta sencillo acceder a una vivienda. «El alquiler de un piso puede costar 800 eu-

ros y el suelo es de 1.000». Estas cifras resumen a la perfección lo que cuesta tener una vivienda.

Cuando llega el momento de hacer cuentas, los interesados en comprar o alquilar un piso deben apurar al máximo la situación económica ya que los gastos pueden dispararse y el banco no financia la licencia, el suelo y el terreno, como dijo Sergio Walter Martínez en una de sus intervenciones.

El acceso a la vivienda resulta unquebradero de cabeza para muchas personas, sobre todo los más jóvenes, y en este sentido el socio fundador de AWA-A se refirió a la importancia de seguir avanzando en todos los ámbitos. «No es bueno el retroceso, avanzar está bien. No hay que tener miedo».

Sergio Walter Martínez abordó también los sistemas de ventilación en las viviendas y se refirió a la protección solar de diseño. «Necesitamos abrir ventanas, ventilar». El socio fundador de AWA-A también dejó claro en sus intervenciones que la gente que no tiene dinero «no pone la calefacción».





#### CLAVES DE FUTURO: ENERGÍA, **VIVIENDA Y JÓVENES**

**JUAN CARLOS SUÁREZ-OUIÑONES** CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE. VIVIENDA Y ORDENACIÓN

# «Las ayudas al alquiler de Castilla y León llegan a más de 5.000 jóvenes»

#### DIEGO GONZÁLEZ VALLADOLID

Energía, vivienda, jóvenes y, para Juan Carlos Suárez-Quiñones, también medio rural. Cuatro «inputs» definidos por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio como «necesarios para el futuro de Castilla y León» y que suponen cuatro «obsesiones» de la política que ocupa a la Junta.

En el Club de Prensa 'Claves de Futuro: Energía, Vivienda y Jóvenes', organizado por El Mundo - Diario de Castilla y León, Suárez-Quiñones transmitió que el acceso de la vivienda «está siendo ahora mismo una de las primeras preocupaciones de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes y en el medio rural» y que, unido al «riesgo de despoblación por las nuevas dinámicas de la juventud» conlleva que desde el Gobierno autonómico se sobreponga a ambas problemáticas a través de «medidas transversales».

Entre las acciones que nombró el consejero destacó el Plan 'TUYA', que permite a los jóvenes acceder con facilidad a la vivienda por dos ámbitos: compra, por el cual Suárez-Quiñones destacó las ayudas a la personas con menos de 36 años «avalándoles un 17,5% de la hipoteca para que, sumado el 80% que es la garantía del hipotecario del inmueble, el banco pueda dar un 97,5% del préstamo hipotecario»; por medio de la construcción de viviendas, que en la zona rural de Castilla y León ya alcanza la cifra de 500, cuya promoción se nutre de solares cedidos gratuitamente por ayuntamientos a la Junta, lo que permite una nueva edificación «a bajo» precio y «a los jóvenes les descontamos el 20%»; o bien por el acceso al alquiler, ya sea a través de «precios bonificados» a los que pueden acceder los jóvenes en las 1.088 viviendas en régimen cohousing que están siendo construidas y rehabilitadas por la Junta, o a través del alquiler preferente que se fija en la rehabilitación de casas de camineros de Obras Públicas -un total de 133-, de viviendas que están obsoletas o abandonadas en pueblos, o las ubicadas en cuarteles de la Guardia Civil, como el antiguo edificio en en Puente Colgante de Valladolid donde se han rehabilitado 63 viviendas y que en «unas semanas» podrían ser entregadas las llaves a sus nuevos propietarios, , sin olvidar la compra de viviendas a la Sareb y otros particulares. En total, la Junta pondrá «encima de la

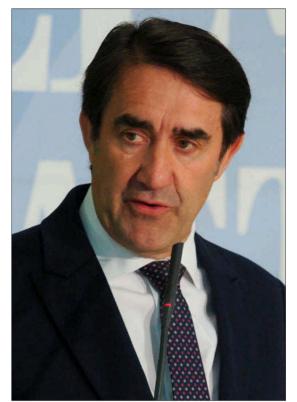

El consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones. PHOTOGENIC

5.080 jóvenes se benefician de 12,6 millones en ayudas al alquiler

#### La Junta invertirá en política de vivienda un total de 718 millones

mesa» 1.686 viviendas de alquiler para jóvenes.

«Creemos que son políticas importantes de ayuda al establecimiento de los jóvenes», consideró Suárez-Quiñones, que confirmó que un total de 5.080 menores de 36 años se beneficia de la convocatoria de ayudas al alquiler de viviendas, y que reciben el 60% del precio que paga del alquilery aumenta hasta el 75% en caso de residir en un pueblo de menos de 10.000 habitantes.

Por otro lado, destacó que Castilla y León es «la única autonomía con una fiscalidad diferenciada para el medio rural», pero lamentó que el Gobierno de España «no se sume a las políticas de fomento de la población en el me-

dio rural» pese a sus reclamaciones y el «potencial» de los impuestos estatales. «Nosotros lo hacemos con los nuestros. Y con los nuevos hacemos una serie de bonificaciones en el tramo autonómico del IRPF y una serie de beneficios fiscales que permiten que la rehabilitación o la compra de viviendas por los jóvenes del medio rural tengan bonificaciones, que lo tenga el alquiler de vivienda a jóvenes, que lo tenga el joven que alquila en traslada de esa renta que paga», aseveró.

En total, según detalló el consejero, la Junta invertirá durante la actual legislatura en política de vivienda un total 718 millones de euros, de los cuales 368 millones son fondos de la administración autonómica; 247 millones provienen de la Unión Europea; 99,5 son del Estado y 3,7, de la Diputación. «Es una apuesta muy relevante para la vivienda, especialmente para los jóvenes, y eficiente», precisó, sin olvidarse de cómo a través de la rehabilitación de viviendas se consiguen inmuebles con mejor calificación energética y con mayores reducciones las emisiones de CO<sub>2</sub>.

#### **REDES DE CALOR**

Bajo ese objetivo, Suárez-Quiñones mencionó el aporte de las redes de calor que utilizan biomasa forestal, sobrante en los montes para que se queme menos, y que ya están presentes en diferentes puntos de Castilla y León, mientras en la capital vallisoletana continúan avanzando la de se vertiente oeste «para completar una red de calor integral de Valladolid, que probablemente sea la más grande en España y una de las más grandes de

A través de estos sistemas, según explicó el consejero de Medio Ambiente, se consigue energía que permite reducir la creación de combustibles fósiles y, por tanto, abaratar la factura de las familias en calefacción y en agua caliente, así como mejorar la propia estabilidad de los precios y la reducción de las emisiones de CO<sub>2</sub>. «Y, además, lo hibridaremos con otro tipo de soluciones, como el biometano y redes de autoconsumo eléctrico», añadió.

«Hay un compromiso indudable por la descarbonización», continuó en el cierre su intervención Suárez-Quiñones, ante el compromiso fijado por Europa de reducir en el año 2030 un 55% las emisiones respecto a 1990. «Y eso es una tarea compleja que nos competa a todas las administraciones, a las empresas y la ciudadanía, y desde luego, la Junta de Castilla y León por delante», concluyó.



La concejala de Modernización Administrativa, Silvia Tomillo; el presidente del CES, Enrique Cabero; la consejera-delegada de Edigrup, Adriana Ulibarri; el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona; la diputada de Valladolid, Myriam Martín Frutos; y el delegado de CyL de Iberdrola, Miguel Calvo. PHOTOGENIC

## Castilla y León, la cuarta autonomía con mejores servicios sanitarios

El informe realizado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública señala que Navarra mantiene el liderato, seguida por País Vasco y Asturias

#### VALLADOLID

Castilla y León asciende hasta el cuarto lugar en el Informe sobre los Servicios Sanitarios de las comunidades autónomas', realizado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Navarra mantiene la primera posición en el ránking, con 106 puntos sobre 142 posibles, seguida de cerca por País Vasco (con 105) y de Asturias, que arrebata la tercera posición a Extremadura al alcanzar el centenar de puntos.

Esas serían las cuatro autonomías con mejores servicios sanitarios de todo el país, de acuerdo con el estudio, mientras que Valencia (con 62 puntos sobre un mínimo de 33), Andalucía (con 66), Baleares (77) y Murcia (78) son las que presentan peor balance. Castilla y León es, junto con Canarias, la única que gana tres puestos en el último año, adelantando a Extremadura, Aragón y Galicia respecto a 2023, algo que le ha permitido recuperar la cuarta plaza que ya ocupaba en 2010.

Desde la Federación recalcan que el informe realiza una comparación en la situación de los servicios sanitarios entre ellos, y no una evaluación de si estos son buenos o malos de manera absoluta. De hecho, en un comunicado difundido por Ical aclaran que «el sistema sanitario público ha empeorado globalmente» desde que se llevan a cabo estos estudios, algo que consideran «es una evidencia constatable con los datos empíricos (recursos humanos, dotación, demoras, etc) y con la opinión de la ciudadanía». Por lo tanto, aclaran que «los cambios en el orden de puntuación tienen que ver no con el hecho de que algunas de las comunidades hayan mejorado sino



El consejero de Castilla y León es elegido vicepresidente del Consejo Interterritorial de Sanidad. ICAL

#### VÁZQUEZ CULPA DE LO QUE **OCURRA EN VERANO EN** SANIDAD AL MINISTERIO

El Pleno del Consejo Interterritorial celebrado ayer en el Ministerio de Sanidad finalizó sin «ninguna solución para el

problema de Estado que es la falta de profesionales médicos», según denunció el consejero de Sanidad de Castilla como portavoz de las comunidades del PP a la salida de un reunión que, en sus palabras, «ha sido un mero instrumento en el que se ha ocultado la ministra para no afrontar el verdadero problema que tiene el

y León, Alejandro

Vázquez, que ejerció

Sistema Nacional de salud que es la falta de profesionales».

Vázquez fue elegido vicepresidente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a propuesta de las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

grave crisis de la Atención Primaria,

#### Tumban la iniciativa del **PSOE** sobre la asistencia en verano

#### VALLADOLID

Las Cortes desestimaron una proposición no de ley presentada por el PSOE que pedía, en síntesis, garantizar la asistencia sanitaria en verano, principalmente en el medio rural, la presencia, al menos de dos días a la semana, de un pediatra, y crear tres facultades de medicina en León, Burgos y Soria, competencias «exclusivas» de la Junta, según precisó su proponente, el portavoz socialista, Luis Tudanca, quien se encargó de desgranar la propuesta, que se votó por separado por petición de Francisco Igea y Pedro Pascual.

La votación se dividió en tres puntos, todos ellos rechazados con los votos en contra de PP y Vox. Además, el apartado que solicitaba las nuevas facultades también contó con la posición contraria de Igea y Pascual, mientras que fueron apoyadas por los grupos socialista, UPL-Soria Yayel procurador Pablo Fernández (Podemos).

«Uno no sabe ya como explicarle a Mañueco la importancia de la sanidady que rectifique sobre una gestión que está siendo perjudicial para esta tierra», arrancó Tudanca, quien comparó la sanidad regional con las novelas de investigación que, admitió, leía de niño. Así, habló del «misterioso caso del consejero ausente», en referencia a Alejandro Vázquez, que hoy se encuentra en el Consejo Interterritorial de Sanidad, pero al que reprochó que «nos advierte, avisa yalerta de que habrá un verano catastrófico y cierre de camas y personal». «Uno se pregunta si es consejero o tertuliano porque es el competente para resolverlo», recordó.

#### con que han empeorado menos que las otras». También señalan que «una buena situación relativa puede encubrir muy serios problemas en parte del territorio de esa autonomía, porque no

se analizan las desigualdades in-

tracomunitarias, que existen y hay motivos para pensar que son importantes, pero sobre las que no existen datos públicos suficientes para hacer evaluaciones». En ese sentido, explican que tras la pandemia se produjo una

que «continúa con esperas intolerables, con recursos insuficientes, y con graves problemas que hacen muy difícil que pueda ser el eje vertebrador del sistema sanitario».

## Redondo culpa a la Junta del retraso en los centros para víctimas de violencia sexual

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, culpó a la Junta de Castilla y León del retraso en la puesta en marcha de los centros de crisis para la atención integral a víctimas de la violencia sexual, que cuentan con fondos europeos, lo que se traduce, dijo, en incumplir con las mujeres de Castilla y León.

Aclaró que siete de los concursos para estos puntos se han quedado desiertos, salvo Valladolid y Burgos, y no entiende que se quiera que «las mujeres de la Comunidad sean de segunda».

Con motivo de su participación en entrega de premios del 'Concurso literario y artístico 8M', Redondo trasladó que «no se está toman-

do en cuenta este problema«, la «tónica vivida» en esta legislatura, donde el PP y Vox «están alejando la igualdad de todas sus políticas, porque no creen en la igual-

De igual forma, apuntó que este motivo se vincula a la «extremada complejidad y exigencia de los concursos», por lo que en el caso de que no se flexibilicen «seguirán desiertos«, y estos asuntos «se saben perfectamente en la administración y más cuando se lleva gobernando 37 años».

«Si no se han sacado los concursos como se debiera para ser atractivos y ser cubiertos con propuestas interesantes es una responsabilidad de la consejera de Familia, Isabel Blanco, y del equipo de Alfonso Fernández Mañueco». Es más, recordó que en una reunión que mantuvo con su homóloga en el Gobierno autonómico hace unos meses obtuvo la confirmación de que en julio estaría abierta la práctica totalidad, pero «salvo el de Valladolid y Burgos, los demás tienen un importante retraso».

«Hay que pedir a la Junta que haga un esfuerzo, ya que no podemos tener ciudadanas de primera y segunda en la Comunidad ni con el resto de España. Se trata de una responsabilidad de un partido político que gobierna en Castilla y León 37 años, por lo que no hay excusa, dado que es una competencia de la Junta y están incumplien-



La ministra junto al delegado del Gobierno en Castilla y León. ICAL

do con las mujeres de esta tierra», afirmó. La ministra reconoció que en su recorrido por España ya hay provincias donde estos centros es tán abiertos, como ocurre con el de

Pamplona, que cuenta con «recursos de última generación muy adaptados a las necesidades actuales de las mujeres en el territorio», re-

## **ESQUELAS**



#### DOÑA ASUNCIÓN LÓPEZ GARCÍA

(VDA. DE DON CRISTÓBAL MELGOSA ALONSO)

Falleció en Burgos el día 14 de junio de 2024, a los 90 años, habiendo recibido los auxilios espirituales.

D. E. P.

Sus hijos: Cristóbal y Vicente. Hija política: María Jesús. Sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy sábado día 15 a las 13.15h, en la capilla del Tanatorio Albia, Burgos. Acto seguido se procederá a su incineración.

Burgos, 15 de iunio de 2024



#### DON EDUARDO SAIZ BASTIDA

Falleció en Valladolid el día 14 de junio, a los 53 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Sus apenados padres: Ángel (†) e Isabel. Hermano: Juan Bosco. Hermana política: Dolores. Sobrino: Ricardo. Tíos, primos y demás familia

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy sábado a las 12.15h, en la capilla del tanatorio de Funeraria 'San José'.

Efectuándose acto seguido la conducción del finado al cementerio de San José.

**Vivía:** C/ Santiago, 33. **Capilla ardiente:** Tanatorio de Funeraria 'San José'.

Burgos, 15 de junio de 2024

#### FARMACIAS **DE GUARDIA**



**SERVICIO DE URGENCIAS DIURNA:** (9:30h a 22:00h)

- San Pedro y San Felices, 14
- Avda. Reyes Católicos, 20
- Plaza Mayor, 19
- Avda. de los Derecho Humanos, 16

SERVICIO DE URGENCIAS NOCTURNA: (22:00h a 9:30h del día siguiente)

- Villarcavo. 10
- Francisco Sarmiento, 8



#### DONA MARÍA JESÚS SILLERAS RUIZ

Falleció en Burgos el día 14 de junio de 2024, a los 87 años, habiendo recibido los auxilios espirituales.

D. E. P.

Su esposo: Jesús Martínez-García González (Mi Jesu). Hijos: Gemma y Ramón, Jesús y Gema. Nietos: Claudia, Mario, Andrés y Juan. Hermanos: José María y Cristina, María Asunción y Enrique (†), José Luis (†), Carmina, Carlos y Amalia, Miguel Ángel (†) y Pilar, Ana María (†) y Juan José, Javier, Rafael (†) y Matilde, Fernando y Blanca. Sobrinos, primos, amigos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy sábado día 15 a las 18.15h, en la capilla del Tanatorio Albia, Burgos. Acto seguido se procederá a su incineración.

Vivía: C/ Progreso, 25.

Capilla velatoria: Tanatorio Albia, Burgos

#### SI NECESITAS PROFESIONALES

para empleo en el hogar, acompañamientos en hospital y domicilio, atención y cuidado de familiares...

PONTE EN CONTACTO CON



burgos

C/ Padre Aramburu, 2 (junto al parque Baden Powell) · 09006 Burgos Teléfono: 947 23 23 03 · burgos.acoge.laboral@redacoge.org · www.burgosacoge.org

## ESQUELAS en **EL**MUNDO EL CORREO DE BURGOS

Consulte nuestras tarifas en elcorreodeburgos.elmundo.es

Teléfono: 947 10 10 00 · Fax: 947 00 28 53

### **CULTURA**



Un momento de la inauguración de la exposición 'Un arquitecto de Burgos' que repasa las distintas facetas del poliédrico Vicente Lampérez. FOTOS: TOMÁS ALONSO

## Oportunidad para conocer y querer «más y mejor» a Vicente Lampérez

'Un arquitecto para Burgos' repasa los trabajos más destacados de este madrileño, «imprescindible para entender la configuración de la ciudad entre el siglo XIX y el XX»

#### L. BRIONES BURGOS

La recreación de la fachada de la Casa del Mercurio, una de sus creaciones más céntricas y llamativas del homenajeado, se eleva en el centro de la sala del Arco de Santa María. A sus pies, de inicio a fin, los hitos vitales del padre de esta y otras criaturas, las que en detalle se suben por las paredes aledañas para dibujar la trayectoria profesional de un hombre que, sin ser burgalés, dejó su impronta en la ciudad que hoy, cien años después de su muerte, le rinde sentido tributo con el propósito de que quienes hoy disfrutan de su legado puedan «conocer y querer más y mejor» la figura de Vicente Lampérez.

René Payo, en nombre de la Institución Fernán González, resumía así el objetivo de los actos organizados en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos para reivindicar a este arquitecto madrileño, «referente imprescindible para entender la configuración de la ciudad entre finales del siglo XIX y principios del XX», aunque un tanto desconocido para sus habitantes.

Así, un libro sobre su labor -grabada sin firma en la memoria visual de todos-, un pasaje en su honor junto a una Casa del Cordón que revalorizó y la exposición que desde ayer ocupa el Arco de Santa María aspiran a descubrir al gran público la impronta del ar-



Lampérez se hizo cargo en 1892 de las obras de restauración de la Catedral de Burgos.

quitecto que supo aunar en su'haber' tradición y modernidad.

María José Zaparaín, doctora en Historia del Artey comisaria del amuestra, se encargaba de desmenuzar en su inauguración el contenido de la propuesta que pone fin a los eventos programados con motivo del centenario del fallecimiento de Lampérez, en enero de 1923. «Se organiza en dos alturas. En la parte baja se ha concentrado el fruto de su papel como arquitec-

to que interviene en templos catedralicios, fundamentalmente en el burgalés, de cuyas obras de restauración se hizo cargo en 1892 (que culminó en 1914 con el derribo del palacio arzobispal anexo), pero también en Cuenca, de cuya seo fue restaurador a partir a partir de 1902, y en Toledo, donde realizó una pequeña intervención que no se conocía hasta ahora y de la que se ofrecen planos que nunca se habían visto», detalló la pro-

fesora de la Universidad de Burgos.

Además, en la parte superior de la sala, se despliega la otra cara arquitectónica del madrileño, como autor de obra civil. Su actividad en la Catedral se prolongó décadas y durante ese tiempo pudo «conocer bien la ciudad y recibir otros encargos, de signo muy diferenciado, que ayudaron a renovar el caserío burgalés, como autor de algunas emblemáticas propuestas». El listado de trabajos en este ámbito es

largo y destacan en él intervenciones como la Casa del Mercurio ya indicada, la fachada de la calle San Juan, 52 y 54, la portada del 30 de la Plaza Mayor, la reforma del número 5 de la calle Avellanos, propiedad de Santiago Liniers, la fachada del Corral de los Infantes, 4, y la de la sede del Círculo Católico en la calle Concepción o la reforma del Hotel París.

«A sus propuestas se debe, igualmente, la imagen actual de la Casa del Cordón con sus ya característicos miradores. Muy interesantes son sus aportaciones a la arquitectura escolar, como el interesantísimo edificio del colegio de las religiosas de las Damas Negras (Niño Jesús) de Burgos y el efectuado para esta misma ordenen Madrid o sus obras en el instituto Cardenal López de Mendoza», explicó Zaparaín en su presentación.

Fotografías, dibujos y planos apuntalan esta panorámica de tan poliédrico autor que lejos de terminar ahí se completa con los éxitos cosechados en otras facetas, no pocas, por Lampérez, que además de 'Un arquitecto para Burgos', como reza el título de la muestra, fue director artístico de un taller de vidrieras de gran fama en Madrid, ilustrador -con obra en algunos de los libros de su mujer, Blanca de los Ríos, o su suegro, Demetrio de los Ríos-, conferenciante inagotable y, además, «magnífico historiador de la arquitectura española», señaló la comisaria de la exposición que da fe de todo ello, con pruebas documentales.

Los visitantes, locales o foráneos, podrán verificarlo hasta el 8 de septiembre en horario de martes a sábados de 11 a 14 y de 17 a 2 horas y los domingos de 11 a 14 horas. Los domingos por la tarde, lunes -salvo en los meses dejulio y agosto-y festivos, la sala permanecará carrado.

Redacción, Administración y Publicidad: Avda. de La Paz 19, 1ºA. C.P.: 09004. Feléfono: 947 10 10 00. Fax: 947 00 28 53. S-mail de Redacción: info@ecb-elmundo.com







ARCOS DE LA LLANA

## Riqueza histórica que se proyecta hasta el presente

La localidad de la alfoz bebe de una inagotable fuente de hechos históricos de gran relevancia y ofrece un gran bagaje patrimonial, así como una amplia cultural



Arcos de la Llana es una localidad del alfoz de Burgos, a poco más de 10 kilómetros de la capital, que se ha convertido en uno de los municipios con más población de la provincia, con más de 1.600 habitantes, por su cercanía con la ciudad. Pero más allá de un presente de crecimiento, Arcos atesora un pasado con presencia de reyes.

El origen de la localidad se remonta a un antiguo poblamiento, gracias a los descubrimientos de Luciano Huidobro de la Serna de un yacimiento romano. Hay escritos que nombran la villa de Arcos en el año 957, y en 1072 el rey Alfonso VI entregó la vila al monasterio de San Pedro de Cardeña. Alfonso VII, hizo donó el Hospital del Emperador con todas sus pertenencias a la mitra burgalesa, ostentado desde entonces los obispos y arzobispos de Burgos el título de señores de Arcos.

Otro hecho histórico de relevancia fue en el año 1565, cuando el regimiento de Burgos se trasladó a Arcos como consecuencia de la peste. En el año 1507 residió durante 16 meses la reina Juana I de Castilla, junto al cadáver de su esposo, Felipe I 'El Hermoso', antes de seguir viaje hasta Valladolid. En esta villa también se documentaron las visitas del padre de Juana I de Castilla, el rey Fernando II de Aragón, el Católico, lo que convirtió Arcos en el centro de importantes decisiones políticas. 18 días después de llegar a Burgos Doña Juan y Don Felipe, él muere en la Casa del Cordón el 25 de septiembre de 1506.

Arcos no ha querido olvidar este hecho histórico y organiza una representación teatral en la que los vecinos de la localidad se vuelcan en la dirección, el guion y las interpretaciones en torno a este acontecimiento, al que se acompañan, durante el mes de agosto, de una serie de actividades culturales y festivas.

Entre los lugares de interés de la localidad destacan la iglesia de San Miguel Arcángel, ante la que es inevitable no pararse para disfrutar desde el exterior de su bella torre mudéjar, una de los pocos ejemplos de este estilo que se pueden encontrar en la provincia de Burgos. El primer cuerpo de la torre es de estilo romá-

nico. El pórtico es de estilo renacentista está datado en el año 1637. Ya en el interior, se puede apreciar que consta de tres naves, con una nave central coronada con un ábside en el que destaca un altar dorado de estilo barroco. Es un templo que se restauró recientemente.

Otro lugar de interés de esta localidad del alfoz es el palacio arzobispal, donde residieron la reina Juana y más tarde el cardenal Mendoza y Bobadilla, que llegó a la villa huyendo de la peste que asolaba Burgos y que con el tiempo acabaría muriendo allí.

El palacio fue construido en la segunda mitad del siglo XVI, por petición del Arzobispo Cristóbal de la Vela Acuña. Una edificación de dos pisos, construida en piedra de sillería, una portada renacentista rematada por un escudo y un amplio patio, con arcos, sustentado por columnas cilíndricas acabadas en unos capiteles de hojas.

También merece la pena visitar el 'Torreón de los Gallo', en el barrio de Santibáñez encontramos esta fortificación renacentista de 1516, donde se pueden ver unas ventanas de arco de medio punto y otras de arco rebajado con adornos de perlas y las ventanas al sur, que aportan al lugar un aspecto más fortificado.

Un curioso y singular patrimonio artístico de Arcos de la Llana son las denominadas 'Las Cuatro Tazas de Plata'. Localizadas en el Ayuntamiento de Arcos de la Llana, las cuales llevan una inscripción perteneciente al reglamento de aquel momento, figurando la fecha de 1843. En su interior está el signo del marcaje de Burgos y los apellidos del autor de las tazas Claudio Fresno y del marcador Blas, que marcaba la ley y confirmaba la calidad del metal usado. En la marca de Burgos, se puede apreciar una cabeza coronada y en busto, tres castillos. Se daban en custodia a los concejales durante la duración de su mandato.

Todo este bagaje histórico ha de-

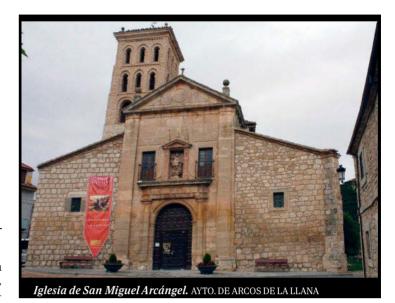



jado poso en la localidad, que presenta a lo largo de todo el año una intensa ya variada oferta cultural y tradicional, como la romería de Santa Bárbara, las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de los Dolores, Arcos Medieval o San Miguel, entre otras.



## HERALDO-DIARIO DE SORIA

**EL** 

DECANO DE LA PRENSA SORIANA

Sábado 15 de Junio de 2024. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO HERALDO-DIARIO DE SORIA

AÑO CXI. Número: 18.913

## Los resultados de Caja Rural crecen un 14% hasta marzo

Obtiene 5,2 millones de euros en el primer trimestre del año, según informó la Asamblea de Socios • Carlos Martínez, reelegido presidente, asegura que trabajan para un traspaso «sosegado»

#### MILAGROS HERVADA SORIA

Caja Rural de Soria continúa creciendo también en 2024 después de las cifras «récord» del año pasado. Así se puso de manifiesto en el transcurso de la Asamblea General de Socios en la que se dio cuenta del avance en el primer trimestre. A cierre de marzo, el resultado es de 5,22 millones de euros, lo que supone un 14% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, cuando fueron 4,58 millones. El crédito a la clientela también aumentó un 4% elevándose a los 1,36 millones, y los depósitos de

un 7%, hasta los 1.98 millones, Carlos Martínez fue reelegido presidente para su último mandato y manifestó que trabajan ya para hacer una transición «tranquila».



#### LA FUTURA DEPURADORA YA ESTÁ ACABADA Y FALTA UN KILÓMETRO DE TÚNEL

Aguas de las Cuencas de España, Acuaes, confirmó ayer, en la comisión de seguimiento, que la estación depuradora de aguas residuales de Soria y Los Rábanos ya está terminada y avanza hacia el final de la construcción del túnel emisario, al 80% de su ejecución, al que le falta

un kilómetro de los cinco. Las obras deberían haber terminado el próximo agosto, pero incidencias han ido alargando los plazos.

#### Soria obtiene de nota media de la EBAU un 7,69, la más alta de la Universidad de Valladolid

Los estudiantes de Soria que realizaron la prueba ordinaria de acceso a la universidad, EBAU, obtienen la nota media más alta de todo el distrito de la Universidad de Valladolid, un 7,69. Estaban matriculados 416 alumnos para hacer la prueba y fueron 414 los que se presentaron, con resultado de 403 aptos, es decir, un 97,34%. Este porcentaje es el más bajo de la UVa. Pág. 5

#### Asohtur prevé ocupación total en alojamientos y restauración en San Juan

A dos semanas de las fiestas de San Juan, los negocios de alojamiento de la capital sitúan su ocupación entre el 85% y el 100% y, aunque las reservas se están realizando con menos previsión que el pasado año, la gran mayoría confía en colgar finalmente el cartel de completo, según avanza Asohtur.

La CHD invertirá 1.5 millones en cauces de la provincia en los 3 próximos años

## El empresario Patricio de Pedro es el nuevo presidente del Numancia

Sustituye en el cargo a Santiago Morales y contará con la colaboración de su socio Javier Jiménez / Eduardo Rubio abandona la entidad

El proceso de reflexión iniciado en el seno del C.D. Numancia hace unos días tras lograrse el objetivo del ascenso a Segunda Federación se precipitó en la tarde de ayer y afectó a la directiva de la entidad. A media tarde, la entidad rojilla informaba en un comunicado de que el empresario soriano del transporte, Patricio de Pe-

dro Valverde, es el nuevo presidente del club en sustitución de Santiago Morales. Dicho comunicado explicaba que contará con la colaboración de sus socio, Javier Jiménez Omeñaca. En este sentido, cabe recordar que el Grupo DPM (De Pedro Molinero) de logística son en estos momentos los únicos accionistas sorianos del club. Por otra parte, y unos

anunciado por el Club, el hasta ahora vicepresidente y director general del C.D. Numancia, Eduardo Rubio, anunciaba en una carta escrita a la afición que no seguirá ejerciendo sus funciones en la entidad numantina. Con estos cambios, el C.D. Numancia abre una nueva etapa que todo el mundo desea, sea fructífera. Pág. 14



## Caja Rural crece un 14% en el primer trimestre del año

- La Asamblea de Socios da cuenta de un resultado de 5,2 millones a cierre de marzo
- Reelige a su presidente, Carlos Martínez, que trabaja para un traspaso «sosegado»

#### MILAGROS HERVADA SORIA

Caja Rural de Soria continúa creciendo también en 2024. Así se puso de manifiesto ayer en el transcurso de la Asamblea General de Socios en la que se dio cuenta del avance de la entidad en el primer trimestre del este 2024. A cierre de marzo, arroja un resultado de 5,22 millones de euros, lo que supone un 14% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, cuando fueron 4,58 millones.

Además, el crédito a la clientela también aumentó un 4% elevándose a los 1,36 millones frente a los 1,32 millones de primer trimestre de 2023. Del mismo modo, también los depósitos de los clientes se incrementaron, en esta ocasión un 7%, hasta situarse en los 1,98 millones de euros. A cierre de marzo del año pasado eran 1,85 millones.

El margen de intereses creció un 23%, concretamente 17,3 millones de euros, y también lo hizo, en el mismo porcentaje el margen bruto, con 17,3 millones de euros.

Todos estos datos se dieron a conocer ayer en la Asamblea General, en la que se procedió a la renovación de cargos, eligiendo de nuevo a Carlos Martínez Izquierdo como su presidente. Éste ya ha manifestado que será su último mandato y que trabajan ya para hacer una transición «tranquila».

Martínez Izquierdo habla de una etapa «para dejar con proyección de futuro a nuestra querida Caja Rural, que es un referente claro».

«Hay que decirle a la sociedad soriana que hay un enorme equipo de dirección, algunos próximos a la jubilación, pero hace tiempo que estamos preparando sabia nueva para que se produzca un cambio tranquilo y sosegado», señaló Martínez Izquierdo, «orgulloso» del actual Consejo, conde, aseguró, «hay personas



El Consejo Rector de Caja Rural de Soria tras su renovación. MONTESEGUROFOTO

preparadas para que el cambio sea sosegado, sin dudar de que el futuro va a seguir siendo brillante y respondiendo a la sociedad soriana».

De dicho Consejo salen Pilar Monreal y Carlos de Pablo, a quien agradeció su «desinteresada dedicación», y entran como consejeros Raquel Garrido y Emilio José Ortega.

Por su parte, el director general de Caja Rural de Soria, Domingo Barca, recordó el «récord» de resultados de 2023 con 21,1 millones de euros de resultado consolidado, lo que permite alcanzar casi ya los 209 millones de euros de recursos propios, con un ratio de solvencia de 18,34, «que hace presentar a Caja Rural en el mercado como una entidad sólida y solvente».

Barca destacó que la entidad ha crecido en inversión, en un momento en que el mercado está bajando, por encima de 1.500 millones. «La satisfacción es que hemos sabido contener la morosidad porque estamos medio punto por debajo del 3.5% que tiene el sistema financiero español», añadió.

Los recursos de Caja Rural de Soria siguen creciendo, las cuotas de inversión se disparan a 54,69 y las de recursos a 42, 20. «Es de agradecer la confianza de socios y clientes», recalcó

Por otro lado, el Consejo de Caja Rural de Soria, en la sesión celebrada previa a la Asamblea General, decidió proponer una colaboración por un importe de 18.000 euros a la Asociación de Familiares de Alzheimer y Otras Demencias de Soria.

Respecto al nuevo Consejo Rector, la Caja evidencia la amplia representación desde el punto de vista geográfico y de los todos los sectores de actividad empresarial, económica y social en los que mantiene intereses. También la presencia de un amplio abanico de perfiles profesionales y empresariales en sus consejeros aunando la formación técnica-superior y una dilatada experiencia empresarial. Muestra igualmente el compromiso de la Caja con el principio de paridad con cinco consejeras, y destaca el respeto a las exigencias de los Supervisores Bancarios incorporando consejeros calificados como independientes

## La Junta abre la inscripción para los interesados en alquilar una vivienda del edificio Camineros de Soria

Se ofertan 17 viviendas de unos 80 metros cuadrados en la avenida de Valladolid

#### SORIA

La Junta abrió ayer el periodo de inscripción en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Castilla y León, requisito necesario para que las personas interesadas puedan solicitar alguna de las 17 viviendas ofertadas para ser alquiladas en el edificio Camineros de la capital soriana, una vez que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la convoca-

toria para la selección de arrendatarios.

La delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio, acompañada por el jefe del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Palacios, visitó ayer el edificio Camineros, en la avenida de Valladolid, número 39, rehabilitado de manera integral, con una inversión de 1,9 millones. Está previsto que se oferten 17 viviendas con una superficie útil entre 72 y 82 metros cuadrados, distribuidas en salón, cocina con electrodomésticos, tres dormitorios, dos baños y trastero. Las viviendas tienen calificación energética A y están conectadas a la red de calor de Soria, cuentan con suelo de tarima flotante y carpintería de PVC con doble acristalamiento. Las personas que resulten seleccionas como arrendatarios de una de estas vi-

viendas deberán abonar un precio de alquiler que oscilará entre 380 y 450 euros mensuales. Además de estar inscrito en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de la Junta, hay que tener nacionalidad de la UE o residencia legal en España; disponer de ingresos entre 1,5 y cinco veces el IPREM; no poseer otra vivienda en España, y estar al corriente de las obligaciones tributarias.

#### El Ministerio reconoce a FOES como Empresa Saludable

SORIA

El Instituto Nacional de Seguridady Salud en el Trabajo (INSST), dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, entregó ayer a FOES el Reconocimiento de Empresa Saludable y Sostenible en Promoción de la Salud en el Trabajo por su proyecto FOESaludable. En 2020, el Ministerio ya había premiado a FOES con el reconocimiento Buenas Prácticas en Promoción de la Salud.

El presidente de FOES, Santiago Aparicio, recogió el galardón, con el que FOES consolida su presencia en el grupo nacional de grandes empresas reconocidas por el Ministerio por sus buenas prácticas e iniciativas en la promoción de la salud y el bienestar laboral, así como la promoción de la cultura de la salud que realiza y el intercambio de experiencias que favorece en este sentido.

Aparicio reconoció el trabajo que realiza la técnica del departamento de Prevención de Riesgos Laborales, Nuria Gutiérrez, responsable del proyecto FOESaludable y coordinadora y dinamizadora del mismo. Entre los agradecimientos, el presidente de FOES destacó la gestión y supervisión de María Ángeles Fernández, directora general de FOES, así como la labor de del Comité Ejecutivo y la del conjunto de la plantilla de FOES por su implicación, participación y motivación en el proyecto.

El presidente de FOES no olvidó mencionar a las empresas sorianas adheridas a la Red FOESaludable por su ayuda e intercambio de experiencias que contribuye al objetivo final del proyecto: La salud y bienestar de la provincia de Soria con la aportación de nuestro tejido empresarial. "FOES acompaña con su trabajo en prevención de la salud laboral a filiales de grandes multinacionales y empresas transnacionales como Asepeyo, Grupo Bosch, Vodafone España, Iberdrola, BBVA, PSA Peugeot Citröen, Santa Lucía o Gas Natural Fenosa; con grandes empresas públicas como la Autoridad Portuaria de Bilbao Barcelona y de Valencia y con administraciones públicas como la Agencia Tributaria Madrid o el Ayuntamiento de Alcobendas, todas reconocidas, como la Federación soriana, por el Insst", resaltó.

La entrega de premios se celebró en Vitoria, desde donde se ha celebrado, en formato virtual, el IX Encuentro Abierto de la Red Españolade Empresas Saludables (REES), organizado conjuntamente entre el INSST, O.A., M.P. y Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.



La comisión de seguimiento visita la depuradora ya finalizada. HDS

## Acuaes da por terminada la nueva depuradora y el túnel está al 80%

Al emisario le resta un kilómetro de excavación y ha acabado la obra de incorporación de caudales para recoger los vertidos de la actual planta y llevarlos a la galería soterrada

#### SORIA

La sociedad estatal Acuaes da por terminada la nueva depuradora de Soria y Los Rábanos, mientras que el túnel emisario está muy avanzado y, al otro extremo de Sinova, en la actual planta, han concluido las obras de incorporación de caudales para conectar los vertidos de la capital con la infraestructura soterrada. Son las principales conclusiones de la comisión de seguimiento de la nueva estación, que ayer se reunió por quinta vez. Al encuentro asistieron la presidenta de Acuaes, María Rosa Cobo; los alcaldes de Soria, Carlos Martínez, y Los Rábanos, Gemma Hernández, y el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta, José Manuel Jiménez.

La depuradora, ubicada en Los Rábanos, tratará las aguas residuales de 135.000 habitantes equivalentes de este municipio y de Soria, con un caudal medio de 24.000 metros cúbicos por día. La nueva instalación incluye un tratamiento primario con capacidad para tratar seis veces el caudal medio y un tratamiento biológico secuencial con eliminación de nutrientes, con un nivel de calidad suficiente para poder verter en zona sensible.

Destaca, en la línea de fangos, el tratamiento mediante digestión anaerobia, con la instalación de un moto generador para el aprovechamiento energético del biogás producido y la instalación de un sistema de deshidratación mediante tornillos que mejora la eficiencia de la instalación.

La depuradora entrará en funcionamiento una vez terminen las obras del emisario y pueda recibir, para su tratamiento, las aguas residuales de Soria y Los Rábanos. El plazo de puesta en marcha se extenderá durante 12 meses.

La conexión entre Soria y la planta a través del túnel emisario se ha retrasado un tanto, aunque la excavación ya se encuentra al 80%. Queda por perforar menos de uno de los cinco kilómetros de longitud. Las obras deberían haber terminado el próximo agosto, pero se han producido unas incidencias que han ido alargando los plazos.

Así, tras el encargo de la tuneladora, que se realizó en los plazos previstos, la falta de elementos electrónicos debido a la pandemia, la demora en la concesión de permisos de transporte en Francia y, sobre todo, el importante retraso de

respecto al

la compañía eléctrica en conceder la conexión y el contrato eléctrico necesario para su funcionamiento, motivaron una demora de siete meses en el inicio de la excavación del túnel.

A esto se sumaron las dificultades en la excavación por la gran fracturación del terreno y los cambios casi continuos de la tipología del material excavado. Todo esto está haciendo inviable conseguir los rendimientos previstos inicialmente.

Una vez que los trabajos de excavación del túnel finalicen, se deberá desmontar la tuneladora y ejecutar las conexiones de la infraestructura con los emisarios ya ejecutados en las bocas de Sinova y del río Golmayo. Estas intervenciones requerirán un plazo estimado de cuatro meses.

Junto a la depuradora, Acuaes da por finalizadas las obras de incorporación de caudales, actuación que permitirá recoger los vertidos que llegan a la depuradora actual en las inmediaciones de San Saturio y conducirlos al nuevo emisario que los llevará a las instalaciones de la planta recién construida. En una fase posterior se acometerá la integración paisajística de la zona donde se ubica la depuradora que ahora está en servicio. Estos trabajos que se llevarán a cabo cuando finalicen las obras del túnel emisario.

#### Visto bueno al convenio con la Cámara para la atracción de empresas

SORIA

La junta de Gobierno Local de Soria dio luz verde al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio para el desarrollo de las acciones del plan de atracción de empresas, dentro del proyecto 'Soria, una ciudad para vivir'. La acción pasa por la elaboración, desarrollo y ejecución de un plan integral de atracción a la ciudad de Soria. La puesta en marcha requerirá trabajar a nivel técnico y está dotada con una cuantía de 71.096 euros.

El órgano de Gobierno acordó además varias certificaciones de obra por ejecuciones en distintas zonas y barrios. De esta forma, se ha aprobado la número 2 y liquidación de las obras correspondientes a las jardineras de la zona del centro y Alfonso VIII, a favor de la UTE Jardineras por una cuantía de 25.000 euros. También se ha aprobado la número 1 correspondiente a la obra de la pista de 'pump track' en Santa Bárbara, un proyecto promovido por los Presupuestos Infantiles. La cuantía aprobada es de 56.558 a la empresa New Vision Sports que ejecuta la actuación. También se ha ratificado la número 2 a favor de Audeca por la actuación en el parque de Santa Clara, por 18.232 euros.

En materia de ayudas a la rehabilitación, se concedieron tres subvenciones para viviendas o comunidades situadas en San Juan de Rabanera (10.818 euros); Aguirre (4.935) y Cinco Villas (590 euros). La Junta de Gobierno aprobó el proyecto básico y de ejecución para la construcción de vivienda unifamiliar en la calle Guadalajara.

En el capítulo de pliegos, el órgano acordó la enajenación de seis lotes de madera en Pinar Grande, valorados en 22.215; 70.329; 86.491; 98.728; 33.649; y 144.632 euros. El procedimiento se corresponde con la propiedad común con la Mancomunidad de los 150 Pueblos.

En el área de contratación, se establecieron diferentes prórrogas. Se acordó la adjudicación de prórroga 2024-2025 del contrato de 'Servicio de consultoría para la asistencia técnica de proyectos destinados a la ayuda y cooperación a regiones o países en vías de desarrollo' a favor de la empresa ICG Internacional de Cooperación y Gestión. También se ha acordado la prórroga de un año en la gestión de la escuela infantil Rosa León a favor de la empresa Los Nenes 2.0.

#### EL ESTADO AUMENTA SU PARTICIPACIÓN ECONÓMICA AL 55%

Los problemas y demoras en torno al túnel obligan a actualizaar la cifra de inversión. Durante la reunión de la comisión de seguimiento se analizaron los términos de un borrador de adenda al convenio suscrito el 4 de marzo de 2019 para la financiación y

explotación de las obras. La finalidad es dar cabida a la nueva cifra de inversión, que se sitúa en los 85 millones de euros. A la vez, recogerá el nuevo porcentaje de financiación procedente de la . Unión Europea, que se va a elevar en más de 20 porcentuales

previsto en el convenio suscrito en 2019. De esta manera, pasará de un 35% hasta un 55% del nuevo coste de inversión previsto. Este incremento de ayudas europeas, conseguido por las gestiones llevadas a cabo por Acuaes, permitirá reducir considerablemente el importe que correspondería aportar a la Comunidad Autónoma y al Ayuntamiento de

## Ocupación plena de alojamientos y restauración durante San Juan

El sondeo de la patronal Asohtur muestra que las reservas de habitación se encuentran ya entre el 85% y el 100%, mientras muchos restaurantes están ya completos

Inmejorables perspectivas para los establecimientos sorianos, sobre la base de lo que ya consta en reserva y la expectativa de lo que va a venir, teniendo en cuenta que quedan bastantes días hasta las fiestas de San Juan. A estas alturas, la patronal de la hostelería, Asohtur (Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo), habla ya de hoteles y restaurantes llenos en unos sanjuanes de plena ocupa-

A dos semanas de los días grandes en la capital soriana, los negocios de alojamiento colocan ya la ocupación entre el 85% y el 100% de su capacidad. Y la mayoría confía en colgar el cartel de completo en próximas jornadas, aunque las reservas se están realizando con menos previsión que durante el año pasado.

También sonríen en los negocios de restauración. A estas alturas muchos están completos, según destacan en Asohtur, de cara a dos importantes días, de tradicionales comidas de amigos y familias: el Viernes de Toros y el Domingo de Calderas.

Por su parte, los establecimientos de comida rápida prevén un gran movimiento de sus barras, mientras que las salas esperan completar sus reservas durante los próximos días.

Tales son las conclusiones del sondeo realizado por la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo sobre los horizontes del sector



Público durante el Sábado Agés. MONTESEGUROFOTO

en unas celebraciones de mucho consumo y gasto. La consulta confirma además el gran reclamo que suponen los sanjuanes entre los turistas procedentes de otras provincias y los sorianos de la propia provincia.

La Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo constituyó en 1978 y es una de las 46 asociaciones sectoriales que forman parte de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), además de formar parte de la Cámara de Comercio de Soria.

#### El PP también gana en el voto de Residentes Ausentes y duplica al PSOE

El PP de Soria también ha resultado ganador en el recuento del voto de las elecciones Europeas correspondiente a los residentes ausentes en el extranjero, según destacó en un comunicado remitod tras conocerse aver el escrutinio de dichos votos

Concretamente, informó el PP, de los 281 electores que han ejercido su derecho al voto correspondientes a la provincia de Soria, el Partido Popular ha conseguido 110 votos, duplicando a la segunda formación política que es el PSOE con 56 votos, y en tercer lugar se sitúa Vox que ha recibido 51 votos.

En cuarta posición se sitúa Podemos con 14 votos y en quinto lugar empatan Sumar con Existe, puesto que ambos han tenido doce sufragios. Con cinco votos se encuentra Se Acabó la Fiesta y Ahora Andalucía.

Los votos de los residentes ausentes en el extranjero coinciden con el resultado de las elecciones Europeas celebrado el pasado domingo, donde el PP ganó con rotundidad en Soria con un respaldo del 42,32%, con una ventaja de 13,46 puntos sobre la segunda formación política y un aumento de 13,3 puntos en comparación con las pasadas elecciones. El PSOE se queda con el 28,86%, perdiendo 9,85 puntos con respecto a las anteriores elecciones Europeas. La tercera posición fue para Vox (9,48%) y la cuarta para Existe

## Soria afronta la campaña de incendios con más de 500 profesionales

Al igual que ocurrió el pasado año, el operativo de la campaña de 2024 ha reforzado su capacidad durante los 12 meses

Soria contará con más de 500 personas disponibles para afrontar la campaña de riesgo alto de incendios forestales en 2024. La Junta coordina los medios que integran el Operativo de lucha. El Gobierno regional cuenta con un operativo permanente, con despliegues estratégicos en todas las provincias, pero autonómico y flexible, con plena coordinación con otras administraciones, lo que garantiza el buen funcionamiento de las labores de prevención y extinción de incendios forestales. La delegada territorial, Yolanda de Gregorio, presidió ayer una comisión de coordinación con representantes políticos y técnicos de la Diputación, responsables del Parque de Bomberos de Soria y de la Guardia Civil de Soria, entre otros.

Al igual que ocurrió el pasado año, el operativo de la campaña de 2024 ha reforzado su capacidad durante todo el año incluyendo, fuera de la época de riesgo alto, más efectivos, más guardias de agentes medioambientales y técnicos, refuerzo del Centro Provincial de Mando (CPM) que permite dar un servicio permanente de 24 horas los 365 días del año, refuerzo de los medios aéreos, nuevos vehículos autobombas y todoterreno y otras mejoras estructurales y de medios. Además, en la época de peligro alto se incluyen más efectivos, mejoras en el CPM dotándolo de nuevas tecnologías y ampliación del personal de dirección y coordinación de los incendios forestales

El operativo para este verano en Soria estará integrado por 507 profesionales forestales: 20 ingenieros, 73 agentes medioambientales y forestales y 10 celadores; 186 personal laboral; 70 de cuadrillas helitransportadas; 132 de cuadrillas de tratamientos silvícolas, y 16 de tripulación de medios aéreos y retenes de maquinaria. Del total, unos 50 trabajadores y 4 tripulantes los aporta el Miteco (BRIF de Lubia).



MONTESEGURFOTO

NUEVO BAR SAUCE. Pilar Lozano, que lleva más de 30 años dedicada al mundo de la hostelería, emprende una nueva aventura con el Bar Sauce, en la calle José Tudela. De lunes a jueves, de 8 a 16 horas, ofrecerá des ayunos, almuerzos y tapas. Jueves, viernes y sábado, amplía para cenas.

## Soria obtiene la nota media de la EBAU más alta de la UVa, un 7,69

De los 416 matriculados fueron 414 los presentados y aprobaron 403, el 97,34%

#### MILAGROS HERVADA SORIA

Los estudiantes que realizaron en Soria la prueba ordinaria de acceso a la universidad, EBAU, obtienen la nota media más alta de todo el distrito de la Universidad de Valladolid, un 7,69, según los datos facilitados en la mañana del viernes por la UVa.

En concreto, en Soria estaban matriculados 416 alumnos para hacer la prueba y fueron 414 los que se presentaron, con resultado de 403 aptos, es decir, un 97,34%. Este porcentaje es el más bajo de la UVa.

Ayer viernes, a las 10.00 horas, se dieron a conocer las notas de la EBAU, celebrada en el distrito de la Universidad de Valladolid los pasados días 5, 6 y 7 de junio.

De los 4.213 alumnos matriculados en las pruebas en el total del distrito de la Universidad de Valladolid (Palencia, Segovia, Soria y Valladolid), se presentaron 4.203. De ellos han aprobado el 98,93% (4.158), un porcentaje algo superior al registrado el pasado año (98,30%).

La nota media final de todos ellos ha sido de 7,62, que se iguala exactamente a la del año pasado.

Por provincias, en Palencia fueron 603 los matriculados, 601 los presentados y han resultado aptos 600, el 98,83 %, con un 7,64 de nota media.

En Segovia: 632 matriculados; 630



Examen de la EBAU en Soria. MONTESEGUROFOTO

presentados; 623 aptos, es decir, el 98,89%, y con una nota media de 7,64.

En el caso de Valladolid fueron 2.562 matriculados; 2.558 se presentaron, con el resultado de 2.532 aptos, lo que supone un 98,98%. La nota media obtenida es de 7,60.

Como reconocimiento a la excelencia de los estudiantes que han realizado la EBAU en la Universidad de Valladolid en esta convocatoria, se otorgarán premios destinados a las mejores calificaciones obtenidas en la evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad (en la fase obligatoria) siempre que se matriculen en la UVa, indicó la universidad en un comunicado.

Próximamente, en la web de la Universidad de Valladolid se publicará la convocatoria, requisitos necesarios para poder optar a estos premios y cuantía de los mismos. www.uva.es

## Rescate de una garduña entre el IES Virgen del Espino y Educación

Era un ejemplar joven y sano que fue liberado de nuevo en la naturaleza

#### A.C. SORIA

El Instituto Virgen del Espino de Soria fue escenario este jueves de un singular rescate. Una garduña se coló en el centro, hizo que se activase el protocolo de Medio Ambiente y acabó siendo captura en la cercana Dirección Provincial de Educación.

Desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria confirmaron el final feliz. La garduña estaba sana y ya ha vuelto al medio natural

sin que haya hecho falta mayor tratamiento veterinario. Pero hasta volver a cazar por los montes de Soria vivió una historia muy curiosa.

Todo comenzó en el patio del instituto. Varios alumnos se acercaron a conserjería para dar un aviso inesperado. Había un animal por allí que no identificaban. Pronto se conoció su especie. Era una garduña, protegida.

Siguiendo el protocolo se dio aviso a la Junta de Castilla y León para



La garduña saca las garras mientras la sujetan. MONTSERRAT CRUZ

que se trasladasen los agentes medioambientales y capturasen al intruso. Mientras tanto la garduña se pasó al edifico anexo de la Dirección Provincial de Educación. Quedó atrapada en las lamas de una ventana. Los agentes medioambientales pudieron acceder al animal desde dentro del edificio, utilizando una manta para cogerla. Ya es libre.

#### Detenido por asaltos a bares y restaurantes tras actuar dos veces en Soria

SORIA

La Guardia Civil ha detenido, en una investigación conjunta culminada por las Comandancias de Zaragoza y Burgos, a un varón de 28 años de edad, como presunto autor de 24 delitos contra el patrimonio, un delito de hurto de placas de matrícula y un delito de robo y uso vehículo. Asaltaba bares y restaurantes para llevarse la recaudación de las cajas registradoras y las tragaperras. Actuó dos veces en la provincia de Soria.

Los hechos ocurrieron entre octubre de 2023 y marzo actual, en las provincias de Burgos (3), Navarra (1), Segovia (12), Soria (2), Teruel (1) y Zaragoza (5). En Burgos, a lo largo del primer trimestre de 2024, se detectó un incremento inusual de delitos contra el patrimonio en establecimientos hosteleros, centrados en localidades de la comarca de Pinares. Paralelamente, en Zaragoza, se investigaron numerosos robos cometidos en el ámbito de este mismo sector profesional, perpetrados en distintas localidades de la provincia, en donde se obtuvieron indicios que evidenciaban que los mismos se habrían cometido por las mismas personas y bajo mismo modus operandi.

El autor o autores accedían al interior de los locales con el empleo de la fuerza; forzaban las máquinas tragaperras y cajas registradoras para sustraer la recaudación. En ocasiones se llevaban la propia máquina abandonándola en caminos próximos y aislados, tras apoderarse del dinero.

Con indicios suficientes de su implicación en los hechos, una vez identificado y localizado, ha sido detenido en Zaragoza; no es la primera vez que se le vincula con hechos contra el patrimonio similares, incluso en otros países. La investigación sigue abierta y no se descartan próximas detenciones.

#### **COMERCIO**

#### JD SPORTS ABRE SUS PUERTAS EN CAMARETAS

El Centro Comercial Camaretas amplía su oferta comercial con la apertura de la marca de textil y calzado deportivo JD Sports, inaugurando la primera tienda de la cadena en la provincia. Ocupa un local de 430 m2 en la planta 1. Con más de 3.400 tiendas en todo el mundo, esta nueva apertura ofrecerá a los sorianos una amplia variedad de productos de las mejores marcas deportivas.

#### **PUERTAS ABIERTAS**

#### CRUZ ROJA CONOCE LA SUBDELEGACIÓN

Una veintena de personas, entre trabajadores y usuarios de los programas de Cruz Roja, participaron ayer en una jornada de puertas abiertas en la Subdelegación. Se enmarca en la Semana de la Administración Abierta cuya finalidad es acercar las administraciones a la ciudadanía, basándose en los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, integridad pública y colaboración.

## DOÑA HERMINIA DÍEZ JIMÉNEZ

Falleció en Soria el día 13 de junio, a los 92 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.

Sus apenados: hermanos, Daniel, Paco (†) y Elías (†); hermanas políticas, Menchu, Anita y Gloria (†); sobrinos, Paco, Ana Cris, Mamen, Daniel, Marival, Óscar, Sonia, Elías y Héctor; sobrinos políticos; Marta, Julia, Carlos y demás sobrinos nietos, familiares y amigos.

Ruegan y agradecen una oración por el eterno descanso de su alma

La misa de cuerpo presente, se celebrará hoy **sábado**, día 15, a las **once de la mañana**, en la **Iglesia Ntra. Sra. del Espino** de Soria e inmediata conducción del mismo al Cementerio de esta localidad.

Soria, 15 de junio de 2024



## Diputación destina 1.059.000 euros en ayudas a 6 líneas del Plan Soria de 2024

'El Boletín Oficial de la Provincia' publica las convocatorias y se abre el plazo para solicitar las subvenciones que corresponden a viviendas, cheque bebé, farmacias rurales, comercio y la actividad de la resina

#### SOLICITA EL CHEQUE BEBÉ HASTA EL 15 DE JULIO

La Diputación de Soria abre una nueva convocatoria de ayudas para conseguir la Tarjeta de Impulso Demográfico 2024.

Esta tarjeta, más conocida como cheque bebé está dotada de 950 euros para gastar en los comercios adheridos al programa. Este año se ha aumentado en 50 euros la cuantía total por subvención, haciendo un total de 450.000 euros de presupuesto destinado a impulsar el de-

«Somos conscientes del gran esfuerzo que realizan las familias durante el primer año con sus hijos e hijas. Por ello, desde 2018, la Diputación ofrece esta línea de ayudas que representa un apoyo significativo para afrontar los costos diarios más importantes»

Benito Serrano, presidente de la Diputación de Soria. sarrollo de las familias de la provincia.

Desde el departamento de Reto Demográfico se lanzan estas ayudas que forman parte del Plan Soria 2021-2027, con el objetivo de sufragar los gastos esenciales de las familias.

Para poder optar a esta convocatoria de subvenciones se debe cumplir diferentes requisitos antes de presentar la solicitud:

El niño o niña debe ser menor de 6 años y su fecha de nacimiento, adopción o acogimiento deben comprenderse entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023. Además, tanto la persona que solicita la ayuda como el niño/a deben estar empadronados en la misma residencia y situada en



Familia recogiendo su tarjeta de Impulso Demográfico de 2023 en la Diputación Provincial de Soria. HDS

cualquier municipio de la provincia de Soria.

Una vez publicadas las bases en

el *Boletín Oficial de la Provincia*, las familias pueden solicitar estas ayudas hasta el 15 de julio de 2024.

#### LOS COMERCIOS SORIANOS PUEDEN FORMAR PARTE DEL PROGRAMA AL IMPULSO DEMOGRÁFICO

La Diputación de Soria ofrece la oportunidad de poder participar en la convocatoria de ayudas cheque bebé a los comercios de la provincia.

La tarjeta de Impulso Demográfico es un apoyo para las familias, pero, sobre todo, actúa como una herramienta que activa el comercio en la provincia. La pasada convocatoria contó con un total de 316 establecimiento que se adhirieron al Programa del cheque bebé.

Este año, los nuevos comercios pueden adherirse a través de la sede electrónica de la Diputación de Soria en un plazo de un mes.

#### AYUNTAMIENTOS DE SORIA PUEDEN SOLICITAR LAS AYUDAS PARA MEJORAR LA VIVIENDA MUNICIPAL

La Diputación de Soria lanza una nueva convocatoria de ayudas dirigida a los ayuntamientos de la provincia, con el objetivo de rehabilitar edificios y destinarlos a viviendas municipales en sus respectivas localidades. Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan Soria y cuenta con una dotación de 300.000 euros. Las ayudas se destinan para realizar una amplia variedad de intervenciones, incluyendo obras de restauración, rehabilitación, mejora de la eficiencia energética y accesibilidad de los edificios.

Cada ayuntamiento interesado en esta convocatoria podrá presentar su solicitud hasta el próximo 15 de julio, optando a una subvención que cubrirá el 50% de la inversión propuesta, con un tope máximo de 24.200 euros por vivienda. Esta medida busca fomentar la revitalización de estas viviendas, mejorando la calidad de vida de los vecinos y vecinas e impulsando la creación de viviendas asequibles para los habitantes del ámbito rural. Además, las mejoras en eficiencia energética y accesibilidad garantizan que los edificios sean más sostenibles y accesibles para todos.



María José Jiménez, en una de las viviendas rehabilitadas de Garray. HDS

#### DIPUTACIÓN CONVOCA AYUDAS PARA FACILITAR EL TRASPASO DE NEGOCIOS EN ZONAS RURALES»

El emprendimiento en el medio rural tiene repercusiones positivas que van mucho más allá de la puesta en marcha de un negocio. Los comercios rurales contribuyen a mitigar la despoblación al crear nuevas oportunidades de empleo y reducen el proceso de desestructuración social y económica de los pueblos.

El tejido empresarial del medio rural está compuesto por multitud de negocios, la mayoría gestionados por autónomos, que están abocados al cierre una vez el titular se jubila. Estos negocios, a menudo rentables, ofrecen servicios vitales a la comunidad. Para abordar este desafío, la Diputación de Soria ha convocado ayudas para el Traspaso de Negocios Rurales en pueblos de menos de 20.000 habitantes, disponibles hasta el próximo 30 de septiembre.

Con un fondo total de 50.000 euros, esta convocatoria facilitará el relevo generacional en aquellos negocios que cierren este año por jubilación. Los jóvenes que desean emprender en sus pueblos enfrentan muchas dificultades y estas ayudas representan una alternativa de empleo y una oportunidad para atraer población a las zonas rurales de la provincia.

«Son las nuevas generaciones las que deben apostar por una vida de calidad en el ámbito rural. De ahí la importancia de estas ayudas, que tienen como objetivo costear los gastos de traspaso de bienes y derechos, así como los costes de la tramitación de la sociedad propietaria del negocio o las nuevas inversiones necesarias para un correcto funcionamiento del establecimiento», destacó el presidente de la Diputación, Benito Serrano.

Las personas que soliciten estas ayudas podrán recibir una subvención del 40% de la inversión, con un máximo de 25.000 euros por solicitud.

## **PROVINCIA**



Resineros en Soria. HDS

#### DIPUTACIÓN DE SORIA ANUNCIA AYUDAS DE 120.000 EUROS PARA EL SECTOR DE LA RESINA

La Diputación de Soria ha anunciado la creación de dos líneas de ayudas, ambas dotadas con 60.000 euros, destinadas a apoyar el sector de la resina en la provincia. La primera línea de ayudas está dirigida a los resineros para ayudarles a cubrir los costos del alquiler de los pinos que resinan. La segunda línea está destinada a los ayuntamientos, permitiéndoles contratar resineros durante los meses de invierno para la limpieza de montes, periodo en el que los trabajadores no tienen ocupación. Esta iniciativa refleja el compromiso de la Diputación de Soria con el mantenimiento y apoyo a los oficios tradicionales en el ámbito rural

El trabajo de la resina se ha enfrentado a diversos desafíos en los últimos años, y estas ayudas buscan asegurar la sostenibilidad de esta actividad económica fundamental para muchas familias y comunidades rurales de la provincia, así como mantener la cultura de la provincia viva al formar parte de una de las tradiciones más destacadas de los mon-

Estas dos convocatorias de subvenciones, destinadas a la resina, cuentan con un mes de plazo para poder presentar la solicitud, hasta el 15 de julio.

#### FORTALECIMIENTO DE LAS FARMACIAS RURALES A TRAVÉS DEL PLAN SORIA

Las farmacias desempeñan un papel fundamental como parte integral de los servicios esenciales en todos los municipios de la provincia de Soria, independientemente de su tamaño o población. Además de proporcionar los medicamentos necesarios para el cuidado de la salud, las farmacias ofrecen la oportunidad de realizar consultas y revisiones de salud de manera regular.

Mediante la implementación del Plan Soria de 2024 por parte de la Diputación de Soria se brinda el respaldo en forma de ayudas destinadas a las farmacias de la provincia. Con ello se asegura que dichas farmacias puedan mantenerse operativas y ofrecer un servicio de alta calidad en las zonas rurales.

La convocatoria de ayudas del Plan Soria destina una cuantía máxima de 1.500 euros. Con un total de 46.000 euros se pretende fomentar la vida social de los pueblos dotando de personal y material farmacéutico que atiendan a todas estas familias.

Esta convocatoria de ayudas se puede solicitar hasta el 15 de julio a través de la página web de la Diputación y la sede electrónica.

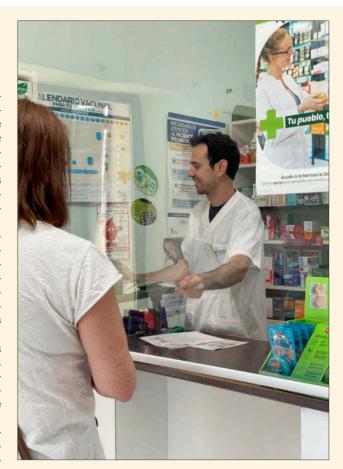

Farmacia de Los Rábanos Consulta. HDS

#### ABIERTA LA CONVOCATORIA PARA PONER EN MARCHA NUEVOS MULTISERVICIOS

El Plan Soria ha asignado una partida de 93.000 euros destinada a subvencionar la creación de multiservicios en los pueblos que no dispongan de una tienda o un bar. Esta iniciativa busca dotar a las localidades rurales de servicios básicos esenciales, fomentando la creación de espacios compartidos que funcionen como tienda, bar, e incluso restaurante.

La implementación de estos multiservicios cuenta con el respaldo de los ayuntamientos, responsables de facilitar el espacio necesario y cofinanciar el proyecto. El objetivo es revitalizar los pueblos que han perdido estos servicios básicos, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y promoviendo la cohesión social en el ámbito rural.

El plazo para poder solicitar es-

tas ayudas, por parte de los ayuntamientos de los municipios de menos de 20.000 habitantes, es de 20 días tras publicarse en el B.O.P., hasta el 5 de julio.

Esta medida es parte del compromiso continuo de la Diputación provincial para apoyar y revitalizar las zonas rurales, asegurando que las comunidades más pequeñas no queden desatendidas.



Multiservicio de Monteagudo de las Vicarías. HDS

## **PROVINCIA**

## La CHD inyectará 1,5M€ en los cauces de ríos de Soria en tres años

Valdeavellano, Berlanga, El Burgo, San Esteban, Langa y Golmayo, prioridades

La Confederación Hidrográfica del Duero invertirá 1,5 millones de euros en actuaciones para la conservación y mantenimiento del dominio público hidráulico en la provincia de Soria, en los tres próximos años. Así lo anunció ayer la presidenta del Organismo, María Jesús Lafuente, durante una visita a Peroniel del Campo donde se está realizando una de las primeras actuaciones para la mejora de la conectividad fluvial previstas en la provincia para el perío-

do 2024-2027. En este recorrido ha estado acompañada por el alcalde de Almenar de Soria, Iván Cuesta, quien ha agradecido las labores que está ejecutando la CHD.

El nuevo pliego contempla además la posibilidad de una prórroga de los trabajos por otros 24 meses y un importe estimado de otro millón de euros.

Aparte de las actuaciones en el arroyo de la Dehesa y en el de Valdeolmos, en la localidad de Peroniel del Campo,la CHD está realizando también trabajos en el río Perales, en la localidad de Bocigas de Perales; y en el arroyo del Tejar, en la de Villálvaro. Asimismo, las actuacio-



María Jes ús Lafuente, en la visita ayer en Peroniel del Campo. MONTESGUROFOTO

nes van a proseguir en el río Rituerto, en la localidad de Torralba de Arciel y en el municipio de Aliud.

Lafuente explicó que «se prevé que a lo largo de los próximos cinco meses se actúe en numerosos cauces de los siguientes municipios: Valdeavellano de Tera, Coscurita, Berlanga de Duero, Langa de Duero, San Esteban de Gormaz, Castilfrío de la Sierra, Valdenebro, Rioseco de Soria, El Burgo de Osma y Golmayo. «Tras este primer conjunto de trabajos, llegado el momento se valorarán el resto de peticiones recibidas y se priorizará un nuevo grupo de actuaciones para realizar en los meses siguientes», añadió.

En general, los trabajos a desarrollar buscan la mejora de la conectividad, tanto longitudinal como transversal, para la mejora de las condiciones hidromorfológicas de las masas de agua y del dominio público hidráulico. El objetivo es doble: recuperar o mejorar la calidad de las masas de agua y, que fun-

cionen de forma más acorde con la hidráulica fluvial, lo cual redunda en una disminución de los riesgos para personas y bienes que conllevan las crecidas naturales de los ríos.

En el periodo 2021-2023, María Jesús Lafuente detalló que la CHD ha realizado en la provincia de Soria 25 actuaciones en más de 60 kilómetros de cauces.

En concreto, el Organismo ha actuado en el río Duero a su paso por Almazán (Soto del Kiko) y Molinos de Duero; en el río Razón, en Sotillo del Rincón y Valdeavellano de Tera; en el río Izana, en los términos municipales de Las Cuevas, Quintana Redonda, Tardelcuende, Matute de Almazán y Matamala de Almazán; en el Revinuesa a su paso por Vinuesa; en el río Viejo y tres afluentes (arroyo del Molino, río de la Fuente del Buitre y arroyo del Reajo), en Beratón; en el río Abión, por Muriel de la Fuente; en el río de Muriel Viejo; en el Escalote, en Berlanga de Duero y Ciruela; en el río Valdanzo en Langa de Duero; en el arroyo de Vadillo, en La Milana; en el arroyo de Buitrago; en el río Mazos, en Lubia; en el Molinillo, en Baniel y Viana de Duero; en el arroyo de Matute de la Sierra; en el de Pesquera por Almántiga; y en el arroyo Valdesebastián de Centenera de An-

Por último, actualmente se están elaborando también las memorias técnicas para aquellos cauces que presentan una mayor sensibilidad medioambiental y que deben ser presentadas al servicio territorial de Medio Ambiente de la Junta.

## PP y Vox confirman la «estabilidad» del pacto en El Burgo y anuncian que seguirán trabajando sin «fisuras»

#### SANDRA GUIJARRO EL BURGO

Los grupos políticos del PP y Vox en el Ayuntamiento de El Burgo de Osma confirman la «estabilidad» del pacto al que llegaron hace un año para gobernar el Ayuntamiento de El Burgo de Osma y anuncian que seguirán trabajando «sin fisuras».

El alcalde, Antonio Pardo (PP), y el teniente alcalde, Miguel Ángel Miguel (Vox), pusieron ayer en valor «los acuerdos consensuados» y la «buena labor de equipo», en el balance que realizaron a los periodistas de su primer año de mandato.

El 17 de junio de 2023 el Partido Popular y Vox llegaron a un acuerdo para formar gobierno en el Ayuntamiento de El Burgo de Osma. El PSOE ganó las elecciones, empatando a 6 concejales con el PP, pero la entrada de Vox resultó decisiva para decidir la mayoría absoluta. Tras el Pleno de constitución, el candidato popular, Antonio Pardo, asumió la alcaldía.

Con ese compromiso entre los integrantes del Partido Popular y Vox, el alcalde, Antonio Pardo, ha podido dar luz verde a «una gran cantidad de proyectos» que han permitido, «estabilizar la vida política me-



Antonio Pardo y Miguel Ángel Miguel. SANDRA GUIJARRO

diante acuerdos plenamente consensuados», puntualizó.

Entre ellos, el equipo de Gobierno ha aprobado la licitación de unas 14 ordenanzas municipales, así como el primer proyecto de presupuestos con más de 8 millones de euros, «una herramienta clave para seguir avanzando, señaló el alcalde.

Por su parte, desde Vox, Miguel Ángel Miguel destacó que existe una «comunicación interna extensa y una buena labor en equipo por alcanzar el 80% del prepacto electoral de forma estable». Con respecto al ámbito de la concejalía de Cultura que preside destacó que «se han celebrado 33 de los 34 jueves culturales disponibles, exposiciones y una gran diversidad de actividades de cara a conocer el atractivo de la sociedad burgense».

Otro de los objetivos del gobierno municipal ha estado enfocado en la protección de las pymes, con acciones como los bonos comercio, la ruta del consumo del pasaporte del turista o concursos de escaparatismo. En cuanto a los retos, el Ayuntamiento busca «recuperar los índices de turismo que teníamos en prepandemia porque la inestabilidad de muchas familias impide disfrutar de ello», añadió Miguel.

Para 2025, desde el Ayuntamiento de El Burgo busca un mayor desarrollo industrial porque se trata de un municipio con «todas las condiciones fiscales, económicas y de ambiente para que se puedan asentar actividades económicas: un recibo de contribución fiscalidad y un impuesto de vehículos bajos, bonificación de hasta el 95% del impuesto de construcción, terrenos dotados con todos los servicios para poderse instalar», señaló Pardo.

Tras un balance positivo en un primer año de legislatura en el que se está «cumpliendo la palabra y el compromiso», ambos responsables políticos anunciaron que seguirán trabajando «mediante un pacto sin fisuras» que mira a un nuevo año «inversor» en el que se haga definitivamente la obra de la travesía de la N-122, así como la del nuevo centro de salud.

#### Covaleda celebra las fiestas de San Quirico y Santa Julita

#### R.F. PINARES

Covaleda celebra este fin de semana sus fiestas en honor a San Quirico y Santa Julita, patrones de la parroquia. Anoche tuvo lugar el pistoletazo de salida con la música del DJ Álex, en la plaza mayor. Para hoy sábado, el programa cuenta con la actuación de la Ronda de Duruelo de la Sierra de 13.00 a 15. 00 horas y de hinchables durante toda la tarde, además de pelota mano en el frontón viejo y comparsa de gigantes y cabezudos a las ocho de la tarde. Durante la mañana del domingo, se celebrará la procesión por las calles de la localidad en compañía de la música de la banda municipal, junto con vecinos y representantes políticos. Una semana después, para el sábado 22, está programado el campeonato de tiro al plato comarcal durante la mañana y la tarde en el Prado Castejón, una cita organizada por el Club de Tiro de Covaleda.

## CASTILLA Y LEÓN

## El número de víctimas de violencia de género desciende en la Comunidad

• La drástica caída en Segovia (-65%), arrastra a un balance de descenso (-9%) a pesar de que suben en Zamora (19%), León (18%), Valladolid (14%) y Burgos (3%) / Es la segunda región con menos tasa de delitos

#### Í. A. VALLADOLID

El número de víctimas de violencia de género en Castilla y León descendió un 9% en el primer semestre del año, al bajar de 1.607 a 1.455 casos, una cifra que mejora el resultado de España, que anota una caída del 3,28%. En ambos territorios son los mejores datos desde la pandemia, ya que bajan por primera vez desde los años del Covid-19.

Así lo refleja el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género relativo al primer trimestre de 2024 que hizo público ayer el CGPJ. Un estudio que da otra alegría a la Comunidad, ya que es la segunda de España con menor tasa de víctimas de violencia machista por cada 10.000 mujeres. En concreto, su tasa es de 10,2: cinco puntos menos que la media nacional (17,5) y muy lejos de casos como Navarra (30,1), Islas Baleares 27,3) o Murcia (24), autonomías que encabezan la lista. En el primer trimestre de 2023 la tasa regional fue 13,3, también de las más bajas. Con todo, ha logrado mejorar el dato.

Por provincias, Ávila contabilizó 108 mujeres víctimas (-19%); Burgos 268 (3% más); León 282 (18% más); Palencia 101 (-40%); Salamanca 123 (-19%); Segovia 76 (-65%); Soria 52 (repite los mismos datos); Valladolid 340 (suben un 14%) y Zamora 105 (suben un 19%). Como se ve, la drástica caída el provincia segoviana, que baja de 218 a 76 casos, tiene un efecto determinante para el balance negativo de la Comunidad.

#### **469 ÓRDENES PROTECTORAS**

En el conjunto de Castilla y León se decretaron 469 órdenes de protección de las mujeres afectadas (se adoptaron 333), que son cinco menos que en el primer trimestre de 2023, período en el que se solicitaron 474 medidas y se concedieron 368. La evolución con respecto al primer trimestre de 2023, es que se incoaron -1,1% medidas y se adoptaron -9,5%.

Se trata de una de las regiones, a pesar de tener 9 provincias, con menos órdenes de seguridad adoptadas de España por número de habitantes. Encabeza la lista Andalucía (1.522), seguida de la Comunidad Valenciana (1.033), Cataluña (693), Galicia (637), y Cantabria (340) que, como se ha dicho, tiene pese a ello una sola provincia.

#### 81% DE CONDENAS

Respecto a la forma de terminación de los procedimientos en Castilla y León, se contabilizaron 134 sentencias condenatorias, cuarenta menos que en 2023, con una caída del 23%. Los fallos absolutorios fueron 32 (un 18.5% más), y los sobreseimientos provisionales alcanzaron la cifra de 627 (una subida del 7,9%).

Con estos datos el porcentaje de resoluciones judiciales condenatorias ha sido del 80,7%, frente al 86,6% del pasado año.

Los datos del conjunto de España reflejan que los juzgados de Violencia Sobre la Mujer registraron 45.899 denuncias presentadas por 43.580 víctimas, datos que son un 1,17 % y un 3,28 % más bajos que hace un año, respectivamente. Un leve descenso pese al que el número diario de mujeres víctimas en los primeros 91 días del año ascendió a 479 y el de denuncias, a 504.

Los datos trimestrales nacionales muestran un descenso del 16,44 % de las mujeres víctimas que se acogen a la dispensa de la obligación de prestar declaración y unas cifras de órdenes de protección que apenas han variado respecto al primer trimestre de 2023: se han acordado un 1,8 % menos

En cuanto a las sentencias, los órganos judiciales dictaron un total de 15.479, de las que el 79,94% fueron condenatorias. El número de medidas civiles consistentes en la suspensión del régimen de visitas, que los juzgados de violencia sobre la mujer dictan para proteger a los hijos e hijas de las víctimas, mantuvieron la tendencia al alza mostrada desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Así, durante el primer trimestre de 2024, se adoptaron 1.014 medidas de este tipo, un 2,5 % más que hace un año. Durante el primer trimestre de

#### Muieres víctimas de violencia de género Denuncias Mujeres víctimas Ltrim 2024

| ~ 11/1                        | Denuncias                   | Mujeres victimas i trim. 2024 |                |  |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|--|
| autónomas                     | presentadas<br>I trim. 2024 | Número de                     | Tasa por       |  |
|                               | 1 tilli. 2024               | mujeres                       | 10.000 mujeres |  |
| ■ Andalucía                   | 9.296                       | 8.912                         | 19,9           |  |
| ■ Aragón                      | 1.152                       | 976                           | 14,3           |  |
| ■ Asturias                    | 813                         | 769                           | 14,6           |  |
| ■ Baleares                    | 1.793                       | 1.686                         | 27,3           |  |
| <ul><li>Canarias</li></ul>    | 2.566                       | 2.511                         | 22,1           |  |
| ■ Cantabria                   | 614                         | 517                           | 17             |  |
| ■ Castilla y León             | 1.459                       | 1.455                         | 12             |  |
| ■ Castilla-La Mancha          | 1.474                       | 1.408                         | 13,4           |  |
| <ul><li>Cataluña</li></ul>    | 5.751                       | 5.635                         | 13,8           |  |
| C. Valenciana                 | 6.292                       | 6.046                         | 22,3           |  |
| <ul><li>Extremadura</li></ul> | 824                         | 718                           | 13,5           |  |
| ■ Galicia                     | 1.724                       | 1.708                         | 12,2           |  |
| ■ Madrid                      | 7.331                       | 6.571                         | 17,9           |  |
| ■ Murcia                      | 1.948                       | 1.886                         | 24             |  |
| ■ Navarra                     | 1.033                       | 1.033                         | 30,1           |  |
| ■ País Vasco                  | 1.627                       | 1.575                         | 13,8           |  |
| ■ La Rioja                    | 202                         | 174                           | 10,6           |  |
| ■ España                      | 45.899                      | 43.580                        | 17,5           |  |

este año, los juzgados españoles recibieron un total de 45.899 denuncias, un 1,17 % menos que en el mismo periodo de 2023, en el que se registraron 46.443. Las mujeres víctimas de la violencia machista fueron 43.580, un 3,28 % menos que hace un año, cuando se contabilizaron 45.060. El 65,16 % de las víctimas tenía nacionalidad española. El número de víctimas menores tuteladas as-

#### ANÁLISIS DE LOS DATOS

cendió a 122.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, advierte de que hay que ser prudentes en el análisis de los datos del primer trimestre del año y no avanzar conclusiones hasta comprobar si la disminución de las denuncias (de un 1,17 %) y víctimas (de un 3,28 %) responde a un hecho aislado o al inicio de una tendencia a la baja en las cifras

Añade, en este sentido, que no deben sacarse conclusiones precipitadas pues existen dos posibles causas que requerirían de actuaciones diferentes: podría tratarse de una disminución de los casos de violencia machista, situación ante la que cabría mostrarse optimistas pero sin bajar la guardia y sin dejar de invertir y de desarrollar medidas de prevención, de atención integral a las víctimas y de persecución del delito por las Fuerzas de Seguridad del Estado y por la Justicia

«Y podría tratarse también», añaden fuentes del CGPJ «de una reducción de las denuncias, circunstancia muy preocupante que requeriría un análisis en profundidad de sus causas y la puesta en marcha de nuevas medidas que contribuyeran a aumentar la confianza de las víctimas en las instituciones, poniendo de manifiesto la importancia de la denuncia como único medio para evitar la impunidad de los maltratadores y para dotar de mayor protección a las mujeres y a sus hijos e hijas».

Carmona destaca que, pese a la reducción de las denuncias, los procesos de separación que ingresan en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer han aumentado un 9,4 % con respecto al año anterior. Un dato significativo en la medida en que es un hecho comprobado que el simple anuncio de la voluntad de separarse del maltratador, «es uno de los principales factores de riesgo para la vida de la víctima y sus hijos». Por su parte, la disminución de los procedimientos penales apenas ha alcanzado el 1%.

La presidenta del Observatorio destaca también el dato de las víctimas que se acogieron a la dispensa del deber de declarar contra su agresor. Fueron 4.014, casi una de cada diez víctimas, lo que ha supuesto un descenso del 16,44 % respecto a 2023. Para Carmona se trata de un dato importante puesto que la declaración de la víctima es, en muchos casos, el único elemento de prueba que permite avanzar en el esclarecimiento de unos hechos delictivos que con enorme frecuencia ocurren sin terceras personas como testigos.

«La renuncia a la dispensa – señala- evita la impunidad». Otro dato relevante para Carmona es el aumento, en un 17,5%, del número de menores de edad juzgados por violencia de género, un dato representativo del incremento que se observa en los últimos años de este tipo de delitos entre los más jóvenes.

#### **MENORES CONDENADOS**

También muy elevado ha sido el porcentaje de menores condenados, que en el primer trimestre del año ha alcanzado el 91,49 % de los enjuiciados. Por este motivo, la presidenta del Observatorio insiste en recordar a todas las instituciones con competencias en materia de educación y, en general, a toda la sociedad la importancia de educar en valores como la igualdad y el respeto desde edades muy tempranas. Y pide la colaboración de los centros educativos en la detección de posibles situaciones de violencia machista entre el alumnado. La contribución de estos profesionales resulta fundamental, aseguró la responsable del Observatorio.



















## CLAVES DE FUTURO: ENERGÍA, VIVIENDA Y JO

Pablo Lago, director de El Mundo de Castilla y León, Ricardo Fortuoso, director de la linea de Negocio de Energía y de Relaciones Institucionales en WSP, María Pardo, directora general de Vivienda de la Junta, Sergio Walter Martínez Nieto, socio fundador de AWA-A, y Gonzalo Jolín, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Castilla y León. PHOTOGENIC

## Profesionales del sector piden regular el mercado de la vivienda para evitar «precios excesivos»

La Junta apuesta por edificios que reduzcan la contaminación para mejorar la eficiencia energética: «Somos líderes en España en redes de calor» / Arquitectos y promotores inmobiliarios apuestan por un «consumo bajo»

#### JOSÉ JAVIER ÁLAMO VALLADOLID

El acceso a la vivienda, las ayudas de la administración para la compra o el alquiler, las dificultades que encuentran los jóvenes a la hora de buscar el dinero y las respuestas que encuentran, así como la necesidad de disponer de casas eficientes y sostenibles, fueron abordados ayer en el Club de Prensa El Mundo. Claves de futuro: energía, viviendas y jóvenes fueron abordadas por Gonzalo Jolín, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Castilla y León (Aspricyl), Sergio Walter Martínez Nieto, doctor arquitecto y socio fundador de AWA-A, Ricardo Fortuoso, director de la Línea de Negocio de Energía y director de Relaciones Institucionales en WSP Spain, y María Pardo, directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta. El debate fue moderado por Pablo Lago, director de El Mundo de Castilla y León.

La búsqueda de una vivienda se

convierte en el principal objetivo de los jóvenes. Son multitud quienes permanecen en el hogar familiar durante muchos años al no contar con el dinero suficiente para comprar un piso, o alquilarlo. Retrasan la salida de la casa de sus padres porque después de hacer cuentas comprueban que les resulta necesario seguir trabajando mucho tiempo más para hacer frente a la hipoteca.

El acceso a la vivienda constituye uno de los pasos más importantes en la vida de los jóvenes. Si complicado les resultó encontrar un puesto de trabajo, disponer de una vivienda propia es casi imposible. Los participantes en el Club de Prensa de El Mundo también debatieron sobre las ayudas de la administración y el elevado coste que supone a los jóvenes ya que son muchos los trámites y los gastos se encarecen.

El problema que existe entre la juventud en las capitales de provincia de Castilla y León se acentúa en el medio rural. La despoblación es una de las grandes preocupaciones de quienes están al frente de las instituciones de la Comunidad. Un joven que viva en la actualidad con sus padres tendrá muy complicado iniciar un proyecto de vida en su municipio si no dispone del dinero necesario para la compra o el alquiler de un piso.

Los cambios en la normativa europea contemplan numerosas reformas en los edificios y de eso no se libran las viviendas. El Club de Prensa de El Mundo abordó por ello también los cambios que se llevarán a cabo en Castilla y León.

La directora general de Vivienda, Arquitectura y Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta indicó que las actuaciones que lleva a cabo el Gobierno regional están bien estudiadas y tienen dos claros objetivos, por una parte ayudar a los jóvenes a la adquisición o el alquiler y establecer un camino que reduzca la contaminación: «Los pilares son los jóvenes, necesitan la ayuda de

los poderes públicos. En la acción de la Junta, la preocupación son las personas, Nuestro objetivo es reducir la contaminación al medio ambiente y no de forma aislada. Tenemos una hoja de ruta», señaló.

La atención no sólo se centra en las capitales de provincia, sino también en el medio rural. En el Ejecutivo regional tienen muy en cuenta los problemas de despoblación y son conscientes de que los jóvenes que vean dificultades para disponer de una vivienda propia se irán a otros comunidades autónomas.

En el caso de la sostenibilidad, María Pardo destacó la firme apuesta de la Junta por las redes de calor. «Somos líderes en España para establecer medidas a coste cero con el fin de mejorar la calificación energética y pagar menos factura».

El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Castilla y Leon (Aspricyl), Gonzalo Jolín, se refirió a la importancia que tiene el hecho de que no se repita la crisis de hace 15 años y puso especial hincapié en cuidar el mercado para que los jóvenes no tengan que pagar precios muy elevados a la hora de comprar o alquilar una vivienda. Con ello se refirió al riesgo de que los precios sean «excesivos» si los inversores y los fondos adquieren viviendas para luego alquilarlas. «Es importante que el mercado se regule», señaló Jolín.

Sergio Walter Martínez Nieto, doctor arquitecto y socio fundador de AWA-A, habló de la importancia de tener viviendas «más atractivas» y disponer de «otras formas de vida». «Hay que ofrecer lugares de vida que revitalicen las zonas». También habló del consumo de energía en las viviendas y señaló que los jóvenes y cualquier persona en general que acceda a la vivienda tenga un consumo bajo y también confort».

En ocasiones es necesario hacer reformas y puede darse el caso de que acceder a una casa ya construida resulte más caro que comprarla nueva. En el Club de Prensa de El







Mundo se planteó que a veces «es más caro rehabilitar que hacer una casa», como indicó Martínez.

ÓVENES

El director de la Línea de Negocio de Energía y director de Relaciones Institucionales en WSP Spain, Ricardo Fortuoso, destacó la importancia de que los pisos sean más económicos. «Nuestro trabajo está más enfocado a la tecnología y al diseño en el sector industrial. El consumo en los edificios genera ahorros en el ciclo de vida». En este sentido, Fortuoso apuntó a la energía fotovoltaica, la aerotermia y la geotermia.

Los participantes en el Club de Prensa de El Mundo abordaron también las medidas fiscales a la hora de hacer frente a la vivienda. «Tiene que haber más viviendas para los jóvenes y hay que mejorar la eficiencia energética», dijo María Pardo. «No hay que tener miedo, hay que seguir avanzando. Lo que no se puede hacer es retroceder», señaló Sergio Walter Martínez, quien habló también de la necesidad de adquirir compromisos que permitan «cero consumo y cero emisiones». Por su parte, Gonzalo Jolín habló de la subida del Iva, que pasó del 4 al 10, lo que contribuyó a encarecer el precio de la vivienda. Ricardo Fortuoso insistió en la importancia del diseño en la industria «sin perder confort» y se refirió al hecho de que las viviendas sean más sostenibles y más descarbonizadas».

MARÍA PARDO DIRECTORA GENERAL DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA DE LA JUNTA

## «Tenemos marcada una hoja de ruta para la venta y el alquiler»

J. J. Á. VALLADOLID

La directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta, María Pardo, destacó el apoyo del Gobierno regional para facilitar a los jóvenes el acceso a una casa, «Los pilares son los jóvenes, que necesitan ayuda de los poderes pú-

blicos para tener acceso a la vivienda. El trabajo que realiza la Junta no es de forma aislada, tenemos marcada una hoja de ruta para el alquiler y la venta, también en el medio rural. Somos líderes en España en redes de calor para tener viviendas eficientes energéticamente», indicó.

Pardo habló también de las gestiones realizadas por la Junta para comprar viviendas a la Sareb, que posteriormente salgan al mercado para la compra o alquiler. «Tenemos una línea de adquisición pero muchos de estos pisos no son habitables. Quienes estén interesados en disponer de una vivienda lo tienen difícilmente asumible si no cuentan con el apoyo de la administración», añadió.

La directora general de Vivienda se refirió también a las actuaciones del Ejecutivo regional con Somacyl en el programa de viviendas colaborativas y destacó la importancia de la agilidad a la hora de formalizar los trámites. «Hay que eliminar las trabas. En ocasiones nos vemos desbordados por los trámites, tenemos que acercarnos más a lo que nos demandan. Europa exige agilidad y en Castilla y León pensamos en los jóvenes y hacemos el trabajo en tiempo récord», añadió.

El Ejecutivo regional contempla, además de las ayudas para la compra y alquiler de viviendas, unas medidas que facilitan entrar a residir en una casa en Castilla y León y aunque son varias las franjas de edad de las personas que ahorran para disponer una vivienda, Pardo insistió en el apoyo a los jóvenes. «Tiene que haber más viviendas para los jóvenes y es necesario mejorar la eficiencia energética». «Reaccionaremos solos si no somos acompañados», indicó en referencia a la ayuda a jóvenes.

**GONZALO JOLÍN PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE** PROMOTORES INMOBILIARIOS CASTILLA Y LEÓN

### «La política de ayudas de la Junta para el acceso a la vivienda es la correcta»

J. J. Á. VALLADOLID

El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Castilla y León (Aspricyl), Gonzalo Jolín, considera fundamental que los interesados en la adquisición o alquiler de una vivienda no se encuentren con problemas que puedan poner los inversores y los fondos que compren los pisos para su posterior venta o alquiler. «El mercado debe regularse, que no haya precios excesivos. Y es importante la colaboración del sector privado». Jolín hizo hincapié al referirse a los movimiento del mercado y al problema que pueden encontrarse ya que si se reduce la oferta los precios suben. «Hay que establecer medidas de ayuda y la política de la Junta es la correcta».

En el Club de Prensa de El Mundo también se trató el incremento de los costes a la hora de conocer el precio de una vivienda. En este sentido, Jolín resaltó la necesidad de mejorar los procesos para afrontar el iva y los impuestos. Uno de los aspectos que se abordó en el Club de Prensa de El Mundo fue la

eficiencia energética de las viviendas. En este sentido, Jolín señaló que es «primordial». «Tener la etiqueta A genera más confianza». Son varios los aspectos a tener en cuenta para entrar a vivir en un piso que reúna las mayores garantías posibles y Jolín habló también del ahorro que pueden conseguir los inquilinos a través de la climatización en las casas. Ha habido cambios en la normativa y el presidente de Aspricyl se refirió a la importancia que tienen el colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros para poder contar con «viviendas muy buenas».

A la hora de negociar la compra o alquiler de un piso hay que valorar muchos aspectos y en este sentido Jolín habló del «equilibrio entre la oferta y la demanda». «El mercado es muy cambiante y el encorsamiento es nefasto. El mercado nos pide flexibilidad». El presidente de Aspricyl se refirió también a la «falta de suelo», un aspecto que resulta fundamental a la hora de valorar las dificultades para tener acceso a la vivienda».

RICARDO FORTUOSO DIRECTOR DE NEGOCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES EN WSP SPAIN

## «La descarbonización aporta ahorro y mejora edificios y viviendas»

de Energía y Director de Relaciones Institucionales en WSP Spain, Ricardo Fortuoso, planteó un tra-

El director de la Línea de Negocio

J. J. Á. VALLADOLID

bajo bien encaminado con el fin de que la compra o el alquiler de una vivienda «sea más econónimo». «Nuestro trabajo va más enfocado a la tecnología y al diseño del sector industrial». Fortuoso se refirió a las actuaciones que se llevan a cabo para disponer de viviendas que dispongan de la mayor calidad posible y en este sentido habló de la energía eólica y de las re-

Fortuoso resaltó el trabajo de Somacyl, «pionero europeo», y fue más allá en su análisis al señalar que también resulta importante la limpieza de los montes.

des de calor.

Un trabajo metódico sirve para mejorar la eficiencia de las casas y el director de la Línea de Negocio de Energía y director de Relaciones Institucionales en WSP Spain puso especial hincapié en las actuaciones para ahorrar dinero. «El consumo de los edificios genera ahorros en el ciclo de vida». Fortuoso abordó la importancia que tiene la energía fotovoltaica, la aerotermia y la geotermia. «Hay que atraer talento y conseguir que el sector se modernice. La descarbonización de los edificios y de las viviendas aporta ahorro y contribuye a su mejora».

Las buenas actuaciones por parte de quienes tienen la responsabilidad de mejorar la calidad de las viviendas va en beneficio de los compradores y Fortuoso se refirió al valor que tiene disponer de una red de calor y concedió una gran importancia al trabajo que se desempeña para contar con «viviendas más sostenibles y descarbonizadas», dijo.

Las viviendas eficientes energéticamente ayudan a la descarbonización, aspecto en el que Europa insiste para contar con edificios y viviendas sostenibles, y Fortuoso destacó la importancia de disponer de redes de calor, al tiempo que puso en valor la necesidad de que haya «flexibilidad» por parte de la administración.

**SERGIO WALTER MARTÍNEZ NIETO** DOCTOR ARQUITECTO Y SOCIO FUNDADOR DE AWA-A

## «Hay veces que es más caro rehabilitar una vivienda que hacerla»

J. J. Á. VALLADOLID Sergio Walter Martínez Nieto, doc-

tor arquitecto y socio fundador de AWA-A, comenzó su intervención en el Club de Prensa de El Mundo destacando la importancia de tener «viviendas más atractivas y revitalizar zonas». El trabajo que desempeña en los proyectos de Somacyl permite dar respuesta a los aspectos «sociales y económicos».

El acceso a la vivienda puede retrasarse si la persona que quiere entrar a vivir considera necesario realizar algún tipo de obra. «Es más caro rehabilitar una vivienda que hacerla nueva. La normativa de Castilla y León es obsoleta. En el caso de las normativas medioambientales se necesita un sistema nuevo, hay que solventarlo y dar un marco nuevo para actualizarlo», señaló Sergio Walter Martínez.

En el transcurso del Club de Prensa de El Mundo, el socio fundador de AWA-A se preguntó ¿qué buscan los jóvenes? para indicar a continuación que no resulta sencillo acceder a una vivienda. «El alquiler de un piso puede costar 800 euros y el suelo es de 1.000». Estas cifras resumen a la perfección lo que cuesta tener una vivienda.

Cuando llega el momento de hacer cuentas, los interesados en comprar o alquilar un piso deben apurar al máximo la situación económica ya que los gastos pueden dispararse y el banco no financia la licencia, el suelo y el terreno, como dijo Sergio Walter Martínez en una de sus intervenciones.

El acceso a la vivienda resulta unquebradero de cabeza para muchas personas, sobre todo los más jóvenes, y en este sentido el socio fundador de AWA-A se refirió a la importancia de seguir avanzando en todos los ámbitos. «No es bueno el retroceso, avanzar está bien. No hay que tener miedo».

Sergio Walter Martínez abordó también los sistemas de ventilación en las viviendas y se refirió a la protección solar de diseño. «Necesitamos abrir ventanas, ventilar». El socio fundador de AWA-A también dejó claro en sus intervenciones que la gente que no tiene dinero «no pone la calefacción».

## CASTILLA Y LEÓN Club de Prensc





#### CLAVES DE FUTURO: ENERGÍA, **VIVIENDA Y JÓVENES**

**JUAN CARLOS SUÁREZ-OUIÑONES** CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE. VIVIENDA Y ORDENACIÓN

## «Las ayudas al alquiler de Castilla y León llegan a más de 5.000 jóvenes»

#### DIEGO GONZÁLEZ VALLADOLID

Energía, vivienda, jóvenes y, para Juan Carlos Suárez-Quiñones, también medio rural. Cuatro «inputs» definidos por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio como «necesarios para el futuro de Castilla y León» y que suponen cuatro «obsesiones» de la política que ocupa a la Junta.

En el Club de Prensa 'Claves de Futuro: Energía, Vivienda y Jóvenes', organizado por El Mundo - Diario de Castilla y León, Suárez-Quiñones transmitió que el acceso de la vivienda «está siendo ahora mismo una de las primeras preocupaciones de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes y en el medio rural» y que, unido al «riesgo de despoblación por las nuevas dinámicas de la juventud» conlleva que desde el Gobierno autonómico se sobreponga a ambas problemáticas a través de «medidas transversales».

Entre las acciones que nombró el consejero destacó el Plan 'TUYA', que permite a los jóvenes acceder con facilidad a la vivienda por dos ámbitos: compra, por el cual Suárez-Quiñones destacó las ayudas a la personas con menos de 36 años «avalándoles un 17,5% de la hipoteca para que, sumado el 80% que es la garantía del hipotecario del inmueble, el banco pueda dar un 97,5% del préstamo hipotecario»; por medio de la construcción de viviendas, que en la zona rural de Castilla y León ya alcanza la cifra de 500, cuya promoción se nutre de solares cedidos gratuitamente por ayuntamientos a la Junta, lo que permite una nueva edificación «a bajo» precio y «a los jóvenes les descontamos el 20%»; o bien por el acceso al alquiler, ya sea a través de «precios bonificados» a los que pueden acceder los jóvenes en las 1.088 viviendas en régimen cohousing que están siendo construidas y rehabilitadas por la Junta, o a través del alquiler preferente que se fija en la rehabilitación de casas de camineros de Obras Públicas -un total de 133-, de viviendas que están obsoletas o abandonadas en pueblos, o las ubicadas en cuarteles de la Guardia Civil, como el antiguo edificio en en Puente Colgante de Valladolid donde se han rehabilitado 63 viviendas y que en «unas semanas» podrían ser entregadas las llaves a sus nuevos propietarios, , sin olvidar la compra de viviendas a la Sareb y otros particulares. En total, la Junta pondrá «encima de la



El consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones. PHOTOGENIC

5.080 jóvenes se benefician de 12,6 millones en ayudas al alquiler

#### La Junta invertirá en política de vivienda un total de 718 millones

mesa» 1.686 viviendas de alquiler para jóvenes.

«Creemos que son políticas importantes de ayuda al establecimiento de los jóvenes», consideró Suárez-Quiñones, que confirmó que un total de 5.080 menores de 36 años se beneficia de la convocatoria de ayudas al alquiler de viviendas, y que reciben el 60% del precio que paga del alquilery aumenta hasta el 75% en caso de residir en un pueblo de menos de 10.000 habitantes.

Por otro lado, destacó que Castilla y León es «la única autonomía con una fiscalidad diferenciada para el medio rural», pero lamentó que el Gobierno de España «no se sume a las políticas de fomento de la población en el me-

dio rural» pese a sus reclamaciones y el «potencial» de los impuestos estatales. «Nosotros lo hacemos con los nuestros. Y con los nuevos hacemos una serie de bonificaciones en el tramo autonómico del IRPF y una serie de beneficios fiscales que permiten que la rehabilitación o la compra de viviendas por los jóvenes del medio rural tengan bonificaciones, que lo tenga el alquiler de vivienda a jóvenes, que lo tenga el joven que alquila en traslada de esa renta que paga», aseveró.

En total, según detalló el consejero, la Junta invertirá durante la actual legislatura en política de vivienda un total 718 millones de euros, de los cuales 368 millones son fondos de la administración autonómica; 247 millones provienen de la Unión Europea; 99,5 son del Estado y 3,7, de la Diputación. «Es una apuesta muy relevante para la vivienda, especialmente para los jóvenes, y eficiente», precisó, sin olvidarse de cómo a través de la rehabilitación de viviendas se consiguen inmuebles con mejor calificación energética y con mayores reducciones las emisiones de CO<sub>2</sub>.

#### **REDES DE CALOR**

Bajo ese objetivo, Suárez-Quiñones mencionó el aporte de las redes de calor que utilizan biomasa forestal, sobrante en los montes para que se queme menos, y que ya están presentes en diferentes puntos de Castilla y León, mientras en la capital vallisoletana continúan avanzando la de se vertiente oeste «para completar una red de calor integral de Valladolid, que probablemente sea la más grande en España y una de las más grandes de

A través de estos sistemas, según explicó el consejero de Medio Ambiente, se consigue energía que permite reducir la creación de combustibles fósiles y, por tanto, abaratar la factura de las familias en calefacción y en agua caliente, así como mejorar la propia estabilidad de los precios y la reducción de las emisiones de CO<sub>2</sub>. «Y, además, lo hibridaremos con otro tipo de soluciones, como el biometano y redes de autoconsumo eléctrico», añadió.

«Hay un compromiso indudable por la descarbonización», continuó en el cierre su intervención Suárez-Quiñones, ante el compromiso fijado por Europa de reducir en el año 2030 un 55% las emisiones respecto a 1990. «Y eso es una tarea compleja que nos competa a todas las administraciones, a las empresas y la ciudadanía, y desde luego, la Junta de Castilla y León por delante», concluyó.



La concejala de Modernización Administrativa, Silvia Tomillo; el presidente del CES, Enrique Cabero; la consejera-delegada de Edigrup, Adriana Ulibarri; el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona; la diputada de Valladolid, Myriam Martín Frutos; y el delegado de CyL de Iberdrola, Miguel Calvo. PHOTOGENIC

## CASTILLA Y LEÓN

## Castilla y León, la cuarta autonomía con mejores servicios sanitarios

El informe realizado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública señala que Navarra mantiene el liderato, seguida por País Vasco y Asturias

#### VALLADOLID

Castilla y León asciende hasta el cuarto lugar en el Informe sobre los Servicios Sanitarios de las comunidades autónomas', realizado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Navarra mantiene la primera posición en el ránking, con 106 puntos sobre 142 posibles, seguida de cerca por País Vasco (con 105) y de Asturias, que arrebata la tercera posición a Extremadura al alcanzar el centenar de puntos.

Esas serían las cuatro autonomías con mejores servicios sanitarios de todo el país, de acuerdo con el estudio, mientras que Valencia (con 62 puntos sobre un mínimo de 33), Andalucía (con 66), Baleares (77) y Murcia (78) son las que presentan peor balance. Castilla y León es, junto con Canarias, la única que gana tres puestos en el último año, adelantando a Extremadura, Aragón y Galicia respecto a 2023, algo que le ha permitido recuperar la cuarta plaza que ya ocupaba en 2010.

Desde la Federación recalcan que el informe realiza una comparación en la situación de los servicios sanitarios entre ellos, y no una evaluación de si estos son buenos o malos de manera absoluta. De hecho, en un comunicado difundido por Ical aclaran que «el sistema sanitario público ha empeorado globalmente» desde que se llevan a cabo estos estudios, algo que consideran «es una evidencia constatable con los datos empíricos (recursos humanos, dotación, demoras, etc) y con la opinión de la ciudadanía». Por lo tanto, aclaran que «los cambios en el orden de puntuación tienen que ver no con el hecho de que algunas de las comunidades hayan mejorado sino



El consejero de Castilla y León es elegido vicepresidente del Consejo Interterritorial de Sanidad. ICAL

#### VÁZQUEZ CULPA DE LO QUE **OCURRA EN VERANO EN** SANIDAD AL MINISTERIO

El Pleno del Consejo Interterritorial celebrado ayer en el Ministerio de Sanidad finalizó sin «ninguna solución para el

problema de Estado que es la falta de profesionales médicos», según denunció el consejero de Sanidad de Castilla

Vázquez, que ejerció como portavoz de las comunidades del PP a la salida de un reunión que, en sus palabras, «ha sido un mero instrumento en el que se ha ocultado la ministra para no afrontar el verdadero problema que tiene el

y León, Alejandro

Sistema Nacional de salud que es la falta de profesionales».

Vázquez fue elegido vicepresidente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a propuesta de las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

grave crisis de la Atención Primaria, que «continúa con esperas intolerables, con recursos insuficientes, y con graves problemas que hacen muy difícil que pueda ser el eje vertebrador

#### Tumban la iniciativa del **PSOE** sobre la asistencia en verano

#### VALLADOLID

Las Cortes desestimaron una proposición no de ley presentada por el PSOE que pedía, en síntesis, garantizar la asistencia sanitaria en verano, principalmente en el medio rural, la presencia, al menos de dos días a la semana, de un pediatra, y crear tres facultades de medicina en León, Burgos y Soria, competencias «exclusivas» de la Junta, según precisó su proponente, el portavoz socialista, Luis Tudanca, quien se encargó de desgranar la propuesta, que se votó por separado por petición de Francisco Igea y Pedro Pascual.

La votación se dividió en tres puntos, todos ellos rechazados con los votos en contra de PP y Vox. Además, el apartado que solicitaba las nuevas facultades también contó con la posición contraria de Igea y Pascual, mientras que fueron apoyadas por los grupos socialista, UPL-Soria Yayel procurador Pablo Fernández (Podemos).

«Uno no sabe ya como explicarle a Mañueco la importancia de la sanidady que rectifique sobre una gestión que está siendo perjudicial para esta tierra», arrancó Tudanca, quien comparó la sanidad regional con las novelas de investigación que, admitió, leía de niño. Así, habló del «misterioso caso del consejero ausente», en referencia a Alejandro Vázquez, que hoy se encuentra en el Consejo Interterritorial de Sanidad, pero al que reprochó que «nos advierte, avisa yalerta de que habrá un verano catastrófico y cierre de camas y personal». «Uno se pregunta si es consejero o tertuliano porque es el competente para resolverlo», recordó.

#### con que han empeorado menos que las otras». También señalan que «una buena situación relativa puede encu-

brir muy serios problemas en parte del

territorio de esa autonomía, porque no

se analizan las desigualdades in-

tracomunitarias, que existen y hay motivos para pensar que son importantes, pero sobre las que no existen datos públicos suficientes para hacer evaluaciones». En ese sentido, explican que tras la pandemia se produjo una

del sistema sanitario».

## Redondo culpa a la Junta del retraso en los centros para víctimas de violencia sexual

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, culpó a la Junta de Castilla y León del retraso en la puesta en marcha de los centros de crisis para la atención integral a víctimas de la violencia sexual, que cuentan con fondos europeos, lo que se traduce, dijo, en incumplir con las mujeres de Castilla y León.

Aclaró que siete de los concursos para estos puntos se han quedado desiertos, salvo Valladolid y Burgos, y no entiende que se quiera que «las mujeres de la Comunidad sean de segunda».

Con motivo de su participación en entrega de premios del 'Concurso literario y artístico 8M', Redondo trasladó que «no se está toman-

do en cuenta este problema«, la «tónica vivida» en esta legislatura, donde el PP y Vox «están alejando la igualdad de todas sus políticas, porque no creen en la igual-

De igual forma, apuntó que este motivo se vincula a la «extremada complejidad y exigencia de los concursos», por lo que en el caso de que no se flexibilicen «seguirán desiertos«, y estos asuntos «se saben perfectamente en la administración y más cuando se lleva gobernando 37 años».

«Si no se han sacado los concursos como se debiera para ser atractivos y ser cubiertos con propuestas interesantes es una responsabilidad de la consejera de Familia, Isabel Blanco, y del equipo de Alfonso Fernández Mañueco». Es más, recordó que en una reunión que mantuvo con su homóloga en el Gobierno autonómico hace unos meses obtuvo la confirmación de que en julio estaría abierta la práctica totalidad, pero «salvo el de Valladolid y Burgos, los demás tienen un importante retraso».

«Hay que pedir a la Junta que haga un esfuerzo, ya que no podemos tener ciudadanas de primera y segunda en la Comunidad ni con el resto de España. Se trata de una responsabilidad de un partido político que gobierna en Castilla y León 37 años, por lo que no hay excusa, dado que es una competencia de la Junta y están incumplien-



La ministra junto al delegado del Gobierno en Castilla y León. ICAL

do con las mujeres de esta tierra», afirmó. La ministra reconoció que en su recorrido por España ya hay provincias donde estos centros están abiertos, como ocurre con el de

Pamplona, que cuenta con «recursos de última generación muy adaptados a las necesidades actuales de las mujeres en el territorio», re-

### **DEPORTES**

# Patricio de Pedro, nuevo presidente del Numancia

**FÚTBOL.** El empresario soriano sustituye en el cargo a Santiago Morales / Contará con la colaboración de su socio Javier Jiménez Omeñaca / Eduardo Rubio informa en una carta a la afición que abandona la entidad

#### JON ANDER URIARTE SORIA

El proceso de reflexión iniciado en el seno del C.D. Numancia hace unos días tras lograrse el objetivo del ascenso a Segunda Federación se precipitó en la tarde de ayer y afectó a la directiva de la entidad. A media tarde, la entidad rojilla informaba en un comunicado que el empresario soriano del transporte, Patricio de Pedro Valverde, es el nuevo presidente del club en sustitución de Santiago Morales. Dicho comunicado explicaba que contará con la colaboración de sus socio, Javier Jiménez Omeñaca. En este sentido, cabe recordar que el Grupo DPM (De Pedro Molinero) de logística son en estos momentos los únicos accionistas sorianos del club. Por otra parte, y unos minutos antes en un comunicado anunciado por el Club, el hasta ahora vicepresidente y director general del C.D. Numancia, Eduardo Rubio, anunciaba en una carta escrita a la afición que no seguirá ejerciendo sus funciones en la entidad numantina. Con estos cambios, el C.D. Numancia abre una nueva etapa que todo el mundo desea, sea fructífera.

El club rojillo emitía en la tarde de ayer un comunicado en el que informaba de los acuerdos adoptados en Junta Directiva, unos acuerdo que afectaban a la dirección del club: «El Consejo de Administración del Club Deportivo Numancia de Soria, S.A.D., en la reunión celebrada el pasado miércoles día 12 de junio, aceptó el deseo de Don Santiago Morales Escobar de dar un paso a un lado y dejar la Presidencia del Club, procediendo

al nombramiento, como nuevo Presidente del Club Deportivo Numancia de Soria, S.A.D., de Don Patricio de Pedro Valverde, como representante de FOOTBALL NEWCO 18, S.L.'.

«De esta forma, la gestión y dirección del Club Deportivo Numancia de Soria, S.A.D. será asumida desde ahora por Don Patricio de Pedro Valverde, que contará con la inestimable colaboración de su socio Don Javier Jiménez Omeñaca y con el apoyo y la experiencia del resto de los miembros del Consejo de Administración, en particular, de Don Santiago Morales Escobar, anterior Presidente, así como con el apoyo de todos los socios del principal accionista del CLUB, confiando que estos cambios y otros que próximamente se anunciarán tengan el éxito que todos los numantinos esperan", añadía el comunicado emitido por la entidad.

Previamente a esta comunicado, el C.D. Numancia publicaba una carta abierta de Edu Rubio a la afición, una carta en la que se reflejan un profundo sentimiento por la entidad en la que lleva tantos años. En la misma admite que la temporada 23-24 no ha salido bien y «no ha sido por desidia ni por dejadez», o «por falta de horas de esforzado trabajo», reconociendo estar «desgastado». «Aunque no creo ser el problema, lo que sé es que no quiero serlo. Si dar un paso a un lado significa contribuir a la consecución del objetivo del Numancia, lo hago de frente y con certeza», señala la carta abierta por el directivo.

En la carta abierta a la afición ro-



Patricio de Pedro es el nuevo presidente del C.D. Numancia. HDS

jilla, Edu Rubio apunta que el objetivo marcado al comienzo de temporada se esfumó «de la forma más cruel». «La plantilla, confeccionada con acierto por nuestra dirección deportiva el pasado verano y valorada positivamente por todos, no pudo conseguir el objetivo por muchos motivos, como lesiones inoportunas, puntos perdidos ante rivales, sobre el papel, menos importantes o una auto presión excesiva que en

momentos no nos hizo ningún bien. Pero esta carta no va de excusas, ni justificaciones. Es una carta que escribo con dolor de corazón, pero convencido que es por el bien de todos», añade el directivo.

En esa carta, Edu Rubio apunta que hace tres años decidió emprender «esta gran aventura», decisión adoptada tras el apoyo y los ánimos de un gran equipo de trabajo que «me arropó», para liderar un proyecto que «a mi parecer, necesita mucho corazón y mucho amor, independientemente del trabajo». «No ha habido un solo día de arrepentimiento en esta decisión, a pesar de que ha habido momento muy duros», añade la carta en la que Rubio admite estar orgulloso y agradecido al grupo de profesionales que trabaja para la entidad.

Rubio explica que el Numancia, pese a las dificultades, es un club «sólido», que puede afrontar el futuro «con optimismo», explicando que en estos años se han maximizado los ingresos (patrocinio, abonados y merchandising), avances que carecen de relevancia sin «sin un rendimiento deportivo positivo». «El objetivo era ascender a Primera RFEF y debo admitir que no hemos podido dar la felicidad a una afición como la nuestra, la rojilla, que tanto merece una alegría», añade.

En la misiva a la afición Eduardo Rubio muestra su convencimiento en que el proyecto deportivo del Numancia terminará dando sus frutos por lo que exhorta a «seguir apoyando al Numancia, cada uno desde su lugar». Tras explicar que da un paso a un lado, «de frente y con certeza», Rubio explica que la entidad está bien profesionalizada, «con gente adecuada que, por encima de todos y de todo, respeta y ama al Numancia». «Quiero desear todos los éxitos y toda la suerte a la afición y a todos, en especial a mi equipo de trabajo, a mi familia y al grupo inversor, porque su suerte será la del Numancia», concluye la carta.

#### **VOLEIBOL**

#### CARLOS MONTERO, NUEVO FICHAJE DEL GRUPO HERCE

SORIA.-El Grupo Herce se ha hecho con los servicios del receptor español Carlos Montero para la temporada 24-25. El último refuerzo del equipo celeste tiene 18 años y mide 2,03 metros, destacando por su polivalencia ya que puede actuar también como opuesto. Montero es otro joven talento procedente de la concentración permanente de la Federación Española de Voleibol en Palencia y durante la campaña 23-24 disputó 18 encuentros en Superliga 2 en lo que afrontó 40 parciales.

#### VOLEIBOL

#### EXCELENTE INICIO DE SPORTING Y RÍO DUERO EN EL NACIONAL ALEVÍN

SORIA.— Los alevines del C.V. Río Duero y C.V. Sporting Santo Domingo tuvieron un magnífico comienzo en el Campeonato de España alevín que se disputa en Valladolid. En el Nacional Masculino, tanto Sporting como Río Duero lucharán hoy por los puestos que van del 1 al 16 ante Elioroca y y CID Jovellanos respectivamente al hacer ayer una gran primera fase. En el Nacional femenino el Sporting hará otro tanto al ser primero de su grupo y se enfrentará a Academia.

#### BALONMANO

#### DANI VALLEJO RENUEVA CON EL BM SORIA

SORIA.—El Club Balonmano Soria sigue trabajando en la plantilla de la próxima temporada. El club amarillo ha renovado a Dani Vallejo para el curso 24-25 por lo que el jugador navarro cumplirá su octava temporada de amarillo. Con la continuidad del extremo izquierdo, el club amarillo perfila el grupo de trabajo que tendrá bajo su mando Oriol Castellarnau. Durante siete temporadas, Vallejo ha demostrado una grandísima capacidad trabajo y despliegue físico en los encuentros.

#### BALONCESTO

#### EL CSB DISPUTA EL I TORNEO CIUDAD DE LAS ROZAS

SORIA.-Los cadetes del CSB Caja Rural de Soria Ay los infantiles del CSB Codesian participarán este fin de semana en el I Torneo Ciudad de Las Rozas, organizado en esta localidad madrileña por el Club Baloncesto Las Rozas. El equipo cadete se mide hoy, dentro del GrupoB, al Club Baloncesto Las Rozas By al Next Hoops. Por su parte, los infantiles, brillante campeón de la Copa de Castilla y León, se miden a A.D. Fontiñas de Santiago de Compostela (La Coruña) y el C.B. Las Rozas. La rondas finales tienen lugar el domingo.

#### **ATLETISMO**

#### DAVID JOSÉ PINEDA, MÍNIMA PARALÍMPICA

SORIA.-El velocista del Club Atletismo Numantino, David José Pineda, ha logrado la mínima olímpica paras los Juegos Paralímpicos de París así como el récord de Europa T20 en la distancia de 400 metros durante una prueba disputada en la capital francesa. El atleta soriano cruzó la línea de meta con un tiempo de 47.03, lo que supone nuevo récord de Europa y mínima para la Olimpiada Paralímpica. El segundo clasificado en esa prueba fue el francés Antoine Kouakou con un tiempo de 47.32.

#### CINE Y TV

## **CARTELERA**



| CINES LARA DEL 14 AL 16 DE JUNIO                                        |          |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|
|                                                                         | SESIONES |       |       |
| SALA 1 -AMIGOS IMAGINARIOS<br>-EL REINO DEL PLANETA DE LOS SIMIOS       | 18.00    | 20.30 |       |
| SALA 2 -VIDAS PERFECTAS                                                 | 18.00    | 20.30 | 22.35 |
| SALA 3 -CAMPEÓN<br>-HIT MAN. ASESINO POR CASUALIDAD                     | 18.00    | 20.15 | 22.35 |
| SALA 4 -BAD BOYS. RIDE OR DIE                                           | 18.00    | 20.15 | 22.35 |
| SALA 5 -ARTHUR<br>-FURIOSA: DE LA SAGA MAD MAX                          | 18.00    | 20.30 |       |
| SALA 6 -GARFIELD. LA PELÍCULA<br>-LOS VIGILANTES                        | 18.00    | 20.15 | 22.35 |
| SALA 7 -BACK TO BLACK<br>-UN AÑO DIFÍCIL<br>-EL EXORCISMO DE GEORGETOWN | 17.45    | 20.15 | 22.35 |
| SALA 8 -LA ÚLTIMA SESIÓN DE FREUD                                       | 17.45    | 20.15 | 22.35 |

Martes cerrado por descanso de persona Miércoles en los cines Lara Programa Cine Sénior para que los mayores de 65 años puedan ir al cine por 2 euros.



#### CAMP3ÓN

Paises Bajos 2022. Dirección. Camiel Schouwenaar. Reparto. Maik Cillekens, Anouar Kasmi, Kailani Busker, Walid Benmbarek, Maartie van de Wetering. **Sinopsis.** Dos amigos, Dylan y Youssef, tienen el sueño de convertirse en futbolistas. Cuando Dylan queda paralizado tras un accidente, su padre v ex-entrenador quiere que acepte su discapacidad, pero él está decidido a volver a jugar al



#### **UN AÑO DIFÍCIL**

Francia 2023. Dirección. Olivier Nakache, Eric Toledano. Reparto. Pio Marmai, Noémie Merlant, Jonathan Cohen, Mathieu Amalric. Sinopsis. Albert y Bruno son dos buscavidas endeudados hasta el cuello. Al conocer a un grupo de activistas, los dos ven una oportunidad para beneficiarse de su idealismo e incluso ganar algo de dinero. Sin embargo, cuando ambos se sientan atraídos por una joven que busca cambiar el mundo, sus vidas se pondrán patas arriba.

**N6:00** Infocomerciales 07:10 Cuentos en la bruma **08:05** Piedra sobre piedra

09:10 Todos los días

10:40 Un paseo por CyL 11:30 Con la música a todas partes

13:00 Escápate de viaje 13:50 Flash empresas

13:55 Lo mejor de Parques Naturales 14:30 CyLTV Noticias

**15:10** El tiempo **15:25** Grana v oro

16:30 Lo mejor de Escápate de Viaje 17:00 El Correvuela

18:00 Cine. Legal Action. 2018. Director: Brent

Christy
19:40 Nuestras Cortes

20:00 CvLTV Noticias

**20:40** El tiempo

20:54 Nuestras Cortes 21:05 Espacio Abierto

22:00 Cine. Problemas en el paraíso. 1989.

23:40 Cine. Un abismo en el corazón. 2010.

Director: Gregg Champion

Ol:10 Agro en acción Ol:40 Infocomerciales

#### **CINES MERCADO**

#### Sábado, 15 de junio

SALA 1 - THE ARTIC CONVOY

- SYLVANIAN FAMILIES LA PELÍCULA: EL REGALO DE FREYA

- EX-MARIDOS (VOSE)

**SALA 2 - PANDILLA AL RESCATE** - TATAMI

- GREEN BORDER (VOSE)

## Domingo, 16 de junio

- THE ARTIC CONVOY (VOSE)

- TATAMI (VOSE)

#### **SESIONES**

12.00 19.15

17.30 21 15

12.30 18.00 20.00

#### **SESIONES**

SALA 1 - EX-MARIDOS 12.00 21.15 - PANDILLA AL RESCATE 19 15

SALA 2 - SYLVANIAN FAMILIES LA PELÍCULA: EL REGALO DE FREYA 12.30 18.00 - GREEN BORDER

**EX MARIDOS** 

#### **EX-MARIDOS**

Estados Unidos-Mexico, 2024. Dirección, Noah Pritzker. Reparto. Griffin Dunne, James Norton, Miles Heizer, Rosanna Arquette, Eisa Davis, **Sinopsis.** Los padres de Peter se divorciaron tras 65 años juntos: su mujer le abandonó después de 35 y sus hijos, Nick y Mickey, tienen su propia vida. Cuando Peter vuela a Tulum v se cuela en la despedida de soltero de Nick, se da cuenta de que no es el único que está en crisis



#### **PANDILLA AL RESCATE**

Francia. 2024. **Dirección.** Laurent Bru, Yannick Moulin, Benoît Somville, Animación, Sinopsis. Un misterioso supervillano ha cubierto la selva con una espuma rosa que explota al contacto con el agua v...; queda menos de un mes para la estación de Iluvias! La Pandilla de la selva es llamada al rescate, ¡empieza la carrera! Nuestros héroes, a los que se unirán nuevos aliados, viajarán por todo el mundo en busca de un antídoto.

#### CyL 7

07:40 Todos los días.

09:00 Momonsters.

09:20 Shadownsters.

09:30 Ruy, el pequeño Cid

10:00 Clap.

10:25 Mundo natural

10:50 Naturaleza viva.

II:45 Espacio Abierto. 12:40 Grana y oro.

13:50 Diagnóstico

14:30 Cyl TV Noticias Fin de semana L

15:10 El Tiempo Fin de semana.

15:20 Agro en acción

15:55 Cineolé: Capullito de alhelí, 1986 - Mariano Ozores

17:15 Ideas Mágicas.

18:10 Qué pasó aquí.

19:00 Hecho en CyL.

20:00 CyLTV Noticias Fin de semana 2.

20:40 El Tiempo Fin de semana.

20:50 El arcón.

21:40 Con la música a todas partes.

23:15 Con la música a todas partes.

00:40 CyLTV Noticias Fin de semana 2

(Redifusión), Con Pedro Pablo Doña Ol:10 El Tiempo Fin de semana

Ol:20 El arcón.

## CARLOS CUESTA



## DALE VIDA A TU TEJADO

#### Aprovecha los descuentos del VERANO...

- Limpieza, retejados y mantenimiento.
- Onduline bajo teja y termina con tus GOTERAS.
- Impermeabilizaciones de terrazas y fachadas.
- Estructuras de madera.
- Panel sandwich

Presupuesto y desplazamiento a pueblos gratis. Todas las comarcas.





## HERALDO DIARIO DE SORIA

SÁBADO 15 DE JUNIO DE 2024

Redacción, Administración y Publicidad: C/ Morales Contreras, 2. Soria. 42003

### PAISANAJE JESSICA PASCUAL



**INSTAGRAMER.** Ella es Jessica Pascual y miles de seguidores conocen los productos y los parajes sorianos desde sus redes sociales, donde cuenta su vida diaria con un toque de humor y con la naturalidad y personalidad que la caracterizan.

RAQUEL FERNÁNDEZ PINARES

Jessica Pascual es una de las Instagramers sorianas con mayor repercusión en estos últimos años y buena cuenta de ello lo avalan sus 107.000 seguidores en esta red social y las más de 120.000 en Tik Tok, llegando a una audiencia de más 300.000 seguidores con todas sus

Pero esta joven de 35 años, natural de El Burgo de Osma y con raíces pinariegas en Vadillo, comenzó en el mundo de las redes sociales sin esperar este éxito y sin saber que se convertiría en una embajadora de Soria y de sus productos. Ahora, cuatro años después del comienzo de esta aventura que

la ha llevado a ser toda una influencer, reconoce estar disfrutando en este mundo de las nuevas tecnologías que avanza a pasos de gi-

Todo comenzó cuando se propuso compartir su vida diaria, sus planes, sus aventuras... Todo ello ligado con un toque de humor y una potente personalidad que llevaron a Jessica a conseguir la clave para llegar al público. «Jessi.pt es mi cuenta de Instagram personal, no la usaba y hace cuatro años empecé a compartir mi día a día, lo que hacía con mis amigos el fin de semana... A ellos les debo mucho. A la gente le gusta ver los planes que tenemos, festivales, hoteles, senderismo, restaurantes. Hasta quedar para tomar un café en el bar del barrio», explica Jessica.

Vive desde los diez años en El Burgo de Osma y este municipio y toda la provincia en general son protagonistas indiscutibles de sus vídeos. Asegura que ayudará a su provincia siempre que pueda, «porque sé que muchas familias viven del turismo y por eso siempre lo recomiendo. Nombro la provincia v disfruto recomendando a mis seguidores sitios que pueden visitar o incluso para vivir. Me declaro una gran enamorada de mi tierra. El torrezno de Soria es uno de los puntos fuertes, me preguntan muchísimo, desde cómo se hace hasta donde lo pueden comprar».

Explica Jessica Pascual que en sus vídeos en Instagram o Tik Tok sube lo que le apetece en cada momento, «no sigo patrones de lo que suben los demás creadores de contenido. Para mí es mi hobby, me divierte muchísimo y estoy acostumbrada a que me pidan fotos, interactuar con la gente que viene a saludarme», expresa, confesando que antes era muy tímida pero que «eso ha cambiado por completo, con las redes sociales he conocido gente maravillosa».

El secreto de su éxito es su naturalidad, «soy así y seré así siempre. Evidentemente, como creadora de contenido sé cómo hacer un vídeo viral, pero muchas veces es tener la suerte de que a las personas que llegue tu vídeo les guste. Y quieran quedarse en tu cuenta. Es muy importante subir contenido todos los días y contestar. Me lleva más de 4 horas al día, pero me gusta que la gente que escribe tenga una respuesta», señala.

Aunque confiesa que podría vivir de las redes sociales, éste no es su verdadero trabajo, ya que se dedica a la automoción, aunque estudió en la Merced Hostelería y Turismo, de ahí su pasión por la gastronomía, tema protagonista de muchos de sus vídeos.

No le preocupa el tener más o menos seguidores «porque es simplemente mi entrenamiento» y asegura que «nunca le vas a gustar a todo el mundo, siempre hay haters, pero yo no me dejo influenciar por personas que ni siquiera conozco»,

## Servicio Oficial Posventa









Automasa S.A.



Soria Motor S.A.